# ARA

DIARIO INDEPENDIENTE DE INFORMACIÓN GENERAL · VIERNES 5 DE ABRIL DE 2024 · AÑO XXVI · 9.210 · PRECIO 2.00 € · EDICIÓN MADRID

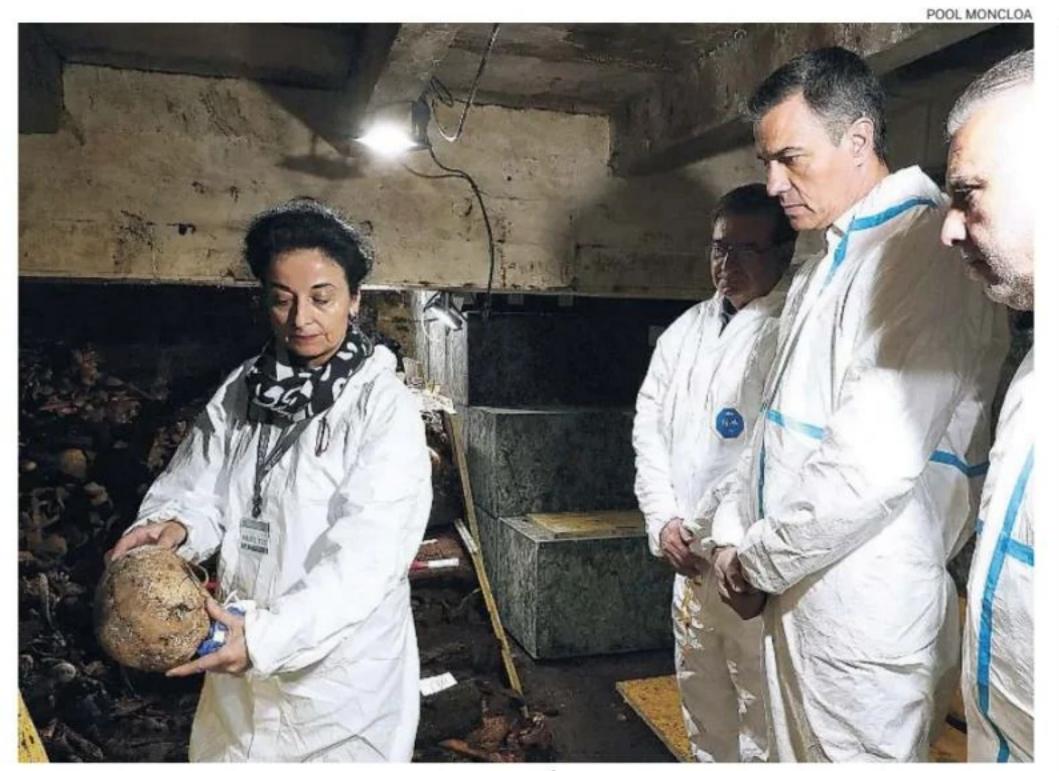

Pedro Sánchez, Fernando Martínez, secretario de Estado, y Ángel Víctor Torres, ministro de Memoria, ayer

# Sánchez y los huesos de Cuelgamuros: «Es un espectáculo canalla»

La asociación que representa a las familias contrarias a las exhumaciones presentará una denuncia

Tras Franco y Primo de Rivera, el presidente usa otra vez el Valle de los Caídos en periodo electoral

El presidente del Gobierno repite jugada en el Valle de Cuelgamuros en periodo electoral. Ya lo hizo cuando llevó a cabo su mayor golpe de efecto apelando a la Ley de Memoria Histórica con la exhumación de Franco a las

puertas de unas generales en 2019, y lo repitió en abril del año pasado, en vías de la votación para municipales y autonómicas, con el traslado de José Antonio Primo de Rivera. Ayer, recién aterrizado de Oriente Medio, Pedro

Sánchez visitó el laboratorio forense del recinto, ante la repulsa de las familiasquenodeseanunasexhumaciones que «pueden afectar a sus deudos». Su imagen entre huesos y calaveras le costará una denuncia de la ADVC. P.8-9

Aterrizó desde Qatar y se mostró en el laboratorio y las criptas con el equipo forense

El Gobierno rectifica: los interesados en recuperar los restos podrán hacer una visita

Llamamiento en defensa de la Cruz monumental y la

comunidad benedictina

**Elecciones vascas** 

## El presidente del Gobierno y Feijóo españolizan la cita con las urnas del 21A

El PP tirará de Ayuso para sacar a Vox del parlamento autonómico y el PSOE vuelve a recurrir a Zapatero para recuperar votos P.6

Page advierte a Sánchez de que su política tiene «sobrecostes» que afectan a las comunidades P.11

La clase empresarial alza la voz: «El empleo lo creamos nosotros» P.20-21 Hay un repunte de la mortalidad infantil y materna desde la pandemia P.28



Carlos Alcaraz y Susana Rodríguez reciben los Premios Nacionales del Deporte de manos de los Reyes P. 66



Editorial: Franco no tapará la corrupción sanchista р. з

2 OPINIÓN

Viernes. 5 de abril de 2024 • LA RAZÓN

Las correcciones

## Putin se equivoca de enemigo



Rocío Colomer

erseguiremos a los terroristas en todas partes (...). Si los pillamos en el retrete, perdón, los mataremos en el retrete». Esta es una frase legendaria pronunciada por Vladimir Putin a su llegada al poder en 1999. La Rusia de entonces combatía contra el separatismo checheno en una de las guerras más encarnizadas contra el terrorismo. De todos esos lodos vienen estos barros. Rusia cuenta con un largo y sangriento historial de atentados terroristas. Las estadísticas nos enseñan que ha sido uno de los países más golpeados por el terrorismo islamista. Con cifras comparables, aunque por debajo, a las de Estados Unidos. Seis de los 20 atentados más mortíferos ocurridos en todo el mundo durante el último medio siglo se han perpetrado en suelo ruso. Los atentados contra las Torres Gemelas en 2001 abrió un paréntesis de cooperación entre Estados Unidos y Rusia para combatir el terrorismo yihadista. Todo cambió en 2008 con la guerra en Georgia. La manía persecutoria de Putin con la OTAN convirtió erróneamente a Estados Unidos y la UE en sus enemigos. Pero esta paranoia no ha borrado el hecho de que para el terrorismo yihadista Rusia sea una potencia occidental y cristiana.

El Estado Islámico del Gran Jorasán(la filial

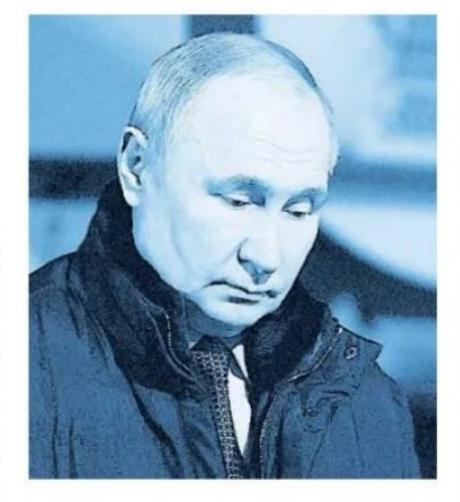

Para el terrorismo islamista Rusia es una potencia occidental y cristiana igual que EE UU

en Asia Central también conocida por sus siglas EI-J), no dio a Putin ni una semana de gracia tras su quinta reelección y sacudió con fuerza el corazón de Moscú. No es la primera vez que los islamistas atentan cerca de unas elecciones. España ha conmemorado este año el 20 aniversario de los trágicos sucesos del 11 de marzo. Los terroristas buscan desestabilizar al máximo las sociedades en las que actúan por

ello tratan de cometer sus atentados durante los grandes acontecimientos.

El ataque contra Crocus City Hall siguió el modus operandi de los terroristas en París en 2015. Los objetivos declarados de este «Bataclán ruso» no eran otros que los cristianos «enemigos del Islam» y los autores no llegaron de desiertos remotos ni montañas lejanas, menos aún de la vecina Ucrania, sino del aliado Tayikistán. Resulta doblemente vergonzante para el presidente ruso puesto que ignoró públicamente la alerta emitida por la inteligencia norteamericana sobre la amenaza de un atentado inminente. Los islamistas radicales tienen muchas razones para atacar a Rusia a pesar de que a Putin le convenga insistir en la autoría ucraniana. De la tradicional discriminación a las minorías musulmanas, al sostén del régimen de Bachar Al Asad, que expulsó al Estado Islámico de su califato de Siria, o la lucha actual contra los yihadistas en el Sahel pasando por su acercamiento interesado a los Talibanes en Afganistán en detrimento del EI-J.

Pero en vez de concentrarse en el terrorismo, Putin ha elegido enfrentarse a sus hermanos ucranianos dejando el país a la intemperie. La guerra moviliza los esfuerzos de los servicios de seguridady reduce necesariamente su vigilancia frente a los yihadistas. No hay recursos para todo. Desde hace años, además, los servicios de inteligencia internos rusos han priorizado la persecución a los activistas liberales «subversivos» como muestra la abrupta muerte del opositor Alexei Navalni en el Ártico. Nadie en Rusia cree que Ucrania pueda estar detrás del atentado de Moscú pero Putin insiste en buscar una conexión. «Tiempos locos», resume, resignado, un amigo ruso.

## Las caras de la noticia



Margarita Robles Ministra de Defensa

## Medalla de honor en el aniversario de la Junta Interamericana de Defensa.

La ministra de Defensa ha sido distinguida con una medalla de honor en el aniversario de la Junta Interamericana de Defensa. El acto consistió en la lectura de una reseña histórica, balance de logros y condecoraciones.



George Benjamin Compositor

## Premio Fronteras del Conocimiento del BBVA.

El maestro británico
George Benjamin ha
sido galardonado con
el Premio Fronteras
del Conocimiento que
concede la Fundación
BBVA por «modernizar
el lenguaje operístico»
manteniendo una forma
«rigurosa y detallista
en todos los aspectos
compositivos».



Elma Saiz Ministra de Inclusión y Migraciones

## El Gobierno, también es referencia mundial en política migratoria.

ejemplo para el mundo en casi todo. Sus ministros no escatiman halagos. Saiz lo ha dicho sobre la gestión del fenómeno migratorio. Más de 150 llegadas al día de irregulares los contemplan.

El canto del cuco

## El humo de las comisiones



Abel Hernández

an a empezar a funcionar, es un decir, las comisiones de investigación en el Congreso y en el Senado sobre el oscuro negocio de las mascarillas y sus derivaciones durante la pasada y mortífera pandemia. Se trata de averiguar las responsabilidades políticas en un asunto que tiene todas las trazas de encerrar una enorme bolsa de corrupción que afecta de lleno al Gobierno y a otras instituciones públicas. El llamado «caso Koldo», cuyo alcance pre-

tende extender la oposición hasta el presidente Sánchez y su mujer, Begoña Gómez, representa el origen o punto de partida de esta obligada indagación parlamentaria. Nadie confía, sin embargo, en que de tales investigaciones salga nada en limpio. Nadie espera que se depuren responsabilidades. Todo quedará en ruido mediático, humo y confusión, que es seguramente lo que pretenden los más afectados.

Con ese propósito se adelantó el Gobierno, con apoyo de sus socios, a crear la consiguiente comisión en el Congreso de los Diputados. Cuenta allí con mayoría para seleccionar a los comparecientes y con los votos necesarios para sacar las conclusiones adelante. ¿Qué se puede esperar? ¡Humo y ruido! Por lo pronto, el primer nombre aireado es el de Isabel Díaz Ayuso, presidente de la Comunidad de Madrid y enemiga declarada de Pedro Sánchez, ¡por los problemas de su novio con Hacienda! Una forma como otra cualquiera de distraer la atención del personal y de mirar para otro lado. Ya se encargarán los medios adictos de fomentar la negra humareda. El Partido Popular ha contratacado montando otra comisión de investigación en el Senado, donde tiene dominio, y amenaza con citar al presidente Sánchez y a su mujer para aclarar determinadas gestiones e influencias, que, de ser ciertas, derribarían el Gobierno en cualquier país de nuestro entorno. Aquí producen risa y aspavientos en el banco azul.

Entramos de lleno en la ceremonia de la confusión. Estas comisiones parlamentarias están pensadas para arrojar luz en los momentos oscuros de la vida nacional. Pero está claro que no cumplen esa función. Dice Ortega en la «España invertebrada» que «nos falta la cordial efusión del combatiente y nos sobra la arista soberbia del triunfante; no queremos luchar, queremos simplemente vencer». Así es. Los políticos andan a garrotazos. No pretenden aclarar las cosas para poner remedio, sino derrotar al adversario en las redes sociales, en la portada de los periódicos y en los telediarios. Estamos en uno de esos tiempos confusos, de humo y furia, que, periódicamente, se apodera de la política española. La consigna desde el poder, acosado y desorientado, es: ¡Más confusión y más furia!

LA RAZÓN • Viernes. 5 de abril de 2024

**Editorial** 

## Franco no tapará la corrupción sanchista

ascortinasdehumoen la vida pública son tan vetustas como la política misma. Son un manido recurso para destensar la presión en tiempos de dificultad, en los que el foco mediático e institucional deja en evidencia al responsable de turno. Hay que reconocer que este Gobierno, en concreto su aparato propagandístico con ese apabullante ejército de asesores dispuestos a controlar el debate nacional, pero sobre todo los daños y el desgaste consiguiente, ha alcanzado cotas realmente extraordinarias en las maniobras de distracción. Ha sido puesto a prueba casi desde el minuto uno hasta el presente porque ningún otro ejecutivo ha faltado a la verdad como el que preside Pedro Sánchez, ni tampocohavaciado de contenido la Constitución y el estado de derecho convulneraciones de manual, falladas así por el supremo intérprete de la norma fundamental. Así que era de esperar, como rasgo distintivo de las estrategias monclovitas, la campaña de engaño y confusión como réplica a los escándalos de corrupción sistémica que afectan al sanchismo, ya sea en el Ejecutivo o en gobiernos regionales socialistas. La conducta seria y apropiada en democracia habría sido someterse al escrutinio público tanto en las Cortes como en otros foros y ofrecer las explicaciones correspondientes ante la trascendencia y el alcance de las actividades sospechosas que se les atribuyen, especialmente al presidente del Gobierno inmerso en un conflicto de intereses que,

con la documentación en la mano, es poco menos que clamoroso. En lugar de un gesto de honestidad y respeto a los ciudadanos, Sánchezy el resto de portavoces del PSOE han preferido burlar el deber de rendición de cuentas, parapetarse en la negativa que no niega y armar y dirigir las cloacas para generar ruido, confusión, barro y furia. El inconveniente mayor que está lastrando la campaña de desinformación de Moncloa es que la tormenta sobre las informaciones de chanchullos y corruptelas, fraudes y contratos fantasmas, comisiones y mordidas, no amaina, sino alcontrario. Los señuelos, por tanto, pierden eficacia, porque, con el viento en contra, el tiempo, en esta ocasión, no corre a favor de Sánchez, lo que obliga a poner sobre la mesa nuevos reclamos, más tinta de calamar. Y con él de pormedio, no podía faltar Franco, la Guerra Civilyla Memoria Histórica. Obviamente, la disparatada decisión de Moncloa de denunciarante laONUylaUE las leyes de concordia de varios gobiernos autonómicos y el turbio reportaje fotográfico del presidente en el Valle de los Caídos entre restos de fallecidos durante la Guerra Civil recién aterrizado de su gira por Oriente Medio responden alenésimointentodeincendiarotro frente político y buscar un respiro. El reconocible comodín de Franco no servirá ni tapará las vergüenzas de esta izquierda acosada y extraviada. Reafirma que el régimen y la legislatura agonizan, pero sobre todo que los españoles no se merecen un gobierno atrincherado sin un mínimo de moral.

## **Puntazos**

## Fundido en negro en RTVE

Concepción Cascajosa, la presidenta socialista interina del Consejo de Administración de RTVE, decidió retirar del orden día la votación del millonario fichaje de David Broncano por no contar con los votos necesarios para sacarla adelante, después de que la espantada de la relevada Elena Sánchez complicara la aritmética favorable a los planes de Moncloa con su incorporación estrella. El bochorno en la televisión de todos parece que siempre puede ir a más y ni siquiera la designación de una leal militante del partido ha servido para poner punto final a este grosero espectáculo de control político del medio público. Los modos soberbios y caciquiles del Ejecutivo, propios del NODO franquista, están ensuciando la imagen de un patrimonio colectivo y de cientos de profesionales serios y competentes que se merecen algo mejor. En todo caso, no habrá viernes negros en RTVE, aunque sobren las razones entre tanta decadencia.



4 OPINIÓN
Viernes, 5 de abril de 2024 • LA RAZÓN

## **Fact-checking**

## Ángel Víctor Torres Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática

#### La información

Ángel Víctor Torres: «España es el segundo país del mundo, tras Camboya, donde hay más fosas comunes con víctimas de una guerra civil y una dictadura posterior».

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha asegurado que «España es el segundo país del mundo, tras Camboya, donde hay más fosas comunes con víctimas de una guerra civil y una dictadura posterior». A partir de este extremo, el Gobierno ha promovido la recuperación de esos restos para entregarlos a las familias.

### La investigación

Estamos ante la repetición de un dato que no se ajusta a estudio alguno ni está reconocido por los principales organismos nacionales o internacionales. Y, sin duda, el ministro, aunque nuevo en el cargo, conoce bien estos extremos. Que desde la mesa del consejo de ministros se manipule tan groseramente la tragedia de miles de familias, que se escarbe en el dolor, con una desinformación tan burda habla de un responsable y una administración sin un gramo de moral ni de respeto.

### El veredicto



FALSO. Tanto la ONU como la Comisión Internacional de Personas Desaparecidas han negado los datos que un día soltó con su reconocido rigor el exjuez prevaricador Garzón.

## Parresía

## El pelotazo de Rubiales



Sandra Golpe

cabamos una semana de transición hacia la guerra de comisiones de investigación que nos esperan, en breve, en el Senado y en el Congreso, a cuenta de los contratos sanitarios que se hicieron en pandemia. El cruce de acusaciones e insultos al que estamos, por desgracia, tan acostumbrados, amenaza con repetirse, con nombres y apellidos de políticos y familiares que todos conocemos. Nos encontramos ante la peor clase política de nuestra Democracia, como bien apuntó Feijóo el otro día en Espejo Público, sin excluir a su propio partido. Y a todo esto, con las elecciones vascas, europeas y catalanas a la vuelta de la esquina, ERC ha vuelto a darnos la matraca con el referéndum de independencia. Como comentó acertadamente Sánchez el otro día, el asunto no es noticia. Estaríamos ante el gran acontecimiento del año si ERC o Junts, de repente, renuncian a su hoja de ruta. A veces, los líderes políticos atinan con sus observaciones. Aunque no debemos pasar por alto que todos sus actos y declaraciones tienen, más que nunca, un trasfondo electoral. Véase,

por ejemplo, al presidente visitando Cuelgamuros justamente ahora.

Más allá de todos ellos, estos días el indiscutible protagonista de los informativos y de las portadas de la prensa ha sido Luis Rubiales, volviendo antes de lo anunciado de República Dominicana, con la mala suerte de que un equipo de La Sexta, con Ana Pastor al frente, le había entrevistado horas antes y viajaba con él, en ese avión de vuelta desde Punta Cana. Como en una película, España entera pudo ver cómo la UCO le detenía, nada más pisar el aeropuerto de Barajas.

A la espera de que la jueza le llame a declarar, él lo niega todo: las mordidas, el amaño de contratos y que Gerard Piqué le haya pagado comisiones. Si se demuestra que está directamente implicado en semejante entramado corrupto durante su presidencia de la Federación de Fútbol, podríamos afirmar que Luis Rubiales, entre otras cosas, es un ejemplo más de la cultura del pelotazo, tan arraigada aún en esta España nuestra, atiborrada de chorizos.

Ayer tuvimos la oportunidad de charlar con su tío Juan, excompañero de la tele, ahora en el paro. Llegó a ser su jefe de gabinete, pero dimitió y acabó denunciándole, por acoso laboral. Juan define a su sobrino como una persona machista, racista, obsesionada por el poder y el dinero, y le acusa de aprovecharse de la Federación para hacer contactos y negocios paralelos. Todo muy tremendo. Más allá del caso Rubiales, qué imagen tan vergonzosa estamos proyectando del fútbol español, ahora que nos toca organizar con Marruecos el Mundial de 2030.

El trípode

# Sánchez entra en campaña con la guerra civil



Jorge Fernández Díaz

ras cumplimentar reverencialmente al Príncipe heredero de Arabia Saudita en su gira por diversos países musulmanes en favor de la causa palestina y su reconocimiento como Estado propio, ha bajado de su avión para ponerse en «modo campaña» con la guerra civil. Ante las tres elecciones por delante en los dos próximos meses, ha optado por reabrir tumbas y trincheras entre los españoles como eje. Su primer acto, de vuelta a España, ha sido el que es su lugar preferido dada su reconocida competencia en la materia de levantar muros: el «Valle del Cuelgamuros» o sea el Valle dedicado a él. En la ley de la democrática memoria redactada al dictado de los progresistas de Bildu, le cambiaron el nombre reponiéndole el precedente a su denominación por la que le conocen por lo menos la mitad de los españoles: el Valle de los Caídos. De los caídos de ambos bandos en la guerra civil, que ahora el progresista Sánchez quiere reescribir con guion suyo para ganarla 83 años después de concluida. La causa que ha precipitado su declaración de guerra ha sido que los nuevos gobiernos autonómicos de Aragón, Castilla y León, Valencia

y los que se puedan sumar ahora vista su actitud hayan osado reformar o derogar las normas dictadas por su democrática memoria y que el líder supremo ha dispuesto sea un dogma político de obligado y eterno cumplimiento. Agobiado por la Koldosfera muy extendida en su PSOE y su gobierno e incluso con ramificaciones muy cercanas a su intimidad familiar, ha decidido reanudar el guerracivilismo utilizando los muertos de un bando como eje de su entrada en campaña guerracivilista. Desde luego está dispuesto a combatir duramente y «muy fuerte» no solo llevando esas normas autonómicas a juicio de Pumpido sino ante la ONU, la UE y el Consejo de Europa. De momento no consta quiera llevarlo ante otras jurisdicciones como la Corte Penal Internacional o el Tribunal de Justicia de la UE, ésta como cuestión prejudicial, pero todo se andará.

Aunque el tema es más para llorar que para reír, mejor no dramatizarlo más de lo que yalo es, aunque síhay que prestarle atención a su decidida voluntad de «internacionalizar el conflicto» en expresión de su querido socio Puigdemonty demás colegas indepes. Aunque la guerra civil ya fue muy internacional en su día con las «Brigadas internacionales» y el CTV entre otros muchos combatientes de allende los Pirineos, y en ambos bandos como es sabido. La entrada en campaña en el bando «progresista» de la división sanchista con el general Bolaños al mando augura briosos combates.

## **LARAZON**

© Copyright Audiovisual Española 2000, S.A. Todos los Derechos Reservados. Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública, tratamiento o utilización comercial, total o parcial, de los contenidos de esta publicación, por cualquier sistema o medio, sin autorización expresa y escrita del editor, incluida su utilización para hacer reseñas, recopilaciones, resúmenes o revistas de prensa con fines comerciales a las que el editor se opone expresamente conforme a los artículos 8 y 32.1 de la L.P.I. Presidente: Mauricio Casals

Director:

Francisco Marhuenda

Director adjunto: Sergio Alonso Subdirectores: Pedro Narváez, Alfredo Semprún,

Aurelio Mateos

Adjunta al director: Carmen Morodo Delegaciones: Andalucía: José Lugo; Castilla y León:

José Lugo; Castilla y León: Raúl Mata; Valencia y Murcia: Alicia Martí y Mari Cruz Guillot Jefes de redacción:

C. L. Lobo, E. Cascos, A. L. de Santos, A. Clements, E. Estival, R. Colomer, M. Ruiz, J.R. Platón, E. Villar

Secciones: J. A. Alonso, R. Coarasa, P. Navarro, C. Bernao, E. Arroyo, R. Ruiz, J. M. Martín, E. Montalbán, P. Rodríguez, J.L. Carrasco Consejero Delegado: Andrés Navarro

Director de publicaciones: José Antonio Vera Directores: Juan Castro (Técnica), Rafael López (Marketing), Javier Pérez Parra (Publicidad), Manuel Torres (Publicidad), Noemí Herreruela (Distribución) y Miguel Ángel Martínez (Financiero). TRIBUNA 5

## Asesinato y miles de internos encerrados



Sergi Sol

na muerte en el lugar de trabajo siempre es especialmente gravosa. Dolorosa. Hiriente. Lo es porque resulta imprescindible que el lugar de trabajo sea también un lugar en condiciones. Salubre. Seguro. Que ir a trabajar fuera jugarse la vida es inaceptable en una sociedad moderna de la Europa Occidental. Eso también nos diferencia de tantos lugares del mundo donde el trabajador es poco menos que mano de obra barata que se cambia sin más si se estropea.

En este caso hablamos de la muerte de Nuria López, una cocinera de la prisión de

Mas d'Enric, en Tarragona. Una mujer que acudía a su trabajo con la misión diaria de preparar la comida para los presos. Fue asesinada. A cuchilladas. Dentro del centro penitenciario. Precisamente por un preso que trabajaba junto a ella desde hacía años como ayudante de cocina. Y con quien tenía, según fuentes penitenciarias, una correcta relación laboral. Hasta que de repente se truncó de la peor manera. Con aviso previo de la fallecida según algunas fuentes. Aunque por ahora nadie ha confirmadotalextremo. Más bien lo contrario.

Un suceso tan terrible como insólito. Jamás en 40 años se había se había vivido algo parecido -con un preso de estas características que presta un servicio en prisión- pese a que es obvio que en las cárceles hay gentes que no son precisamente angelitos. El asesino cumplía pena por homicidio. No volverá

a ser juzgado. Luego de acuchillar a Nuria se quitó la vida en un acto final de locura, desesperación, culpa o arrepentimiento. A saber qué pasó por la cabeza de un

tipo que tenía, tras cuatro años, una valoración óptima en su trabajo como jefe de cocina. ¿Qué ocurrió pues? Eso es lo que la investigación tratará de aclarar.

Y es un hecho que todos los compañeros de la cocinera Nuria -que no decir de su familia- y todas esas personas que trabajan en servicios penitenciarios, a diario, tienen que estar consternados. Alarmados. E incluso puede que haya quien aterrorizado por su seguridad personal. Y es legítimo que exijan responsabilidades y medidas para que no vuelva a producirse un suceso similar. La seguridad es primordial en el trabajo. Ese es un derecho que se ganaron las clases trabajadoras a pulso a lo largo del siglo XX. E incluso antes. Por eso todas las legislaciones laborales avanzadas tratan de establecer normas de obligado cumplimiento para proteger a los trabajadores en sus lugares de trabajo.

Lo que no quita que en mayor o menor medida haya siempre un riesgo intrínseco. La seguridad absoluta no existe para nadie ni para una profesora en la escuela, ni en la construcción, ni para un minero, ni para un policía, ni para un bombero, ni para una enfermera, ni para un agricultor, ni para un trabajador de la industria. Ni en la carretera para cuando acudimos al centro de trabajo. Como tampoco en el sector energético y no

tu responsabilidad. Tanto como para dejarlas sin ver el sol indefinidamente. O negándoles de facto el derecho a comunicar. A recibir las visitas de sus familiares. O a impedir por la fuerza que otros compañeros asistan a su lugar de trabajo o se nieguen a secundar una protesta de esas características.

Como tampoco es de recibo una protesta en que se renuncia a convocar una huelga como Dios manda alegando que los servicios mínimos no te gustan. Cuando se protesta a la brava, vulnerando toda legalidad y alardeando de ello, se pierde toda razón. Pero si además se decide ausentarse del lugar de trabajo, sin más, para favorecer el caos, peor aún. Olvidando para más inri que en cualquier lugar de trabajo del mundo (por lo menos del sector privado) que alguien se ausentara durante días consecutivos sin más comportaría de inmediato la extinción del contrato.

Claro que tienen derecho a expresar su



hace falta trabajar en Ascó para saber que hay riesgos potenciales en tu lugar de trabajo que a menudo -o a veces-llevan aparejado un plus de peligrosidad.

Pero eso no justifica una protesta que está dejando a miles de internos encerrados en sus celdas. Personas que están a cargo de la

La finalidad de la

prisión no es el castigo.

Es la reinserción

sociedad y que purgan sus errores -o crímenescon una pena de reclusión. También con la finalidad de reinsertarse. También eso nos diferencia como sociedad

europea del siglo XXI. También los reclusos tienen sus derechos. Y privarlos de éstos a la brava no es admisible. Como no lo sería que un médico se negara a asistir a un paciente arbitrariamente. Por muchas y legítimas quejas que asistieran o demandas laborales justas que le acompañaran.

No es de recibo responder a un trágico suceso castigando a las personas que tienes bajo cabreo. A llorar la pérdida de una compañera. A pedir una investigación y responsabilidades si es el caso. Y a convocar una huelga si lo estiman necesario. Pero no a cebarse indiscriminadamente contra todos los internos y a olvidar que vivimos en una sociedad de la que no sólo nos esperan derechos. También deberes. Ir a trabajar o convocar una huelga son algunos de ellos.

Sin olvidar que la finalidad de la prisión no es el castigo que lleva aparejado. Es la reinserción. Con la que también deben estar comprometidos el conjunto de los funcionarios. Y las cifras oficiales indican que en los últimos años el índice de reincidencia de los excarcelados ha bajado del treinta al veinte por ciento. Lo que no es menor. Dos vuelven a delinquir frente a ocho que no. Y eso, en el fondo, también es una política de seguridad que necesita y se merece toda sociedad.

Sergi Sol es periodista

# Mar en calma Ganas



Irene Villa

yertuvolugaren Valladolid la gala inclusiva más importante de Europa: SuperArte, de la Fundación Sifu, gracias a empresas comprometidas y a la Fundación Cascajares, su principal patrocinador.

Más de 60 artistas de todas las edades y con diferentes capacidades dieron todo su amor y su talento en un espectáculo único repleto de emociones y superación. Alucinamos con los break dancers, con un dj que pincha con los pies, ciegos que bailan sin perder el equilibrio y demás portentos en un teatro totalmente accesible, tanto para el público como para los artistas. Gracias al Centro Cultural Miguel Delibes por acoger esta gala tan especial y gracias a la fundación Sifu por conseguir sacar el arte de personas que no son ordinarias, sino extraordinarias e incluso impulsar el desarrollo de instrumentos accesibles para que cualquier artista con discapacidad pueda cumplir su sueño en el mundo de la música. Uno de esos instrumentos es el Eye Harp, que permite interpretar melodías con la mirada. Lo tocó magistralmente Joel Bueno en uno de los grandes momentos de la gala.

En esta semana de intentar y lograr, mi querido Langui debuta en la dirección del cortometraje «Intentando» y nos emociona con su obstinación por mostrar a su hijo (gran descubrimiento como actor, por cierto) que en la vida no hay que escatimar en esfuerzo.

Y también fue verdadero esfuerzo lo que demostró la inolvidable y eterna Elena Huelva, como podemos ver en su documental «Mis ganas ganan», cuyos beneficios irán destinados a la investigación de sarcomas, como era su deseo.

El sarcoma de Edwing es el segundo cáncer más frecuente en infancia y adolescencia. Es muy agresivo. No admite errores ni demoras... porque gana. Se ha avanzado poco frente a él en las últimas décadas, pero el impulso de Elena con su documental y su «baby pelón» de Juegaterapia promete un antes y un después en la financiación e investigación. Gracias Elena. Tus ganas ganaron.

## Elecciones vascas

Carmen Morodo. MADRID

NV y EH Bildu se enfrentan en las elecciones más reñidas del País Vasco. La campaña que comenzó ayer será decisiva, con estudios que apuntan a la posibilidad de que la izquierda abertzale amplíe la brecha de diferencia con los peneuvistas. Su electorado está completamente movilizado, mientras que en el del PNV se observa una mayor desmovilización que puede penalizarles en las urnas. En todo caso, es un hecho que la campaña arranca con una expectativa de cambio que no se había dado hasta ahora en unas elecciones autonómicas. La izquierda abertzale ha hecho una operación de reconversión estética, aunque el control lo sigan teArranca la campaña. El PP tirará de Ayuso para sacar a Vox del parlamento autonómico y el PSOE consolida al expresidente Zapatero como figura al alza para movilizar al electorado

# Sánchez y Feijóo españolizan el 21A

niendo Sortu y Arnaldo Otegi. Es lo que ahora intenta poner en evidencia la campaña del PNV, aunque en su contra juega el cambio sociológico y la operación de blanqueamiento en la que tanto ha colaborado el PSOE. Sin el terrorismo, la competencia entra

casi en un terreno de gestión, donde al PNV se le ha abierto un boquete en el tema sanitario, por ejemplo. Además, la izquierda abertzale ha afrontado un proceso de reordenación interna y de su estrategia en las instituciones, aparcando a un lado las cuestiones más identitarias para primar los temas sociales y de un componente ideológico de izquierdas. Los presos etarras siguen siendo también su prioridad.

En las filas del PNV hay inquietud por cómo vaya a comportarse su electorado en estos comicios, desde la premisa de que lo razonable es que se pueda reeditar el acuerdo de gobierno con el PSE, pero sin darlo por seguro. La confianza de su votante actúa en su contra, y de ahí que esté dirigiendo la campaña a alertar sobre que Bildu tiene un agenda oculta y

El lendakari, Íñigo Urkullu y el candidato del PNV, Imanol Pradales

## Qué se juegan

## PNV

## Volver a gobernar y evitar el «sorpasso» de Bildu

Es el partido que más se juega y la gobernabilidad está en liza con Bildu. Las encuestas reflejan que sigue siendo el partido más votado por su gestión, estructura e historia en el País Vasco y ello puede ocurrir si los números dan para sumar con el PSE o Sumar. Si bien, tienen a la contra la presentación de un candidato desconocido, Imanol Pradales y saben que ello puede favorecer a Bildu, quien advierte con el sorpasso. Es por eso que el PNV lo fía todo a la «máxima movilización».



## BILDU

## Ganar no será suficiente: necesita cerrar un acuerdo que el PSE niega

Las encuestas están a su favor. Han renovado su candidato con lo que ponen distancia con la imagen más dura y marcada por la violencia de ETA. El líder Pello Otxandiano cree que estos comicios pueden culminar el «cambio de ciclo». Se crecen con el éxito de las opciones nacionalistas y no esconden sus cartas; hacer del País Vasco un estado independentista. Sin embargo, ganar no será suficiente. Necesitan cerrar acuerdos, lo que hoy niega el PSE.

## **PSOE**

## Ser el «dique» contra el ascenso de Bildu y no faltar a su palabra

Ser el «dique» que impida que Bildu pueda gobernar y mantener su alianza con el PNV. Es el gran reto que tiene el candidato del PSE, Eneko Andueza, consciente de que si los abertzales quedan primero, complicaría todo: tanto que el PSE sea llave de gobierno como el precio que los abertzales pongan a su apoyo en el Congreso. Lo cierto es que el PSE puede ser decisivo para la gobernabilidad de PNV o de Bildu, que ahora están empatados.

## **PODEMOS**

## Otro descalabro tras el desgaste por su lucha sin cuartel con Sumar

Concurren separados de Sumar y arrastran el desgaste que la formación morada atrae desde su divorcio en el Congreso con los de Yolanda Díaz. Los sondeos confirman su hundimiento, que precede del descalabro obtenido en Galicia. Ahora, en el Parlamento Vasco es casi asegurado. Bildu ha ido ganando terreno en su espacio. Aun así, Elkarrekin Podemos cuenta con mayor implantación y con una candidata conocida, Miren Gorrotxategi.

ESPAÑA 7

puede estar en riesgo la estabilidad porque tampoco puede descartarse que, en función del resultado, intente importarse la vía navarra a Euskadi. El acuerdo socialista para ceder la alcaldía de Pamplona a la izquierda abertzale, después del pacto previo en la Comunidad foral, ejerce una presión grande sobre el PSE y su candidato. Desde sectores socialistas insisten en que Bildu no deja de repetir el mantra de que no tienen prisa en llegar al poder, cuestión que desmienten portavoces de este partido.

Las piezas que salgan de las urnas pueden mover el tablero político nacional tras las elecciones vascas, aunque nada será decisivo hasta que se despeje también el marco catalán, donde los sondeos dejan hoy abierta la puerta a la posibilidad de un bloqueo que lleve a repetir de nuevo las elecciones.

Como no hay confianza entre las partes, los nacionalistas vascos cruzan los dedos para que el presidente del Gobierno, dentro de su capacidad de sorprender a sus aliados, no les deje tirados después de las elecciones. Pedro Sanchez tomará posiciones en estas elecciones vascas, con la ayuda del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, que es de nuevo una figura al alza y de reclamo sobre todo en periodo electoral. En Galicia ya prometió ayudar al candidato socialista Eneko Anduenza con el objetivo de ganar las elecciones vascas. La primera visita de Sánchez al País Vasco en campaña será este sábado. Se desplazará a Vitoria para apoyar al candidato del PSE-EE.

Aunque donde realmente se expondrán será en Cataluña. Los socialistas vascos temen que el efecto navarro les perjudique, y que esta confrontación entre el PNV y EH Bildu también les pueda dañar electoralmente por influir en la orientación del voto útil. Los de Arnaldo Otegi están absorbiendo todo el voto de la izquierda de Sumar o de Podemos, aunque el último CIS salvó la cara a los socialistas vascos, ofreciendo la radiografía más favorable para sus intereses. Una repetición de sus resultados actuales, lo que les convertiría en partido bisagra.

Las elecciones vascas y catalanas tendrán repercusión en el desarrollo de la legislatura nacional, complicando posiblemente la aprobación de los Presupuestos en vez de facilitarlos, ya que el precio soberanista puede ser más alto, pero el Partido Popular no vincula este ciclo electoral con la duración del tiempo que siga Pedro Sánchez en Moncloa. Dan por hecho que crecerá la inestabili-



El PNV, inquieto por el ascenso de Bildu, cambia de estrategia y alerta de la agenda oculta de Otegi

El PSE-EE teme que el efecto navarro les dañe por influir en la orientación del voto útil dad parlamentaria y la tensión política, si bien no anticipan una moción de censura. Ésta es una legislatura de incertidumbre en la que ni los socios ni tampoco las investigaciones abiertas por el «caso Koldo» y las sombras sobre Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ayudan a atisbar un clima más gobernable después de este ciclo electoral.

Por cierto, también el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, se instalará en la campaña vasca, con un perfil nacional complementario a la actividad del candidato del PP regional, Javier de Andrés. Viajará, al menos, en hasta cinco ocasiones

Isabel Díaz Ayuso tendrá su papel propio para desactivar voto de
Vox e intentar dejar al partido de
Santiago Abascal sin representación en la Cámara vasca. Su presencia ha sido reclamada desde
el Partido Popular vasco, y en la
Comunidad de Madrid están ya
mirando cómo encajar la agenda
para que vaya a «mitinear» algún
día más que la última semana de
campaña. Además, el PP de Madrid envía mil voluntarios para la
jornada electoral (interventores
y apoderados).

En menor medida, también estarán presentes las líderes de Sumary de Podemos, que necesitan entrar para confirmar la durabilidad de sus proyectos políticos. La vicepresidenta Yolanda Díaz, estará presente en los dos actos principales de la campaña. Arropará a la candidata Alba García este sábado y el próximo 13 de abril en Barakaldo. Por Podemos, Irene Montero estuvo aver en la apertura de campaña y se espera el apoyo de Ione Belarra. La candidata de Vox, Amaia Martínez, contará con el apovo total de su presidente, Santiago Abascal.

El candidato de Bildu, Pello Otxandiano, y el coordinador del partido, Arnaldo Otegi



## «No ponerse techo» y aprovechar el hundimiento de Cs y de Vox

Llega a este ciclo después de arrasar en Galicia, por lo que cuenta con el viento a favor y ensanchar sus seis escaños. Les servirá para este cometido el hundimiento de Ciudadanos y las malas previsiones para Vox. En el PP creen que podrán arañar votos a PNV y PSE y eso pasará si cala el mensaje de que el PP vasco es «la única opción constitucionalista» que no dependerá de la izquierda, según explican en Génova, donde buscan «no ponerse techo».

## VOX

## Retener su único escaño para no caer en la irrelevancia tras Galicia

Vox se juega su implantación en País Vasco.

Necesitan al menos retener el único escaño que obtuvieron por Álava en 2020. Mejorar el resultado no es una opción que ofrezcan las encuestas. Llegan a las elecciones vascas después de confirmar su irrelevancia en Galicia, donde se quedaron de nuevo fuera del parlamento. La presencia de Santiago Abascal para apoyar a la candidata Amaia Martínez será total en campaña.

## SUMAR

## Entrar obligatoriamente para no dar la razón a Podemos

Entrar obligatoriamente en el Parlamento para no dar la razón a Podemos, que censura que Yolanda Díaz haya roto su espacio para fracasar igualmente.

Después de confirmar su irrelevancia en Galicia –territorio con el que se estrenó Sumar a nivel autonómico – otro varapalo sería letal. Aspiran a relevar a Podemos como referente. Carecen de implantación y los sondeos le otorgan entre cero y dos escaños. Salvarían los muebles si son útiles al PSE.

8 ESPAÑA Viernes. 5 de abril de 2024 • LA RAZON

# Sánchez usa una vez más Cuelgamuros en periodo electoral

Aterriza desde Qatar y se muestra con el equipo forense que trabaja en las exhumaciones del Valle

#### Andrés Bartolomé. MADRID

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, repite jugada en el renombrado Valle de Cuelgamuros. Ya lo hizo antes de las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019, cuando llevó a cabo su mayor golpe de efecto apelando a la Ley de Memoria Histórica con la exhumación de Francisco Franco el 24 de octubre, y lo repitió en abril del año pasado, en vías de la votación para municipales y autonómicas, con idéntica maniobra en el caso de José Antonio Primo de Rivera, cuya familia había pedido un traslado que fue fijado por el Ejecutivo. Volvió a ocurrir el pasado 12 de junio, en aquella ocasión a las puertas de los comicios generales del 23 de julio, cuando, después de seis meses de preparación y diversas trabas legales, arrancaron las obras para habilitar las criptas de la Basílica y comenzar así las exhumaciones reclamadas por 160 familias.

Y han sido precisamente estos trabajos los que han llevado a Sánchez a otra jugada efectista ante un escenario electoral que comienza el día 21 con las elecciones en el País Vasco, a las que seguirán las catalanas el 12 de mayo y cerrarán los comicios europeos del próximo 9 de junio, citas en las que el PSOE puede caer a mínimos históricos en el País Vasco y Europa, y quedarse sin gobernar la Generalitat de Cataluña, pese a la previsible victoria de Salvador Illa.

Pedro Sánchez, recién aterrizado de Qatar, visitó ayer a primera hora la Capilla del Sepulcro del Valle de Cuelgamuros, donde trabajan los especialistas que buscan yanalizan los restos en los osarios del Valle de los Caídos. Iba acompañado por los dos forenses que dirigen el equipo,

Francisco Etxeberria y Francisco Ferrandiz, según supo LA RAZÓN y confirmaron después fuentes de Moncloa. Acompañado de un numeroso séquito, con personal de Patrimonio Nacional, fotógrafos de Presidencia y amplia escolta, se desplazó por el recinto atendiendo las explicaciones de los expertos y ante todo un muestrario de restos óseos desplegado en mesas en el laboratorio forense instalado en las entrañas del complejo.

En el espacio adyacente al Altar Mayor se llevan a cabo los trabajos para las exhumaciones que han solicitado esas 160 familias ante la negativa de las 271 que representa la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos (ADVC).

«Sin memoria no hay democracia. Hoy he visitado los trabajos del laboratorio forense en el Valle de Cuelgamuros, que atiende la demanda de 160 familias que todavía hoy siguen buscando respuestas. La ley se va a cumplir y debemos saldar nuestra deuda pendiente con quienes dieron su vida luchando por la libertad y la democracia en España. Justicia, reparación y dignidad para todas las víctimas de la guerra y la dictadura», escribió

Las exhumaciones de Franco y Primo de Rivera fueron antes de sendos procesos electorales

El PSOE se la juega ante la cita en las urnas para los comicios vascos, catalanes y europeos



Pedro Sánchez, Fernando Martínez, secretario de Estado, y Ángel Víctor Torres, ministro de Memoria

en X el propio presidente.

Tras recorrer la nave central de la basílica, Pedro Sánchez, acompañado del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y del secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, accedió al laboratorioy, posteriormente, a los columbarios donde se encuentran los restos, en cuya labor de localización e identificación participa un equipo técnico compuesto por seis médicos forenses y más de 20 investigadores especialistas en historia, arqueología y genética.

En el laboratorio, el equipo forense explicó una labor consistente, principalmente, en la localización de las cajas rotuladas solicitadas que se encuentran en los columbarios, el estudio antropológico, odontológico y radiológico de los restos extraídos, la toma de muestras para el análisis de ADN, así como la elaboración de informes, fotos y vídeos del proceso.

Una tarea que forma parte del plan específico de actuación en el Valle de Cuelgamuros, establecido por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, y que ha sido configurado como un proyecto de investigación forense siguiendo los estándares internacionales. Además, el proyecto cuenta con la colaboración de la

## Llamamiento en defensa de la Cruz monumental

La Fundación Franco y la ADVC hacen un «llamamiento en defensa de la Cruz monumental del Valle de los Caídos como símbolo de los fundamentos de nuestra civilización y de la comunidad benedictina» presente en Cuelgamuros desde 1958. El objetivo es evitar la «desacralización de la Basílica, la expulsión de los monjes y la Escolanía del Valle, y en su caso, en última instancia, objetivo deseado, la demolición de la Cruz». Una petición a «nuestros hermanos en Cristo» para que «ayuden con sus oraciones y todas las acciones mediáticas necesarias para evitar que tamaño sacrilegio se produzca», según recoge el texto.

Universidad de Granada, la Universidad de Barcelona, el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (Ministerio de Justicia) y la Unidad de Policía Científica del Policía Nacional.

En el interior de los columbarios pudieron ver «in situ» los trabajos realizados, la disposición de las cajas con los restos en posición original, muy deterioradas, y las nuevas cajas, dado que se está aprovechando la actuación para mejorar la ubicación de los restos.

Ya el pasado mes de marzo, durante su comparecencia en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, Ángel Víctor Torres, señaló que, hasta ese momento, las labores de recuperación habían dado como resultado el hallazgo de la caja 198, y la exhumación de las 12 víctimas asesinadas en 1936 en Aldeaseca y Fuente de Sauz (Ávila). De ellas, 11 fueron identificadas genéticamente y sus restos se entregaron a las familias.

Además, ayer el Consejo de Ministros analizó un informe sobre el desarrollo de la Ley de Memoria Democrática y su incidencia en las comunidades autónomas, al tiempo que estudió las posibles acciones ante las propuestas de algunas de ellas gobernadas por el PPyVox, encaminadas a derogar la regulación de memoria democrática.

ESPAÑA 9



# Habrá denuncia de las familias que no quieren exhumaciones: «Es canalla»

La Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos se queja por «hacer un circo de algo tan sensible»

#### A. Bartolomé. MADRID

Indignación entre quienes tienen familiares en los osarios de Cuelgamuros y han manifestado en reiteradas ocasiones su oposición a los trabajos de exhumación que consideran pueden «afectar a sus deudos». La imagen del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la comitiva que le acompañaba ayer en el laboratorio forense, ante calaveras y diversos restos óseos, va a provocar una denuncia por parte de la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos (ADVC), que representa a 271 de estas familias.

«Estamos completamente escandalizados», asegura a este diario Pablo Linares, presidente de la ADVC, «porque no solo no nos han dado ninguna explicación de lo que está pasando sino que encima han convertido en un circo algo tan sensible como los restos de las familias que va habían dicho que no quieren que se toque a los suyos. Hay que imaginar cómo se sentirán ahora cuando lo han visto en los medios», explica indignado. Porque nada se sabe sobre la identidad de lo hallado hasta ahora, salvo la de la mayoría de los 12 reinhumados el pasado mes de agosto en Pajares de Adaja (Ávila).

La denuncia anunciada será «contra todos los intervinientes, incluidos los forenses, siendo conscientes de que hay dos aforados, el propio presidente y el ministro» [de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres].

La representación legal de la entidad se encuentra «barajando la fórmula jurídica, pero el propósito es firme», ante «un espectáculo absolutamente canalla», deplora Linares.

Al menos la representante de una parte de las 160 familias que reclaman los restos de los suyos, Silvia Navarro, presidenta de la Asociación de Familiares Pro Exhumación de los Republicanos

del Valle de los Caídos, se enteró por este periódico de la visita.

Al parecer, uno de los osarios ante los que Sánchez se detuvo ayer alberga restos de represaliados por el Frente Popular.

Mientras, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) registró ayer una queja dirigida al Gobierno tras conocer la visita del presidente, mientras los familiares de las víctimas no pueden. Por su parte, el abogado que representa a nueve de las 160 familias de víctimas inmersas en el proceso de exhumación, Eduardo Ranz, comentó a Efe que la visita de Sánchez «puede ser positiva porque visualiza la situación de espera de las víctimas».

Sin embargo, al igual que la asociación, cuestionó que los familiaresnotengan permitido acudira ver

El Gobierno

ofrece una visita

a los interesados

en recuperar

los restos

los trabajos pese a que él mismo solicitó por escrito al Gobierno esta posibilidad en junio de 2023. «A cualquierfosa de España pueden acudir las familias, sin embargo nosotros

seguimos sin conocer la recuperación de nuestros familiares inhumados en Cuelgamuros», añadió. Finalmente, el Gobierno rectificó ayer mismo. En una carta dada a conocer anoche, el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, les invita a visitar el laboratorio forense.

# Lamazares. Inda é día [1973-2023]

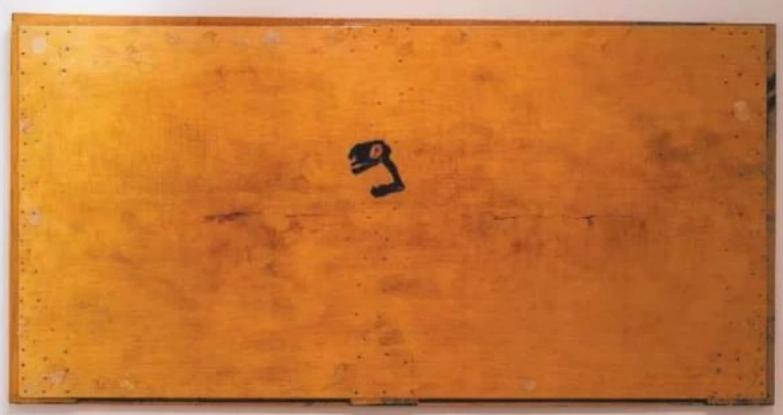

Exposición

Hasta 5 mayo de 2024 CGAC. Centro Gallego de Arte Contemporáneo

K cgac.xunta.gal

Juan Belmonte matador de toros. Madrid, 1986/1992. © Antón Lamazares, VEGAP, Santiago de Compostela, 2024

Consulta toda la agenda cultural de Galicia en cultura.gal





10 ESPAÑA
Viernes. 5 de abril de 2024 • LA RAZÓN

# El Tribunal de Cuentas retoma la causa por los gastos del «procés»

El órgano fiscalizador da un plazo de diez días a las acusaciones para que envíen sus conclusiones

Ilier Navarro. MADRID

El procedimiento por las cuentas del «procés» coge un nuevo impulso. Ayer trascendió que el Tribunal de Cuentas había enviado una notificación al Ministerio Fiscal y a Societat Civil Catalana, como acusación particular. En ella les comunica que disponen de un plazo de 10 días para que envíen sus conclusiones en la causa con la que se pretende esclarecer las responsabilidades sobre el supuesto desvío de mas de tres millones de euros defondos públicos

para financiar la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y las actuaciones en el exterior del Ejecutivo catalán a través de la entidad Diplocat. En concreto, se quiere dilucidar el grado de responsabilidad contable del expresidente catalán Carles Puigdemont y de otros 34 ex altos cargos vinculados con el independentismo en Cataluña.

La resolución de trámite en la que se comunica este plazo está firmada por la consejera del Departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento, Elena Hernáez y se ha enviado tanto a la Fiscalía como a la acusación popular, que ejerce la asociación. En cuanto estas partes envíen sus respuestas, el órgano fiscalizador dará traslado del contenido a las defensas de los investigados para que emitan su pronunciamiento.

Con este movimiento se reactiva la causa tres meses después de que el Tribunal de Cuentas diera carEl procedimiento busca despejar la responsabilidad de Puigdemont y otros 34 investigados

Se investiga el uso de fondos públicos para financiar el referéndum ilegal y la acción exterior

petazo a la petición de suspender el procedimiento. Así lo solicitaron las defensas del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, de los exconsellers Raül Romeva y Dolors Bassay de otros seis encausados. Lo plantearon bajo el argumento de que la proposición de ley de amnistía entrará en vigor en breve, aunque actualmente se está tramitando en el Senado, y que la futura norma se aplicará a este caso, en el marco del perdón y borrado de los delitos del «procés». De hecho, el texto legal incluye entre los procedimientos que tendrán que amnistiarse y archivarse el que ha instruido el Tribunal de Cuentas desde 2021 y porque «produce la extinción de la responsabilidad penal, administrativa o contable». Fue la consejera Hernáez quien denegó entonces la solicitud en un auto en el que recordaba que «a fecha de hoy se desconocen los términos de la ley pendiente de aprobación por parte de las Cortes Generales».

No era la primera vez que las defensas intentaban que se aplicara con antelación la medida de gracia, pues ya intentaron que se suspendiera la vista del pasado 17 de noviembre. En aquella ocasión, el fiscal jefe del tribunal, Manuel Martín-Granizo, se opuso debido a que este es un procedimiento civil en el que las causas de sus-

**EUROPA PRESS** 

pensión están tasadas por ley. «La suspensión no se puede supeditar a un acontecimiento futuro cuya certeza no se puede determinar», sostuvo entonces.

Sin embargo, en las últimas semanas la ley de amnistía ha sufrido varios reveses. La iniciativa ha sido evaluada desfavorablemente en un informe aprobado por el pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y también en el dictamen de la Comisión de Venecia. En este caso, el organismo europeo insistía en que una ley de estas características se debía aprobar respetando la Constitución y por una mayoría amplia, ya que «los procedimientos legislativos acelerados no son apropiados». Hace solo unos días, la Comisión General de las Comunidades Autónomas de la Cámara Alta. Este último dictamen advierte al Tribunal Constitucional (TC) sobre los efectos «negativos» que tendrá el borrado del delito de malversación del «procés» catalán en el resto de comunidades autónomas y que la aplicación de la medida de gracia a los delitos del proceso independentista puede motivar futuros actos insurreccionales.

Además de Puigdemont, en la lista de encausados figura el también expresidente de Cataluña Artur Mas, a quien el Tribunal de Cuentas condenó por el desvío de fondos para organizar la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014. Mas fue condenado a reembolsar 4,9 millones de euros a las arcas públicas, además de intereses por un importe superior a un millón de euros.

Junto a ellos, figuran otros líderes del independentismo, como los exconsejeros Raül Romeva, Jordi Turull, Toni Comín y Lluís Puig; los actuales delegados de Diplocat en Alemania, Marie Katinka, y en el sudeste de Europa, Eric Hauck; y otros ex altos cargos como Joaquim Nim, Antoni Molons, Josep Ginesta y Albert Royo.

La Fiscalía exige 3,1 millones de euros a los 35 investigados de forma conjunta y solidaria. Esta cifra es sustancialmente menor a las primeras que ofreció el propio Tribunal de Cuentas, que inicialmente estableció en 9,5 millones de euros la responsabilidad contable de los líderes del «procés» que están siendo investigados en este procedimiento. Y la acusación popular, a través de Chapapría-Navarro Abogados, reclama 5,3 millones de euros a once ex altos cargos del Gobierno Catalán.

Acto simbólico en la Plaza Sant Jaume de Barcelona ESPAÑA 11

# Page advierte a Sánchez de que su política afecta a las comunidades

Denuncia que algunas medidas nacionales tienen «sobrecostes» que asumen las autonomías

#### Rocio Esteban, MADRID

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se plantó ayer ante el Gobierno de Pedro Sánchez y le mandó un aviso: sus políticas nacionales no pueden repercutir negativamente en el resto de las comunidades autónomas. Page, que mantiene una relación distante con el también líder de su partido por los acuerdos del PSOE con los partidos independentistas y que es contrario a la ley de amnistía, vuelve a abrir otro frente al Gobierno, al que posiblemente se sumarán otros territorios con el objetivo de preservar la financiación de sus comunidades.

El también barón socialista envió una carta al jefe del Ejecutivo para trasladarle que «observa con preocupación» cómo la adopción de «diversas actuaciones y medidas por parte de los diferentes gobiernos de España han tenido una clara incidencia, tanto desde la vertiente de los ingresos como de los gastos, en el ámbito de la financiación y de las relaciones entre las haciendas públicas estatal y autonómicas». A través de la misiva, el líder regional solicita a Pedro Sánchez que en la próxima Conferencia de Presidentes se consensúe un acuerdo para que las comunida-

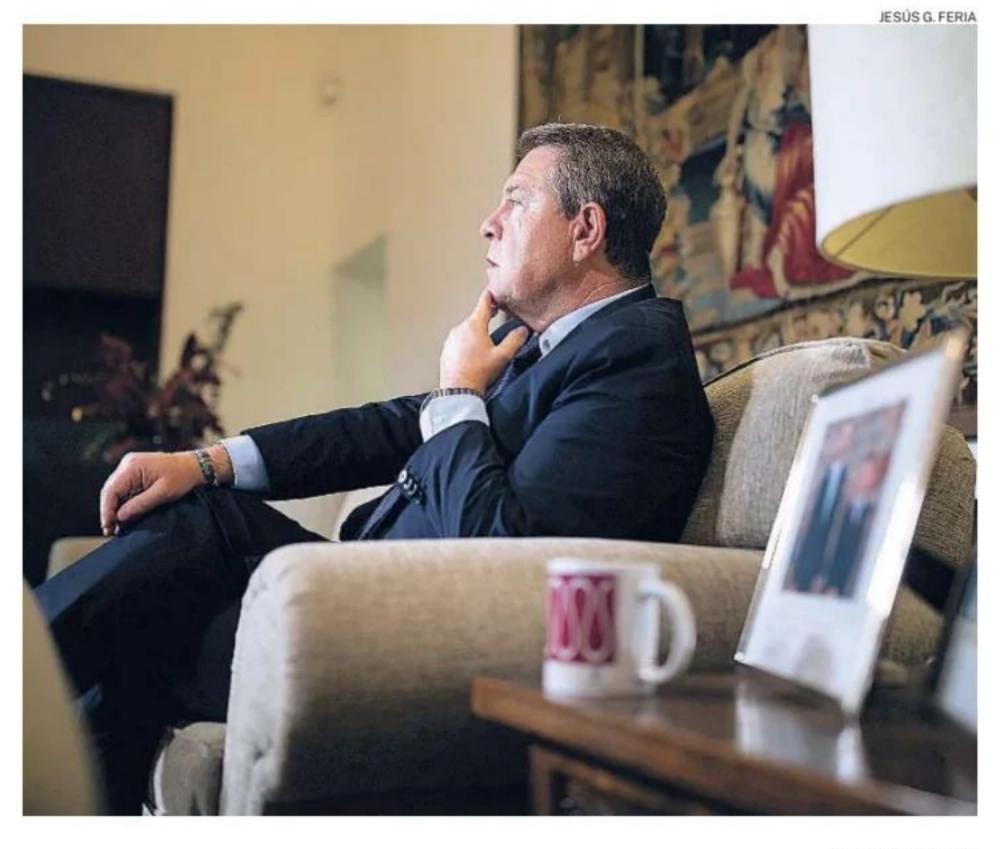

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page

des autónomas no pierdan por las políticas que la Administración General del Estado decide. Así, García-Page pide al presidente del Gobierno un acuerdo para que la Administración General establezca todos los mecanismos que garanticen que las normas estatales que supongan un incremento de gasto o reducciones de los ingresos tributarios de las comunidades autónomas contengan la valoración correspondiente y no impliquen una disminución de los márgenes de autonomía para

desarrollar sus competencias propias. Dicho compromiso «debe ser
trasladado a la normativa básica
del sistema de financiación de las
comunidades autónomas». Un
modelo caduco desde el 2014 y que
de momento continúa en «stand
by» debido a que la renovación del
sistema depende de la voluntad
del PP, que gobierna en la mayoría
de comunidades. Todavía no hay
consenso entre Hacienda y PP para
proceder al diálogo.

Page busca que la aprobación de normativas estatales que puePide un compromiso para que los acuerdos nacionales cuenten con financiación adecuada dan favorecer a una comunidad en concreto no conlleve aparejado que la financiación de esa comunidad pueda suponer un «menoscabo» de los recursos financieros del resto de comunidades. Cataluña, por ejemplo, exige un trato singular y ante esto, Castilla-La Mancha, Murcia, Andalucía o la Comunidad Valenciana reclaman abrir el diálogo para conseguir una compensación al ser regiones objetivamente infrafinanciadas.

Ejemplifica el presidente de Castilla-La Mancha que, en su región, este elemento «nos pone en enormes dificultades para poder cumplir con las exigencias» que la ciudadanía marca en políticas consolidadas como sanidad, servicios sociales o infraestructuras.

El presidente regional destaca también que la realización de modificaciones normativas por parte del Estado sobre tributos cedidos supone «una minoración de su rendimiento como las aplicadas al impuesto especial sobre la electricidad y al impuesto sobre el Valor Añadido». En el apartado de gastos, explica que los sobrecostes derivados en el ámbito de la atención a personas con discapacidad, tras la aplicación del acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia cifra en más de 32 millones de euros hasta 2030.

En el caso de la enseñanza universitaria, el Gobierno regional estima que la aplicación de la ley orgánica del Sistema Universitario, está suponiendo un incremento muy notable de los costes de las universidades con implantación en la región y, por tanto, de las obligaciones financieras de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Una iniciativa que todavía no ha recibido respuesta por parte del Ejecutivo, aunque la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, reconoció ayer que la reforma de financiación es «una tarea pendiente» para el Gobierno.

## Aragonès irá al Senado a defender la amnistía

el Gobierno claudicará con el referéndum: «Hay un acuerdo»

## M. Casado. MADRID

«¿Qué quiere hacer? ¿Un nuevo estatuto? ¿Una reforma constitucional? ¿Un referéndum? Estoy dispuesto a contrastar propuestas y a resolver el conflicto de soberanía». De este modo plantó cara ayer el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, a la negativa del Gobierno de pactar una consulta independentista en Cataluña. Es más, insistió en que ERCha puesto sobre la mesa la única propuesta que existe a día de hoy, por lo que

la excusa de «no es posible» ya no tiene validez. «Será que no quieren hacerlo, no que no pueden hacerlo», explicó el líder republicano, no sin antes recordar que desde el Ejecutivo también renegaron de la amnistía, alegaron que no era viable y ahora se está tramitando.

Porque al final, matizó Aragonès en una entrevista en la Cadena Ser, «todo es cuestión de voluntad política», por no hablar de que Pedro Sánchez «tiene un compromiso firmado». Por ello, ante el portazo del Ejecutivo, su respuesta ha sido tajante: «Cuando te sientas a negociar, debes presentar propuestas y la nuestra encaja perfectamente en el ordenamiento jurídico».

Por otra parte, el presidente de la Generalitat confirmó que asistirá a la cumbre de presidentes autonómicos que tendrá lugar el próximo lunes 8 de abril en el Senado. Cita que versará sobre la amnistía y a la que pretende acudir para «trolear al PP». Porque, a su juicio, está en la obligación de defender la amnistía en todos lados, aunque sea «en territorio hostil» y en una Cámara «presidida por el PP». Su objetivo no es otro que

romper los esquemas a los populares y evitar que el debate sobre la amnistía se convierta en un «aquelarre contra el Gobierno». Además, confiesa que «como demócrata, trolear el PP siempre apetece, porque no les gusta escuchar lo que decimos. Les incomoda».

Ya con la vista puesta en los próximos comicios del 12 de mayo, el presidente catalán ha cargado contra el PSOE y Junts por no hablar de la «cuota de solidaridad» o el desequilibrio entre los ingresos del gobierno y el de las Comunidades Autónomas. 12 ESPAÑA
Viernes, 5 de abril de 2024 • LA RAZÓN

«Caso Koldo»

## La Guardia Civil duda del «trueque» que Canarias hizo con la trama

El Gobierno canario evitó pedir la devolución del dinero y no hay claridad sobre el importe abonado

Ilier Navarro. MADRID

En dos de los contratos del «caso Koldo» hubo problemas con el material que se entregó: en Baleares y en Canarias la trama les intentó «colar» mascarillas que no cumplían con los requisitos de la adjudicación. Mientras en Baleares se abrió un expediente para reclamar el importe de 2,6 millones de euros, en las Islas Canarias se optó por un «trueque» en el precio en las mascarillas de menor protección, pero el importe final que se abonó no está del todo claro. El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señala que «las mascarillas reflejadas en el acuerdo que figura en la web de contratación pública no concuerda ni con las actas de entre ni con la factura proforma presentada por Soluciones».

El entramado que se hizo con 53 millones de euros de dinero público selló cuatro contratos con el Gobierno canario cuando lo presidía Ángel Víctor Torres, el

actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. El PP solicitará su comparecencia como expresidente de Canarias en el momento en que se firmaron las adjudicaciones bajo sospecha y después de que Koldo García, el exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, lo señalase como su «interlocutor» para que la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas SL fuera su proveedor. El contrato en cuestión se facturó el 22 de abril de 2020. En la licitación de emergencia y sin publicidad se solicitaban 2.750.000 mascarillas del tipo FFP2 por un importe total de 6.875.000 euros, a 2,50 euros cada unidad. Este material iba a los hospitales públicos dependientes del Servicio Canario de Salud y se abonó en una segunda factura fechada el 4 de mayo, solo unos días después. El material sanitario se envió con gran celeridad y se despachó los días 23, 25 y 28 de abril. Sin embargo, el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del centro hospitalario detectó un «pufo»: había 837.800 mascarillas que incumplían con las características de protección FFP2. El importe de la partida errónea fue de 2.094.500 euros, casi un tercio del total de la adjudicación. Tras analizarlas, el Centro Nacional de Medios de Protec-

## Las comisiones citarán a los comparecientes

La mesa de la comisión de investigación del Congreso de los Diputados, constituida esta semana, se reúne el próximo martes para fijar la fecha de presentación de los listados de comparecientes, justo un día después de que también marque plazo la otra comisión de investigación del «caso Koldo» creada en el Senado, que lo hará el lunes. Todo parece indicar que ambas comisiones, que se constituyeron prácticamente con 24 horas de diferencia, irán en paralelo. Mientras los populares se adelantan en el Senado, los socialistas observan atentamente para trazar su plan en el Congreso.

ción (CNMP) del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo confirmó que se trataba de mascarillas FFP1, con un nivel de protección inferior al que se había solicitado en el contrato.

Soluciones de Gestión quería evitar a toda costa tener que devolver esa suma de dinero por esa partida, por lo que en octubre de ese año se puso en contacto con las autoridades canarias para hacerles una propuesta de «trueque». En una carta y en un email a la Dirección General de Recursos Económicos, les propuso cobrar las mascarillas como quirúrgicas, a 0,85 euros la unidad, por un importetotal de 707.518 euros y completar el pedido con 555.0000 unidades FFP2, que eran las correctas. Estas se cobraron a 2,5 euros, con un importe de 1.387.500 euros.

Con este «cambio» pretendían completar el total inicial de la adjudicación y no tener que devolver ni un céntimo del dinero que ya se les había abonado por parte del Gobierno canario. Bajo el argumento del incremento de los contagios, el director del Servicio Canario de Salud aceptó el intercambio. «Esta Dirección acepta como compensación y resarcimiento de la situación generada ajena a esta Administración, la propuesta planteada», señala el texto, una decisión que contó con el visto bueno de la Dirección General de Recursos Económicos.

Sin embargo, el informe de la unidad de la Guardia Civil adscrita a la Fiscalía Anticorrupción señala que aunque el trueque con el que se quería compensar este error se valora por un importe de 2.094.500 euros, el importe que finalmente se abona es de 2.095.018,50 euros. Y «se desconoce» el motivo de que el importe pagado sea superior. Además de estas diferencias de precios que impiden determinar los fondos exactos que se pagaron a la sociedad, se cumple otra de las características presentes en otros contactos de la trama: los documentos no aclaran cómo se pactaron las condiciones de adjudicación, tampoco hay comunicaciones entre el órgano de contratación y la sociedad que justifiquen objetivamente la decisión de adjudicarle el suministro. El proceso de entrega de mascarillas incluidas en el trueque finaliza el 13 de noviembre, siete meses después de que se contratara «a pesar de haber sido tramitado como emergencia».



Koldo García, a su salida de la Audiencia Nacional LA RAZÓN • Viernes. 5 de abril de 2024



14 ESPAÑA
Viernes. 5 de abril de 2024 • LA RAZÓN

## La filtración de la Fiscalía llegaría al Supremo

Sería competente en caso de que se acredite que los autores del comunicado son fiscales y que obedecieron órdenes superiores

Ilier Navarro. MADRID

Los caminos legales que se abrenen el caso del comunicado que filtró datos de las conversaciones entre el abogado de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el fiscal que le investiga son diversos. El horizonte jurídico está marcado por la querella que ha presentado el empresario Alberto González Amador y la que presentará de manera inminente el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) por un supuesto delito de revelación de secreto que recoge el Código Penal. Uno de esos escenarios, si las responsabilidades se elevan hasta la máxima categoría, es que sea el Tribunal Supremo (TS) el que tenga que resolver el asunto.

En el caso de la querella del empresario, esta se dirige contra el fiscal de delitos económicos que le investiga, Julián Salto, y contra la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández. Mientras que la del ICAM no identifica a los responsables y lo deja en los tribunales. Según fuentes jurídicas consultadas por LA RAZÓN, lo primero que habrá que concretar en esta última querella es si los autores de la nota de prensa en la que se habría cometido la revelación son miembros de la carrera fiscal y si lo hanhecho en elejercicio de sus funciones. También el nivel de responsabilidad que ostentan, pues si se trata de la fiscal jefe provincial de Madrid, la competencia objetiva variaráa favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, porque los fiscales son aforados.

Como ya han trascendido los nombres de las personas presuntamente involucradas en la redacción del comunicado, se prevé que el juez de instrucción realice unas mínimas diligencias de investigación.

«La instrucción será relativamente rápida o sencilla porque no hay mucho que averiguar: quién lo ha redactado y quién ha dado la orden», señala un jurista. Y después, es probable que lo eleve al Tribunal Superior de Justicia, que es el órgano jurídico competente para investigar en este nivel de aforamiento. Si les considera culpables del delito de revelación de secreto, se puede imponer una pena privativa de libertady, además, una posible suspensión o inhabilitación para el cargo, como pena accesoria.

Sin embargo, las responsabilidades se podrían elevar a un nivel superior y tener implicaciones para el fiscalgeneral del Estado, Álvaro García Ortiz. Este escenario se daría si los fiscales investigados alegaran obediencia debida, es decir, que siguieron instrucciones de quien está por encima de ellos. Si en la instrucción se determina que se tiene que investigar al fiscal general, la competencia subiría y sería del Tribunal Supremo por ser aforado y tener un nivel mayor de autoridad.

«Si hubiese una orden de un su-

El ICAM será acusación popular para proteger el derecho de defensa y el secreto profesional perior, es posible invocar obediencia debida, porque tan delincuente es quien comete materialmente el acto como quien lo ordena o quien es el inductor», advierte el experto.

En el comunicado oficial se desvelan detalles de la negociación entre el letrado y el fiscal del caso para pactar un acuerdo de conformidad que no llegó a buen puerto. Para el ICAM, se ha vulnerado el secreto profesional que ampara las actuaciones que realiza el abogado en el marco del asesoramiento que le presta a su cliente con el fin de dar con una salida favorable dependiendo de los delitos que se le imputan y de las circunstancias particulares que rodean el asunto.

Esta vulneración del secreto profesional reviste una enorme gravedad y perjuicio para el empresario investigado. La misma fuente explica que es muy difícil que el tribunal que vaya a enjuiciar este caso no tenga preconstituida una opinión sobre el hecho. «Lo deja a los pies de los caballos en cuanto al interés de cualquier investigado a tener un juicio justo», apunta el experto.

Fuentes del ICAM confirman que sus servicios jurídicos están cerrando los últimos flecos para interponer la querella, que les permite personarse como acusación popular. «Lo que pretendemos es defender el derecho de defensa y los principios básicos del proceso y de la profesión, no una posición concreta de parte, que para eso ya tiene el afectado a su abogado», advierten.

## Opinión Sánchez de Arabia

## Pepe Lugo

Siempre he sentido una gran atracción por T. E. Lawrence, hasta su muerte a lomos de una motocicleta me parece el clímax para uno de los padres del siglo XX. Sí, porque el Reino Unido, nos guste o no, modeló la realidad política y cultural de esa corta centuria que algunos historiadores acotaron entre 1918 y 1991, con sus más y sus menos, claro. Entre las muchas cualidades del militar y arqueólogo británico destacó su capacidad para entender un entorno tan complicado como Oriente Medio desde la óptica de la Europa Occidental y ofrecerles a las tribus árabes una salida bélica para pasar de súbditos del Imperio Turco a convertirse en los dueños de la sangre que bombea el corazón del despiadado capitalismo: el petróleo. Londres no les proporcionó la artillería que pidieron, pero a la larga les ofreció la llave con la que controlar la economía del mundo y comprar las voluntades necesarias que aplaudan la impunidad de su régimen.

No sé si me siguen, ¿verdad?, porque los obuses de la guerra de Israel contra los terroristas de Hamás no dejan escuchar el silencio atronador de la visita de nuestro presidente a las teocracias de la península arábiga. Nadie ha abierto el pico porque su misión de paz y concordia parece contentar los receptáculos de la progresía militante si el enemigoreside en Tel-Aviv. Nadieseacuerdadequeelpríncipe ante el que Sánchez dobla el lomo como un criado y le ríe las gracias con sonrisas bobaliconas se le vincula directamente con el asesinato del periodista Jamal Kashoggi en Estambul. Un disidente al que degollaron y trocearon en una motosierra por contar las interioridades de un estado donde reina la ley coránica, se ejerce la tortura, existe lapena de muerte y los derechos de la mujer simplemente no existen porque ésta es entendida como una parte más del hogar. Interioridades de un país como otro cualquiera, que no chirrían a nadie de un gobierno feminista, republicano, laico y de izquierdas.



La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, junto al consejero de Presidencia, Miguel Ángel García

LA RAZÓN • Viernes. 5 de abril de 2024





900 30 11 30 www.murprotec.es









Solicita tu diagnóstico gratuito, personalizado, in situ, y sin compromiso



## Escalada en Oriente Medio 🏵





Destrucción de la vivienda de una familia palestina residente en el sur de la Franja de Gaza tras un bombardeo israelí

Maya Siminovich. TEL AVIV

oe Biden, instó ayer al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a lograr un «alto el fuego inmediato» en la Franja de Gaza, informó la Casa Blanca. Biden advirtió a Netanyahu de que el futuro apoyo de Estados Unidos a la guerra en la franja de Gaza dependerá de las acciones «concretas» que tome para minimizar el daño a civiles en la Franja de Gaza y garantizar la seguridad de los trabajadores humanitarios.

Los dos líderes conversaron ayer por teléfono, en lo que supone su primer contacto directo desde el ataque que el 1 de abril acabó con la vida de siete cooperantes de World Central Kitchen (WCK), la ONG fundada por el chef José Andrés. Según indicó la Casa Blanca en un comunicado, Biden aprovechó la llamada para pedir a Netanyahu que anuncie e implemente «una serie de pasos específicos,

▶ Tensión bilateral. El presidente de EE UU condiciona su apoyo a la guerra en Gaza a que Israel adopte medidas para proteger a los civiles y al personal humanitario

# Biden exige a Netanyahu un «alto el fuego inmediato»

concretosy medibles para abordar el daño a civiles, el sufrimiento humanitario y la seguridad de los trabajadores de ayuda».

A continuación, advirtió que la

futura política de su Gobierno con respecto a Gaza «dependerá» de las acciones que Israel tome para cumplir con esas peticiones y consideró que los ataques contra trabajadores humanitarios y la situación humanitaria en la Franja de Gaza, donde han muerto 33.000 personas, «son inaceptables».

Biden también subrayó a Netan-

yahu que «un alto el fuego inmediato es esencial para estabilizar y mejorar la situación humanitaria y proteger a los civiles inocentes», y le urgió a dar poder a sus negociadores para concluir un acuerdo sin demora para que los rehenes regresen a casa.

Las palabras de Biden suponen un endurecimiento de tono, aunque ya en los últimos meses se ha mostrado crítico con la estrategia militar de Israel en Gaza. Sin embargo, en la práctica, su Gobierno no ha modificado el apoyo que ha brindado a Israel desde el inicio del conflicto. De hecho, este mismo jueves, el diario «The Washington Post» informó de que EE UU aprobó el lunes - el mismo día que se produjo el ataque contra WCKun nuevo paquete de armamento a Israel que incluye 2.000 bombas de pequeño y mediano diámetro.

En el comunicado de la Casa Blanca no se mencionó esa entrega de armas y sólo se dice que ambos también hablaron sobre las amenazas de Irán a Israel. Al resLA RAZÓN • Viernes, 5 de abril de 2024

## Venganza por la muerte del general Zahedi

Según el instituto Alma de investigación militar, Zahedi nació en 1961 en Isfahán, Irán. Se unió al CGRI en 1980 y ocupó varios puestos de muy alto nivel, incluido el de comandante de las fuerzas terrestres, comandante de la fuerza aérea y comandante de las operaciones del cuerpo. Zahedi era el oficial iraní de mayor rango destinado en Siria y dirigía la actividad operativa de la Fuerza Quds en los ámbitos sirio y libanés, integrando y coordinando la actividad del CGRI en la actividad indirecta de la región con Hizbulá y las otras milicias chiíes. Según Alma, la eliminación de Zahedi es crucial por su gran relevancia en la región y pronto se verá cuánto perjudicará su muerte a las operaciones iraníes en esta zona. La eliminación del comandante de la Fuerza Quds. Qassem Soleimani redujo las actividades.

pecto, Biden dejó claro que Estados Unidos apoya firmemente a Israel frente a esas amenazas.

El centro de Israel y Jerusalén amanecieron ayer con interrupciones generalizadas en aplicaciones de navegación como Google Maps, Waze y otras que utilizan el Sistema de Posicionamiento Glo-

Israel, en alerta

ante una escalada

militar con Irán

tras las amenazas

de venganza

bal (GPS). Conductores en Tel Aviv informaron que en sus pantallas de navegación aparecía que estaban en Beirut, por ejemplo.

Este tipo de interrupciones del

GPS han sido ampliamente reportadas en el norte de Israel o en áreas cercanas a Gaza desde el comienzo de la guerra, pero han sido menos comunes en el centro del país. Se atribuye a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) el bloqueo de algunas señales del GPS, pero el Ejército no se ha pronunciado.

Los problemas en la señal en Tel

Aviv se produjeron poco tiempo después de que el Ejército israelí anunciara haber reforzado su sistema de defensa aérea y haber convocado a reservistas, mientras el país se prepara para una posible respuesta iraní a un ataque en Siria a principios de esta semana atribuido a Israel en el que varios altos cargos militares iraníes fueron asesinados, entre ellos, el comandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).

Tanto Irán como Hizbulá han prometido que Israel no quedará impune por el ataque contra un edificio en Damasco en el que murió el número uno actual de la Fuerza Quds, Mohammad Reza Zahedi, su segundo, y otros oficiales del CGRI, así como al menos un miembro de Hizbulá, según el sitio web de noticias iraní SSN.

Alo largo de todo el día los israelíes recibieron informaciones diversas, de sus lugares de trabajo principalmente, con sugerencias de qué hacer en caso de ataque con misiles desde Irán. Comprar generadores, cómo practicar desfibrilaciones, cuáles son los refugios seguros... Por la tarde, el portavoz del Ejército, Daniel Hagari, anunció: «Las instrucciones del Comando del Frente Interior se mantienen sin cambios. Como hemos hecho hasta hoy, informaremos inmediatamente sobre cualquier cambio, de manera oficial y ordenada», en un mensaje tranquilizador. Cuando ya se habían agotado los generadores y, en un «déjà vu» pandémico, el papel higiénico escaseaba.

Los posibles escenarios para los que las FDI se están preparando incluyen ataques con misiles y aviones no tripulados por parte de grupos respaldados por Irán en Líbano, Siria, Irak y Yemen y ataques con misiles balísticos directamente desde Irán, una situación

que Israel aún no ha afrontado. También podría ser un ataque contra intereses israelíes en el extranjero, algo también conocido.

El Ejército también ha suspendido las vacaciones de todas las tropas de combate durante el fin de semana, ya que se considera que el viernes podría ser un día sensible, el último viernes del Ramadán. Todos los combatientes cuyo país de origen no es Israel han visto cancelados sus permisos para viajar próximamente.

## Aumenta la presión a Sunak para no armar a Israel

Más de 600 juristas británicos alertan al «premier» de que los actuales envíos violan el Derecho

Celia Maza. LONDRES

El «premier» Rishi Sunak tiene cada vez más presión para suspender la venta de armas a Israel tras el ataque aéreo en Gaza en el que murieron siete trabajadores humanitarios, entre ellos, tres británicos. Más de 600 figuras jurídicas de alto nivel, incluidos tres exjueces de la Corte Suprema, advirtieron ayer al líder «tory» que está infringiendo el Derecho Internacional al no cesar los envíos.

En una carta de 17 páginas explicaban que Reino Unido está legalmente obligado a actuar ante la situación «catastrófica» en Gaza porque la Corte Internacional de Justicia ha dictaminado que existe un riesgo plausible de que se cometa genocidio contra los palestinos. Además de detener la venta de armas y sancionar a las autoridades o entidades israelíes que hayan incitado al genocidio, los expertos legales instan a trabajar «activa y eficazmente para garantizar un alto el fuego permanente en Gaza» y el acceso seguro a ayuda humanitaria y médica.

Esto incluye «confirmar que la financiación a la Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina (Unwra, en inglés) se restablecerá con efecto inmediato», tras ser suspendida por varios países en enero al acusar Israel a algunos de sus trabajadores de haber colaborado con Hamás en el atentado del 7 de octubre.

Por último, reclaman suspen-

der las negociaciones con Israel para otro acuerdo comercial y considerar la imposición de sanciones comerciales. El 26 de octubre, varios jueces ya firma-

ron una misiva exigiendo medidas. Pero la de ayer incluye a más nombres y de más alto rango.

Alcierre de esta edición, Sunak intentaba ganar tiempo. El miércoles aseguró que Reino Unido seguirá su «muy cuidadoso régimen de licencias de exportación», pero se negó a descartar el cese de las ventas de armas a raíz

de lo que llamó «horrible tragedia» que mató a veteranos militares británicos que trabajan como cooperantes en World Central Kitchen, la ONG del famoso chef español José Andrés.

Varios conservadores han instado al primer ministro a dejar de armar a Israel, incluidos ex ministros como Alan Duncan, David Jones o Flick Drummond. Por su parte, Peter Ricketts, en su día asesor de seguridad nacional del ex «premier» David Cameron, también respaldó las demandas para parar la venta de armas.

Cameron, actual titular de Exteriores, estuvo ayer en Bruselas

Cameron avisó

a Tel Aviv de que

Europa podría

adoptar

un embargo

con motivo del 75º aniversario de la OTAN. Y aunque quiso centrarse en la guerra de Ucrania, en los corrillos de Westminster aseguran que está presionando

a Downing Street para adoptar una postura más firme contra las acciones de Israel. De hecho, recientemente advirtió a los funcionarios israelíes que se podría declarar un «embargo de armas» en Europa si continuaban reteniendo el acceso a los prisioneros, según informó el periódico «Yedioth Ahronoth».



El «premier» británico, Rishi Sunak, se ha limitado a prometer revisar los expedientes de exportación

18 INTERNACIONAL
Viernes. 5 de abril de 2024 • LA RAZÓN

## **Análisis**

## Una alianza en buena forma

## Neil Winn

## ¿Qué sentido tiene la OTAN para Europa?

Algunos sostienen que hemos retrocedido militarmente a un escenario de Guerra Fría con enfrentamiento entre Occidente, Rusia y China. Esto ocurre después de tres décadas de doctrina de la OTAN guiada por las fuerzas globales que surgieron con la caída del Muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética a finales de los ochenta y principios de los noventa. En la última década, han surgido nuevas fuerzas tectónicas que han reescrito el papely significado de la Alianza Atlántica: el ascenso de China como actor global y una Rusia revanchista. Para Europa, la OTAN constituye su ancla a Occidente como idea y como símbolo práctico de la reconstrucción y reconciliación traslaSegundaGuerraMundial. La Alianza Atlántica también proporcionaseguridad colectiva a Europa y está respaldada por elpoderylasarmasnuclearesde Estados Unidos. Sin Estados Unidos, la OTAN no podría funcionar en su forma actual. En definitiva, para Europa, la OTAN es un símbolo de su identidad democrática y capitalista orientada hacia Occidente, así como el actor clave para la seguridad transatlántica, la estabilidad europea y la estrategia de defensa.

## ¿Acabará Ucrania ingresando en la OTAN una vez finalizada la guerra?

Putin presenta la posible expansión de la OTAN como una prueba de la hostilidad de Occidente hacia Rusia y de la continua usurpación de los intereses rusos. Se cita como una de las principales razones por la sque Ucrania no puede entrar en la OTAN mientras esté en conflicto con Rusia, ya que esto podría arrastrarinmediatamentealaalianza a una guerra activa. Stoltenberg ha dejado claro que, aunque la OTAN debatirá opciones para dar seguridad a Ucrania tras la guerra, las garantías de seguridad sólo se proporcionarán a los miembros de pleno derecho.

Neil Winn es profesor de Estudios Internacionales de la Univ. de Leeds



El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y la ministra de Exteriores belga cortan la tarta del 75° aniversario de la organización

## Stoltenberg recuerda que EE UU es más débil sin la OTAN

El secretario general hace un llamamiento a la unidad en el 75° aniversario de la organización militar

Mirentxu Arroqui. BRUSELAS

La sombra alargada de Donald Trump ha marcado el 75º aniversario de la OTAN. A pesar de que la Alianza cumple años en plena forma, sin que nadie dude de su utilidad ante el resurgir de Rusia como enemigo, se ciernen nubarrones en el horizonte: la posible vuelta del magnate a la Casa Blanca, quien ha amenazado con dejar a los europeos a la intemperie si no gastan más en Defensa y con cesar la provisión de armamento a Ucrania; y la posibilidad de que los planes europeos de ser más independientes respecto a Washington e incentivar su propia industria armamentística acaben soliviantando Washington y dañando el vínculo transatlántico.

Por eso, el discurso del secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, en la ceremonia conmemorativa en la sede de la organización militar en Bruselas ha estado plagado de mensajes velados. «No creo en Estados Unidos solo, igual que no creo en Europa sola. Creo en Estados Unidos y Europa juntos en la OTAN porque juntos somos más fuertes y estamos más seguros», proclamó ante los ministros de Exteriores de los 32 aliados.

Para que no queden dudas sobre que los beneficios son mutuos, Stoltenberg también subrayó que Washington necesita a Europa, aunque Trump lo esté poniendo en duda. «Los aliados europeos aportan ejércitos de categoría mundial, una vasta inteligencia que funciona y una influencia diplomática única que multiplica el poderío norteamericano», ya que gracias a su pertenencia ala OTANEE UU «tiene más amigos ymás aliados que ninguna otragran potencia». A su vez, el político noruego se comprometió a un reparto justo de la carga y recordó que este año se espera que 18 miembros de la organización militar cumplan el objetivo del 2% del gasto en PIB.

Unas palabras que Stoltenberg afirmó ante el Tratado de Washington original, firmado el 4 de abril de 1949 por los 12 miembros fundadoresy que ha cruzado el Atlántico por primera vez para ser expuesto en la sede de la Alianza en Bruselas. Según Stoltenberg, la OTAN llega a sus 75 años «más grande, más fuerte y más unida que nunca». La ceremonia estuvo amenizada con la música de las orquestas reales de las Fuerzas Aéreas belgas y de la Marina neerlandesa y comenzó con la colocación de una corona de flores como homenaje a los caídos en las misiones de la Alianza.

Mientras tanto, en Moscú, el por-

Los aliados se reúnen bajo la sombra de la amenaza rusa y la posible vuelta de Trump al poder tavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, arremetió contra la organización multilateral al asegurar que «la OTAN continua demostrando su esencia, yaque fue concebida como una alianza, configurada, creada y dirigida por EEUU como un instrumento de confrontación en el continente europeo. Y, al respecto, continúa cumpliendo su función».

Aunque Stoltenberg evitó mencionar a Trump y esquivó su nombre, la iniciativa presentada este miércoles para poner en marcha un fondo de unos 100.000 millones de euros en los próximos cinco años, para seguir armando a Ucrania, también parece una propuesta diseñada para sortear cualquier cambio de rumbo ante quien ocupe el Despacho Ovalen los próximos meses. Las dudas sobre este plan son muchas. No sesabe de dónde saldrá el dinero, cuánto deberá aportar cada socio y si se contabilizarán las ayudas bilaterales ya concedidas. Estamos a comienzo del debate, pero se espera que haya un acuerdo en la cumbre que tendrá lugar en el mes de julio en Washington. Demomento, el aliado más reticente a este idea es Hungría, que teme que esto soliviante a Rusia. Otros, como España, muestran dudas sobre si esta iniciativa puede sola parse con otras en marcha, mientras otros, como Bélgica, creen que esta cifra puede ser imposible de alcanzar y que no hay que caer en promesas que no se puedan cumplir.

INTERNACIONAL 19

### Soraya Melguizo. ROMA

El Gobierno italiano de Giorgia Meloni se enfrentó a una prueba de fuerza después de que dos ministros de su Ejecutivo fueran sometidos a sendas mociones de censura que superaron ampliamente. Por una parte, la Cámara de los Diputados rechazó el miércoles la moción contra Matteo Salvini, ministro de Infraestructuras y vice presidente del Gobierno, por sus vínculos con el partido de Vladimir Putin, Rusia Unida. Y ayer, Daniela Santanchè, empresaria y titular de la cartera de Turismo, que está siendo investigada por la gestión irregular de fondos estatales para ayudar a empresas en dificultad durante la pandemia, también superó otra moción de censura planteada por la oposición en la Cámara Baja.

El resultado de ambas votaciones, tras dos días de debate en los

## El Gobierno Meloni sale reforzado tras ganar dos mociones de censura

Salvini y la ministra italiana de Turismo se salvan gracias a la mayoría de la coalición de derechas

que el hemiciclo permaneció casi desierto, no sorprendieron en el país transalpino. Meloni gobierna con una amplia mayoría gracias a una coalición de derechas formada por su partido, Hermanos de Italia; la Liga de Salvini; y Forza Italia, el partido fundado por el desaparecido Silvio Berlusconi, ahora en manos de quien fue su mano derecha, Antonio Tajani. La coalición salió aparentemente reforzada del desafío planteado por la oposición, aunque la posible imputación de la ministra de Turismo en las próximas semanas podría acelerar una remodelación del Ejecutivo, según avanzan medios italianos.

Por su parte, Salvini se enfrentaba al escrutinio de la Cámara Baja por el acuerdo de colaboración suscrito en 2017 entre su partido y el de Putin. El también vicepresidente del Gobierno – cuya moción fue rechazada por 211 noes, 129 síes y 3 abstenciones – es también un reconocido admirador del presidente ruso.

Salvini, que abandonó la Cámara de los Diputados tras el turno de preguntas sin contestar a ninguna de ellas, se defendió de las acusaciones indicando que el acuerdo entre ambas formaciones políticas había quedado sin valor tras la invasión rusa de Ucrania. «Como ya se ha indicado, los propósitos de colaboración puramente política de 2017 entre la Liga y Rusia Unida ya no tienen valor tras la invasión de Ucrania. La guerra ha cambiado la opinión y las relaciones con Rusia», apuntaba en una nota, en la que recordaba los acuerdos firmados con Moscú por otros líderes italianos, como los exprimeros ministros Matteo Renzi, Paolo Gentiloni o Enrico Letta.

«Es lamentable que la Cámara tenga que perder el tiempo en polémicas inútiles e instrumentales provocadas por la oposición», añadía la nota, en la que por primera vez el partido liderado por Salvini marca distancias con Putin de manera explícita.

La muerte en prisión de Alexei Navalni y las recientes elecciones en Rusia habían encendido de nuevo el foco sobre los polémicos acuerdos entre la Ligay Rusia Unida, ya que Salvini rechazó señalar

## La posible imputación de Daniela Santanchè por fraude podría obligar a remodelar el Gabinete

a Putin como responsable de la muerte del líder opositor encarcelado, y, unos días más tarde, le felicitó tras ser reelegido presidente. «Cuando un pueblo vota, tiene siempre razón», comentó, obligando al ministro de Exteriores, Antonio Tajani, a aclarar la posición del Ejecutivo.

«El problema no es con Salvini o la Liga, sino con la primera ministra Meloni, que va a Europa a decir que estamos con Zelenski, que apoyamos a Kyiv y que tiene un vicepresidente con este nivel de ambigüedad», denunció el portavoz del partido Acción en la Cámara de los Diputados, Matteo Richetti, promotor de la moción de censura, a la que se unieron el Partido Democrático y el Movimiento Cinco Estrellas.

Pero el caso de Salvini no es el único que incomoda al Gobierno. La ministra del Turismo, antigua pupila de Berlusconi que en 2017 se pasó a las filas de Hermanos de Italia, está siendo investigada por haber presuntamente defraudado a la Seguridad Social más de 100.000 euros con el cobro de fondos del Estado destinados a ayudar a los trabajadores de una de sus empresas, Visibilia, editora de revistas y concesionaria de publicidad, presuntamente en dificultad a causa del coronavirus entre 2020 y 2022.



La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el ministro de Infraestructuras, Matteo Salvini, ayer en la Cámara de Diputados

22 detenidos por fraude en los fondos europeos PLas autoridades italianas arrestaron ayer a 22 personas acusadas de haber defraudado cientos de millones de euros al Plan nacional de Recuperación de la pandemia (PNRR), financiado con fondos europeos. La operación, dirigida por la Fiscalía europea, ha sido ejecutada por agentes de la Guardia de Finanza y con la colaboración de las policías de Eslovaquia, Rumanía y Austria,

según un comunicado del Cuerpo. En total, ocho personas fueron encarceladas de forma preventiva y 14 fueron puestas bajo arresto domiciliario y a dos se les prohibió ejercer toda actividad comercial. A todos ellos se les ha requisado bienes por 600 millones de euros, entre villas, «importantes» cantidades de criptomonedas, relojes de alta gama, joyas, oro y coches de lujo.

El dato

2,2%

ha subido la gasolina en el último mes

Los precios de los carburantes volvieron a encarecerse en la recta final de la Semana Santa, cuando la gasolina se pagó, de media, a 1,645 euros/litro, un 0,6% más, en la que fue su undécima subida consecutiva.



## La empresa



Grupo Mutua ha elevado su participación en Orienta Capital hasta el 87,1% con la adquisición de un nuevo paquete accionarial del 47,1%, que se suma al 40% que ya tenía, para gestionar más de 2.500 millones en activos.

#### La balanza



La constitución de nuevas empresas registró en marzo una disminución del 13% respecto al mes anterior, mientras que las disoluciones registraron también una caída interanual del 8,6%. El sector de la electrónica fue el que más quiebras acumuló.



La actividad del sector privado de la zona euro volvió en marzo a terreno expansivo por primera vez desde mayo de 2023, gracias al impulso de España o Italia, así como a una evolución menos negativa en Francia y Alemania, según el índice compuesto PMI de S&P Global.

Toni Ramos. VALENCIA

177% de los españoles tiene una valoración positiva o muy positiva de los empresarios, según se desprende del Barómetro del Empresario 2024 que, por encargo de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), realizado el sociólogo Narciso Michavila, y que se presentó ayer en Valencia. Los datos desvelados apuntan a que el porcentaje de la valoración de la clase empresarial se mantiene sin cambios desde el año pasado, si bien la valoración de «muy positiva» baja y se compensa con la de «positiva».

Al empresariado se le reconoce que genera empleo y que es el motor del crecimiento económico, no en balde y tal y como especificó Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), los empresarios aportan el 84,6% del empleo de la economía española, con un aumento de tres décimas respecto a 2022. La aportación al PIB del sector privado es del 86%, con un aumento anual de ocho décimas. Además, protagoniza el 89,9% de la inversión total en España, que sube al 90,1% si hablamos de inversión en tecnologías de la información y comunicaciones (TIC).

Además, las empresas aportan 36.608 millones de euros solamente en el impuesto de Sociedades, a lo que se debe sumar el IRPF de los autónomos, impuestos a la importación, IAE, IBI, ITPAJD e impuestos especiales.

Sin embargo, tal y como advirtió Michavila, la admiración hacia los empresarios ha descendido ligeramente en el último año, pasando del 44% al 41%, quizá porque «la sociedad española está polarizada entre una élite política y mediática que vive en la crispación y el conAportan el 90% de la inversión y el 85% del empleo en España, según el Barómetro del Empresario 2024 elaborado por la patronal valenciana

# Las empresas alzan la voz: «El empleo lo creamos nosotros»





junto de la sociedad, que ve un conjunto bastante positivo porque el ser humano es mucho mejor que lo que los medios de comunicación proyectan», defendió. También desciende el número de los encuestados que conoce alguna empresa que destaca por sus buenas prácticas y cultura empresarial.

El barómetro de AVE también fija los motivos del deterioro de la imagen de la clase empresarial y pone a la cabeza la crispación política, la búsqueda del beneficio propio y el trato a los trabajadores.

En clave de género, Michavila expuso que el 52% de los encuestados piensan que las mujeres El 77% de los españoles tiene una visión positiva o muy positiva de los empresarios

Denuncian que la polarización política deteriora la imagen empresarial, pero el empleo aún aguanta empresarias, sin embargo, «cuando la directiva es mujer, la relación con sus trabajadores es mejor. La brecha de género se ha ido cerrando de forma rapidísima». En opinión del sociólogo, «el principal problema de una mujer joven en España no es ser mujer, sino ser joven. Y ahí no se cierra la brecha». Y apuntó como un posible motivo la trasmisión cada vez peor a los jóvenes de la cultura de la responsabilidad.

Otro de los datos que arroja el barómetro es que el 60% de los españoles consideran que los empresarios ven más afectada su salud mental que el resto de trabajadores y los motivos reflejados en la misma pregunta es porque asumen más responsabilidades, cogen menos vacaciones y duermen menos.

A los empresarios se les reconoce la innovación, el estatus económico y el desarrollo tecnológico, mientras que la sociedad española destaca de los autónomos la valentía y el esfuerzo económico a la hora de emprender.

Además Michavila añadió como atributos espontáneos de los empresarios el liderazgo, la resiliencia y la ética.

El estudio incide en que los empresarios «están comprometidos con la innovación tecnológica, la generación de empleo y el desarrollo económico y social del país, LA RAZÓN • Viernes. 5 de abril de 2024

## Opinión

## ¿Nuclear? Sí, gracias

### **Humberto Montero**

or culpa de los agoreros del ecologismo transitamos por el camino equivocado en una transición mal llamada «verde». Estamos errando en el abandono de los combustibles fósiles porque hemos comprado las teorías políticas

de un puñado de greñudos de jersey roído trufadas de guiños anticapitalistas. Las mismas que en las décadas de los años 70 y 80 patrocinaba Moscú. Alemania es un buen ejemplo. Veamos por qué. La nuclear es una tecnología que combina una alta generación eléctrica de baja emisión con un suministro constante. Es una evidencia. Con una operatividad del 90%, la nuclear es un pilar en la seguridad del suministro eléctrico europeo. Sin embargo, las presiones políticas del mal llamado ecologismo muestran el error en el que han caído Alemania y España, si nadie lo remedia. Alemania cerró el año pasado las tres centrales nucleares operativas. Las consecuencias medioambientales y económicas

no se han hecho esperar. Tras Polonia y República Checa -dependientes del carbón-, Alemania es el tercer país de la UE que más emisiones de CO2 genera en su producción de electricidad. Según el «thinktank» energético Ember, en 2023 la mayor economía de la UE alcanzó una tasa de intensidad de emisiones equivalentes a 2,2 toneladas de CO2 por habitante. Y eso a pesar de que sus emisiones disminuyeron un 21% respecto al 2022. Para compensar el apagón nuclear, Berlín ha aprobado subvenciones para construir 10.000 MW en centrales de gas. La condición es que los promotores incluyan un plan para sustituir el gas por el hidrógeno verde entre 2035 y 2040. Esta ambición no deja de ser una quimera,

pues los costes del uso del hidrógeno son enormes y su expansión, dudosa. Mientras, los ciclos combinados de gas seguirán emitiendo grandes cantidades de CO2. En contraste, la pronuclear Francia logró una densidad de emisiones de CO2 en 2023 siete veces inferior a la alemana. Estos contrastes revelan la ausencia de una política científica sobre la descarbonización, un debate «contaminado» por el pseudo-ecologismo de pancarta abrazado por la izquierda. El apagón nuclear decretado por Ribera, la subida del 30% de la tasa nuclear y la creciente carga impositiva a las eléctricas y al consumo no harán más que inflarnos la factura y contaminar más. Sólo hay que verse en el espejo alemán.



Vicente Boluda y Juan Roig (a la izquierda) durante la presentación ayer del Barómetro del Empresario

y en menor medida con la sostenibilidad medioambiental y la reducción de las desigualdades sociales».

## **Emprendedores**

La percepción de los españoles sobre el emprendimiento refleja que un 55% de los encuestados cree que la sociedad es emprendedora y a la cabeza se sitúan las regiones de Andalucía, Madrid y la Comunidad Valenciana. Sin embargo, la satisfacción de los emprendedores ha bajado nueve puntos en un año, y el 83% de lo encuestados considera que emprender en España es difícil o muy difícil. A pesar de ello, seis de cada diez españoles se arrepiente de no

tener su propio negocio por no haber emprendido antes. Actualmente, el 21% de los encuestados tiene previsto iniciar un negocio.

Por su parte, el presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios, Vicente Boluda, explicó que «vivimos un tiempo de mucha demagogia en que se hacen afirmaciones sin sustento». Yafirmó «que un responsable político anuncie en campaña que va a crear puestos de trabajo atribuyéndose los que crearán otros, no es riguroso». Y que «hablar del dinero público como ajeno al de los ciudadanos no es hablar con rigor. Que se hable de los empresarios como agentes ajenos al avance de la sociedad es estar fuera de la realidad».

## Seguridad jurídica

En opinión de Boluda, «cuanto más empresarios haya, mejor nos irá». También denunció «el marco mental con el que se han esteriotipado las empresas» y defendió que «hay más de tres millones de empresas que invierten, hacen marca España. Los tres millones de empresarios sustentan el empleo del país, y empresarios y trabajadores con sus impuestos sustentan el estado del bienestar».

Y concluyó que «necesitamos estabilidad y seguridad jurídica, y necesitamos también reducir la carga impositiva».

El sector privado aporta el 86% del PIB, según datos de 2022, ocho décimas más respecto a 2021.

## Solo se ha entregado la mitad de los fondos europeos

Cuerpo admite que se han resuelto apenas 34.000 de los 70.000 millones ya adjudicados

## J. de Antonio. MADRID

«La ejecución de los fondos europeos va a velocidad de crucero». Así lo anunció ayer el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, durante su intervención en la jornada «Fondos europeos. Clavesypróximos pasos», organizada por KPMG, aunque a la vez reconoció que solo se ha resuelto la mitad del dinero asignado. Según ha detallado de los casi 71.000 millones que fueron adjudicados en transferencias en la primera fase del Plan de Recuperación, se han convocado 61.500 millones, casiel 90%, pero se han resuelto poco más de 34.000 millones. El ministro ha basado ese optimismo en que la ejecución y las convocatorias de los fondos se elevan a unos 1.100 millones al mes en promedio de fondos adjudicados y unos 1.500 millones de fondos convocados, y que cerca del 40%, correspondientes a más de 13.000 millones, han llegado ya a pymes, microempresas, autónomos y hogares.

En el mismo acto, el presidente de KPMG, Juanjo Cano, presentó el informe «Perspectivas España 2024. Fondos Europeos»,

elaborado por la consultora, que determina que los fondos europeos llegan solo a tres de cada diez empresas españolas y, además, acceder a estas ayudas es complicado por el exceso de burocracia. De este modo, el 26% de las empresas ha optado ya a los fondos europeos, que se suman al 8% que prevé hacerlo próximamente, de modo que el 34% de las empresas españolas ha solicitado ayudas europeas o está en proceso de hacerlo. Según señala el estudio, el principal obstáculo que detectan las empresas que han optado a los Next Generation o prevén hacerlo es la «excesiva carga burocrática», destacada por el 77%, seguida de unos «plazos demasiado ajustados», mencionada por el 32%, así como la «dificultad para definir el proyecto», con el 30%.

Cuerpo aprovechó el evento para presentar «Elisa», la nueva herramienta para el seguimiento de la implementación de los fondos europeos, que se puede consultar a través de la web ministerial y que permite seguir, desde el principio del plan, la evolución de las convocatorias y de las resoluciones, tanto de las licitaciones como de las subvenciones que se realizan por la Administración.

Por otro lado, el primer gran caso de corrupción con fondos de la UE deja 22 detenidos por defraudar 600 millones en Italia por el cobro de subvenciones a fondo perdido usando empresas ficticias e inactivas.

## Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A. ("ACS" o la "Sociedad"), celebrado el 21 de marzo de 2024, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad para su celebración en Madrid, Auditorio Sur de IFEMA, sito en la Avenida del Partenón, 5, a las 12:00 horas del día 9 de mayo de 2024, en primera convocatoria, y al día siguiente, 10 de mayo de 2024, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria (previsiblemente la Junta se reunirá en segunda convocatoria salvo que otra cosa se anuncie en la página web de la Sociedad, www.grupoacs.com, en la página

web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, <u>www.cnmv.es</u>, en uno de los diarios de mayor circulación en España y en los demás medios que procedan).

El Consejo de Administración de la Sociedad ofrece la posibilidad de participar en la reunión mediante.

El Consejo de Administración de la Sociedad ofrece la posibilidad de participar en la reunión mediante asistencia telemática, el otorgamiento de la representación y voto anticipado a través de medios de comunicación a distancia y la asistencia física a la Junta.

## ORDEN DEL DÍA

- 1.- Aprobación de las Cuentas Anuales e Informes de Gestión correspondientes al ejercicio 2023, tanto de la Sociedad como del consolidado del Grupo de Sociedades del que ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. es sociedad dominante. Aplicación del resultado.
- 1.1. Aprobación de las Cuentas Anuales e Informes de Gestión correspondientes al ejercicio 2023, tanto de la Sociedad como del Grupo del que esta es dominante.
- 1.2. Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2023.
- Aprobación del Estado de Información no Financiera consolidado correspondiente al ejercicio de 2023.
- 3.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2023.
- 4.- Reelección y fijación del número de consejeros.
- Reelección como consejero de don Javier Echenique Landiríbar, con la categoría de consejero dominical.
- Reelección como consejero de don Mariano Hernández Herreros, con la categoría de consejero dominical.
- 4.3. Fijación del número de miembros del Consejo de Administración.
- Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros, correspondiente al ejercicio 2023, que se somete a votación con carácter consultivo.
- 6.- Modificación del artículo 12 de los Estatutos Sociales.
- 7.- Modificación del artículo 7 del Reglamento de la Junta General de Accionistas.
- Aumento de capital con cargo íntegramente a reservas y autorización para la reducción de capital para amortizar acciones propias.
- 9.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias y para la reducción del capital social con finalidad de amortización de acciones propias.
- 10.- Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de emitir, en una o varias veces, dentro del plazo máximo de cinco años, valores convertibles y/o canjeables en acciones de la Sociedad, así como warrants u otros valores análogos que puedan dar derecho, directa o indirectamente a la suscripción o adquisición de acciones de la Sociedad, por un importe total de hasta tres mil millones (3.000.000.000) de euros; así como de la facultad de aumentar el capital social en la cuantía necesaria, y de la facultad de excluir, en su caso, el derecho de suscripción preferente hasta un límite del 20% del capital social, dejando sin efecto la delegación conferida por la Junta General de 10 de mayo de 2019.
  11.- Delegación de facultades para la ejecución y formalización de acuerdos.

## I. COMPLEMENTO DE CONVOCATORIA Y PRESENTACIÓN DE NUEVAS PROPUESTAS DE ACUERDO

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 519 de la Ley de Sociedades de Capital y los artículos 28 de los Estatutos Sociales y 10 del Reglamento de la Junta General, los accionistas que representen al menos el tres por ciento del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General Ordinaria, incluyendo uno o más puntos en el orden del día, siempre que los nuevos puntos vayan acompañados de una justificación o, en su caso, de una propuesta de acuerdo justificada.

El ejercicio de este derecho deberá efectuarse mediante notificación fehaciente, que habrá de recibirse en el domicilio social (Avenida de Pío XII, 102, 28036 Madrid), a la atención de la Secretaría General, dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

Los accionistas que representen al menos el tres por ciento del capital social podrán, en el mismo plazo señalado en el párrafo anterior, presentar propuestas fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el orden del día de la Junta convocada, que habrán de recibirse en el domicilio social (Avenida de Pío XII, 102, 28036 Madrid), a la atención de la Secretaría General.

## II. DERECHO DE INFORMACIÓN

Con arreglo a lo dispuesto en los artículos 11 y 12 del Reglamento de la Junta General y 197, 517, 518 y 520 de la Ley de Sociedades de Capital y en las demás disposiciones legales vigentes:

- 1. Desde la públicación del anuncio de convocatoria, la Sociedad publicará ininterrumpidamente en su página web (www.grupoacs.com) la siguiente información que todo accionista podrá, asimismo, examinar en el domicilio social (Avenida de Pío XII nº 102, 28036 Madrid) y, en los casos previstos legalmente, solicitar su entrega o envío gratuito (a través del número de teléfono 900.460.255 o de la dirección de correo electrónico junta2024@grupoacs.com):
- El anuncio de la convocatoria.
- El número total de acciones y derechos de voto de la Sociedad, que a la fecha de publicación de esta convocatoria ascienden a 271.664.594 acciones, de cincuenta céntimos de Euro de valor nominal cada una, totalmente suscritas y desembolsadas. Cada acción dará derecho a un voto.
- Los textos completos de las propuestas de acuerdo sobre todos y cada uno de los puntos del orden del día. A medida que se reciban, se incluirán también las propuestas de acuerdo presentadas, en su caso, por los accionistas.
- Cuando exista, el complemento de la convocatoria, desde la fecha de su publicación. La Sociedad hará públicas igualmente a través de su página web el texto de las propuestas y justificaciones facilitadas a la Sociedad y a las que dicho complemento se refiera.
- Las cuentas anuales y el informe de gestión individuales, así como las cuentas anuales y el informe de gestión consolidados, junto con los respectivos informes del auditor de cuentas.
- El estado de información no financiera consolidado, junto con el informe de verificación.
- El Informe justificativo del Consejo de Administración, que incluye los informes de la Comisión de Nombramientos relativos a las reelecciones de los consejeros, que se someten a la aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad bajo el punto Cuarto del orden del día.

- El Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio 2023 que se somete a votación consultiva bajo el punto Quinto del orden del día.
   El Informe justificativo del Consejo de Administración sobre la modificación del artículo.
  - El Informe justificativo del Consejo de Administración sobre la modificación del artículo 12 de los Estatutos Sociales, que se somete a la aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad bajo el punto Sexto del orden del día.
  - El Informe justificativo del Consejo de Administración sobre la modificación del artículo
     7 del Reglamento de la Junta General, que se somete a la aprobación de la Junta
  - General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad bajo el punto Séptimo del orden del día.
     El Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de aumento de capital con cargo
  - integramente a reservas y de autorización para la reducción de capital para amortizar acciones propias, contemplada en el punto Octavo del orden del día.

     El Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de autorización para que la Sociedad.
  - El Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de autorización para que la Sociedad pueda adquirir, directa o indirectamente, acciones propias y reducir el capital social con finalidad de amortización de acciones propias, contemplada en el punto Noveno del orden del día.
  - El Informe justificativo del Consejo de Administración sobre la propuesta de delegación en el Consejo de la facultad de emitir, en una o varias veces, dentro del plazo máximo de cinco años, valores convertibles y/o canjeables en acciones de la Sociedad, así como warrants u otros valores análogos que puedan dar derecho, directa o indirectamente a la suscripción o adquisición de acciones de la Sociedad; así como de la facultad de aumentar el capital social en la cuantía necesaria, y de la facultad de excluir, en su caso, el derecho de suscripción preferente hasta un límite del 20% del capital social, dejando sin efecto la delegación conferida por la Junta General de 10 de mayo de 2019, contemplada en el punto Décimo del orden del día.
  - El Informe anual de funcionamiento de la Comisión de Auditoría correspondiente al ejercicio 2023, en el que se incluye el Informe sobre la independencia de los Auditores de Cuentas a que se refiere el artículo 529 quaterdecies 4.f) de la Ley de Sociedades de Capital.
  - El Informe de la Comisión de Auditoría sobre operaciones vinculadas correspondiente al ejercicio 2023.
  - El Informe anual de funcionamiento de la Comisión de Nombramientos correspondiente al ejercicio 2023.
  - El Informe anual de funcionamiento de la Comisión de Retribuciones correspondiente al ejercicio 2023.
  - Los procedimientos y formularios digitales de voto y representación por medios electrónicos con carácter previo a la celebración de la Junta General.
  - Los formularios por correo postal de voto, nombramiento y revocación del representante con carácter previo a la celebración de la Junta General.
  - Las Normas sobre asistencia telemática a la Junta General.
  - Las Normas de Funcionamiento del Foro Electrónico de Accionistas.

En particular, de conformidad con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales y el informe de gestión individuales, las cuentas anuales consolidadas del Grupo ACS y el informe de gestión consolidado, que incluye el estado de información no financiera consolidado, y los respectivos informes de los auditores de cuentas.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en los artículos 287, 296.1, 297.1, 318.1 y 511 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán examinar en el domicilio social la documentación relativa a los puntos Sexto, Octavo, Noveno y Décimo del orden del día, y pedir la entrega o envío gratuito de la misma, así como de cualquier otra documentación y/o información legalmente exigible.

2. Desde el mismo día de publicación de la convocatoria de la Junta General y hasta el quinto día anterior, inclusive, al previsto para su celebración en primera convocatoria, los accionistas podrán solicitar por escrito las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, la información accesible al público que se hubiera facilitado por la Sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta General que se celebró el 5 de mayo de 2023 y acerca del informe del auditor de cuentas de la Sociedad.

Todas estas solicitudes de información podrán realizarse mediante la entrega de la petición en el domicilio social o mediante su envio a la Sociedad a la atención de la Secretaria General por correspondencia postal (Avenida de Pío XII nº 102, 28036 Madrid, España) o comunicación electrónica (junta2024@grupoacs, com). El accionista que ejercite su derecho de información deberá acreditar su identidad mediante copia del DNI, NIE o Pasaporte (o documento acreditativo equivalente) y aportar el correspondiente certificado de legitimación emitido con arreglo a lo dispuesto en la normativa reguladora del Mercado de Valores. Corresponderá al accionista la prueba del envío de la solicitud a la Sociedad en forma y plazo.

Las solicitudes válidas de informaciones, aclaraciones o preguntas realizadas por escrito y las contestaciones facilitadas por escrito por el Consejo de Administración se incluirán en la página web de la Sociedad.

## III. DERECHOS DE ASISTENCIA Y VOTO

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, 29 y 30 de los Estatutos Sociales y 13 del Reglamento de la Junta General, tienen derecho de asistencia a las Juntas Generales los accionistas titulares de al menos cien acciones con derecho a voto, cuya titularidad aparezca inscrita en el correspondiente registro contable de anotaciones en cuenta con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta. Los accionistas que ejerciten su derecho de voto utilizando medios de comunicación a distancia también deberán cumplir este requisito en el momento de la emisión de su voto. Cada accionista tendrá derecho a tantos votos como acciones posea o represente.

Los accionistas titulares de un menor número de acciones podrán delegar su representación en un accionista con derecho de asistencia, así como agruparse con otros accionistas que se encuentren en la misma situación hasta reunir las acciones necesarias, debiendo los accionistas agrupados conferir su representación a uno de ellos.

## Registro de accionistas que asistan físicamente al lugar de celebración de la Junta General.

Aquellos accionistas o sus representantes que deseen asistir fisicamente a la Junta General deberán presentar al personal encargado del registro de accionistas, en el lugar y día previstos para la celebración de la Junta General de Accionistas, en primera o en segunda convocatoria, y desde una hora antes de la hora anunciada para el comienzo de la reunión, el certificado expedido por la entidad encargada del registro de anotaciones en cuenta que en cada caso corresponda o los documentos que les acrediten como accionistas y, en su caso, los documentos que acrediten la representación que les ha sido conferida. También se podrá solicitar a los asistentes la acreditación de su identidad mediante la presentación del DNI, NIE o Pasaporte (o documento acreditativo equivalente).

No serán admitidos los documentos que acrediten la condición de accionista o representación que se presenten al personal encargado del registro de accionistas después de la hora establecida para el inicio de la Junta General de Accionistas. LA RAZÓN • Viernes. 5 de abril de 2024

#### IV. REPRESENTACIÓN VOLUNTARIA

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 184, 185, 186, 187, 189, 522 y 523 de la Ley de Sociedades de Capital, 29 de los Estatutos Sociales y 15 del Reglamento de la Junta General, todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque esta no sea accionista cumpliendo con los requisitos exigidos por la Ley, los Estatutos Sociales y el Reglamento de la Junta General. La representación conferida por accionistas que solo agrupándose tengan derecho a voto podrá recaer en cualquiera de ellos.

La representación deberá conferirse por escrito o por medios electrónicos que cumplan con los requisitos establecidos en la Ley y en el apartado 3 siguiente y con carácter especial para cada Junta, salvo que se trate del cónyuge, ascendiente o descendiente del representado o de apoderado con poder general conferido en documento público, con facultades para administrar todo el patrimonio que el accionista representado tuviese en territorio nacional.

En los documentos en los que consten las representaciones para la Junta General de Accionistas se reflejarán las instrucciones sobre el sentido del voto. Salvo que el accionista que confiera la representación indique expresamente otra cosa, se entenderá que la representación se refiere a todos los puntos comprendidos en el orden del día de la convocatoria y que imparte instrucciones de voto precisas a favor de las propuestas de acuerdos formuladas por el Consejo de Administración sobre los asuntos incluidos en el orden del día. Asimismo, y salvo indicación contraria del accionista, la representación se extenderá a los asuntos que, no figurando en el orden del día y siendo, por tanto, ignorados en la fecha de la delegación, puedan someterse a votación en la Junta, en cuyo caso el representante emitirá el voto en el sentido que considere más favorable para los intereses de la Sociedad y del representado. La misma regla se aplicará en relación con las propuestas sometidas a decisión de la Junta y que no hubiesen sido formuladas por el Consejo de Administración.

Si el documento que contiene la representación no indicase la persona concreta a la que el accionista confiere su representación, esta se considerará otorgada a favor del Presidente del Consejo de Administración, o de su Vicepresidente (en caso de existir varios, la sustitución se producirá según su orden) o del Secretario del Consejo, por este orden, en caso de ausencia de los mismos, o, indistintamente, a favor del Director General Corporativo. Igualmente, cuando el representante estuviera en situación de conflicto de interés y en el documento de representación no se hubieran impartido instrucciones precisas, la representación se entenderá atribuida a la persona que corresponda de las mencionadas siguiendo el orden en el que han sido relacionadas. En todo caso, a falta de instrucciones de voto, el nuevo representante deberá votar en el sentido que considere más favorable para los intereses de la Sociedad y del representado.

El representante podrá tener la representación de más de un accionista sin limitación en cuanto al número de accionistas representados. Cuando un representante tenga representaciones de varios accionistas, podrá emitir votos de signo distinto en función de las instrucciones dadas por cada accionista.

Tanto para los casos de representación voluntaria como para los de representación legal, no se podrá tener en la Junta General más de un representante. Por excepción, las entidades intermediarias que aparezcan legitimadas como accionistas en virtud del registro contable de las acciones pero que actúen por cuenta de diversos beneficiarios últimos podrán, sin limitación, delegar el voto a cada uno de los beneficiarios últimos o a terceros designados por estos. Asimismo, dichas entidades intermediarias podrán en todo caso fraccionar el voto y ejercitarlo en sentido divergente en cumplimiento de instrucciones de voto diferentes, si así las hubieran recibido, de conformidad con lo previsto en el Reglamento de la Junta General.

El Presidente y el Secretario del Consejo de Administración o el Presidente y el Secretario de la Junta General de accionistas desde su constitución, y las personas en quienes cualquiera de ellos delegue, gozarán de las más amplias facultades para verificar la identidad de los accionistas y sus representantes, comprobar la titularidad y legitimidad de sus derechos y comprobar y admitir la validez y eficacia del documento o medio acreditativo de la asistencia o representación.

La representación es siempre revocable. Como regla general, se tendrá por válida la última actuación realizada por el accionista antes de la celebración de la Junta, en el sentido de que la última delegación revoca todas las anteriores. En todo caso, la asistencia personal, física o telemática, a la Junta General del representado tendrá valor de revocación de la representación. Asimismo, las delegaciones realizadas con anterioridad a la emisión del voto a distancia se entenderán revocadas y las conferidas con posterioridad se tendrán por no efectuadas. La representación quedará igualmente sin efecto por la enajenación de las acciones de que tenga conocimiento la Sociedad.

## 1.- Conflicto de intereses del representante.

Antes de su nombramiento, el representante deberá informar con detalle al accionista de si existe situación de conflicto de intereses. Si el conflicto fuera posterior al nombramiento y no se hubiese advertido al accionista representado de su posible existencia, deberá informarle de ello inmediatamente. En ambos casos, de no haber recibido nuevas instrucciones de voto precisas para cada uno de los asuntos sobre los que el representante tenga que votar en nombre del accionista, deberá abstenerse de emitir el voto.

#### Ejercicio del derecho de voto por administrador en caso de solicitud pública de representación.

Con arreglo a lo dispuesto en los artículos 523 y 526 de la Ley de Sociedades de Capital, en el caso de que los administradores, u otra persona por cuenta o en interés de cualquiera de ellos, hubieran formulado solicitud pública de representación, el administrador, antes de su nombramiento como representante, deberá informar con detalle al accionista de si existe situación de conflicto de intereses. Si el conflicto fuera posterior al nombramiento y no se hubiese advertido al accionista representado de su posible existencia, deberá informarle de ello inmediatamente. En ambos casos, de no haber recibido nuevas instrucciones de voto precisas para cada uno de los asuntos sobre los que el administrador tenga que votar en nombre del accionista conforme a lo dispuesto en el artículo 523 de la Ley de Sociedades de Capital, deberá abstenerse de emitir el voto.

La delegación podrá también incluir aquellos puntos que, aun no previstos en el orden del día de la convocatoria, sean tratados, por así permitirlo la Ley, en la Junta, aplicándose también en estos casos lo previsto anteriormente en el caso de conflicto de intereses.

Con arreglo a lo dispuesto en los artículos 523 y 526 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa de que se encuentran en situación de conflicto de intereses: (i) en relación con los puntos 3 y 5 del orden del día, todos los miembros del Consejo de Administración; (ii) respecto de los puntos 4.1 y 4.2 del orden del día, únicamente el consejero cuya reelección se propone respecto de su propia reelección; y (iii) en los supuestos recogidos en los apartados b) o c) del artículo 526.1 de la Ley de Sociedades de Capital que pudieran presentarse fuera del orden del día con arreglo a la Ley, el consejero afectado, en su caso.

## 3.- Nombramiento o revocación del representante por el accionista por medios de comunicación a distancia.

El nombramiento o revocación del representante por el accionista y su notificación a la Sociedad podrán realizarse por escrito o por medios electrónicos que garanticen debidamente la identidad del representado y del representante. Para su validez, la representación conferida por cualquiera de los citados medios habrá de recibirse por la Sociedad antes de las veinticuatro horas anteriores del día inmediatamente anterior al previsto para la celebración de la Junta en primera o en segunda convocatoria, según corresponda.

## 3.1. Nombramiento o revocación del representante por correo postal.

Los accionistas podrán utilizar a estos efectos el documento nominativo emitido con ocasión de la convocatoria de la Junta General por la entidad financiera donde sean titulares de la cuenta de valores. Asimismo, en la página web corporativa, <a href="www.grupoacs.com">www.grupoacs.com</a>, dispondrán de los modelos de formulario de otorgamiento de la representación y del formulario de revocación del nombramiento del representante en un formato que permita su impresión, pudiendo solicitar a la Sociedad el envío inmediato y gratuito de estos formularios por correo postal o electrónico. Una vez cumplimentado y firmado, el documento nominativo emitido con ocasión de la convocatoria de la Junta General por la entidad financiera donde sea titular de la cuenta de valores o, en su caso, el modelo de formulario publicado en la página web de la Sociedad, podrá enviarse junto con una fotocopía del DNI, NIE o Pasaporte (o documento acreditativo equivalente) del accionista por correo postal a la siguiente dirección:

ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A.

Secretaría General

Avenida de Pío XII nº 102 - 28036 Madrid España.

#### 3.2. Nombramiento o revocación del representante por medios electrónicos.

El nombramiento o revocación del representante por medios electrónicos y su notificación a la Sociedad se realizarán a través de la Plataforma de Participación Electrónica (<a href="https://portal.juntaaccionistas.net/">https://portal.juntaaccionistas.net/</a> <a href="https://portal.juntaaccionistas.net/">ACS/index.html</a>) instalada en la página web de la Sociedad, <a href="https://www.grupoacs.com">www.grupoacs.com</a>, que estará activa a partir de la fecha de publicación de la convocatoria de la Junta General.

Para poder acceder al sistema y utilizar sus aplicaciones, los accionistas deberán registrarse como Usuario Registrado acreditando tanto su identidad como la condición de accionista mediante la cumplimentación del correspondiente formulario de registro y de acuerdo con los Términos y Condiciones descritos en la página web de la Sociedad.

En el caso de accionistas personas jurídicas, la persona fisica representante deberá acreditar, en cada caso, su representación mediante la cumplimentación del correspondiente formulario de registro y de acuerdo con los Términos y Condiciones descritos en la página web de la Sociedad.

La identidad de las personas físicas que deseen acceder al sistema como accionistas o representantes de personas jurídicas que fueren accionistas, se acreditará mediante:

(i) El Documento Nacional de Identidad Electrónico, o

(ii) Un certificado electrónico de usuario reconocido, válido y vigente del que no conste su revocación, de conformidad con lo previsto en la normativa aplicable, y emitido por la Entidad Pública de Certificación Española (CERES) dependiente de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

Los accionistas cuyos datos ya constaren en los registros de la Sociedad a la fecha de publicación del anuncio de convocatoria de la Junta serán reconocidos de forma automática por el sistema, una vez hayan acreditado su identidad por los medios indicados en los párrafos anteriores.

Los accionistas cuyos datos aun no constaren en los registros de la Sociedad a la fecha de publicación del anuncio de convocatoria de la Junta, podrán acreditarla mediante la remisión, a través de la aplicación y siguiendo el procedimiento allí descrito, de una copia digital del original del documento nominativo emitido con ocasión de la convocatoria de la Junta General por la entidad financiera donde el accionista sea titular de la cuenta de valores, o de un certificado de legitimación, emitido con arreglo a lo dispuesto en la normativa reguladora del Mercado de Valores.

Una vez acreditadas la identidad y condición de accionista de la Sociedad por los medios anteriormente indicados, se autorizará el acceso del usuario al sistema, dándole de alta como Usuario Registrado, para lo que se le remitirá la confirmación a la dirección de correo electrónico que el usuario hubiere facilitado a estos efectos en el proceso de registro, momento a partir del cual el accionista podrá otorgar su representación.

El acceso al sistema por parte de los Usuarios Registrados queda condicionado al mantenimiento, en todo momento, de la condición de accionista.

Si la Sociedad tuviese en algún momento dudas razonables sobre el cumplimiento de estas condiciones por algún Usuario Registrado, podrá requerirle para que acredite el mantenimiento de dichas condiciones, pudiendo solicitar, a estos efectos, la aportación de todos los medios de prueba que considere necesarios.

#### V. VOTO ANTICIPADO POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN A DISTANCIA

Los accionistas con derecho de asistencia y voto podrán votar con carácter previo a la celebración de la Junta General por medios de comunicación a distancia.

El voto anticipado por medios de comunicación a distancia podrá ejercitarse por el accionista por correo postal o por medios electrónicos.

## Voto anticipado a distancia por correo postal.

El voto de las propuestas sobre puntos comprendidos en el orden del día de la Junta General podrá ejercitarse por correo postal siempre que se garantice debidamente la identificación del accionista.

Los accionistas podrán utilizar a estos efectos el documento nominativo emitido con ocasión de la convocatoria de la Junta General por la entidad financiera donde sean titulares de la cuenta de valores. Asimismo, en la página web corporativa, <a href="www.grupoacs.com">www.grupoacs.com</a>, dispondrán del modelo de formulario de emisión del voto anticipado por correo postal en un formato que permita su impresión, pudiendo solicitar a la Sociedad el envío inmediato y gratuito del formulario por correo postal o electrónico.

Una vez cumplimentado y firmado, el documento nominativo emitido con ocasión de la convocatoria de la Junta General por la entidad financiera donde sea titular de la cuenta de valores o, en su caso, el formulario publicado en la página web de la Sociedad, podrá enviarse junto con una fotocopia del DNI, NIE o Pasaporte (o documento acreditativo equivalente) del accionista por correo postal a la siguiente dirección:

ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A.

Secretaría General

Avenida de Pío XII nº 102 - 28036 Madrid España.

## 2.- Voto anticipado a distancia por medios electrónicos.

El voto anticipado a distancia por medios electrónicos se ejercitará a través de la Plataforma de Participación Electrónica (<a href="https://portal.juntaaccionistas.net/ACS/index.html">https://portal.juntaaccionistas.net/ACS/index.html</a>) instalada en la página web de la Sociedad, <a href="https://www.grupoacs.com">www.grupoacs.com</a>, que estará activa a partir de la fecha de publicación de la convocatoria de la Junta General.

Para poder acceder al sistema y utilizar sus aplicaciones, los accionistas deberán registrarse como Usuario Registrado acreditando tanto su identidad como la condición de accionista mediante la cumplimentación del correspondiente formulario de registro y de acuerdo con los Términos y Condiciones descritos en la página web de la Sociedad.

En el caso de accionistas personas jurídicas, la persona fisica representante deberá acreditar, en cada caso, su representación mediante la cumplimentación del correspondiente formulario de registro y de acuerdo con los Términos y Condiciones descritos en la página web de la Sociedad.

La identidad de las personas físicas que deseen acceder al sistema como accionistas o representantes de personas jurídicas que fueren accionistas, se acreditará mediante:

(i) El Documento Nacional de Identidad Electrónico, o

(ii) Un certificado electrónico de usuario reconocido, válido y vigente del que no conste su revocación, de conformidad con lo previsto en la normativa aplicable, y emitido por la Entidad Pública de Certificación Española (CERES) dependiente de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

Los accionistas cuyos datos ya constaren en los registros de la Sociedad a la fecha de publicación del anuncio de convocatoria de la Junta, serán reconocidos de forma automática por el sistema, una vez hayan acreditado su identidad por los medios indicados en los párrafos anteriores.

Los accionistas cuyos datos aun no constaren en los registros de la Sociedad a la fecha de publicación del anuncio de convocatoria de la Junta, podrán acreditarla mediante la remisión, a través de la aplicación y siguiendo el procedimiento allí descrito, de una copia digital del original del documento nominativo emitido con ocasión de la convocatoria de la Junta General por la entidad financiera donde el accionista sea titular de la cuenta de valores, o de un certificado de legitimación, emitido con arreglo a lo dispuesto en la normativa reguladora del Mercado de Valores.

Una vez acreditadas la identidad y condición de accionista de la Sociedad por los medios anteriormente indicados, se autorizará el acceso del usuario al sistema, dándole de alta como Usuario Registrado, para lo que se le remitirá la confirmación a la dirección de correo electrónico que el usuario hubiere facilitado a estos efectos en el proceso de registro, momento a partir del cual el accionista podrá emitir su voto.

El acceso al sistema por parte de los Usuarios Registrados queda condicionado al mantenimiento, en todo momento, de la condición de accionista.

Si la Sociedad tuviese en algún momento dudas razonables sobre el cumplimiento de estas condiciones por algún Usuario Registrado, podrá requerirle para que acredite el mantenimiento de dichas condiciones, pudiendo solicitar, a estos efectos, la aportación de todos los medios de prueba que considere necesarios.

El accionista que ejercitare esta modalidad de voto podrá votar los puntos del orden del día que en el momento en que ejercitare su voto anticipado a distancia hubieren sido objeto de publicación como complemento de convocatoria, según lo dispuesto en el artículo 519.1 de la Ley de Sociedades de Capital o las propuestas fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el orden del día de la Junta convocada, según lo dispuesto en el artículo 519.3 de la Ley de Sociedades de Capital, que se irán publicando, en su caso, en la página web corporativa a medida que se vayan recibiendo.

## 3.- Reglas comunes respecto al voto anticipado emitido por correo postal y por medios electrónicos.

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 27.5 del Reglamento de la Junta General, el voto emitido por cualquiera de los medios previstos en los apartados anteriores habrá de recibirse por la Sociedad antes de las veinticuatro horas del día inmediatamente anterior al previsto para la celebración de la Junta General de accionistas en primera o en segunda convocatoria, según corresponda.

El voto anticipado emitido por medios de comunicación a distancia quedará sin efecto:

(a) Por revocación posterior y expresa efectuada por el mismo medio empleado para la emisión y dentro del plazo establecido para esta.

(b) Por asistencia, física o telemáticamente, a la reunión del accionista que lo hubiera emitido.

(c) Por la enajenación de las acciones, con anterioridad a la celebración de la Junta, de la que tenga conocimiento la Sociedad.

Si en la emisión del voto por medios de comunicación a distancia no se incluyeran instrucciones expresas, o sólo se incluyeran respecto de algunos de los puntos del orden del día de la convocatoria, se entenderá, salvo indicación expresa en contrario del accionista, que el voto se refiere a todos los puntos comprendidos en el orden del día de la convocatoria de la Junta General de accionistas y que se pronuncia a favor de las propuestas formuladas por el Consejo de Administración.

#### VI. ASISTENCIA TELEMÁTICA A LA JUNTA GENERAL

Los accionistas que tengan derecho de asistencia y sus representantes podrán asistir a la Junta General a través de medios telemáticos.

Para garantizar la identidad de los asistentes, el correcto ejercicio de sus derechos, la interactividad en tiempo real y el adecuado desarrollo de la reunión, los accionistas que deseen asistir a la Junta General, personalmente o por medio de representante, deberán registrarse a través de la Plataforma de Participación Electrónica (<a href="https://portal.juntaaccionistas.net/ACS/index.html">https://portal.juntaaccionistas.net/ACS/index.html</a>) instalada en la página web de la Sociedad, <a href="https://portal.juntaaccionistas.net/ACS/index.html">www.grupoacs.com</a>, en los términos previstos en el apartado 1 siguiente.

Una vez que el accionista o su representante se haya registrado en la Plataforma de Participación Electrónica podrá asistir y votar en la Junta a través de medios de comunicación a distancia en tiempo real

#### 1.- Registro, solicitud de asistencia y asistencia telemática:

Con la finalidad de permitir la adecuada gestión de los sistemas de asistencia telemática, el accionista que desee asistir a la Junta y votar en tiempo real a través de medios telemáticos deberá:

a) Registrarse como Usuario Registrado en la Plataforma de Participación Electrónica disponible en la página web de la Sociedad (www.grupoacs.com), acreditando tanto su identidad (mediante alguno de los siguientes medios: (i) un Documento Nacional de Identidad Electrónico o (ii) un certificado electrónico de usuario reconocido, válido y vigente del que no conste su revocación, de conformidad con lo previsto en la normativa aplicable, y emitido por la Entidad Pública de Certificación Española (CERES) dependiente de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre) como la condición de accionista mediante la cumplimentación del correspondiente formulario de registro en la Plataforma de Participación Electrónica. Una vez finalizado el proceso de registro y acreditadas la identidad y condición de accionista de la Sociedad por los medios anteriormente indicados, se autorizará el acceso del usuario al sistema, dándole de alta como Usuario Registrado. Las claves de acceso a la Plataforma serán la dirección de correo electrónico y la contraseña que se hubiere informado en el proceso de registro.

b) Solicitar la asistencia telemática entre las 12:00 horas del día 24 de abril de 2024 y las 23:59 horas del día 8 de mayo de 2024, pulsando en la opción "Asistencia Telemática" y posteriormente, en la opción "Solicitud de asistencia telemática" y confirmar esta acción pulsando "Solicito poder asistir a la Junta". No se admitirán solicitudes de asistencia telemática a la Junta fuera de este plazo.

c) Una vez el accionista se haya registrado y solicitado su asistencia telemática conforme a los apartados (a) y (b) anteriores, el día de celebración de la Junta, entre las 09:00 horas y las 11:45 horas, el accionista deberá acceder a la Plataforma de Participación Electrónica y pulsar en la opción "Asistencia Telemática", identificándose mediante las claves de acceso que se habrán generado en el proceso de registro conforme al apartado (a) anterior. Dado que previsiblemente la Junta se reunirá en segunda convocatoria, se recomienda a los accionistas que accedan el día 10 de mayo de 2024. Solo los asistentes que se hubieran registrado conforme al apartado (a) anterior y hubieran solicitado la asistencia telemática en el periodo indicado en el apartado (b) anterior podrán intervenir y/o votar en la Junta General.

Para que el representante pueda asistir telemáticamente a la Junta General, se deberá acreditar la delegación (salvo que la delegación se haya otorgado por medios electrónicos) y la identidad del representante ante la Sociedad, mediante remisión del formulario publicado en la página web corporativa, <a href="www.grupoacs.com">www.grupoacs.com</a>, y copia del DNI, NIE o Pasaporte del representante, que habrán de recibirse por la Sociedad a la atención de la Secretaría General en la dirección Avenida de Pío XII nº 102, 28036 Madrid, o a la dirección de correo electrónico <a href="mainta:junta2024@grupoacs.com">junta2024@grupoacs.com</a>, antes de las veinticuatro horas del día anterior al previsto para la celebración de la Junta en primera convocatoria. Sin perjuicio de la referida acreditación, los representantes deberán además registrarse en el enlace "Plataforma de Participación Electrónica" habilitado al efecto en la página web, www.grupoacs.com, y seguir los pasos descritos en los apartados (a), (b) y (c) anteriores en relación con los accionistas.

La Sociedad se reserva el derecho de solicitar a los accionistas los medios de identificación adicionales que considere necesarios para comprobar su condición de accionistas y garantizar la autenticidad del voto o la delegación.

#### 2.- Ejercicio de los derechos de intervención, información y propuesta en caso de asistencia telemática:

Los accionistas o sus representantes que pretendan intervenir por medios telemáticos en la Junta y, en su caso, solicitar informaciones o aclaraciones en relación con los puntos del orden del día, de la información accesible al público que la Sociedad hubiese facilitado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta General o acerca del informe del auditor o realizar las propuestas que permita la Ley, deberán formular por escrito y remitir su intervención, pregunta o propuesta enviando una comunicación electrónica con su intervención o anexando el texto de la misma a través de la Plataforma de Participación Electrónica habilitada en la página web corporativa desde las 09:00 horas del día de celebración de la Junta y hasta el momento de constitución de la Junta.

El asistente por medios telemáticos que desee que su intervención conste literalmente en el acta de la Junta habrá de indicarlo de forma clara y expresa en el texto de su intervención.

Las solicitudes de información o aclaración formuladas por los asistentes por via telemática serán contestadas verbalmente durante la Junta General de Accionistas o por escrito, dentro de los siete días siguientes a su celebración, con arreglo a lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital.

#### 3.- Votación:

La emisión del voto por vía telemática sobre las propuestas relativas a puntos comprendidos en el orden del día podrá realizarse desde las 09:00 horas del día de celebración de la Junta y hasta que se declare por el Presidente la conclusión del período de votación de las propuestas de acuerdo relativas a puntos comprendidos en el orden del día.

Respecto a las propuestas de acuerdos sobre aquellos asuntos no comprendidos en el orden del día que se hubieran presentado en los supuestos legalmente admisibles, los asistentes por medios telemáticos podrán emitir sus votos a partir del momento en que por el Secretario de la Junta General se dé lectura a dichas propuestas y se habiliten en la Plataforma de Participación Electrónica para proceder a su votación.

En todo caso, el proceso de votación por vía telemática respecto de todas las propuestas sometidas a la Junta finalizará cuando, tras la lectura de los resúmenes de las propuestas de acuerdo por el Secretario de la Junta, se declare por el Presidente la conclusión del período de votación de las propuestas de acuerdo.

#### 4.- Abandono de la reunión:

El asistente por medios telemáticos que desee manifestar su abandono expreso de la Junta, deberá hacerlo enviando una comunicación electrónica a través de la Plataforma de Participación Electrónica habilitada en la página web corporativa. Una vez comunicada su voluntad expresa de abandonar la reunión, se tendrán por no realizadas todas las actuaciones que efectúe con posterioridad.

#### 5.- Otras cuestiones:

La asistencia telemática de los accionistas prevalecerá sobre los votos emitidos anticipadamente a distancia y los poderes de representación otorgados con anterioridad a la celebración de la Junta General.

La asistencia física de los accionistas prevalecerá sobre la asistencia telemática.

La Sociedad se reserva el derecho a adoptar las medidas pertinentes en relación con los mecanismos de asistencia telemática a la Junta cuando razones técnicas o de seguridad lo requieran o impongan. La Sociedad no será responsable de los perjuicios que pudieran ocasionarse al accionista o representante derivados de averías, sobrecargas, caídas de líneas, fallos en la conexión o cualquier otra eventualidad de igual o similar índole, ajenas a la voluntad de la Sociedad, que impidan ocasionalmente la utilización de los mecanismos de asistencia telemática a la Junta o la falta de disponibilidad ocasional de su página web, sin perjuicio de que se adopten las medidas que cada situación requiera, entre ellas, la eventual suspensión temporal o prórroga de la Junta General Ordinaria si ello fuese preciso para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos por los accionistas o sus representantes.

#### VII. FORO ELECTRÓNICO DE ACCIONISTAS

En la página web de la Sociedad se habilitará un Foro Electrónico de Accionistas a través de la Plataforma de Participación Electrónica (<a href="https://portal.juntaaccionistas.net/ACS/index.html">https://portal.juntaaccionistas.net/ACS/index.html</a>) instalada en la página web de la Sociedad, <a href="https://portal.juntaaccionistas.net/ACS/index.html">https://portal.juntaaccionistas.net/ACS/index.html</a>) instalada en la página web de la Sociedar con las debidas garantías tanto los accionistas individuales, como las asociaciones voluntarias que, al amparo de lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital, puedan constituirse, con el fin de facilitar su comunicación con carácter previo a la celebración de la Junta General Ordinaria. En la página web de la Sociedad estarán disponibles las Normas de Funcionamiento del Foro Electrónico de Accionistas, aprobadas por el Consejo de Administración, que serán de obligado cumplimiento para los accionistas.

#### VIII. RETRANSMISIÓN EN DIRECTO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS (STREAMING)

La Junta General será retransmitida en tiempo real (streaming) a través de la página web de la Sociedad, <a href="www.grupoacs.com">www.grupoacs.com</a>, a la que tendrán acceso tanto los accionistas de la Sociedad como los no accionistas, sin perjuicio de su grabación y difusión pública a través de dicha página web.

## IX. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

En virtud de la normativa aplicable en materia de protección de datos de carácter personal, se informa a los accionistas de que, con ocasión de la Junta General convocada mediante la presente, sus datos personales serán tratados por ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. para posibilitar los derechos y obligaciones legales derivados de la relación contractual mantenida en el ámbito de la Junta General de Accionistas de la Sociedad.

Los datos personales pueden haber sido facilitados a ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. por los accionistas o sus representantes legales, así como por bancos o sociedades y agencias de valores en las que tengan depositadas sus acciones o de la entidad legalmente habilitada para la llevanza del registro de anotaciones en cuenta, Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A., Sociedad Unipersonal (Iberclear). Las categorías de datos tratados para la finalidad descrita son: identificativos, económicos, financieros y de otro tipo (cuentas de valores, número de referencia de accionista, denominación social de la entidad financiera, número de cuenta y código de clasificación, así como los detalles de cualquier apoderamiento).

Asimismo, a fin de retransmitir la Junta General y dar difusión a la misma, su imagen y/o voz podrán ser objeto de tratamiento. El fundamento jurídico de dichos datos, cuando los mismos sean meramente accesorios y, estrictamente, a los efectos antedichos, será el interés legítimo de ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. en difundir y dar transparencia a la Junta General.

Los accionistas o sus representantes podrán ejercitar, bajo los supuestos amparados en la Ley, los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, derecho a la limitación del tratamiento y derecho a la portabilidad de los datos dirigiéndose a ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A., Avenida Pío XII, número 102, 28036 Madrid, o al correo electrónico <a href="mailto:pdd@grupoacs.com">pdd@grupoacs.com</a> (Ref. Protección de Datos). Se pueden obtener formularios al efecto, así como más información sobre el tratamiento de sus datos en el siguiente enlace: <a href="https://www.grupoacs.com/proteccion-de-datos/sus-datos-personales/">https://www.grupoacs.com/proteccion-de-datos/sus-datos-personales/</a>. ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. se reserva el derecho de solicitar información adicional cuando existan dudas razonables sobre la identidad del interesado.

Los accionistas o sus representantes pueden contactar con el delegado de protección de datos y obtener más información sobre el tratamiento de sus datos en pdd@grupoacs.com. En caso de que consideren que se han vulnerado sus derechos o no son atendidos, podrán formular una reclamación ante el delegado de protección de datos del Grupo ACS, y en caso de no ser atendidos, ante la Agencia Española de Protección de Datos, en su página web www.aepd.es o en la dirección Calle Jorge Juan. 6, 28001 – Madrid.

ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A., en su condición de responsable del tratamiento, informa de la adopción de las medidas de seguridad legalmente exigidas en sus instalaciones y sistemas. Asimismo, el responsable del tratamiento garantiza la confidencialidad de los datos personales, aunque revelará a las autoridades públicas competentes los datos personales y cualquier otra información que esté en su poder o sea accesible a través de sus sistemas y sea requerida de conformidad a las disposiciones legales y reglamentarias aplicadas, así como previo requerimiento judicial.

## X. INTERVENCIÓN DE NOTARIO

En aplicación del artículo 203.1 de la Ley de Sociedades de Capital, el Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta.

## XI. INFORMACIÓN GENERAL

Para cualquier aclaración o información adicional, los accionistas pueden dirigirse a la "Oficina de atención al accionista" a través de los siguientes medios:

- Dirección postal: ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A.
- Secretaría General: Avenida de Pío XII nº 102 28036 Madrid España.
- Teléfono: 900.460.255
- Dirección de correo electrónico: junta2024@grupoacs.com
- Madrid, a 21 de marzo de 2024.

El Consejero-Secretario del Consejo de Administración, José Luis del Valle Pérez.

ECONOMÍA 25 LA RAZÓN • Viernes. 5 de abril de 2024

## Grifols revisa su deuda y la dispara en 1.000 millones

Su pasivo pasa de 6,3 veces a 8,4 veces su beneficio bruto de explotación tras la reformulación que le exigió la CNMV

J. Sanz. MADRID

La multinacional de hemoderivados Grifols se comprometió ayer a simplificar su información financiera y a cumplir con las recomendaciones de la CNMV, el supervisor bursátil español, a la vez que precisó que al cierre de 2023 su deuda neta sumaba 10.527 millones de euros, lo que supone 8,4 veces el beneficio bruto de explotación o Ebitda.

Grifols facilitó esta otra forma de cálculo de su volumen de deuda neta y otra información adicional requerida por la CNMV en el análisis que divulgó el pasado 21 de marzo. La CNMV dio a conocer entonces sus conclusiones respeto las cuentas de Grifols tras las acusaciones del fondo bajista Gotham City Research y concluyó que no existían «errores significativos» ni «evidencias» de que sus cifras de endeudamiento no se correspondieran con la realidad, aunque sí halló «deficiencias relevantes» en la presentación de algunos parámetros.

Al dar a conocer sus cuentas de 2023, el pasado febrero, la multinacional detalló que su deuda financiera neta era de 9.420 millones de euros al cierre del ejercicio,

excluyendo el impacto de las nuevas normas internacionales de contabilidad, que era de otros 997 millones, con lo que cifró su ratio de apalancamiento en 6,3 veces Ebitda. Ayer reiteró esa ratio, pero a petición de la CNMV facilitó otra forma de calcularla, con el Ebitda consolidado según pérdidas y ganancias y según la deuda neta ya reflejada en los estados financieros de la compañía.

La ratio deuda/Ebitda es el indicador más común usado en el mundo empresarial para ver hasta qué punto está endeudada una compañía, porque relaciona su nivel total de deuda con respecto al resultado bruto de explotación, es decir, su capacidad para generar ingresos con los que pagarla.

El inversor bajista Gotham provocó el desplome de las acciones de Grifols a principios de enero al cuestionar sus ratios de endeudamiento, que esta firma situaba entre 10 y 13 veces el Ebitda, el doble de lo comunicado por la empresa, aproximadamente.

En el caso de Grifols, la multinacional opta por calcularlo según el criterio del acuerdo de crédito, de forma que aplica ajustes en el Ebitda por 234 millones para dejar fuera de ese cálculo gastos extraordinarios, inusuales o no recurren-

tes o bien ahorros de costes o mejoras operativas para los próximos 12 meses. También usa ese criterio para dejar fuera del cómputo la deuda asociada a alquileres de los inmuebles de los centros de donación de plasma, que suma otros 1.111 millones de euros.

Grifols asegura en un comunicado que, además de cumplir con todas las directrices que le marca la CNMV, seguirá calculando su ratio de endeudamiento según el criterio del acuerdo de crédito.



Grifols ha sufrido en bolsa por los ataques de Gotham City



#### CAJA RURAL DE ALBACETE, CIUDAD REAL Y CUENCA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE DELEGADOS

El Consejo Rector de Caja Rural de Albacete, Ciudad Real y Cuenca, Sociedad Cooperativa de Crédito, de conformidad con las disposiciones estatutarias y legales vigentes, ha acordado en su reunión del día 2 de abril de 2024, convocar Asamblea General Ordinaria de Delegados, con carácter de Extraordinaria en los puntos octavo a décimo inclusive del Orden del día, que tendrá lugar en Ciudad Real, en el Salón de actos del IFEDI, sito en Calle Camino Viejo de Alarcos, nº 30, el día 14 de mayo de 2024, a las 11:30 horas en primera convocatoria y, en su caso, a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en el mismo día y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente:

Primero.- Informe del Presidente del Consejo Rector.

Segundo.- Informe de la Presidenta de la Comisión de Auditoría. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo Rector, de las Cuentas Anuales (balance, uenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) e Informe de Gestión de Caja Rural de Albacete, Ciudad Real y Cuenca, Sociedad Cooperativa de Crédito y de su Grupo Consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, del Estado de Información no Financiera del Grupo consolidado de Caja Rural de Albacete, Ciudad Real y Cuenca, S. C. C. correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023, conforme a lo previsto en la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, en materia de información no financiera y

Cuarto.- Propuesta de distribución del excedente neto disponible del ejercicio 2023.

Quinto.- Examen y aprobación de las líneas básicas sobre destino y aplicación del Fondo de Educación y Promoción para el ejercicio 2024.

Sexto.- Propuesta de elección del Auditor de Cuentas de Caja Rural de Albacete, Ciudad Real y Cuenca, Sociedad Cooperativa de Crédito y de su Grupo Consolidado para

Séptimo.- Remuneración de las aportaciones al capital social correspondiente al ejercicio 2023 y autorización al Consejo Rector, hasta la siguiente Asamblea General Ordinaria que se celebre, para acordar llegado el caso, pagos a cuenta de la remuneración al capital social.

Octavo.- Autorización para que Caja Rural de Albacete, Ciudad Real y Cuenca, Sociedad Cooperativa de Crédito y/o cualquiera de las sociedades de su Grupo consolidado pueda/n proceder a la adquisición de sus propias aportaciones al capital social, directamente o a través de sociedades de su Grupo, conforme a lo previsto en el artículo 22 de los Estatutos Sociales y artículo 10 del Real Decreto 84/1993, de 22 de enero, en relación con los artículos 144 y siguientes del Real Decreto 1/2010, de 2 de julio, en lo que resulte aplicable, delegando en el Consejo Rector las facultades necesarias para su ejecución, en su caso.

Noveno.- Autorización para que Caja Rural de Albacete, Ciudad Real y Cuenca, Social Cooperativa de Crédito y/o cualquiera de las sociedades de su Grupo, conforme a lo previsto en el artículo 24 de la Real Decreto 1/2010, de 2 de julio, en lo que resulte aplicable, delegando en el Consejo Rector las facultades necesarias para su ejecución, en su caso.

Noveno.- Autorización para que Caja Rural de Albacete, Ciudad Real y Cuenca, Social Cooperativa de Crédito y/o cualquiera de las sociedades de su Grupo, consolidado a su Grupo consolidado a su Grupo consolidado a su Grupo consolidado de su Grupo, conforme a los previstos en el artículo 20 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto de Sociedades del jercicio finalizado a 31 de diciembre de 2023, el beneficio fiscal que se contiene en el artículo 25 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto de Sociedades de la cercica de la contra con la contra de l

Décimo.- Aprobación del límite máximo aplicable a la retribución variable para miembros del colectivo identificado perteneciente a categorías cuyas actividades

profesionales incidan de manera significativa en el perfil de riesgo.

Decimoprimero.- Asuntos varios propuestos por el Consejo Rector, en su caso.

Decimosegundo.- Delegación de facultades en el Consejo Rector, en favor indistinta, solidaria y expresamente del Presidente y Secretario del mismo, con facultad de sustitución, para la ejecución, formalización, subsanación y/o elevación a público de cualquiera de los acuerdos, así como, para promover su inscripción, en los más amplios términos, incluyendo una habilitación para completar, adecuar, ejecutar y/o subsanar el texto de cualquiera de los acuerdos adoptados, en la medida necesaria para adaptarlos legalmente, si procediera, cumplir las indicaciones de los organismos reguladores y supervisores correspondientes y/o de los registros competentes, para solicitar las autorizaciones necesarias, en su caso, e inscripción de cualquiera de los acuerdos adoptados.

Decimotercero.- Ruegos y preguntas en relación con los asuntos tratados en el Orden del día.

Decimocuarto.- Aprobación del Acta de la sesión, si procede o, en su defecto, nombramiento de dos socios con sus suplentes para su aprobación y firma del Acta.

De conformidad con los Estatutos Sociales, a su vez, se convocan Juntas Preparatorias de dicha Asamblea General Ordinaria de Delegados, las cuales se celebrarán en los días, horas, lugares y con las oficinas adscritas que figuran a continuación, para la "Elección de Delegados", que asistirán a la Asamblea General.

| FECHA       | CONVOCATORIA Y HORA                                          | Lugar, domicilio y Oficinas adscritas a cada Junta                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| IIS/DS/2024 | 1ª convocatoria: 12,00 horas<br>2ª convocatoria: 12,30 horas | CIUDAD REAL, Salón de actos del IFEDI, Camino Viejo de Alarcos, nº 30, en Ciudad Real, quedando adscritas todas las oficinas de Globalcaja de las provincias de Ciudad Real, Toledo y Madrid.           |  |  |  |  |  |  |  |
|             | 1º convocatoria: 12,00 horas<br>2º convocatoria: 12,30 horas | CUENCA, Teatro Auditorio, Paseo del Huécar, s/n, en Cuenca, quedando adscritas todas las oficinas de Globalcaja de<br>las provincias de Cuenca y Guadalajara.                                           |  |  |  |  |  |  |  |
|             | 1º convocatoria: 12,00 horas<br>2º convocatoria: 12,30 horas | ALBACETE, Hotel Beatriz, C/ Autovia, s/n (Polígono Industrial Campoliano), en Albacete, quedando adscritas todas las oficinas de Globalcaja de las provincias de Albacete, Murcia, Valencia y Alicante. |  |  |  |  |  |  |  |

(Oficinas principales: Albacete Oficina Principal; Madrid; Toledo Urbana 2; Albacete Empresas; Cuenca Oficina Principal; Ciudad Real Oficina Principal; Tomelloso Oficina Principal; Tarancón; Albacete Urbana 16; Mota del Cuervo; Villarrobledo; Ciudad Real Empresas; La Roda; Guadalajara; y Las Pedroñeras).

Se recuerda a los socios que para asistir a las Juntas Preparatorias es preciso proveerse de la correspondiente tarjeta de asistencia, que podrán ser retiradas por los socios en la Oficina a la que estén adscritos hasta el día anterior a su celebración. En dicha tarjeta, entre otros datos, figurará la Junta, la zona a la que están adscritos y el

Una vez que el socio presente físicamente en la Junta Preparatoria haya sido acreditado debidamente en la mesa de acceso, se pondrá a disposición del mismo una aplicación tecnológica por si desea acceder al voto telemático en dicha Junta Preparatoria en el punto correspondiente a la elección de Delegados, sin perjuicio que también podrá optar al voto físico, pudiendo elegir por una de las dos opciones. En el primer supuesto, será necesario confirmar en la mesa de acceso de la Junta Preparatoria la cuenta de correo electrónico, vinculado a su condición de socio.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 38.5 de los Estatutos sociales, se informa que el mandato de los Delegados elegidos en las antedichas Juntas Preparatorias, que no tendrá carácter imperativo, será válido para todas las Asambleas que se celebren hasta la siguiente Asamblea General Ordinaria. Medidas extraordinarias: En caso de concurrencia de cualquier enfermedad o epidemia que pudiera afectar a la salud pública, se informa a los socios que la Entidad podrá establecer las medidas de seguridad, salud y distanciamiento necesarias para el adecuado y normal funcionamiento de la Asamblea y/o Juntas Preparatorias, que deberán cumplirse por los asistentes, de conformidad con las recomendaciones emitidas por las autoridades sanitarias en cada momento. Llegado el caso de que se establecieran medidas de confinamiento, restricciones o limitaciones a la movilidad que, a juicio de la Entidad, pudieran afectar a la celebración de la Asamblea General y/o Juntas Preparatorias, el Consejo Rector podrá acordar mecanismos para la asistencia telemática a la Asamblea y/o Juntas Preparatorias, de acuerdo a lo previsto en el artículo 38 bis de los Estatutos Sociales, proceder a la desconvocatoria de la/s misma/s, complementar/modificar la presente convocatoria y/o adoptar otras decisiones en base a la normativa reguladora y/o recomendaciones de autoridades sanitarias u organismos supervisores, lo que se informará debidamente en el tablón de anuncios de las Oficinas y en la página web www.globalcaja.es. La Entidad podrá adoptar medidas similares en caso de acaecimiento de cualquier circunstancia extraordinaria e imprevisible, acto bélico o similar, caso fortuito y/o de fuerza mayor que hiciera aconsejable la suspensión de la Asamblea General y/o Juntas Preparatorias o, en su caso,

Protección de datos de carácter personal: En cumplimiento con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de Abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD) y con La Ley Orgánica 3/2018 de 5 de Diciembre de Protección de Datos personales y garantía de los derechos digitales y/o normativa concordante, CAJA RURAL DE ALBACETE, CIUDAD REAL Y CUENCA, S. C. C. le informa que es responsable del tratamiento de los datos de carácter personal derivados de la condición de socio y/o facilitados para el ejercicio o delegación de los derechos de asistencia y voto, con la finalidad de gestionar, cumplir y controlar lo relativo a la convocatoria y celebración de la Asamblea General y Juntas Preparatorias, por ser necesarios a tales efectos. No se cederán sus datos a terceros, salvo obligación legal. Asimismo, le informa que le asiste el ejercicio gratuito, entre otros, de los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, dirigiéndose mediante comunicación escrita al domicilio social de esta Entidad C/Tesifonte Gallego, nº 18, CP: 02002- Albacete, o al correo electrónico protecciondedatos@globalcaja.es, adjuntando fotocopia del DNI o pasaporte, en su caso.

Derecho de información: A partir de la publicación de esta convocatoria y hasta la celebración de la Asamblea, los estados financieros del ejercicio y demás documentos sobre los que la Asamblea hava de decidir, estarán a disposición exclusiva del socio, para su examen, en el domicilio social de esta Entidad, sito en C/Tesifonte Gallego, nº

sobre los que la Asamblea haya de decidir, estarán a disposición exclusiva del socio, para su examen, en el domicilio social de esta Entidad, sito en C/Tesifonte Gallego, nº 18 de Albacete, conforme a lo establecido en el art. 38 de los Estatutos Sociales.

Albacete, a 2 de abril de 2024 EL PRESIDENTE DEL CONSEJO RECTOR Fdo. D. Fernando Mariano León Egido

## El absentismo laboral sigue creciendo y alcanza el 7,2%

## Sofía Antuña. MADRID

La tasa de absentismo laboral vuelve a subir en España, en concreto, durante el último trimestre, ha crecido en un 0,3% y un 0,6% si se habla de tasas interanuales, situándose en total en un 7,2%. Así lo reflejó Adecco en su Informe trimestral sobre absentismo y siniestralidad laboral.

El ratio más importante a tener en cuenta en este aspecto es el absentismo por Incapacidad Temporal, cuya tasa se coloca en un 5,6% con unas subidas del 0,1% y 0,5%, en comparación con el trimestre anterior e interanualmente, respectivamente.

Si se analiza la jornada pactada con las consecuentes horas de absentismo, se puede concluir que las horas no trabajadas por este motivo corresponden a casi 1,7 millones de empleados que no acudieron a su puesto, con una subida del 8,8% intertrimestral y de un 11,9% interanual.

Con un absentismo del 8,3%, Asturias se convierte en la comunidad autónoma con mayor tasa, presentando unas subidas del 1,43% respecto al trimestre anterior, y del 0,5% respecto al mismo periodo del año pasado. Le sigue el País Vasco, con una tasa del 7,9%, pero un incremento intertrimestral mayor incluso que el asturiano, con un 1,17%.

26 ECONOMÍA

Viernes. 5 de abril de 2024 • LA RAZÓN

# Los súper laminan los productos que no son de marca blanca

#### R. L. Vargas. MADRID

En los dos o tres últimos años, la marca de distribución, la conocida como marca blanca, ha experimentado un crecimiento exponencial hasta alcanzar una cuota de mercado que roza el 44%, según los últimos datos de Kantar Worldpanel. El avance de estos productos se suele asociar a que, en un contexto de fuerte inflación como el actual, el precio es el factor más determinante al llenar la cesta de la compra. Pero frente a esta creencia, que no deja de ser también cierta, la realidad es que si la marca de distribución está creciendo sin freno es, principalmente, porque los supermercados la están introduciendo cada vez más en sus lineales en detrimento de las marcas de fabricante.

Según aseguró ayer César Valencoso, Consumer Insights director de Kantar Worldpanel, en los

últimos cinco años, las referencias de marcas de fabricante han caído un 23% en las seis principales cadenas de gran consumo (-3.666), mientras que las de marcas de distribución han subido un 13% (+1.818). El recorte, según explicó Valencoso, ha sido generalizado en todas las compañías, llegando incluso a alcanzar porcentajes del 45% en algunos casos. «La marca de distribución crece con independencia de lo que quiera el consumidor. [...] No porque la gente lo reclame tanto», sino porque forma parte de la estrategia de las compañías para competir por precio, aseguró Valencoso durante unas jornadas sobre gran consumo organizadas por Promarca, la patronal de las marcas de fabricante.

Este incremento exponencial de la oferta de las marcas de distribución es el que provoca que sus ventas se hayan disparado pues, según dijo el experto de Kantar, «hay una correlación directa entre el surtido que hay de productos de marca de distribución y su cuota de mercado. A más surtido en los supermercados, mayor es su presencia en la cesta de la compra», según explicó.

La expulsión de los lineales no es el único obstáculo al que, según Promarca, se enfrentan los fabricantes. Un estudio presentado en las mismas jornadas por la consultora The Brattel Group asegura que los márgenes que aplican las compañías de distribución a los productos de marca de fabricante son muy superiores a los que aplican a sus propias marcas.

José Antonio García, responsable de la consultora, aseguró que, de media, el margen que se aplica a las marcas de fabricante es tres veces superior al repercutido a las marcas de distribución, llegando en algunos casos a 19 veces. Mientras que el margen medio de las marcas de distribución es del 12%. en el caso de las marcas de fabricante alcanzar el 35%, según expuso García. Esto, explicó el responsable de The Brattel Group, provoca que el precio de venta al público de los productos de marca de fabricante, ya de por sí más caros de producir, sea muy superior al de las referencias de marca blanca, lo que desincentiva al consumidor a su compra.

## Las cadenas aplican márgenes hasta 19 veces superiores a los productos que no son de distribución

Aunque siempre se pagará más por la marca de fabricante dado que sus costes de producción son más elevados, García aseguró que si los supermercados aplicasen los mismos márgenes a todos los productos, los de fabricante serían más atractivos para el consumidor. En el caso de la leche, por ejemplo, solo habría 10 céntimos de diferencia en los precios que paga el consumidor por un litro en función de si compra una marca de fabricante o blanca, mientras que ahora supera los 20 céntimos, según el análisis realizado por la consultora a partir de los datos del Ministerio de Agricultura.

Tanto la expulsión de los lineales de sus productos como la amplia diferencia de márgenes son consideradas por Promarca prácticas desleales que, a su juicio, se deberían erradicar para permitirles competir en igualdad de condiciones. Algo que, según su presidente, Carlos Larracoechea, ahora no pueden hacer en un sector en el que el poder de mercado de las principales cadenas es muy grande al coparlo casi en su totalidad entre unas pocas.

Larracoechea aseguró que, para evitarlo, están tratando de que se aplique al sector el mismo principio que ya rige en el negocio digital, que prohibe a compañías como Amazon la autopreferenciación de sus productos en su web.



Yogures de marca blanca y de fabricante en un supermercado

## La húngara Magyar Vagon arranca la OPA sobre Talgo

## R. L. V. MADRID

El consorcio húngaro Ganz-Ma-Vag Europe presentó ayer formalmente la oferta pública de adquisición (OPA) para hacerse con el fabricante español Talgo al depositar en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el folleto con los detalles de su propuesta de compra. En la presentación preliminar de la OPA que trasladó hace casi un mes, Ganz-MaVag planteó una oferta de 5 euros por acción, lo que suponía valorara en 619 millones de euros a Talgo. El precio, según el consorcio húngaro, representa una prima del 14,4% respecto al precio actual de las acciones de la empresa, del 27,7% en comparación con la situación previa a cuando trasladó su interés en noviembre y del 41,4% respecto a la media de los seis meses anteriores.

Con la presentación del folleto, Ganz-MaVag Europe avanza en el proceso para adquirir Talgo después de que el 22 de marzo solicitase a la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo la autorización del Gobierno, preceptiva en este caso por el «escudo anti opas» que el Ejecutivo
instauró durante la pandemia.
Según establece este procedimiento, la dirección dependiente
de Industria realizará un informe
que elevará al Consejo de Ministros, que decidirá en última instancia si la transacción puede
seguir adelante o la veta. Si la autoriza, la CNMV volverá a tomar
las riendas de la OPA.

LA RAZÓN • Viernes. 5 de abril de 2024

| LA BO       | LSA               |        |          |                |                    |                    |                                      |        |                                   |          |                 |                   |              |                     |               |                   |             |
|-------------|-------------------|--------|----------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--------|-----------------------------------|----------|-----------------|-------------------|--------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------|
|             | IBEX 35<br>Madrid |        |          |                | TSE 100<br>Londres | DAX I<br>Fráncfort | DOW JONES<br>Nueva York<br>38.596,98 |        | NASDAQ<br>Nueva York<br>17.878,78 |          | NIKKEI<br>Tokio | PETRÓLEO<br>Brent |              | EURÍBOR<br>12 meses |               | ORO<br>Dólar/onza |             |
| Cotiz.      | 11.090,90         |        | 8.151,55 | 51,55 7.975,89 |                    | 18.403,13          |                                      |        |                                   |          | 39.773,14       | 88,84             | 3,648        |                     | 2.292,2       | 2.292,2           | Cotiz.      |
| Día         | 0,53%             |        | -0,02%   | <b>V</b>       | 0,48%              | 0,19%              | -1,35%                               |        | -1,55%                            | <b>V</b> | 0,81%           | -0,51%            | $\mathbf{v}$ | -0,44%              | $\overline{}$ | -0,32%            | Día         |
| Año         | 9,79%             |        | 8,07%    |                | 3,14%              | 9,86%              | 2,35 %                               |        | 5,89 %                            |          | 18,85%          | -0,57%            |              | 3,84%               |               | 11,48%            | Año         |
| IBEX 35     |                   |        |          |                |                    |                    |                                      |        |                                   |          |                 |                   |              |                     |               |                   |             |
|             | Última            |        | Ayer     |                |                    | Última             |                                      | Ayer   |                                   |          |                 | Última            |              | Ayer                |               |                   |             |
|             | Cotización        | % Dif. | Máx.     | Min.           | Volumen €          |                    | Cotización                           | % Dif. | Máx.                              | Min.     | Volumen €       |                   | Cotización   | % Dif.              | Máx.          | Min.              | Volumen €   |
| ACCIONA     | 112,000           | 1,82   | 112,400  | 109,700        | 10.186.649         | CELLNEX            | 30,710                               | -0,94  | 31,310                            | 30,690   | 53.832.050      | LOGISTA           | 26,040       | 0,08                | 26,160        | 25,920            | 6.254.221   |
| ACCIONA EN  | RGIA 20,500       | 1,49   | 20,500   | 20,040         | 6.230.800          | ENAGAS             | 13,790                               | 0,36   | 13,850                            | 13,710   | 9.127,050       | MAPFRE            | 2,376        | 1,11                | 2,386         | 2,350             | 9.306.444   |
| ACERINOX    | 10,330            | 0,39   | 10,390   | 10,270         | 7.093.386          | ENDESA             | 17,150                               | 1,57   | 17,265                            | 16,985   | 29.053.242      | MELIA HOTELS      | 7,440        | 0,95                | 7,455         | 7,330             | 3.611.849   |
| ACS         | 38,240            | -1,24  | 38,740   | 38,200         | 23.946.332         | FERROVIAL          | 35,500                               | -0,56  | 35,720                            | 35,180   | 44.036.002      | MERLIN            | 9,715        | 1,99                | 9,715         | 9,525             | 12.704.290  |
| AENA        | 179,700           | -0,61  | 181,300  | 178,700        | 39.771.745         | FLUIDRA            | 21,160                               | -0,09  | 21,240                            | 21,080   | 4.146.085       | NATURGY           | 20,620       | 1,08                | 20,660        | 20,300            | 21.114.484  |
| AMADEUS     | 57,540            | -0,17  | 57,580   | 57,000         | 37.242.589         | GRIFOLS-A          | 9,054                                | 3,78   | 9,080                             | 8,730    | 37.561.569      | RED ELECTRICA     | 15,690       | -0.13               | 15,790        | 15,680            | 29.163.810  |
| ARCELORMIT  | TAL 25,700        | 0,55   | 25,850   | 25,470         | 4.921.999          | IBERDROLA          | 11,430                               | 0,18   | 11,505                            | 11,410   | 163.845.115     | REPSOL            | 16,090       | 1,16                | 16,095        | 15,890            | 70.983.460  |
| B. SABADELL | 1,544             | 1,91   | 1,545    | 1,513          | 44.042.608         | INDITEX            | 46,010                               | -1,03  | 46,660                            | 45,920   | 160.647.199     | SACYR             | 3,402        | 0.41                | 3,408         | 3,382             | 5.907.110   |
| B. SANTANDE | R 4,676           | 2,01   | 4,689    | 4,587          | 337.026.171        | INDRA              | 18,990                               | 0.48   | 19,010                            | 18,770   | 25.241.876      | SOLARIA           | 9,915        | 2,32                | 9,915         | 9,625             | 9.019.536   |
| BANKINTER   | 7,000             | 1,19   | 7,002    | 6,924          | 18.953.510         | INMOEL COLONIA     | L 5,305                              | 0,19   | 5,350                             | 5,280    | 9.632.375       | TELEFONICA        | 4,061        | 0.42                | 4.094         | 4,046             | 137.915.561 |
| BBVA        | 11,235            | 1,67   | 11,275   | 11,085         | 408.743.826        | IAG                | 2,062                                | 1,08   | 2,064                             | 2,020    | 34.688.376      | UNICAJA           | 1,166        | 1,13                | 1,171         | 1,155             | 9.067.133   |
| CAIXABANK   | 4,682             | 1,96   | 4,696    | 4,588          | 176.607.790        | LAB. ROVI          | 80,850                               | 1,38   | 81,000                            | 79,750   | 4.094.179       | 30,1180,30.1      |              |                     | .,            | 0.00              |             |

## **Empresas**



El Gobierno ha ordenado a la SEPI entrar en Telefónica para contrarrestar a la saudí STC

## Telecomunicaciones

## El Gobierno pedirá un asiento en el consejo de Telefónica

El ministro
Cuerpo no desvela
si el Ejecutivo
tiene ya algún
candidato elegido

## S. de la Cruz. MADRID

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, aseguró ayer que el Gobierno pedirá un asiento en el consejo de administración de Telefónica en el marco del mandato realizado por el Ejecutivo a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) -dependiente del Ministerio de Hacienda- el pasado diciembre de adquirir hasta un 10% de la teleco presidida por José María Álvarez-Pallete. Así lo aseguró el ministro en una entrevista en la cadena de televisión «La Sexta» y recogida por Ep en la que, al ser preguntado sobre si la intención del Gobierno es pedir un asiento en el máximo órgano de decisión de Telefónica, dijo que «sí, por supuesto».

No obstante, Cuerpo no desveló si el Ejecutivo ya tiene a alguna persona en mente para formar parte del consejo de administración de la operadora en representación de la SEPI. «No me corresponde a mí», se limitó a declarar.

La SEPI, siguiendo este mandato, ya ha adquirido algo más de un 3% de la teleco por unos 700 millones de euros.

La orden del Gobierno a la SEPI para entrar en el capital social de Telefónica se produjo como reacción al sorpresivo desembarco del operador saudí STC -controlado por el fondo soberano del país, PIF (Public Investment Fund)- en el accionariado de la operadora el pasado septiembre. En concreto, STC adquirió un 9,9% del capital social de Telefónica, un 4,9% a través de acciones directas y el otro 5% mediante derivados financieros, en una operación valorada en 2.100 millones de euros. Fuentes del mercado han señalado que la SEPI tendría aparcado otro 2% más del capital social de Telefónica en derivados financieros y que, en principio, la intención sería aflorarlo «en breve».

## LARAZON

## Financieros y Societarios Agrupados

#### ADAMA, ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE AGRI-CULTORES Y GANADEROS ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Junta Directiva de la Asociación, en su reunión del día 14 de marzo de 2024 ha acordado convocar el día 8 de mayo de 2024, en el domicilio social de la entidad, sito en Madrid, Avda. de Burgos 109, Asamblea General Ordinaria de Asociados, a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda, para deliberar y resolver sobre el siguiente,

ORDEN DEL DÍA

 Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio económico finalizado el día 31 de diciembre de 2023 y propuesta de distribución del resultado.

 Examen y, en su caso, aprobación de la gestión de la Junta Directiva y de la Dirección de la Asociación durante el ejercicio 2023.

 Examen y, si procede, aprobación del presupuesto para el ejercicio 2024.
 Reelección de miembros de la Junta

 Reelección de miembros de la Jui Directiva y designación de cargos.

6) Redacción, lectura y aprobación del acta. Los socios que no pudiendo asistir personalmente deseen ejercitar su derecho de voto, podrán hacerse representar por otro miembro de la Asamblea o del Presidente de la Junta Directiva.

Madrid, a 5 de abril de 2024 El Secretario de la Junta Directiva

### AVALMADRID, S.G.R. Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Socios

De conformidad con el artículo 18 de los Estatutos Sociales de la sociedad Avalmadrid, S.G.R. (la "Sociedad"), por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 22 de marzo de 2024 se convoca Junta General Extraordinaria de Socios de la Sociedad para su celebración en el domicilio social, esto es, Avenida de los Toreros 3, Madrid, el día 25 de abril de 2024, a las 09:30 horas, en primera convocatoria y, a falta de quórum, en el mismo lugar y hora, el día 26 de abril de 2024, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

## ORDEN DEL DÍA

PRIMERO. - Dimisión y nombramiento de consejeros.

SEGUNDO. - Delegación de facultades. TERCERO. - Ruegos y preguntas.

CUARTO. - Redacción, lectura y, en su caso,

aprobación del acta.

Asimismo, se pone en su conocimiento, que

en el domicilio social de la Sociedad se encuentra a disposición de los socios, de manera gratuita, la información y documentación relativa a los puntos del Orden del Día a deliberar por la Junta General de Socios.

Madrid, el 25 de marzo de 2024, el Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, la Comunidad de Madrid, representada por don Daniel Rodríguez Asensio.

#### BARLEZ, S.A.L. CONVOCATORIA JUNTA GENERAL.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General a celebrar en el domicilio de la sociedad, en la Calle Adaptación, 23 de Getafe (Madrid) Código Postal 28906, a las dieciocho horas del día 7 de mayo de 2024 en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria el día 8 de mayo de 2024, a la misma hora y lugar, a fin de tratar el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, correspondientes a los ejercicios 2021 y 2022, compuestas por Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de Gestión e Informe de Auditoría.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado de los ejercicios 2021 y 2022.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante los ejercicios 2021 y 2022, si procede.

Cuarto.- Cese y designación de nuevo miembro del Consejo de Administración de la sociedad.

Quinto.- Nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad.

Sexto.- Ruegos y preguntas

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación en su caso del Acta de la Junta

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener en el domicilio social o a solicitar su envío, de forma gratuita en ambos casos, de una copia de la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta General.

Getafe a 3 de abril de 2024. El Presidente del Consejo de Administración, José María González Barcala.

#### EL BALCÓN DEL ARROYO, S.COOP., EN LIQUIDACIÓN.

La entidad denominada "El Balcón del Arroyo, S. Coop., en Liquidación", con NIF F-88306824, inscrita en el Registro de Cooperativas tomo LX, folio 5966, inscripción 2836-SMT, y clasificada en el grupo de Cooperativas de Viviendas, ha acordado por unanimidad en Asamblea General Extraordinaria y Universal de fecha 3/03/2024 la liquidación de la Cooperativa, mediante la aprobación del siguiente balance final:

## ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Hacienda Pública deudora ..... 1.915,20 €

Fianzas constituidas ...... 2.687,63 €

Efectivo y activos líquidos ...... 745,40 €

TOTAL DE ACTIVO ...... 5.348,23 €

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

PATRIMONIO NETO

Otras aportaciones de socios .... 7.879,52 €

Resultados del ejercicio ...... -2.531,29 €

TOTAL PATRIMONIO NETO

Y PASIVO ....... 5.348,23 €

Y el reparto del haber social, 5.348,23 euros, entre los socios existentes.

Una vez compensados todos los resultados negativos se adjudica a los socios el efectivo disponible y los derechos existentes.

La documentación relativa a los acuerdos adoptados se encuentra en el domicilio social de la Cooperativa a disposición de los interesados.

En Madrid, a 1 de abril de 2024. Los Liquidadores Mancomunados Don Alberto Alonso Serrano, Don Jorge Bertolá López y Don Ricardo Somavilla Mesones. Desde la pandemia, la Fundación Madrina detalla cómo la peor sanidad para colectivos desfavorecidos y de inmigrantes ahonda el problema

# Repunte de la mortalidad infantil y materna

E. Cascos, MADRID

esde el año 2020 hasta nuestros días se aprecia un grave repunte de la tasa de mortalidad infantil y materna en España debido a varios factores, principalmente ligada a la llegada de la pandemia, lo que provocó dificultades de acceso a la atención médica y seguimiento de las enfermedades crónicas, especialmente de niños y madres embarazadas.

El confinamiento que sufrió la población generó igualmente graves secuelas sociales, sanitarias y humanitarias que persisten actualmente, como un incremento significativo del deterioro de la salud mental de la población en general, y especialmente de los jóvenes, con aumentos graves de comportamientos suicidas.

Dentro de este contexto, los problemas de acceso a la sanidad pública de una inmensa mayoría de población migrante con exclusión administrativa, especialmente migración femenina con una elevada tasa de embarazos y niños, ha generado un aumento alarmante de la pobreza infantil en España, muy superior a la media europea, con un incremento del deterioro de la salud de la población materno infantil más vulnerable, recoge un informe de la Fundación Madrina.

En este contexto, esta organización advierte que es necesario garantizar el acceso universal a la atención médica, combatir la pobreza infantil con ayudas directas a la salud y a la nutrición materna infantil, e invertir mucho más en la promoción y prevención de la salud. Y es que las familias vulnerables con menores a cargo que viven en infraviviendas sin ventilación o con humedades, con menores y madres embarazadas que

dad a enfermedades y patologías ante cambios extremos de temperatura con un mayor riesgo de los menores a la deshidratación en verano, con pérdidas de hasta 2 kilos en 15 días, así como a infecciones respiratorias graves en invierno. Todo ello redunda en una bajada del rendimiento académico de los niños.

Igualmente, una mayor complicación del embarazo y el parto en la mujer genera en el menor neonato un mayor riesgo en la posibilidad de prematuridad, menor peso al nacer, y mayor riesgo de muerte fetal. Asimismo, en menores con algo de más edad, existe un mayor riesgo de obesidad, asma, y diabetes tipo 1. En menores adolescentes hay un mayor riesgo de problemas de salud mental, como la depresión, la ansiedad, o el tras-



torno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH). Además de las enfermedades mencionadas anteriormente, la pobreza materna infantil y la falta de atención y seguimiento sanitario también pueden aumentar el riesgo de padecer defectos del tubo neural, parálisis cerebral, problemas de aprendizaje y generar un cierto retraso en el desarrollo madurativo del menor.

En paralelo, las madres vulnerables que carecen de una adecuada atención sanitaria y nutricional presentan mayor riesgo de debilidad, anemia y complicaciones durante el embarazo y el parto.

## Seguimiento sanitario

La pobreza materna infantil y la falta de atención y seguimiento sanitario son problemas graves con un impacto significativo en la salud de las madres y los niños. Por ello, es necesario tomar medidas urgentes para abordar estos problemas y mejorar la salud de las poblaciones más vulnerables.

Este crecimiento de la pobreza infantil y materna se agudiza por la falta de acceso a alimentos nutritivos y saludables; una más que probable falta de acceso a agua potable y a una correcta higiene; así como a una falta de cultura de acceso a la necesaria atención médica y de educación sobre salud.

Es importante destacar que es-



La pobreza provoca también problemas de salud mental SOCIEDAD 29

tas enfermedades y problemas de salud no solo tienen un impacto negativo en la salud de las madres y los niños, sino que también pueden tener un impacto negativo en la economía y el desarrollo social de los países.

Desde su experiencia, la organización recomienda mejorar el acceso a la atención sanitaria, eliminando las barreras de entrada, esencial para garantizar la salud de los niños y las madres embarazadas, con exclusión sanitaria y administrativa. Debe también au-

mentarse el seguimiento obstétrico para mejorar la salud prenatal para detectar y tratar cualquier complicación que pueda surgir durante el embarazo, siendo funda-

mental para el desarrollo del niño. Una madre sana durante el embarazo tendrá más probabilidades de tener un bebé sano, por lo que se debe fortalecer los sistemas de salud y de seguimiento obstétrico.

La estimulación temprana ayuda a desarrollar las capacidades físicas, cognitivas y sociales del niño con una educación emocional que les ayude a aprender a gestionar sus emociones de forma saludable. Otro punto fundamental es la vacunación completa para proteger a los niños de enfermedades graves, por lo que se debe promover y ampliar la vacunación infantil gratuita.

La alimentación debe ser sana y equilibrada invirtiendo en programas de mejora de la nutrición materna infantil, más sana y equilibrada para el desarrollo del niño y la madre en familias vulnerables.

Los domicilios deben estar provistos de elementos de lucha contra el calor y el frío extremo para

La infravivienda

agudiza la

preocupante

situación

en España

evitar deshidratación en menores o embarazadas debido a calores intensos producidos por veranos extremos o bien prevenir enfermedades respiratorias crónicas o

graves motivadas por fríos extremos en invierno junto a habitaciones llenas de humedad.

Es importante promover la salud mental de los niños y las madres embarazadas, tan importante como la salud física, para prevenir comportamientos autolíticos. También una buena higiene es esencial para prevenir la transmisión de enfermedades.

Por último, la actividad física regular es importante para la salud física y mental de los niños.



Bergoglio junto a Olivia Maurel y otro representante de la Declaración de Casablanca

## Los obispos españoles piden más ayudas a la maternidad

Se suman a una prohibición universal a la maternidad subrogada

L. R. S. MADRID

Los obispos de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida reclamaron ayer «ayudas efectivas integrales» para que las madres que afrontan un embarazo inesperado puedan seguir gestando a su hijo sin apuros y para que las familias puedan plantearse libre y responsablemente la posibilidad de concebir un nuevo hijo.

En su mensaje para la Jornada por la Vida, que se celebra el próximo lunes, los prelados, bajo el lema «La vida, buena noticia», también se unen a la petición del Papa para que la comunidad internacional se comprometa a prohibir universalmente la práctica de la maternidad subrogada. «No hay un derecho absoluto a tener un hijo», advierten para añadir que acogen los avances médicos que ayuden a detectar causas de esterilidad intentando remediarlas pero «no se deberá emplear la técnica para producir de manera artificial la fecundación».

En todo caso, subrayan que es

«más grave» cuando «para obtener un bebé se acude a un vientre de alquiler». En este sentido, recuerdan que Francisco tachó de «deplorable» esta práctica que «ofende gravemente a la dignidad de la mujer y del niño» y que «se basa en la explotación de la situación de necesidad material de la madre. Un hijo es siempre un don y nunca objeto de un contrato», apuntan.

Los obispos subrayan que la vida «debe ser recibida y valorada y cuidada desde su concepción hasta su muerte natural» y precisan que no es «un derecho absoluto» sin un don de Dios, que implica «una responsabilidad» con implicaciones al inicio, en el transcurso y al final de la vida.

Por eso, consideran que hay que «ayudar a las madres a descubrir que la vida que llevan en su seno realmente es una buena nueva» y cuidar de cada vida humana «especialmente en situaciones de fragilidad». Por eso, denuncian la trata de personas y la «esclavitud moderna» y piden paliar las situaciones de pobreza extrema, revisar las actitud hacia

El Papa recibió ayer a Olivia Maurel, activista francesa contra los vientres de alquiler las persona migrantes y evitar que haya personas trabajando en condiciones de trabajo inhumanas.

También reclaman apoyo a las familias para que puedan atendera sus mayores y tener cuidado para no actuar según el criterio de que la ancianidad y la enfermedad «es una carga pesada que debe eliminarse».

Precisamente ayer el Santo Padre recibió en audiencia a la activista francesa contra los vientes de alquiler Olivia Maurel, a quien manifestó su apoyo, informó la Declaración de Casablanca, organización que pide la prohibición universal de la maternidad subrogada.

Maurel, que nació de una gestación por subrogación y se convirtió en activista contra esta práctica debido los problemas mentales que sufrió por ello, había escrito al Papa para poder verle y contarle su historia.

Junto a la activista francesa se encontraban algunos miembros de la Declaración de Casablanca en vísperas de una Conferencia Internacional que se celebrará en Roma sobre el tema. El encuentro, informó la organización, «duró media hora y se desarrolló en un ambiente cordial» y «el Papa recordó que la maternidad subrogada constituye un mercado global que amenaza y explota a las mujeres». «Os apoyo», dijo el Papa a Olivia Maurel.



30 SOCIEDAD

Viernes. 5 de abril de 2024 • LA RAZÓN

## Solo cinco CC AA apoyan el Plan Antitabaco de Sanidad

El resto ha decidido «no emitir voto» porque creen que el procedimiento empleado «no es el adecuado»

#### Marta de Andrés. MADRID

El Ministerio de Sanidad dará luz verde hoy en el pleno del Consejo Interterritorial del SNS (Cisns) al Plan Integral de Prevención y control del Tabaquismo (PIT) 2024-2027 sin el apoyo de la mayoría de las comunidades autónomas. Solo cinco (entre las que están Cataluña, Canarias y Navarra) se han adherido, mientras que el resto ha decidido «no emitir voto» porque cree que el procedimiento «no es el adecuado». Ayerporlamañanalaministra, Mónica García, alegó que las dos últimas reuniones de la Comisión de Salud Pública se hicieron para buscar «consenso» y para que las CCAA pudieran hacer sus aportaciones.

Un consenso que no ha obtenido, y unas aportaciones que las regiones se quejan de no haber tenido siquiera tiempo de valorar (se presentaron más de 200 de las que se han incluido 150). A sabiendas de que no iba a encontrar el apoyo deseado, el ministerio decidió «innovar» tanto en el procedimiento como en la forma. Así, en la reunión de la Comisión de Salud Pública del pasado 3 de abril propuso la aprobación del documento por medio de«acuerdo de colaboración» al que los ejecutivos autonómicos se podían adherir (o no), especificando sus líneas rojas. La información llegóporcorreo electrónico la mañana de ayer (por lo que el voto era «en diferido»), causando sorpresay malestar en la mayoría de las D.G de Salud Pública regionales. Un movimiento inesperado y sin precedentes, ya que Sanidad nunca antes había utilizado un procedimiento similar. La tensión escaló aún más cuando el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, publicó en la red social «X» que «esta semana quedará para decidir quién, una vez más, se sitúa en un lugar en el que los años mostrarán que no tenía sentido estar». En la misma publicación, aseguró que el Plan «va a seguir adelante aunque el PP no lo apoye».

#### Dudas sobre la legalidad

Pese a que el ministerio culpa de la falta de acuerdo al signo político de las comunidades que se han opuesto, éstas esgrimen razones de peso para oponerse a la forma –y al fondo– del PIT. Niegan que Sanidad haya buscado el consenso, sino esquivar la forma de lograrlo para poder aprobarlo a toda costa sin darles tiempo para reflexionar ni obtener respuesta a sus reclamaciones.

Así, la directora general de Salud Pública de la Comunida de Madrid (CAM), Elena Andradas, remitió

«La aprobación debe ser por consenso y en el Cisns», defiende la CAM. «No vamos a votar de otra forma» ayer una carta formal al ministerio en la que explicaba las razones del «no» de su región. «La aprobación debe ser por consenso y la competencia de la Comisión de Salud Pública es esencialmente preparatoria de los asuntos a tratar posteriormente en el pleno del Cisns, por lo que en esta sede no se debería votar la adhesión o no a un acuerdo de cooperación, que es lo que solicitan en su correo electrónico, al exceder de las funciones atribuidas reglamentariamente a este órgano».

En la misma línea, desde Galicia se criticó que «se vote un acuerdo de cooperación, que no figura ni dentro de los procedimientos de funcionamiento de la Comisión de Salud Pública, ni en el orden del día de la reunión». La representante de Salud Pública de Baleares, Elena Esteban, por su parte, recordó que los acuerdos de la Comisión de Salud Pública «deben tomarse por consenso, no porvotación», y que «el documento debería volver a la Comisión para lograr el consenso que ha caracterizado siempre a este órgano».

Otras regiones como Castilla y León, Aragón, Murcia o Cantabria, que también han dudado de la legalidad de la propuesta de Sanidad, han incidido además en la obvia faltade tiempo (menos de 48 horas) para valorar las 200 alegaciones que las comunidades presentaron al PIT la semana pasada.

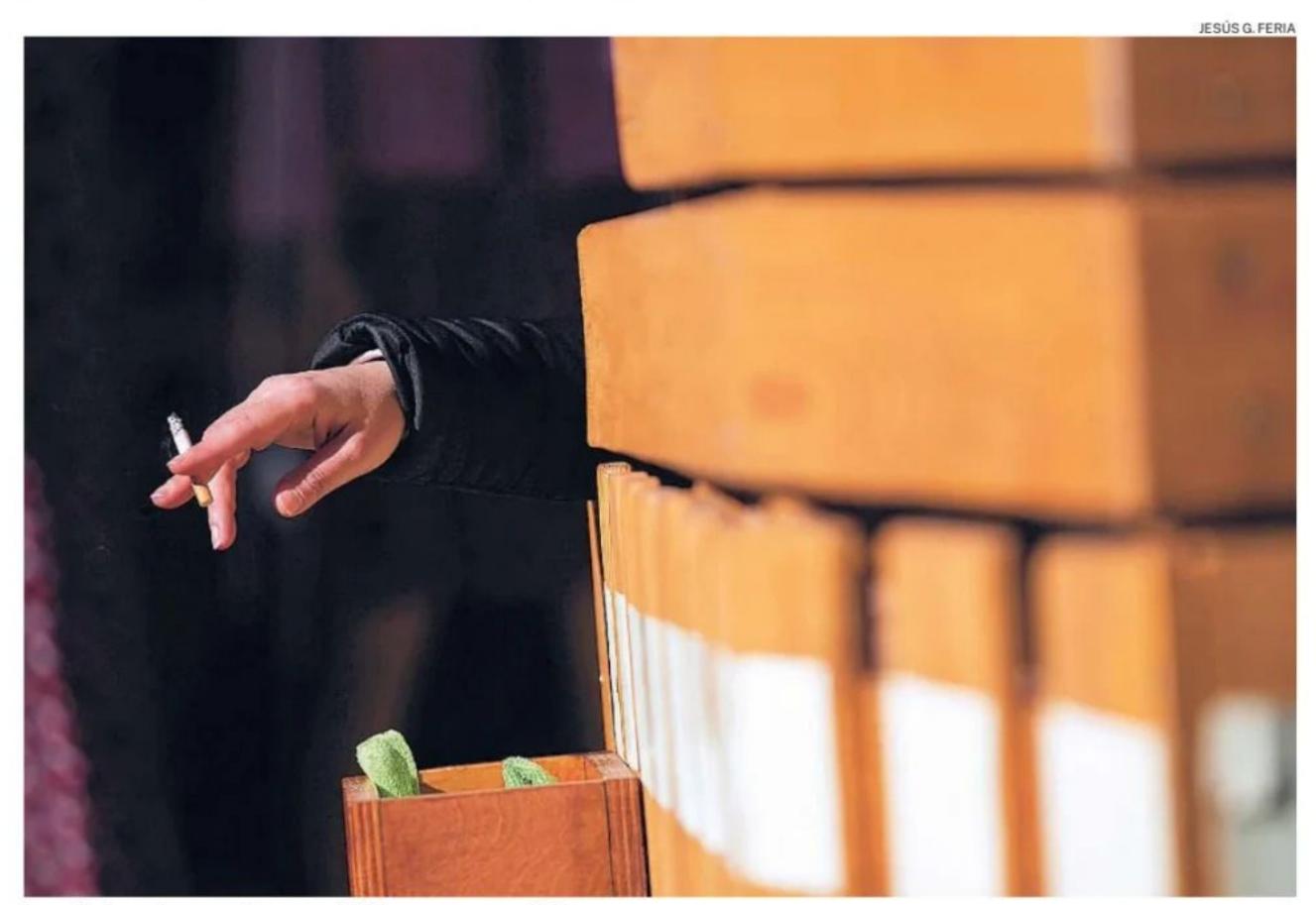

La polémica en torno a esta norma vivirá hoy un nuevo capítulo

## Enfermería podrá recetar anestésicos y fármacos para dejar de fumar

M. De Andrés. MADRID

Desde ayer, el personal de Enfermería puede recetar fármacos para dejar de fumar y anestésicos locales. El Boletín Oficial del Estado publicó ayer dos guías, elaboradas por la Dirección General de Salud Públicay Equidad en Salud del Ministerio de Sanidad, para la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos sujetos a prescripción médica por parte de enfermeras y enfermeros. En la primera se establecen los procedimientos diagnósticos o terapéuticos que requieren del uso de anestésicos localesy, en la segunda, los indicados para la deshabituación tabáquica.

En la atención a las personas fumadoras, el documento recoge que se debe garantizar la accesibilidad al consejo sanitario respecto al consumo de tabaco y la exposición al humo del tabaco ambiental, y a los distintos recursos de ayuda para dejar de fumar.

Para ello, el rol de profesional de Enfermería es el de realizar una valoración individualizada(delgradodeaceptación, la adherencia al tratamiento. la aparición de efectos secundarios y síntomas derivados del síndrome de abstinencia), la combinación de intervenciones para modificar la conducta y el uso de fármacos eficaces en base a los protocolos establecidos, que garanticen el seguimiento del tratamiento farmacológico de estos pacientes en colaboración con el resto de profesionales.

Respecto a los anestésicos locales, la guía pretende orientar en la indicación, uso y autorización de dispensación de estos medicamentos para que enfermeras y enfermeros colabore en la consecución del objetivo terapéutico de eliminar el dolor en estos procedimientos y el de prevenir futuras complicaciones.La Comisión Permanente de Farmacia del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) aprobó ambas guías el pasado 26 de febrero.

SOCIEDAD 31

#### Nicolás Sangrador. MADRID

El prestigioso Hotel Westin Palace de Madrid acogió la celebración, el pasado miércoles, de los VII Premios Nacionales de Medicina, otorgados por El Suplemento en una exclusiva gala celebrada en el salón Medinaceli donde se dieron cita más de cien personas para reconocery homenajear a 30 grandes profesionales y clínicas.

Entre los galardonados se encontraban doctores y cirujanos con carreras muy dilatadas que contrastaban con jóvenes profesionales ya contrastados, pero también empresas relacionadas con el sector médico y clínicas que, por su excelencia y trayectoria, han logrado ser referente global en el cuidado de la salud.

A su llegada a los imponentes salones del hotel, y bajo su cúpula acristalada, los premiados y sus invitados, vestidos con sus mejores galas, pasaron por el tradicional posado en el photocall y, tras ello, fueron recibidos con un exquisito cóctel de bienvenida, donde pudieron departir con otros colegas de profesión, reencontrarse con viejos amigos o, simplemente, disfrutar de la velada.

## Lagala

Llegó el momento de pasar al salón Medinaceli, verdadero escenario de la entrega de premios. Una vez sentados en sus mesas, los asistentes recibieron una primera sorpresa: la tuna de Madrid, encabezada por un tuno de la Facultad de Medicina, abría el acto con una suerte de interpretaciones que arrancaron aplausos y sonrisas del público. Resonaron los acordes de «La estudiantina», «Clavelitos» o «Granada», entre otros inolvida-



Foto de familia de los galardonados, al final del acto, junto a Antonio Queijeiro y Pablo Suñer



# Homenaje al compromiso con la excelencia

Los VII Premios Nacionales de Medicina reconocen a 30 clínicas, doctores y otros profesionales del sector

bles temas interpretados con maestría por el grupo.

Tras esta amable bienvenida, Raquel Castro, maestra de ceremonias del evento, dio la palabra a Antonio Queijeiro, director de El Suplemento, que quiso agradecer su presencia a premiados y acompañantes. «Con estos premios queremos destacar la dedicación, el compromiso y la excelencia de quienes contribuyen al avance de la Medicina en España», comentó Queijeiro, que destacó la importancia del trabajo en equipo y la colaboración como punta de lanza de la medicina moderna. Tras agradecer a amigos y patrocinadores su apoyo para la celebración de esta séptima edición, comenzó la entrega de premios propiamente dicha.

## Variedad de disciplinas

Los 30 galardonados conformaron un perfecto abanico que representa a la Medicina en su concepto más amplio: desde la atención hospitalaria, compañías aseguradoras o de tecnología aplicada a la salud hasta especialidades tan variadas como la Traumatología, la Pediatría, Oncología, Medicina Interna, Neurología, o diferentes tratamientos como el del Dolor o las Adicciones.

Uno auno, los premiados fueron subiendo al escenario y recogiendo su galardón, tras lo cual dedicaron unas breves palabras al público asistente y pasaron después a realizar una breve videoentrevista.

El entreacto estuvo amenizado por una nueva actuación musical, esta vez más moderna, que corrió a cargo de Manuel Francisco Flores Martín, más conocido como Curricé, que en 2020 quedó en cuarto lugar del popular programa televisivo La Voz. El artista interpretó una novedosa versión del clásico de Bob Dylan «Knockin' on Heaven's Door», que arrancó un sonoro aplauso del público y que sirvió de recarga de energías para proseguir con la gala.

La segunda parte transcurrió de forma amena. Tras el último premiado, Pablo Suñer, gerente de El Suplemento, despidió el acto con unas breves palabras de agradecimiento a los premiados. «Sus logros», comentó, «son un testimonio del arduo trabajo, de la pasión y el compromiso con la excelencia» de todos los galardonados.

Raquel Castro agradeció la presencia de los asistentes, así como a todo el equipo de El Suplemento que hizo posible la gala, y a colaboradores como Félix Ramiro, la firma que vistió a Antonio Queijeiro y Pablo Suñer para la ocasión, tras lo cual se dio paso a la cena de gala como broche final de esta VII Edición de los Premios Nacionales de Medicina.

## **Premiados**

Hospital Clínic Barcelona ATENCIÓN HOSPITALARIA

Brokers 88 Correduría de Seguros ASEGURADORA

Dra. Juana Crespo Simó REPRODUCCIÓN ASISTIDA

Centro Clínico CC Adicciones
TRATAMIENTO DE ADICCIONES

Dr. Jorge de Vicente Solé TRATAMIENTO DEL DOLOR

Dr. Carlos Javier Egea Santaolalla MEDICINA DEL SUEÑO **Dr. Emiliano Grillo Fernández** DERMATOLOGÍA

Adalia Dental ODONTOLOGÍA

Dr. Xoán Miguéns Vázquez MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN

Dra. Isabel de la Azuela Tenorio MEDICINA INTERNA

Dr. Manuel Baca Cots PEDIATRÍA

Dr. Rafael Llombart y Ais CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLÓGICA

**Dr. Jesús Ignacio Tornero Ruiz** UROLOGÍA Dr. Ignacio Romero Meynet
OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA

Dra. María Asunción Martínez Brocca

ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN

Dra. Ana García Navarro CIRUGÍA BARIÁTRICA

**Dr. José María Muñóz Pérez** CIRUGÍA GENERAL Y DEL APARATO DIGESTIVO

Dr. Enrique Ruiz Veguilla OTORRINOLARINGOLOGÍA

Dr. Roberto Mongil Poce CIRUGÍA TORÁCICA

Dra. Beatriz Moralejo Benito
CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL

Dr. Luis Javier López del Val NEUROLOGÍA

Dr. Andrés Íñiguez Romo CARDIOLOGÍA

Dr. Germán Macía Colón RINOPLASTIA

Dr. Antonio Fernández Brito CIRUGÍA CAPILAR

**Dr. Roberto Banda Bustamante** CIRUGÍA VASCULAR Dra. Ana María Monterde Villar NEUROFISIOLOGÍA CLÍNICA

Dr. Josep Tabernero Caturla ONCOLOGÍA MÉDICA

**Dr. Ricardo Ruiz-López** NEUROCIRUGÍA

Dr. Paulo César Arango Segura CIRUGÍA CARDIOVASCULAR

Shurui Robotics TECNOLOGÍA PARA LA SALUD

Organiza

Colaboran







32 SOCIEDAD

Viernes. 5 de abril de 2024 • LA RAZÓN

# El paciente que recibió un riñón de cerdo modificado es dado de alta

El trasplante se llevó a cabo el pasado día 16 en Boston, y su evolución «avanza sin problemas»

#### M. Moreno, MADRID

El primer hombre trasplantado con un riñón de cerdo modificado genéticamente recibió «exitosamente» el alta en Boston (Estados Unidos) el pasado miércoles, dos semanas después de haberse sometido a la intervención, según informó «The New York Times».

Richard Slayman, de 62 años, fue intervenido por los cirujanos del Hospital General de Massachusetts el pasado 16 de marzo en una operación que duró cuatro horas. Tras recibir el alta médica seguirá con la recuperación, que «avanza sin problemas», en su domicilio.

Según el informe de sus doctores, el riñón que recibió Slayman «produce orina, elimina los productos de desecho de la sangre, equilibra los fluidos corporales y realiza otras funciones clave», informa Efe.

El resultado es un hito importante para la medicina y facilita la búsqueda de órganos para los pacientes, según expresó en un comunicado el centro médico tras la operación.

Los experimentos de trasplantes de órganos de cerdos modificados habían fracasado hasta antes de la intervención de Slayman. Dos pacientes recibieron corazo-



Richard Slayman, de 62 años, había recibido otro trasplante previo

nes, pero fallecieron poco tiempo después.

«Este momento -salir hoy del hospital con uno de los certificados de buena salud más limpios que he tenido en mucho tiempoes algo que deseé que llegara durante muchos años. Ahora es una realidad y uno de los más felices de mi vida», dijo Slayman en un comunicado.

En el escrito, el hombre también agradeció la labor de los profesionales sanitarios y a las personas que lo han acompañado y se han interesado por su historia. «Quiero agradecer a todos en el Hospital General de Massachusetts que me cuidaron antes y después de mi histórico trasplante, especialmente al doctor Williams, al doctor Riella, al doctor Kawai y alas innumerables enfermeras que me cuidaron todos los días de mi estancia», declaró Richard Slayman en el texto al salir del hospital.

Asimismo, destacó que la atención recibida ha sido «excepcional», informa Ep. «Estoy emocionado de volver a pasar tiempo con
mi familia, amigos y seres queridos sin la carga de la diálisis que
ha afectado mi calidad de vida durante muchos años. Por último,
quiero agradecer a todos los que
vieron mi historia y enviaron buenos deseos, especialmente a los
pacientes que esperan un tras-

Experimentos previos de trasplantes de órganos de cerdos con genes alterados habían fracasado

«Estoy emocionado de volver a pasar tiempo con mi familia sin la diálisis», dice Richard Slayman plante de riñón. Hoy marca un nuevo comienzo no solo para mí, sino también para ellos. Mi recuperación avanza sin problemas y pido privacidad en este momento», señaló.

También quiso tener un recuerdo «especial para los pacientes que esperan un trasplante de riñón. Hoy marca un nuevo comienzo no sólo para mí, sino también para ellos», reflexionó.

En este momento todavía no puede saberse si el organismo de Slayman acabará rechazando el órgano trasplantado, y algunos expertos aseguran que para que los xenotrasplantes (trasplantes entre especies diferentes) estén ampliamente disponibles, se necesita llevar a cabo más operaciones similares y estudios clínicos.

Rick Slayman padecía una enfermedad renal terminal. Sufrió diabetes tipo 2 e hipertensión durante muchos años, y había sido sometido a un trasplante de riñón previo de un donante humano fallecido en diciembre de 2018, cuando llevaba siete años en diálisis.

La intervención realizada el pasado día 16 duró cuatro horas, y fue la primera efectuada con éxito en el mundo gracias a un riñón de cerdo modificado genéticamente a un hombre con enfermedad renal terminal. El riñón porcino fue suministrado por la empresa eGenesis de Cambridge (Massachusetts, Estados Unidos), a partir de un donante porcino que se modificó genéticamente con la tecnología CRISPR-Cas9 para eliminar genes porcinos nocivos. Asimismo, se incluyeron algunos genes humanos con el objetivo de mejorar la compatibilidad con el paciente.

El Massachusetts General Hospital de Boston realizó el primer trasplante exitoso de órganos humanos (riñón) del mundo en el año 1954, así como el primer trasplante de pene de Estados Unidos en 2016.

## Investigación a los efectos negativos del Nolotil

La Fiscalía de la Audiencia Nacional pedirá un informe a la Agencia Española del Medicamento

## R. S. MADRID

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha acordado investigar una
posible responsabilidad sanitaria
por los posibles efectos adversos
para la salud tras el consumo del
medicamento Nolotil. Lo hace tras
recibir la denuncia presentada por
el Defensor del Paciente y una vez
que se han registrado más denuncias tanto en la Fiscalía General del
Estado como en la Fiscalía Provincial de Madrid.

Así lo refleja un decreto firmado

por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, recogido por Ep, en el que designa como instructor de estas diligencias preprocesales de investigación al fiscal Manuel Campoy.

En este escrito, Alonso fija que las actuaciones del Ministerio Público en este caso tienen por objeto proteger el derecho fundamental de los ciudadanos ala integridad física con relación al derecho a la protección de la salud, y el derecho de los ciudadanos a ser protegidos contra los riesgos que puedan afectar su salud en su condición de

consumidores y usuarios de los servicios sanitarios.

En este contexto, la Fiscalía solicita como primeras diligencias solicitar a la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (Aemps) un informe en el que identifique a las empresas fabricantes de este medicamento, a las importadoras, las comercializadoras y las distribuidoras en España.

También quiere conocer de la Aemps las autorizaciones otorgadas al medicamento y la comunicación de reacciones adversas. Además, pide que se le informe sobre qué países han decidido retirarya este medicamento del mercado, y qué diferencias o razones llevan a mantener su comercialización en España.

El fiscal jefe recuerda que la Fiscalía de la Audiencia Nacional es competente «para conocer de todas aquellas actuaciones administrativas que competen, entre otros, a los organismos públicos con personalidad jurídica propia y entidades pertenecientes al sector público estatal con competencia en todo el territorio nacional». I.A RAZÓN • Viernes. 5 de abril de 2024

# Restaurantes 50

Es la decana de las sidrerías de Madrid, y posiblemente de todas las existentes en España, ya que abrió sus puertas en 1888.

La historia tan dilatada de este establecimiento sólo puede explicarse por la continuidad en dicha tradición que mantiene la cuarta generación de su fundador. Ven a conocernos, estamos en: El Paseo de La Florida nº 34, (junto a los frescos de Goya situados en la vecina Ermita de San Antonio)..



"Disfruta en nuestra terraza de nuestra Sidra de elaboración artesanal y nuestros platos tradicionales todos los días de la semana"

> Paseo de la Florida, 34 91 547 79 18 www.casamingo.es



Casa Mingo

## eda, 14 2 44

## c/ Espronceda, 14 91 442 22 44 www.restaurantegala.com

Restaurante Gala se encuentra en la calle Espronceda, en el castizo Barrio de Chamberí de Madrid. Un pequeño restaurante en el que desde su inauguración, en el ya lejano año 1989, ha mantenido sus señas de identidad: cocina de mercado elaborada en la que la calidad de los ingredientes y el mimo al cocinarlos saltan a la vista y al gusto en cada plato.

Han sido galardonados por quinto año consecutivo (2018-2022) por la Guía Michelin con la distinción de ser uno de los restaurantes Bib Gourmand de la Comunidad de Madrid. Así como recomendados por segundo año consecutivo por la Guía Repsol.



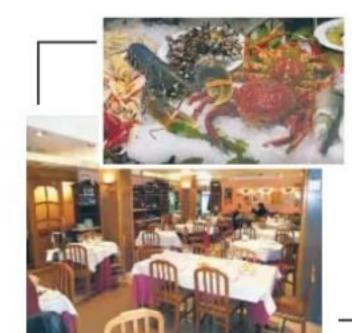

La Mejor Marisquería calidad-precio de todo Madrid, gran variedad de pescados y carnes. Especialidad Ostras de Arcade, nécoras, gambas, langostinos de Sanlúcar, Percebe Gallego y Centollo de la Ria, cigalitas y cigalas de Tronco...

ATENCIÓN PERSONALIZADA

Menus para grupos.

LOPEZ DE HOYOS 198, SAN NAZARIO 3. www.restaurantecriado.com 914160637 • 914133551

El sabor del Mar llevado a la mesa, ven a degustar nuestra riquísima merluza de pincho, pulpo a feira, empanadas caseras, carnes gallegas, pescados salvajes y los mejores mariscos de nuestras rías. Sabores gallegos traídos directamente a tu mesa. Abrimos de martes a domingo.

Calle del Nardo 2 915711724 www.restauranteburela.es



# L'abbraccio

Cocina tradicional mediterránea con toques modernos donde cada plato se elabora minuciosamente con los mejores productos de tierra y mar. Una acogedora barra donde se pueden degustar raciones, medias raciones y tapas, un cálido y espacioso comedor, además de una amplia terraza climatizada, siempre con un trato exquisito para que se sientan como en casa. En L'Abbraccio se respira la pasión y el profesionalismo de un gran equipo dedicado a la atención del cliente.

Salones para eventos con proyector, entrada para personas con movilidad reducida y aparcacoches.

Abierto de lunes a domingo Ven a disfrutar de nuestra acogedora terraza este verano

Capitán Haya, 51 91 579 08 49 • 91 571 86 64 www.labbraccio.com



34 SOCIEDAD

Viernes. 5 de abril de 2024 • LA RAZÓN

## Javier Martí

n un mundo cada vez más digitalizado, los ciberataques al sector de la salud se han convertido en una pandemia silenciosa. La creciente amenazaque representan estos ataques pone

en riesgo no solo la integridad de los datos sensibles de los pacientes, sino también la confianza en el sistema sanitario y la estabilidad económica.

Los ciberataques al sector sanitario tienen como objetivo principal el robo de datos sensibles, como historiales médicos, información financiera y otros documentos personales. Estos ataques se realizan a través de diversos métodos, el ransomware y el phishing son unos de los más comunes. Los ciberataques de los que hablamos afectanaladisponibilidad de datos, la prestación de servicios y la calidad de la atención al paciente. Además, la falta de recursos, la complejidad de los sistemas informáticos y la falta de concienciación del personal sanitario agravan esta situación.

Escrucial priorizar la seguridad de la información en el sector de la salud. Esto implica invertir en medidas de protección para los sistemas informáticos y los datos de los pacientes, así como implementar medidas de prevención a través de formación del per-

## Opinión

# Ciberseguridad en el sector salud: un desafío creciente



La complejidad de los sistemas informáticos en sanidad es relevante

Las

precipitaciones

del fin de semana

podrían ser en

forma de barro

sonal, actualización de software y desarrollo de planes de respuesta a incidentes. Además, la colaboración público-privada es fundamental para desarrollar estrategias conjuntas de prevención y respuesta.

Según estudios de referencia, las principales puertas de entrada para los ciberataques en el sector sanitario incluyen la mala configura-

> ción de seguridad, errores humanos en la operación y ataques de ingeniería social. El ransomware es el tipo de ataque más frecuente, seguido del robo de datos y los ataques de intrusión. La mayoría de estos ataques son perpetrados por ciberdelincuentes organizados con motivaciones económicas, y las principales víctimas son centros asistenciales, hospitales y autoridades de salud.

> La ciberseguridad en el sector de la salud es un desafío que no podemos ignorar. Es hora de tomar medidas contundentes para proteger la información de los pacientes y garantizar la confianza en el sistema sanitario. Solo así podremos construir un sistema sanitario más resiliente y preparado para las amenazas del siglo XXI. El futuro de la salud está en juego, y es responsabilidad de todos actuar con determinación para enfrentar este desafío.

Javier Martí es responsable de Ciberseguridad en Secure&IT

## Llega la calima y las altas temperaturas, de hasta 33°C

El polvo en suspensión del Sáhara alcanza hoy a la península

## R. S. MADRID

Una «gran lengua de calima» se extenderá hoy por España antes de un fin de semana «muy cálido para la época», donde en algunas zonas se podrían alcanzar los 30°C y la máxima se prevé en Murcia, con 33°C, según la predicción de eltiempo.es que añade que, de cara al fin de semana, la llegada de un frente atlántico podría dejar lluvias de barro en el oeste y centro peninsular.

Este polvo en suspensión llegará directamente del Sáhara después de que la borrasca «Olivia» se haya desplazado al noreste en dirección a Reino Unido, lo que favorecerá el viento del sur sobre la Península. De hecho, el flujo del sur será tan intenso que otros países europeos también tendrán polvo en suspensión durante el fin de semana, cuando la calima llegará al sur de la península escandinava.

El portal meteorológico indica

que empezará a entrar calima por el sur peninsular a partir del viernes, cuando podría incluso llegar a las islas orientales de Canarias. La concentración de partículas será todavía baja durante esta jornada y principalmente se notará en Andalucía.

El sábado y el domingo la calima

dejará los cielos anaranjados y plomizos en casi todo el territorio peninsular y Baleares. En este sentido, eltiempo.es avisa sobre los posibles efectos sobre la salud de las personas

con problemas respiratorios debido a que la calidad del aire pueda verse muy afectada. El domingo, la calima se dejará notar mayoritariamente en Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura o Madrid.

El lunes es probable que se vaya retirando hacia el este con la entrada de un frente atlántico más activo y el cambio de vientos a componente oeste, aunque aún podría ser intensa en Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, este de Andalucía y Baleares.

Las altas presiones se retirarán hacia el Mediterráneo durante el fin de semana, lo que favorecerá que un frente consiga penetrar en

> la Península. Por días, este frente entrará el sábado porGaliciadonde dejará una jornada de lluvias e irá avanzando lentamente hacia el este. Según el portal, vendrá

acompañado en altura de una vaguada, por lo que el domingo también podrían formarse tormentas en zonas del oeste y centro peninsular.

Todas estas precipitaciones podrían ser lluvias de barro debido a la presencia de calima en casi todo el país durante el fin se semana,



Este cielo será habitual en las próximas horas

sobre todo Andalucía, Extremadura, ambas Castillas, en las regiones cantábricas, en la Comunidad de Madrid, La Rioja e incluso en Navarra y puntos de Aragón.

En cuanto a las temperaturas, el viento del sur que va a provocar la entrada de la calima también va a favorecer que el fin de semana sea muy cálido. Los termómetros continuarán subiendo durante los próximos días de manera casi generalizada y las máximas más altas de la semana se darán entre el vier-

nes y el sábado, y Murcia podría alcanzar los 33°C.

Entre hoy y mañana se darán las máximas más altas de toda la semana. Este viernes será una jornada muy cálida en España, con un ascenso notable en puntos del oeste, interior y sur.

El sábado será la jornada más cálida en zonas del sur, interior y puntos del Cantábrico, con hasta 30°C en ciudades como Córdoba, Jaén, Murcia, Zaragoza e incluso acercarse en Bilbao. LA RAZÓN • Viernes. 5 de abril de 2024



## El libro del día

«Tiempo de silencio» Luis Martín-Santos SEIX BARRAL 304 páginas, 19,90 euros

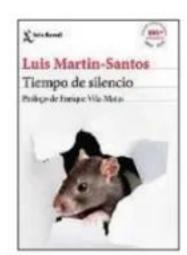

La aparición en 1961 de «Tiempo de silencio» supuso una revolución para la literatura del momento, gracias al talento de Luis Martín-Santos para trasladar la realidad española a las innovaciones narrativas de autores como James Joyce. Fue un antes y un despúes, una innovadora literatura que ahora se homenajea a través de una exposición en la Biblioteca Nacional, «Luis Martín-Santos. Tiempo de Libertad»—. La obra se ubica en Madrid, en otoño de 1949: Pedro, un joven científico, ve interrumpida su investigación sobre el cáncer por falta de ratones, lo que le lleva a adentrarse en los bajos fondos de la capital.

# El manga o la tradición que cambió el mundo

## Concha García

n tiempos de NFT, IA u otras siglas tecnológicas, figura una modalidad artística que lleva calando en el imaginario occidental mediante goteo y durante años, y que ya puede presumir de un éxito consolidado. Se trata del manga y el anime, esas historietas japonesas de ojos saltones y barbillas picudas que se han ido ganando nuestros corazones a paso lento, pero firme. En 1975 se estrenó en España «Heidi», y solo los corazones más fríos son inmunes a Niebla y el abuelito. Después llegaron el valiente «Marco», «Mazinger Z» y «Oliver y Benji», y el fenómeno que hoy día rodea a obras como «One Piece» o «Naruto» es

casi tan inabarcable como la IA misma. Podemos señalar al manga como la mayor revolución cultural del siglo XXI, y el por qué de esta categoría lo recoge la exposición «The art of manga».

El Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM) reúne más de 150 piezas y obras de arte procedentes de colecciones privadas internacionales: desde libros y pergaminos ilustrados o xilografías japonesas de los siglos XVIII y XIX, a pinturas y manuscritos de manga, carteles originales, fotogramas, revistas y cómics raros, así como esculturas de edición limitada. Estos objetos abarcan varias épocas históricas alrededor de esta producción japonesa, y evidencian el cambio global que se ha producido en la percepción del manga, desde la subcultura al mainstream. Los visitantes se podrán sumergir en un universo que invitará a explorar como nunca arte este fenómeno cultural, a través de un recorrido histórico desde sus orígenes hasta la actualidad. La estrecha relación entre el manga moderno y el arte tradicional japonés, así como su impacto artístico a nivel global, son aspectos que se narran acompañados de curiosas escenografías, como es la reproducción de un templo Yokai, de un Torii (puerta tradicional) o de un jardín zen. Asimismo, «The art of manga» rinde tributo a mangakas pioneros e influyentes de todos los tiempos, como es Osamu Tezuka, conocido como «el Dios del Manga» por su enorme aportación a la técnica de la viñeta japonesa, así como Shigeru Mizuki, Kitagawa Utamaro o Katsushika Hokusai.



«Mazinger Z» se estrenó en España en 1978 y se convirtió en un ídolo infantil, además de popularizar el anime y el manga



Cine

Sirviéndose del simbolismo onírico del Apocalipsis, la directora Sofia Alaoui debuta con «Animalia», una fábula mística y turbadora sobre la mujer y la religión premiada en Sundance

# Los marcianos invaden Marruecos

Marta Moleón. MADRID

tto se mueve insegura por las costuras semioníricas de un escenario anclado al fin del mundo mientras los perros detectan presencias turbadoras externas y marcianas y la tierra emite llantos y quejas en un lenguaje que nadie entiende, en un idioma que parece soñado.

Concebida como una odisea humana intimista yapocalíptica salpicada por la incertidumbre metafísica de lo inaccesible y lo
telúrico, «Animalia» comienza
sigilosa y discreta, con la huida de
esta joven mujer embarazada que
se siente amenazada por un conjunto de factores climatológicos
extraños que están sucediendo
alrededor del inmenso palacio en
el vive junto a la adinerada familia

de su marido pero cuyos orígenes humildes rurales, sin embargo, no parecen mostrar atisbo alguno de pertenencia hacia esa clase social. De tan mística y simbólica, la ópera primera de Sofia Alaoui funciona estructuralmente con la inestabilidad de lo predictivo y la retórica decantada de todo aquello que no conocemos pero que sin embargo nos asusta para proponer un relato en el que la mujer

y su desigual tratamiento en la sociedad patriarcal marroquí se convierte en el centro de la acción y en el señalamiento velado de la misma. A este respecto, la también autora del corto «Y si mueren las cabras», rodado en las montañas del Atlas con actores no profesionales y diálogos exclusivamente en tamazight –una variante de la lengua bereber-, por el que se alzó con el César al

mejor cortometraje de ficción en 2011 y en el que ya trataba asuntos que orbitan en este primer largo relacionados con lo sobrenatural y la alteración de la fe, señala en una reciente entrevista que no hacía una película como esta para mostrarle a Europa cómo su país de origen, Marruecos, es realmente inferior a los demás o para subrayar que «nosotros, los pobres marroquíes, las pobres mujeres,



«ANIMALIA»

Directora: Sofia Alaoui. Guion: S. Alaoui, Laurie Bost, Raphaëlle Valbrune-Desplechin. Intérpretes: Oumaïma Barid, Mehdi Dehbi, Fouad Oughaou, Oumaïma Oughaou. Marruecos, 2023. Duración: 90 minutos. Drama.

## El cielo no puede esperar

Como en toda fábula apocalíptica que se precie de serlo, en «Animalia» el comentario social se hibrida con la deriva espiritual, y el conflicto de clases deviene examen de conciencia. Lo que, en un principio, parece un relato que apunta al melodrama, sustentado en el arquetipo de la mujer desclasada, atrapada en una jaula de oro en la que se siente juzgada, rechazada por un espacio de lujo y opulencia al que no pertenecerá nunca, pronto da un brusco giro de guion que desplaza la mirada de la protagonista, que, como la del espectador, se enfrenta a un escenario

completamente nuevo, del que solo podemos descifrar signos, huellas, premoniciones. En pleno Marruecos rural, Itto, embarazada y sola en un palacio de cuento oriental, huye en busca de su familia política cuando algo ocurre en el cielo. La película es deliberadamente ambigua al describir ese «algo» que parece debatirse como una agitación de lo invisible, como una vibración que captan los animales y ciertos individuos, de repente propensos al aforismo opaco e iluminador. Digamos que Sofia Alaoui extrema los misterios de una película de Shyamalan -parece que estemos ante una invasión

alienígena, aunque no queda claro cuáles son sus formas y alcances- para crear una atmósfera penetrante, extraña y perturbadora, una especie de territorio liminal entre lo real y lo

## Lo mejor

Su atmósfera inquietante y difusa, que evoca la de un despertar pospandémico

## Lo peor

▶En su tercio final parece enquistarse en su premisa, sin saber cómo avanzar

trascendente. A veces la ambigüedad linda con la arbitrariedad, como si la ruptura de la lógica que impone lo fantástico solo fuera un pretexto para contrastar la lucidez de Itto con la ceguera de los que no quieren ver más allá de sus privilegios. Porque, al cabo, de lo que trata «Animalia» es de un despertar que cuestiona el papel de la mujer en la clasista sociedad árabe y el sentido de la fe cuando se topa con lo que no se puede decir ni comprender, cuando la razón se agota en sí misma.

Sergi SÁNCHEZ



LA INFORMACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE LA RAZÓN

#### El callejón del gato



#### **\*** Innovación tecnológica local



Diez ayuntamientos de la Comunidad de Madrid participan este año en el proyecto piloto de innovación tecnológica Govtechlab Madrid, que tiene como objetivo «acercar nuevas soluciones a los grandes retos digitales» de las administraciones y localidades madrileñas. Un programa impulsado por la Fundación para el Conocimiento madri+d, que pretende impulsar soluciones tecnológicas en la administración pública.



Uno de los grandes reclamos es el modelo Baryonyx. Con un peso de 400 kg, este dinosaurio fue creado en 790 horas con 102 317 piezas

#### Ciudadano M

# Los «dinos» de Lego también asustan

#### Rafael Fdez. MADRID

Terror y curiosidad a partes iguales. Eso es lo que se puede experimentar en el Pabellón 5.1 del recinto ferial de Ifema Madrid. Allí, hasta el 26 de mayo, es posible ver una exposición inmersiva que ofrece un viaje interactivo y emocionante a través de las historias y personajes de la franquicia Jurassic World. Más de 50 dinosaurios de gran tamaño, atrezzo, escenarios y actividades fabricadas con más de seis millones de piezas Lego a cargo de Brickman, dirigido por Ryan McNaught.

Dela mano de Proactiv Entertainment llega a Madrid esta exposición creada por Ryan «The Brickman» Mc-Naught en colaboración con Universal Pictures y Amblin Entertainment. Un evento que trae la franquicia, de gran éxito, Jurassic World, con la mayor exhibición Lego mostrada en España hasta la fecha. Los visitantes comenzarán el recorrido cruzando las emblemáticas puertas de Jurassic World, de cuatro metros de altura, para conocer la islay, a continuación, el funcionamiento interno de su laboratorio donde manipulan genéticamente a los dinosaurios. Los exploradores se aventurarán en el recinto de las crías de dinosaurio, donde les espera un Brachiosaurus de tamaño real fabricado con casi dos toneladas de piezas. También aprenderán a rastrear dinosaurios por la isla antes de encontrarse con los velociraptores fugados Blue y Delta y, por supuesto, con un enorme T-rex.

Hay para todos, pero cabe apuntar que uno de los grandes reclamos es el modelo Baryonyx, uno de los favoritos de los fans. Elaborado con un peso de 400 kg, este nuevo dinosaurio fue creado en 790 horas con 102.317 piezasymide 4,8 m de largo, más de 1,5 metros de ancho y 2,5 de alto.

Además, los fans de Lego contarán con numerosas actividades con 2,5 millones de piezas para jugar. Explorarán la construcción de islas, la paleontología Lego y el descubrimiento a través de mosaicos misteriosos y creaciones de dinosaurios híbridos. Podrán aprender a rastrear a un dinosaurio creando huellas de especies, e incluso construir vehículos de escape para huir de un T-rex.

2 MADRID

Viernes, 5 de abril de 2024 • LA RAZÓN

#### En foco



Alrededores del centro de inmigrantes habilitado por el Gobierno en Alcalá de Henares

# «Ya hemos acogido a los mismos menores inmigrantes que en 2023»

Una misiva de la consejera de Familias regional dirigida a Grande-Marlaska revela «las brechas legales» de la crisis migratoria

x.com/byneomelegialu

#### J. V. Echagüe. MADRID

«Ministro, no podemos seguir ni un día más con desinformación, falta de coordinación e improvisación por parte del Ministerio». Con estas líneas finales, la misiva escrita por Ana Dávila, consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, y dirigida a Fernando Grande-Marlaska, pone de relieve un problema que amenaza con desbordarse: la crisis migratoria. La situación es límite. «Ahora mismo, nos situamos en el pico más alto de ocupación de toda nuestra historia, superando cualquier escenario vivido anteriormente», afirma la consejera en la carta, a la que ha tenido acceso este periódico.

Según avanzan a LA RAZÓN fuentes del Ejecutivo autonómico, con esta iniciativa, el Gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso quiere ofrecer al Ministerio del Interior «toda su colaboración» para intentar solucionar «un grave problema que afecta a todas las

administraciones» y que en Madrid tiene su epicentro en el aeropuerto Adolfo Suárez. Y es que, solo en nuestra región, señala Ana Dávila, «hemos atendido desde el 1 de enero a 1.005 posibles menores inmigrantes». Prácticamente, añade, «los mismos que en todo 2023».

Esa referencia a los «posibles menores», explica la consejera, se debe a que muchas personas, en su mayoría procedentes de África y que aterrizan en el aeropuerto madrileño, se declaran como tales «sin serlo». El objetivo, «utilizar nuestro sistema como albergue y tránsito a otros emplazamientos», asegura.

Fuentes de la consejería detallan que son las administraciones autonómicas las encargadas de hacerse cargo de los menores no acompañados. Las dificultades, añaden, aparecen cuando dichos menores no portan consigo ningún documento que acredite su edad y, además, existen serias dudas de que verdaderamente tengan menos de 18 años. Es en esos

#### La información, recibida, entre cero y nada

Desde la Consejería subrayan un problema, ya manifestado por entidades locales como el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, y que no tiene visos de corregirse: la información que el Gobierno comparte con las autonomías «es entre ninguna y cero». No se habla de los posibles retornos de esos menores, ni los acuerdos con otros países para favorecer el derecho de esos niños para que vivan con sus familias... Y tampoco se informa del número de personas a acoger, lo cual dificulta enormemente planificar los recursos.

MADRID 3

MADRID 3

casos cuando entra en acción el protocolo del 13 de diciembre de 2014, de carácter estatal, en el que se atribuye a las Fuerzasy Cuerpos de Seguridad del Estado la reseña del menor, la inscripción en el Registro de Menores No Acompañados (RMENA) y su entrega a la entidad pública de protección, en este caso autonómica. De hecho, en ocasiones, estos jóvenes son sometidos a pruebas radiológicas para determinar su edad. Y, durante ese ínterin, permanecen acogidos en centros de menores.

Sin embargo, y como explican desde el Gobierno regional, esto es la teoría. En la práctica, dichos jóvenes pendientes de verificar su edad pueden pasar dos, tres o cuatro meses en dependencias de la Comunidad de Madrid hasta que se determina su minoría, o no, de edad. Y si bien es algo que «ha sucedido siempre», ahora no son problemas puntuales: dentro de una crisis migratoria como la actual, son situaciones muchas más frecuentes de lo deseable.

#### «Viejos» en los centros

Para hacerse una idea del problemas, las mismas fuentes señalan que, algunos internos de centros de menores afirman tener hijos de quince años, y sus compañeros se refieren a ellos como «viejos».

Ante esto, la consejera de Familia pide a Marlaska que se den «instrucciones claras y precisas que permitan coordinar la intervención» de todas las instituciones yadministraciones. De ahí que, un primer paso, «sea identificar las lagunasy brechas» en el aeropuerto de Barajas. Del mismo modo, consideran imprescindible actualizar el protocolo de 2014 y «adaptarlo a las nuevas realidades». Y es que, entre otros ejemplos, desde el Gobierno regional explican algunas prácticas muy recientes, como la aparición de pasaportes de Gambia, legales en principio, pero rellenados - previo pago - con datos falsos. Entre esos datos, estaría la edad de su portador.

«Exigimos que, con carácter urgente, el Gobierno de España se haga responsable y atienda a los menores que presentan dudas sobre su edad biológica mientras se determina la misma, como es su obligación, en lugar de ponerlos a disposición de las comunidades autónomas», prosigue Ana Dávila. Y es que «esta inacción y ausencia de control hace que estas personas sean aún más vulnerables, que España se convierta en la puerta de entrada para las mafias de trata de mujeres y niños y, sobre todo, que nuestro sistema de protección se encuentre en grave riesgo».

# Nuevo tropiezo del Cercanías, ahora a su paso por Alcalá

La avería de una locomotora de un tren de mercancías provocó retrasos en plena hora punta de la mañana

Martin Benito, MADRID

Rara es la semana que la madrileña red de Cercanías de Renfe no registra incidencias por alguna avería. Ayer no fue la excepción: desde la hora punta de la mañana de ayer se produjeron retrasos en la frecuencia de las líneas C-2, C-7 y C-8, debido a la avería de la locomotora de un tren de mercancías. En esta ocasión, entre las estaciones de Alcalá de Henares y Meco.

La incidencia provocó retrasos de entre 10 y 30 minutos en los trenes que circulaban por esta vía, tanto los que iban en dirección Atocha-Chamartín como a Guadalajara.

En torno a las 9:00 horas, el tren afectado, que se encontraba estacionado entre las estaciones de Alcalá y Meco, ha podido continuar la marcha tras subsanar la avería, informa Europa Press.

#### Otras incidencias

Estas incidencias se suman a las registradas apenas 24 horas antes. El pasado miércoles, la circulación de trenes de las líneas C-3 (Aranjuez-Atocha-Sol-Chamartín) y C-4 (Parla-Alcobendas-San Sebastián de los Reyes/Colmenar Viejo) de la red de Cercanías registraron retrasos de hasta 40 minutos debido a varias incidencias.

En esa ocasión, el primer incidente se registró sobre las 5:50 horas y afectó a los trenes que circulaban entre Fuencarral y Cantoblanco Universidad, según explicaron a Europa Press fuentes de Adif.

Al parecer, dicha incidencia estuvo motivada por el arrollamiento de una persona en un 
paso no autorizado para peatones, lo que provocó la supresión 
de trenes y la modificación de 
recorridos, con los consiguientes 
retrasos en la frecuencia de paso 
de los convoys.



La estación de Atocha ha registrado varias incidencias en el último mes

Los problemas se solventaron en torno a las 9:00 horas, cuando se subsanó la avería

Veinticuatro horas antes se produjeron retrasos de hasta 40 minutos en las líneas C-3 y C-4 Así, durante parte de la mañana del miércoles, los trenes con destino y origen a Aranjuez finalizaban su recorrido en Atocha, mientras que los trenes con destino a Alcobendas-S.S. de los Reyes finalizaban en Fuencarral, estableciéndose un servicio lanzadera entre Cantoblanco y Alcobendas.

Mientras, el pasado lunes 1 de abril, la circulación de trenes en la C-9 (Cercedilla-Cotos) quedó interrumpida entre Cercedilla y el Puerto de Navacerrada a las 9:55 horas debido a la caída de un árbol sobre la infraestructura. El personal de Adif logró retirar el obstáculo y despejar la vía sobre las 16:38, según seña-

laron fuentes del gestor ferroviario.

Con todo, estas últimas incidencias palidecen al lado de las sufridas hace cuatro semanas, cuando un problema registrado de madrugada, en las obras de infraestructura en la entrada sur de Atocha, afectó a los trenes con demoras o reprogramaciones de servicio. En aquella ocasión, afectó a las líneas C3, C4a, C4b y C5, que proceden del sur de la Comunidad, como Getafe, Parla, Aranjuez o Móstoles, y también al servicio de trenes entre Villaverde, Méndez Álvaro y Atocha, en ambos sentidos. En este último caso, debido a un problema en la señalización.

4 MADRID



Distrito Centro, una de las zonas de Madrid en la que no se permite el acceso de vehículos A

# Las ayudas para cambiar de coche: 38,3 millones

las subvenciones del plan Cambia 360, centradas en los vehículos más contaminantes

#### J. V. Echagüe. MADRID

El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado las subvenciones para aquellos particulares que deseen cambiar sus vehículos A (los llamados sin etiqueta y los más contaminantes) por otros más ecológicos. Se trata de la línea de ayudas Cambia 360 que, tras su aprobación en Junta de Gobierno, contará con un montante de 33,8 millones para vehículos, así como 33,3 millones también para el cambio de calderas.

Desde el Área de Medio Ambien-

te, Movilidad y Urbanismo que preside Borja Carabante, adelantaron ayer que, por primera vez, el Ayuntamiento ha aprobado las seis líneas de subvenciones a la vez: ayudas para la adquisición de vehículos para particulares; para infraestructuras de recarga eléctrica; para micromovilidad; destinadas a la compra de vehículos de mercancías; dirigidas al sector del taxi y las reservadas a la sustitución de calderas y sistemas de climatización. Todas ellas se publicarán en los boletinesoficiales del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid el próximo 9 de abril.

En lo que respecta a la renovación de turismos de uso particular -la convocatoria más solicitada del Plan Cambia 360-, se reservarán 14 millones de euros para los interesados. Como novedad, en esta edición se busca incentivar el achatarramiento. Por ello, la ayuda base se reduce de 6.000 a 4.500 euros por la adquisición de un ve-

#### Apuesta redoblada por los puntos limpios

La Junta de Gobierno de Cibeles también aprobó la licitación del contrato de servicios de explotación de los puntos limpios, fijos y móviles. Tal y como explicó Borja Carabante, con un presupuesto de 43,3 millones de euros para los próximos cinco años -frente a los 23,8 millones del contrato de 2019 a 2023-, los puntos limpios fijos de la ciudad de Madrid incorporarán el intercambio de objetos voluminosos y eléctricos en el servicio ReMAD y se ampliarán los horarios y las frecuencias de los puntos limpios móviles, entre otras mejoras.

hículo CERO y de 3.000 a 2.500 euros para un vehículo ECO. Pero, a su vez, se incrementa el incentivo por achatarramiento de 2.500 euros a 4.000 y de 2.500 euros a 3.000, respectivamente. En el caso de comprar un vehículo C, la destrucción voluntaria seguirá siendo una condición obligatoria para poder percibir los 2.500 euros de subvención. El plazo de solicitud para estas ayudas es del 24 de abril al 7 de junio.

Desde Cibeles explican que, con la suma, se podrían recibir hasta 8.500 euros por la adquisición de un vehículo CERO, hasta 5.500 euros por un ECO y 2.500 por uno C. Además, el importe de la subvención se incrementará en un 10 por ciento cuando el beneficiario cuente con título de familia numerosa y en otro 10 % en el caso de que el beneficiario sea una persona con discapacidad que adquiera un vehículo adaptado. También como novedad, durante este ejercicio podrán solicitar la ayuda los menores de edad que tengan reconocida una discapacidad por movilidad reducida.

En lo que respecta a la ampliación de infraestructuras de recarga, el crédito pasa de los 750.000 de 2023 a los 2,25 millones de euros. El Ayuntamiento se centrará en la implantación de puntos de recarga en aparcamientos de uso residencial privados (500.000 euros) y en párquines para residentes (750.000 euros).



#### Javier Ors

#### Sánchez en Cuelgamuros

a oposición da por muerto a Pedro Sánchezy Pedro Sánchez se ha ido a ver a los muertos de Franco en Cuelgamuros. Aquí existe una políticaretrovisor que se hace mirando hacia atrás, echando las deudas pendientes al prójimo, porque para la politiquería el pasado, más que un país extraño, como dicen los historiadores, es toda una intendencia. Un argumentario para apedrear a los de la bancada de enfrente, lo que da un reflejo muy goyesco de nosotros mismos. La Guerra Civil nos ha dejado en las cunetas una herencia de fosas difícil de gestionar. La Transición no lo resolvióy, después, tampoco se ha sabido dar una respuesta consensuada, porque aquí nunca se ha gobernado con sentido de consenso, sino por decretazos y mayorías, algo que nos perfila bien y nos define como un pueblo de revanchismos y de muy escasas generosidades. Que el PSOE se marcara una Memoria Histórica y ahora se desmarquen los del PP yVoxconunasLeyesdelaConcordia de muy deficitario fondo solo prueba que aún estamos metidos en nuestros atrincheramientos seculares, y que más allá de la pachanga, aquí somos incapaces de tender la mano.

En estas tierras todavía tenemosuna prole de guarda cantones a los que les irrita que otros sepulten a los familiares que crían cardos en arcenes y tapiales, sin que caigan en la cuenta de que oponerse a eso no supone solo negarles un entierro, sino también la humanidad, porque no existe nada más humano que dar sepultura a los tuyos, algo que entendían bien los neandertales pero que le cuesta comprender a muchos homo de hoy. España es secularmente un sitio donde a los muertos nunca acabamos de enterrarlos del todo, ya que en cualquier momento nos resultan útiles y nos viene bien para hacer un mitin en Las Ventas. Lo que menos cuenta son los familiares, de los que nadie se acuerda, y a los que nadie invita a Cuelgamuros.

MADRID 5

#### Beatriz Pascual, MADRID

Lo dijo el Papa Francisco hace un año: «Rezar cantando, es rezar dos veces». Después del éxito del año pasado, la Fiesta de la Resurrección vuelve a la Plaza de Cibeles. Este festival de acceso libre nació en 2023 con el único propósito de que los cristianos celebraran el hecho más importante que para ellos ha habido a lo largo de la historia: la Resurrección de Cristo. «Puesto que como dice San Pablo, sin la resurrección de Cristo nuestra fe no tendría sentido. Y organizar una fiesta lúdica, con canciones, y a la que se pudiese acercar tanto los cristianos como los que no lo son, nos pareció una forma adecuada», cuenta a LA RAZÓN Alfonso Bullón de Mendoza, Presidente de la Universidad San Pablo CEU y de la Asociación Católica de Propagandistas, responsables de esta fiesta. Las cifras les avalan: hace un año, más de 60.000 fieles acudieron a la cita. Una respuesta que no esperaban pero que recibieron con gran alegría: «No solo por ver tanta gente reunida para celebrar, sino por ver una enorme cantidad de gente joven y de familias. Ver tantas fa-

# Fiesta de la Resurrección: rezar cantando vale por dos

Modestia Aparte, Hakuna Group Music y Juan Peña, entre otros, se reunirán este sábado en Cibeles para celebrar a Cristo

milias yendo hasta allí para compartir fue emocionante», confiesa. Como novedad, este año se colocarán diversas pantallas y altavoces por el Paseo de Recoletos para que el público pueda disfrutar de esta propuesta musical.

Esta segunda edición estará presentada por el influencer Nachter y el presentador Jota Abril y contará con las actuaciones de Modestia Aparte, Marilia –ex integrante de Ella Baila Sola– o Hakuna Group Music, HTB Worship (Alpha), Juan Peña, Estenez, Dj Padre Guilherme y Dj El Pulpo. Una selección de artistas que han hecho desde la Asociación en función en base a dos motivos: artistas comprometidos con la música religiosa y otros grupos más conocidos y enfocados a las generaciones más maduras. «Todos han estado muy predispuestos a participar y nosotros más que agradecidos por que lo hagan». En los últimos años, la música religiosa se ha convertido en un fenómeno musical impresionante, no solo en España, también en el extranjero. Grandes grupos como Hillsong o For King & Country, cuentan con millones de seguidores en redes. «Tampoco hay que olvidar que dentro de los Grammy hay una categoría que premia este tipo de música. Esto es reflejo de la fuerza que tiene hoy en día en el mundo anglosajón».

Con esta nueva edición, pretenden que sea una fiesta que se vaya consolidando. «Nuestro propósito es que se celebre todos los años, es una fiesta que nace con vocación de perpetuidad. Esperamos que cada vez pues se vaya consolidando más, vaya siendo más conocida y por tanto atraiga un número mayor de gente», asegura Bullón.

Como presidente de la Asociación Católica de Propagandistas,
en los colegios y universidades de
San Pablo CEU, cree que «a nivel
general posiblemente la presencia de la fe ha disminuido entre los
jóvenes». Sin embargo, si les considera comprometidos. «Es decir,
ahora se ve que los pequeños grupos que a lo mejor que antes había
en pastoral, son cada vez más numerosos y más entusiastas», y
añade, «una cosa es una evolución general de la sociedad, que
es evidente que va en un sentido

cada vez de una mayor descristianización, pero por otro lado que los núcleos cristianos pues digamos que están siendo cada vez más sólidos y cada vez con una actividad mayor».

#### **Cursos y peregrinaciones**

La Asociación Católica de Propagandistas lleva desde 1908 dedicada a la propagación de la fe católica y al apostolado, formando e instando a sus miembros para que tomen parte activa en la vida pública y sirviendo de nexo de unión de los católicos. Cuenta con 23 centros repartidos por toda España, en los que se realizan numerosas actividades, entre las que destacan los cursos de verano y las peregrinaciones. Una de sus principales acciones es el Congreso de Católicos y Vida Pública que se celebra anualmente desde 1999, y que con el paso del tiempo se ha convertido en un referente del catolicismo español. A este congreso se sumaron, desde el 2006, las Jornadas Católicos y Vida Pública que recorren España cumpliendo con el fin asociativo de promover el bien común y los principios del humanismo cristiano en todos los ámbitos.

# GONZALO PEREZ

El año pasado, el evento reunió a 60.000 jóvenes en la plaza madrileña

#### Hakuna, un fenómeno músical

Desde hace ya diez años, es difícil no verles en los eventos católicos. Hakuna nació en 2013 en las Jornadas Mundiales de la Juventud de Río de Janeiro en 2013 desde un grupo de jóvenes que se reunían en una iglesia de la capital para realizar horas santas, componer música y otras muchas actividades. El boca a boca, hizo que cada vez se congregasen más personas y muchos de ellos lo hicieron gracias a sus canciones. La música hizo que muchos conectasen con la religión. Sus conciertos han sido todo un éxito, congregaron a más de diez mil personas en el Palacio Vistalegre y el Wizink Center de Madrid. Este sábado estarán en La Cibeles y ya han anunciado próximos conciertos para los próximos meses.

#### **Palacios**

# Siete siglos de historia y un viejo torreón

El actual castillopalacio de Viñuelas tiene su origen en una torre defensiva. aunque el edificio actual es del XVII

#### Ángel Luis de Santos. MADRID

Pese a que lo que se ve en la actualidad poco o nada tiene que ver con sus orígenes, el edificio que hoy conocemos como castillo o palacio del Soto de Viñuelas es uno de los edificios con más pedigrí de Madrid, con sus siete siglos de historia a sus espaldas.

El origen de la propiedad, con su antigua torre vigía, su extenso monte, que aún perdura, y el cazadero, se remonta al sistema defensivo que crearon los musulmanes por debajo del Sistema Central para defender Toledo.

Tras la toma de Madrid y de buena parte de la zona centro de la península por parte del Alfonso VIII, el monarca otorgó a la Orden de Santiago una serie de espacios, por el apoyo prestado durante la Reconquista, entre los que figuraba el monte de Viñuelas.

En la Edad Media, la finca perteneció al segoviano Sexmo de Manzanares, después señorío del Real de Manzanares, propiedad de la Casa de Mendoza, aunque en el siglo XVI pasó a manos del emperador Carlos I, que se la vendió a Arias Pardo de Saavedra, mariscal de Castilla.

En las Relaciones Topográficas de época de Felipe II, en el siglo XVI, se refieren a la dehesa de Viñuelas y destacan la existencia de una casa con torre y un corral.

En 1692, su dueña, la condesa de Castellar, vendió la finca a Cristóbal Alvarado Bracamonte. Ya entonces, la torre estaba en estado ruinoso. Cinco años más tarde, Alvarado vendió la propiedad a su sobrina, María Teresa Alvarado y Bracamonte, quien encargó el derribó de la vieja torre defensiva y la construcción del castillo-palacio, para facilitar la estancia de

> Imagen del castillopalacio de Viñuelas, en el entorno de El Pardo

Felipe V, atraído por su riqueza cinegética. Este palacio es el origen del que hoy conocemos.

Desde entonces, fue uno de los sitios predilectos de Carlos III por su abundante caza, encargando al arquitecto Carlos Antonio de Borbón que mejorara las instalaciones y que, se supone, hizo mejoras en la casa para adaptarla a los gustos del monarca. También fue este arquitecto el que dejó la primera imagen del castillo.

En mayo de 1751, la Corona se hizo con los terrenos, incorporándolos al Real Sitio de El Pardo y cerrando todo el perímetro con una tapia de mampostería que abarcó 40 kilómetros. Décadas después, en el XIX,, tras la caída de Isabel II, el paraje fue subastado.

Uno de sus propietarios fue Joaquín de Arteaga y Echagüe, descendiente del primer marqués de Santillana y fundador de la Compañía Hidroeléctrica Santillana. Destacó también por su lucha

contra el expolio y abandono del patrimonio arquitectónico español. Para la restauración y ampliación del castillo compró los restos de la iglesia de San Francisco de Cuellar, en 1918, eligiendo a Vicente Lampérez para abordar el proyecto y convertir la antigua casa en una mansión museo. Entre 1919 y 1923 se llevaron a cabo las obras.

Así, el viejo caserón se amplió a ambos lados, este y oeste, de tal manera que fue transformado en un palacete-museo, en donde el duque exponía sus colecciones de armas, tapices y otras obras de arte. En esta ampliación se integraron partes completas de la iglesia de Cuellar y otras construcciones. Por ejemplo, el Salón gótico con sus bóvedas de crucería con los escudos de los Mendoza, sus arcos de salida a los jardines y sus grandes ventanales góticos y el

arco de ingreso al resto del edificio, es un espacio de gran valor e interés. Se redecoraron todos los salones y habitaciones.

Ya en el siglo XX, durante la Guerra Civil, el castillo sirvió de cuartel general al Ejército Republicano, tras haberlo incautado el Gobierno de la II República. Después, el propio Francisco Franco lo llegó a habitar mientras se habilitaba la que sería su residencia oficial, el Palacio Real de El Pardo. Tras este breve periodo, la finca fue devuelta a sus antiguos propietarios y, desde entonces, ha pasado por diversas manos, pero sigue siendo propiedad pri-

El palacio tiene una altura de tres plantas, aunque las torres se elevan por encima. De sus cuatro fachadas, es la norte la que tiene mayor valor artístico y ornamental: un panel superior central que integra un escudo, un balcón corrido en la primera planta apoyado sobre columnas que conforman un pórtico y dos garitas rematadas por chapiteles. En su interior destaca la Sala de Armas.

vada y se utiliza para la realiza-

ción de eventos, rodajes...

Dónde Ctra. de Colmenar, km. 20,9 Tres Cantos (Madrid) Arquitecto Se desconoce Año de construcción Finales del siglo XVII Uso actual

Eventos y caza



LA RAZÓN • Viernes. 5 de abril de 2024

#### Madrileñear

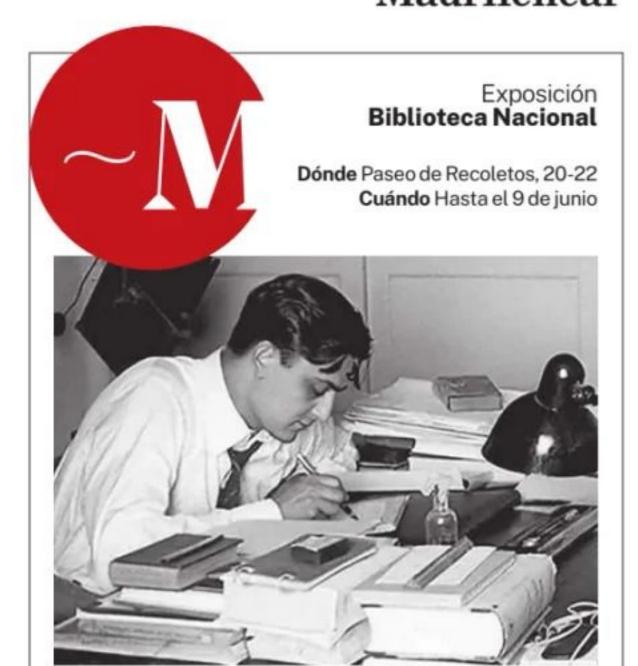

#### «Tiempo de silencio» en la Biblioteca Nacional

B.P. MADRID

Este año se cumple el centenario del nacimiento de Luis Martín-Santos Ribera (1924-1964). Por este motivo, la Biblioteca Nacional de España, Acción Cultural Española (AC/E) y el Museo de San Telmo de San Sebastián han querido rendir homenaje al escritor y psiquiatra español, que ha pasado a la historia de nuestro país por su dimensión literaria alcanzada con su obra «Tiempo de silencio», considerada una de las mejores novelas españolas del siglo xx.

La exposición «Luis Martín-Santos. Tiempo de libertad», comisariada por Julià Guillamon, da a conocer, a través de más de un centenar de piezas, algunas de ellas inéditas, su trayectoria, sus referentes, el valor universal de su obra literaria y su repercusión internacional. La muestra abarca múltiples facetas, algunas poco conocidas: sus contribuciones en el ámbito de la psiquiatría -fue jefe de los Servicios Psiquiátricos de la Diputación de Guipúzcoa y el director más joven de un sanatorio psiquiátrico en España-, su relación con el mundo cultural vasco -la

Academia Errante o el Grupo Gaur, entre los que destaca Eduardo Chillida- o su compromiso político antifranquista, que le llevó a ser detenido en varias ocasiones.

Durante la presentación, a la que han asistido Rocío y Luis, hijos de Martín-Santos que han cedido numerosos documentos de su archivo familiar, el director de la Biblioteca Nacional, Óscar Arroyo, destacó que este es el punto de partida de las acciones que se van a realizar para conmemorar el centenario y es «merecido y apropiado que se celebre en la Biblioteca Nacional de España, que es la casa de todos». El presidente de Acción Cultural Española, José Andrés Torres Mora, subrayó que «Martín-Santos escribía para mejorar España. Para despertar conciencias y mover voluntades. Y que ese compromiso político era el de un socialista militante del PSOE. Él era antifranquista, por socialista». Por último, Susana Soto, directora del Museo de San Telmo de San Sebastián, que acogerá la muestra en septiembre, habló del papel, su papel como intelectual y su vinculación «con la cultura y la sociedad de los años 50».

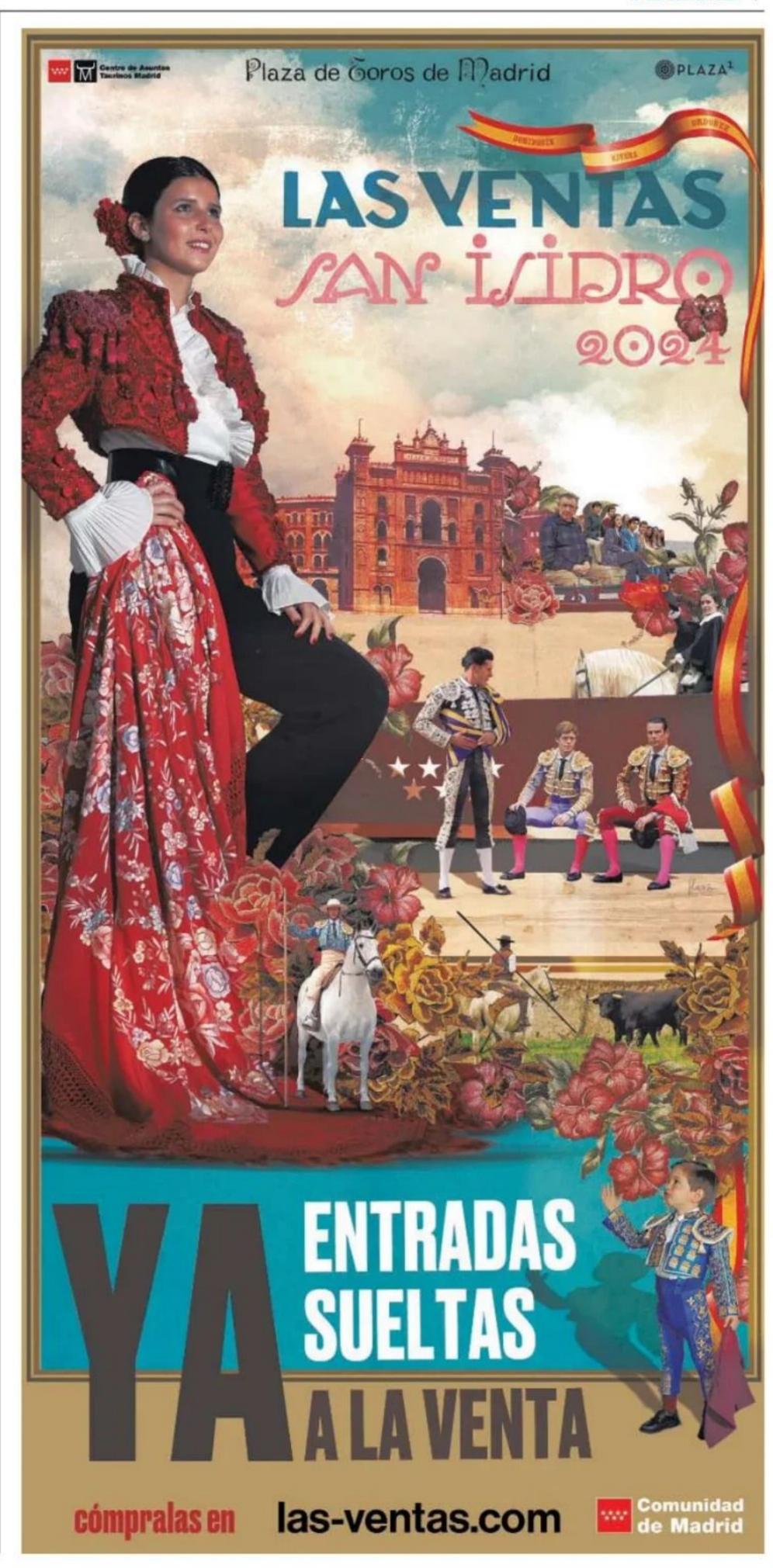

# MADRID VIVR

Viernes 5.4.2024



#### Cómo llegar



NOS Dónde: C/ Barquillo, Madrid. Tel.: 616 419 532. Precio medio: 40 euros.

El cocinero Luis

#### Gastronomía

## Nos, nuevo vecino en Salesas de esencia latina

- Luis Hernández es el autor de unos platos alegres de sabor sorprendente
- El sumiller Sebas Díaz aporta una selección de vinos singulares



#### Tatiana Ferrandis. MADRID

Hemos visitado este espacio de pura esencia Latina de reciente apertura en el barrio de moda, que es Salesas. Al frente de los fogones encontramos al venezolano Luis Hernández, quien, nos cuenta, llegó a nuestro país hace cuatro años pidiendo asilo. Hasta obtener

los papeles, trabajó en varios restaurantes a tiempo parcial y, en cuanto los logró, empezó a preparar algunas sugerencias saladas en Nommad antes de pasar por StreetXO y trabajar en la apertura de Pabblo como jefe de partida. Se define como un cocinero alegre, a quien le gusta ver a su equipo feliz entre fogones unos y en la sala a otros. Amante de los sabores ácidos, picantes y potentes, «mi cocina se basa en las raíces, técnicas y sabores de Latinoamérica. He vivido en Colombia, Perú, Chile, Brasil y Bolivia, así que me he alimentado de las costumbres de cada uno de estos países y todo lo aprendido lo vuelco en mis recetas», nos explica mientras echamos un vistazo a la carta: «Hacemos una cocina diferente, ya que empleamos técnicas propias de la Amazonía aquí desconocidas, al quemar productos en el carbón, y usamos las cenizas de las hojas de plátano. También, ajíes mexicanos, peruanos y venezolanos, chiles, maíces peruanos, papas crio-

llas, colombianas, nativas de Perú, la blanca venezolana y machas peruanas. Por eso, el equipo de sala se encarga de explicar muy bien cada plato para que el comensal lo entienda», continúa. Como sabor particular, el del mero negro envuelto en una hoja de plátano cocinado a la brasa, cuyas cenizas el chef emplea como condimento. Pero antes, en nuestra degustación abrimos boca con el katsu sando con yema curada y

tártara de chipotle, que aporta un No te pierdas

# Asado negro

Es una salsa de la Venezuela colonial, según nos explica el cocinero, que degustamos con la carrillera de ternera braseada, también acompañada de yogurt y papas nativas. Es, sin duda, uno de los platos que mejor definen su propuesta, lo mismo que la torrija de maíz. Otra delicia.



Hernández y el sumiller Sebas Díaz en la sala

#### resultó ser una de esas elaboraciones que querrías repetir.

Juego de sabores

toque diferenciador al bocado en

el que destaca la carne ahumada

con unas hierbas y palos de la sie-

rra de Madrid y el chile mexicano.

El steak tartar de vaca rubia galle-

ga lo aliña con ají cascabel y hue-

vas, pero nosotros optamos por los

tacos de picaña con ají de pollería,

bimi a la brasa y queso idiazabal y

Entre los platos principales, la carta anuncia unos tortellini de gamba blanca de Huelva con consomé de jamón ibérico y huevo de trucha yunas zanahorias asadas con ricotta de oveja, praliné de avellanas y aromáticas, que prometemos probar en breve. Sí compartimos, sin embargo, unos interesantes chipirones al wok sobre una base chifa con cremoso thai y coronados con unas hierbas frescas, además de la

carrillera braseada de ternera, servida con salsa de asado negro, yogurt y las mencionadas papas nativas, un manjar en el que el juego de sabores sorprende tanto como la textura de la carne Más al armonizar la receta con una copa de Peixe da Estrada, un tinto gallego, de mínima intervención, sin denominación de origen y elaborado por Bodegas Peixea, en Viana do Bollo (Orense). Una recomendación del sumiller Sebastián Díaz, quien se ha preocupado por hacer una selección de vinos singulares españoles, por supuesto, pero también de Chile, Argentina, Francia e Italia, que también es posible encontrar por copas, ya que son 15 etiquetas las que van rotando, con el objetivo de que en cada visita descubramos un ejemplar, como Luis XIV Orange, de la D.O Alicante. Asimismo, la coctelería es otra pata del concepto de alma latina con un papel importante, ya que el barman Ronnie Fernández Busto, de origen cubano, agita mezclas, que animan a seguir probando elaboraciones. Entre ellas, el Smoked Ananas, con ron, piña asada con tajín y ginger beer, y el mango bombo, también con ron, tequila, cordial de mango y zumo de lima. Sin alcohol, súper refrescante es la limonada con hierbabuena. Un consejo, haga hueco al postre, porque fresco es el formado por ruibarbo confitado, yogurt y flores de saúco.

sufrimos». Y es que, «sí, cuestiono el patriarcado, cuestiono la relación de la gente con la religión en mi país. Pero esa relación vale para todas las religiones. Simplemente resulta que soy franco-marroquí, por lo que estoy más capacitada para hablar de lo que está sucediendo aquí. Además, las presencias extraterrestres en mi película no solo tienen lugar en Marruecos, también en diferentes regiones del mundo. Cuestionar el esquema en el que vivimos no se limita solo a Marruecos. Aunque la película está arraigada en lugares muy específicos y puede resaltar problemas locales, quiero que mi filme tenga una dimensión universal. Eso es muy importante para mí», indica sobre los posibles vicios localistas de la historia, que bien entendidos y extrapolados a una crítica generalizada tanto del sistema de clases como de la brecha de género contienen, en efecto, una aplicación universal que opera más allá de las fronteras marroquíes.

#### El nacimiento de la esperanza

Durante el viaje emprendido por la protagonista tras declararse un misterioso estado de emergencia en busca del inminente reencuentro con su marido –el cual se encontraba de viaje de negocios en el momento del «estallido»–, vemos cómo el paraje y las carreteras que dibujan un desasosegante escenario que pronto será invadido por los extraterrestres van deviniendo de manera progresiva en nebulosas capas de humo e indefinición religiosa.

Todo este remolino huracanado de reflexiones trascendentales empalidece en un momento determinado frente a la importancia concedida a la maternidad y a su potencial capacidad de definición del futuro. «La maternidad de Itto es muy simbólica: ¿Qué le dejará a su hijo? ¿Qué herencia de pensamiento? ¿De estilo de vida? Esta película trata sobre el fin de un mundo pero también sobre el nacimiento de otro nuevo. El nacimiento de su hijo marca una especie de esperanza para construir nuestras sociedades, a través de la educación, en patrones diferentes a los actuales. Las generaciones futuras son una oportunidad. También por eso los "extraterrestres" que se encarnan en varios personajes a lo largo de la cinta parecen protegerla. Su embarazo encarna una esperanza», indica la realizadora. Una esperanza en un mundo desigual que cada vez demanda más equilibrio, incluso aunque este deba venir de arriba.

# **El insulto** como disciplina artística en la Inglaterra rural

Olivia Colman protagoniza «Pequeñas cartas indiscretas»

Matías G. Rebolledo. MADRID

Estamos a principios de los años veinte en la Inglaterra más rural. Héroes de guerra vuelven a casa, si esquenomancoso cojos, mientras la sociedad se ha feminizado a fuerza de bombardeos y pérdidas irreparables. El pequeño pueblo de Littlehampton, que para hacerlo todo más cómico podría llamarse Villabajo o Villarriba en nuestro país, se estremece con una historia truculenta: alguien, por la razón que sea, está mandando cartas a varios vecinos con los insultos más imaginativos que permite la prosa de Shakespeare, agravios dignos de un barra brava argentino o de una matriarca chancla en mano.

Las autoridades se dan cuenta de que una vecina en particular es el franco de todas las iras del anónimo y la beata y solterona Edith Swanes puesta bajo vigilancia para saber quién la odia tanto. En ese caldo de cultivo, gracias a unas Olivia Colman y Jessie Buckley en estado de gracia, la directora Thea Sharrock (leyenda del West End como realizadora teatral, dirigiendo aquí su cuarta película) construye «Pequeñas cartas indiscretas», una especie de duelo interpretativo entre sus actrices, sí, perotambién entre sus personajes: la Rose Gooding a la que da vida

Buckleyes la principal sospechosa de las amenazas, no tanto por una cuestión fehaciente como por su comportamiento impropio de la época, libre en lo sexual y mucho más en lo vital.

#### Una bonita amistad

«Por alguna razón, a Olivia le encanta buscarme trabajo», bromea Buckley a LA RAZÓN sobre su llegada al proyecto, que se dio por empecinamiento de Colman debido ala amistad que une desde hace años a las actrices. De hecho, antes de comenzar la entrevista por videoconferencia, ambas intérpretes reciben al periodista cantando la «Flowers» de Miley Cyrus, «para demostrar que en realidad solo hay amor» y no se quieren matar, según explican. Y siguen: «Quizá deberías tatuarte mi nombre en tu culo», le espeta Colman a Buckley.

Labonita amistad, aquí devenida en encuentro beligerante con el insulto como disciplina artística, se pone a prueba en «Pequeñas cartas indiscretas» gracias a lo matemático del guion, que sirviéndose de la experiencia teatral de la directora nos lleva de una escena a otra, de un chiste al siguiente, como de la mano, como dejándonos imbuir por el clima de incredulidad y morbo, y como si fuéramos un habitante más de Littlehampton: «Lo más difícil del rodaje fue no reírnos cuando no teníamos que reírnos. Porque eso nos hacía muchísima gracia. De hecho, hubo un par de tomas que se tuvieron que repetir más veces de las deseadas porque no podíamos parar. Sé que puede ser poco profesional, pero es que hay pocas cosas más bonitas que esa, la de darte cuenta de que estás disfrutando túy todo el equipo de lo que estáis haciendo», explica Buckley antes de la intervención de Colman: «¿Sabéis quién es buenísima en eso? Judi Dench. Y una cabrona. A veces tienes que rodar una escena con ella y te cuenta alguna barbaridad de la manera más graciosa posible solo para relajarte, para sacarte de la tensión y hacerte reír. Es una villana», bromea.



#### «PEQUEÑAS CARTAS INDISCRETAS» ★★★★

Directora: Thea Sharrock. Guion: Jonny Sweet. Intérpretes: Olivia Colman, Jessie Buckley, Anjana Vasan, Timothy Spall, Joanna Scanlan, Hugh Skkiner, Malachi Kirby. Reino Unido, 2023. Duración: 102 minutos. Tragicomedia.

#### Eres muy grosera, querida

En el fondo, la película dirigida por Thea Sharrock y ambientada en la británica ciudad costera de Littlehampton durante los años 20 es el retrato de tres víctimas, todas mujeres: la devota y santurrona Edith Swan (aquella magnífica Isabel II en la serie «The Crown»), quien, la mayor de once hermanos, tuvo que rechazar a su pareja porque el despótico, violento y abusivo padre de ella así lo dictaminó; Rose Gooding, una irlandesa muy joven de pasado incierto que bebe más que habla y carga con una niña pequeña y un novio negro que parece dedicarse sólo a tocar la guitarra; y la agente de policía «femenina» Gladys Moss, que debe luchar contra sus propios superiores porque según estos únicamente vale para llevarles el té de las

#### Lo mejor

▶Colman y Buckley, dos «enemigas» que en el fondo juegan en el mismo bando

#### Lo peor

▶ A veces al filme parece que le falta drama y le sobra comedia o al revés

cinco y lidiar con las sospechosas, «sus histerias y lloros». Y, en el transcurrir de estas vidas, aparecen de pronto unas cartas «maliciosas», preñadas de frases groseras hacia sus remitentes, pero mucho, que al principio recibe Edith, aunque, luego,

llegan a media comarca. Y esta descubre, de pronto, que su vida aburridísima, de perenne solterona que solo avivan los cuchicheos, adquiere un aliciente, que es famosa en los medios, que se matan por entrevistar a la «piadosa» diana de tanta blasfemia. Entre, a veces, el más puro estilo Aghata Christie (la investigación para hallar a la culpable) y los trotes de los agentes de la ley que recuerdan a «Benny Hill», nos topamos con una película donde los hombres, todos, dan grima y ellas son las que dan un golpe en la mesa y deciden gritar basta, aunque sea entre rejas.

Carmen L. LOBO

#### Cine

#### Cine en casa



#### «Anatomía de una caída»

Aterriza en las plataformas esta celebradísima película de Justine Triet nominada en la reciente edición de los Oscar a la mejor película de habla no inglesa sobre el señalamiento judicial a una mujer, Sandra, tras la extraña muerte de su marido.

#### Filmin



#### «El árbol de las mariposas doradas»

Este hermoso y sensorial debut con el que Pham Thien An ganó la Cámara de Oro del Festival de Cannes sigue el viaje de Thien, quien debe regresar a su pueblo natal para trasladar el cuerpo de su cuñada, fallecida en un accidente de moto.

#### Filmin



#### «Girls State»

Jesse Moss dirige aquí una historia sobre política y madurez proponiendo una significativa reinvención de la idea de autoridad. En ella, un grupo de jóvenes líderes de Misuri con orígenes muy diferentes se introducen en un experimento para intentar crear un gobierno desde cero.

#### Apple TV

#### «MI CAMINO INTERIOR»



Director: Denis Imbert. Guion: Denis Imbert y Diastème a partir de la novela de Sylvain Tesson. Intérpretes: Jean Dujardin, Jonathan Zaccaï, Joséphine Japy, Izia Higelin, Anny Duperey. Francia, 2023. Duración: 94 minutos. Drama.

## Contra el alcohol, la naturaleza



Ya lo dijo Nietzsche, que a veces, no todas, tiraba a dar: «El que nos encontremos tan a gusto en plena naturaleza proviene de que ésta no tiene opinión sobre nosotros». Cierto, allí, en medio del silencio, de los árboles altivos o acostados, de las montañas soberbias y los ríos que son los únicos, que a veces, hacen sonidos mansos, nadie te dirá, por ejemplo, que

#### Lo mejor

Posee una buena fotografía que nos transporta a parajes poco conocidos de Francia

#### Lo peor

▶Que al protagonista, este hombre «deshabitado», le cuesta provocar nuestra empatía debido a tu condición de imbécil redomado casi pierdes la vida tras una tremenda borrachera y una estúpida caída desde el balcón de un hotel de esos caros con la nevera llena de tentaciones con alta graduación. Le ha sucedido a Pierre (un Jean Dujardin omnisciente y un pelín empalagoso que lleva encima de sus espaldas prácticamente todo el peso de la película), célebre escritor amante de las experiencias extremas y los viajes en solitario con una vida, ya en la ciudad, atestada de fiestas, alcohol, mujeres (sobre todo, de una) y noches que parece no querer acabar nunca porque siempre hay hueco para una copa más. Y Pierre, ese alma tan libre, tan en el fondo egoísta e independiente, después de pasar varios meses en coma profundo y temer que nunca volvería a poder andar (una cicatriz que le cruza un lado de la cara, sin embargo, será para siempre el vergonzoso recuerdo de aquel pasado), decide, de nuevo, escapar, esta vez sin petaca pero sí con un cuaderno de notas para escribir su nuevo libro. Porque los hombres, algunos al menos, no pretenden «pasar a la Historia, sino desaparecer en la geografía», como él mismo, que decide comenzar una marcha por Francia, desde la Provenza hasta el Mont Saint Michel, a lo largo de senderos que apenas recuerda nadie y de pueblos vacíos por las regiones más ásperas y hermosas del país. La cinta, basada en hechos reales, nos transporta entre paisajes duros y casi salvajes a ese ayer etílico del autor a través de pequeños flash backs aunque las referencias personales sobre el protagonista sean relativamente pocas. Otro camino a la redención salpicado de encuentros humanos auténticos y fugaces aunque al personaje le encuentre provocar nuestra empatía. Salvo por lo del pedo descomunal.

Carmen L. LOBO

# Este es el verdadero origen del **Anticristo**

**Arkasha Stevenson** dirige «La primera profecía», una precuela del clásico de 1976

#### Marta Moleón. MADRID

Envuelta narrativamente en el misticismo telúrico de lo desconocido y el reverso mesiánico del Bien, en 1976, Richard Donner estrenó una película, «La profecía» –con un extraordinario y siempre elegantísimo Gregory Peck como padre adoptivo de la diabólica criatura– que, junto a «El exorcista» y «La semilla del diablo», se

convirtió de manera automática en una de las pocas producciones cuya calidad trascendió los códigos de terror sobrenatural y que estableció un significativo avance en el género.

Años después tuvo tres secuelas, hasta que otras tres décadas después se produjo una nueva versión, estrenada en 2006 en medio de una sonora campaña de mercadotecnia por coincidir con lo que se conoce como «La fecha del anticristo». Ahora, sin hacer uso de las coincidencias coyunturales para su estreno y con el objetivo de explicar la base argumental de todas las películas que se produjeron a raíz del lanzamiento de la original, la directora Arkasha Stevenson propone con «La primera profecía» una suerte de precuela de la escalofriante historia de Damien, el Anticristo, que ahora sigue a Margaret, una joven americana –a quien da vida

Nell Tiger Free- que es enviada a Roma para iniciar una vida de servicio a la Iglesia. Durante su estancia descubre una conspiración para lograr que nazca un niño que sea la encarnación del mal. «Queríamos que este personaje empezara en el cielo y terminase en el infierno», confiesa la directora sobre el personaje de Margaret y su progresiva evolución. «Soy muy fan del guion: comienza en un mundo totalmente diferente con un personaje diferente y terminamos descubriendo cómo Damien vino a este mundo», añade sobre un texto en el que ella también ha participado y la base de una cinta que, aunque estrictamente sea la sexta de la franquicia, cronológicamente es la primera y, por tanto, la que narra el origen de todo, el comienzo del mal.

LA RAZÓN • Viernes. 5 de abril de 2024

# Mi vida como un **rapero** a los cuarenta y tantos

Julián López protagoniza «Matusalén», la nueva comedia de David Galán Galindo

Matías G. Rebolledo. MADRID

a habilidad para la comedia de David Galán Galindo, director de «Matusalén», es también la de un cineasta distinto, ecléctico y polivalente, que ha sabido abrirse un hueco en nuestra industria sin subirse a carros ajenos. Antes de imaginar a Julián López como un rapero que no ha sabido pasar página desde finales de los noventa en su nueva película, Galán Galindo había firmado la disfrutable «Orígenes secretos» (2020) y, sobre todo, la recomendable «Gora automatikoa» (2021), en la que explotaba los vicios del cine español desde la animación y la comedia.

Para su nuevo filme, el director nos propone una especie de «ise-kai» de contrastes en el que un hombre de mediana edad que no ha superado los tiempos dorados de Kase O y la realeza rapera española tiene que volver a la universidad bajo la amenaza de su padre (Antonio Resines): o consigue completar un curso académico entero sin suspender nada, o se

va directamente a vivir bajo un puente. Gracias a la colaboración estelar de Raúl Cimas y Carlos Areces, en lo que se ha acabado convirtiendo en una reunión «chanante» involuntaria, Galán Galindo acaba contando otra de esas historias propias y originales que ya comienzan a definirle como un realizador a la contra, jugando con la incorrección política y elevando la película desde el costumbrismo zafio a una especie de comedia romántica graciosa y entrañable.

#### Vidas transformadas

«No sé cómo lo he hecho, sinceramente. Supongo que parte de tener claro lo que quieres hacer y no negociarlo», explica Galán Galindo a LA RAZÓN, antes de añadir: «Creo que nadie en España había contado, desde ningún ángulo, cómo esa escena del rap y el hip-hop influyó en tanta gente, en tantos jóvenes. Aquí lo hacemos desde la comedia, pero como rapero, y me parecía bastante importante que los referentes se vieran en pantalla, que se entendiera que esa cultura cambió la vida de muchas personas», completa sobre un filme adornado de cameos espectaculares y al que también se suman Miren Ibarguren como el antiguo amor del protagonista, María Barranco como su madre o un esperpéntico Adrián Lastra como el vendehumos de su hermano.



#### «MATUSALÉN»

Director: David Galán Galindo. Guion: D. G. Galindo, Fernando Hernandez, María José Moreno. Intérpretes: Julián López, Miren Ibarguren, Antonio Resines, Raúl Cimas. España, 2024. Duración: 90 minutos. Comedia.

#### ¿Tiene edad el hip hop?

Hay padres a los que lo mismo les suena mucho esta historia aunque no sea calcada, el que un hijo que, inmaduro cuarentón, un rapero desde su más tierna juventud noventera y desastroso repartidor de pizzas a domicilio que acaba de perder el trabajo (ojo, porque lo despide el mismísimo Jorge Sanz), deba volver a la casa de la familia o terminar debajo de un puente. Lo que al progenitor de «El Alber» (que interpreta Julián López) le habría importado un rábano. Pero no hay escapatoria, y allí acaba tras comprobar que la habitación que antes tenía la

transformaron en un trastero donde guardar las bicicletas. Solo hay una condición para vivir otra vez de gorra: que olvide la música y se matricule

#### Lo mejor

Su excelente reparto, desde los protagonistas hasta el último de sus cameos

#### Lo peor

▶El previsible tramo final, con «El Alber» convertido casi en ángel de la guarda

en la universidad para estudiar lo que quiera. Y él elige periodismo. Un oficio con bastante porvenir, ya saben... Y allí se reencuentra con Amaia, locutora de radio y profesora en el centro, e intenta hacer amigos a pesar de que cierto grupo de jóvenes lo miren con desprecio por su edad. Entre la comedia «teenager» a lo estadounidense y un «Chicas malas» suavecito, lo mejor de esta película que incluye golpes de humor con eficacia desigual, radica en su magnífico reparto y en los cameos varios, y no solo me refiero a los protagonistas. Resines, Alberto San Juan, Roberto Álamo, María Barranco, Areces... La lista tiene miga. Y, mientras, suponemos que Jorge seguirá amasando pasta. En el sentido literal de la expresión.

Carmen L. LOBO

#### «ANIMAL/HUMANO»

\*\*\*\*

Director: Alessandro Pugno. Guion: Natacha Kucic y Alessandro Pugno. Intérpretes: Guillermo Bedward, Brontis Jodorowsky, Donovan Raham, Antonio Dechent. España, 2023. Duración: 92 minutos. Drama.

#### A las cinco de la tarde

Hay un problema conceptual en el título y, por extensión, en la estructura narrativa de «Animal/Humano». El problema es esa barra que separa ambos sustantivos, como si fueran algo distinto, opuesto, lo que contradice de raíz el modo en que Alessandro Pugno compara, en montaje paralelo, los destinos de sus protagonistas: Matteo, un joven huérfano que ha convertido su temprana relación con la muerte (con el

recuerdo incesante de su madre enferma y sepulturera como leitmotiv de su infancia) en obsesión por la tauromaquia, por ser torero, y Fandango, un novillo que está a punto de saltar al coso taurino sin dar muestras de estar preparado para recibir la última estocada. Matteo y Fandango (y su sublimación secundaria, César, que se ve obligado a estrenarse en la faena sin sentir ninguna vocación, solo por el empeño de su padre,

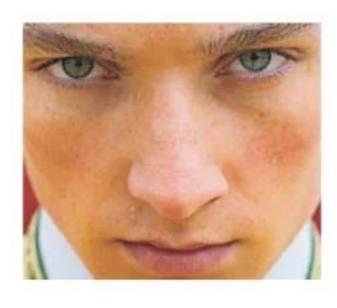

#### Lo mejor

► Que las escenas del novillo Fandango anuncian un documental interesante

#### Lo peor

▶Las contradicciones que plantea su estructura narrativa y la tópica historia de César

famoso torero) son las dos caras de una misma moneda, una masculinidad que intoxica una práctica secular que funciona como el espectáculo ceremonial de la virilidad. Así como Pugno respeta el punto de vista de Matteo, nos enseña las erupciones de su cuerpo como muestras de su vía crucis por la rabia acumulada, por esa testosterona que solo se liberará en la plaza de toros, subjetivando al máximo su relato, hace lo contrario con Fandango, al que observa con distancia documental, como si su peripecia emocional no fuera con nosotros. No sabemos si Pugno compara u opone, no sabemos si quiere que entendamos que el humano es animal y viceversa. La estructura capitular de la

película, con frases introductorias que aluden a las características de lo bestial, podría hacernos pensar que ese es el objetivo, pero, al final, todo ello se queda en una difusa figura retórica. Pugno, que tiene experiencia en el documental, tampoco profundiza en los rituales de la tauromaquia, porque, para compensar la falta de tensión narrativa del filme, pone el acento en el conflicto de César, el mejor amigo de Matteo, que viene a ser su némesis, la víctima propiciatoria de esa exacerbada masculinidad, obcecada en transmitirse a través de la filiación y que desvía a la película hacia la arena del cliché.

#### Sergi SÁNCHEZ

#### Cine

#### **Otros estrenos**



#### «SUGA agust»

Jun-Soo Park dirige esta esperada película sobre el concierto con el que SUGA, integrante de la banda surcoreana BTS y considerado un icono pop del siglo XXI, junto al artista solista Agust D, cerró su gira mundial, que incluyó 25 conciertos en diez ciudades y atrajo a un total de 290.000 espectadores.



#### «Mayday club»

Un veterano de las fuerzas especiales, una promotora inmobiliaria, una influencer y un creador digital son enviados a un curso especial para afrontar su miedo a volar en esta comedia de Hafsteinn Sigurðsson. El curso incluye un vuelo desde Londres a Islandia, pero terminará siendo una terrible experiencia.



#### «La función»

El cineasta José Gasset propone en este misterioso y litúrgico relato repleto de orillas temporales, el establecimiento de un escenario en el que un hombre entra en un apartamento donde le espera una mujer que parece conocerlo. Las fronteras entre la ficción y la realidad desaparecen entre su propia vida y el deseo de tener otra.



#### «PÁJAROS» ★★★★

Director: Pau Durà. Guion: Pau Durà, Ana M. Peiró. Intérpretes: Luis Zahera, Javier Gutiérrez, Teresa Saponangelo, Edgar Moreno, Diana Cavallioti. España, 2024. Duración: 90 minutos. Tragicomedia.

### Hombres de buen agüero

Ya de entrada, muy pronto, la nueva película dirigida por el también actor Pau Durà exhibe sus dos mejores bazas, esos ases en la manga que, en el juego de cartas y también en el de los dados, siempre llevan las de ganar: los intérpretes que dan vida a este par de carismáticos e inicialmente en apariencia tan antagónicos protagonistas. Así, Javier Gutiérrez interpreta a Colombo, un desastroso, aunque

#### Lo mejor

▶El notable trabajo de Gutiérrez y Zahera en esta historia tan emotiva y, con todo, luminosa

#### Lo peor

Nos habría gustado viajar un poco más junto a estos dos grandes personajes

optimista, y recién separado padre de familia que trabaja en un garaje de Valencia, trapichea con marihuana, intenta olvidar lo poco que ve a su propio hijo y no tiene donde caerse muerto, y Luis Zahera, que encarna a Mario, un hombre enfermo, enigmático, silencioso, con la nostalgia empañándole siempre los ojos, un gran apasionado de ver las aves en libertad, que irrumpe en la existencia del primero con una

propuesta extraña pero bien remunerada, lo que a Colombo le lleva dudar rechazarla exactamente dos minutos: que se convierta en su chófer para llevarlo hasta la Costa Brava. ¿El motivo? avistar la arribada de las grullas. Pero esta «road movie» de masculinidades heridas, de seres abocados por unas y otras razones a la soledad y maltrechos por un pasado que les impide reconstruir un presente sólido y definido, no termina en Cataluña, sino que, tras varias paradas europeas y el inicio de una historia de amor entre Colombo y una alegre italiana que atrás dejó un marido violento, llegan hasta Rumanía buscando a Olimpia, la mujer que más ha querido Mario y a quien cree deberle algo. Algo no, mucho. Arropados por la emotiva música de la compositora y cantante Magalí Datzira, en esta conmovedora y a ratos tragicómica historia (así, cuando la policía les para el coche atestado de espárragos y billetes) paulatinamente estos personajes van abriéndose, comprendiendo los motivos que le mueven al otro, descubriendo los errores propios y ajenos, los vacíos y ausencias. Y mientras observan el Mar Negro desde un fabuloso paisaje este par de almas incompletas comprenden que han llegado, ellos también, a su

#### Carmen L. LOBO

«FREELANCE»

\*\*\*\*

Director: Pierre Morel. Guion: Jacob Lentz. Intérpretes: John Cena, Alison Brie, Juan Pablo Raba, Christian Slater, Alice Eve, Marton Csokas, Molly MacCann. Estados Unidos, 2023. Duración: 109 minutos. Comedia de acción.

#### Una parodia sin músculo

Uno de los momentos más significativos de la carrera interpretativa de John Cena ocurrió en la pasada ceremonia de los premios Oscar, cuando apareció desnudo para presentar el galardón al mejor vestuario. Esos pocos segundos ante la platea del Dolby Theatre explicaban la esencia de su éxito, destilada en ese templo de lo performático que es el cuadrilátero de la lucha libre: hacer del cuerpo hipervitaminado un espacio para la autoparodia. Si el sentido del humor autoconsciente de John Cena, que bebe de la tradición

de otros cuerpos halterofílicos especialmente dotados para la comedia como Arnold Schwarzenegger o The Rock, encontró en el vigoréxico monógamo de «Y de repente tú» su más feliz reencarnación, parecía que una película como «Freelance» podía darle juego para consolidarse como alternativa «low cost» a sus hermanos de sangre en el cine de acción. Nos habríamos conformado con una versión anabolizada de la película «Bananas», o su cara B, una simpática parodia de «Comando». Tal vez eso es lo que pretendía el director Pierre

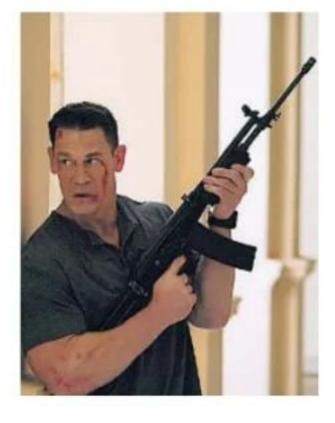

#### Lo mejor

▶Que la presencia de Cena, aunque desaprovechada, resulta simpática

#### Lo peor

▶El filme no tiene la menor gracia, sumergido en una apatía sin fin

Morel («Taken») cuando pensó que la vis cómica de Cena, en la piel de un ex miembro de las fuerzas especiales que huye de su aburrida vida suburbial para trabajar como escolta de una periodista (encarnada por Alison Brie) que está a punto de conseguir la exclusiva de su vida, que no es otra que entrevistar al corrupto, populista dictador de Paldonia (estamos más cerca de «El dictador» que de «Sopa de ganso»), sería suficiente para sostener semejante disparate, pero lo peor que se puede decir del filme «Freelance» es que los talentos de Cena están completamente sofocados por una dirección apática, inerte y plana. Cualquier película protagonizada por Chuck Norris o Jean-Claude Van Damme le da mil vueltas.

Sergi SÁNCHEZ



Un momento del montaje de «Adriana Lecouvreur» que abrirá la temporada del Real

# El barroco preside el próximo curso del **Teatro Real**

**El coliseo madrileño** presenta la programación de su próxima temporada 2024/25 con diecinueve óperas, seis nuevas producciones y un estreno absoluto: vuelve el clasicismo

Juan Beltrán. MADRID

espués de la actual temporada con estrenos emblemáticos del siglo XX, el barroco presidirá el próximo curso del Teatro Real, una ópera del siglo XVII y ocho del XVII son la base fundamental de un extenso y ecléctico recorrido que desemboca en el siglo XXI, con un plantel de grandes voces y donde más de la mitad de los títulos son nuevas producciones, como han explicado en la presentación su presidente Gregorio Marañón; Ignacio García-Belenguer, director general y Joan Matabosch, director artístico del teatro. Una programación que, según explica Marañón, «ha tenido una de las aprobaciones más clamorosas por

parte del patronato desde que soy presidente». La temporada ofrecerá nada menos que diecinueve títulos de ópera, entre ellas, un estreno absoluto y seis nuevas coproducciones (tres se estrenan en el Teatro Real) y otros diez títulos que nunca se presentaron en el coliseo madrileño. Una temporada que arranca el 23 de septiembre con «Adriana Lecouvreur» de Francesco Cilea en una producción de David McVicar y la dirección musical de Nicola Luisotti y servirá para homenajear al tenor José Carreras por el 50º aniversario de su interpretación de esta obra en el Teatro de la Zarzuela en 1974 junto a Montserrat Caballé.

#### Escenario estrellado

Son muchas las estrellas que desfilarán bajo el nuevo cielo que Jaume Plensa concibió para la sala del

teatro, Anna Netrebko, Ermonela Jaho, Maria Agresta, Juan Diego Flórez, Xabier Anduaga, Joyce Di-Donato,, Michael Fabiano, Lisette Oropesa, Piotr Beczała, Ismael Jordi, Silvia Tro Santafé, Sara Blanch, Ruth Iniesta, Anna Pirozzi, , Yusif Eyvazov, Sabina Puértolas...En cuanto a los compositores, Georg Friedrich Händel, tendrá un especial protagonismo con cuatro títulos, «Tamerlano», «Alcina», «Jephtha» y «Theodora», que traerá al Real por primera veza la directora de escena británica Katie Mitchell. La dirección musical será de Ivor Bolton, profundo conocedor de Händel, que ya dirigió aquí tres óperas suyas. Dentro del repertorio barroco se presentarán también dos óperas francesas: el estreno en España de «David et Jonathas» de Marc-Antoine Charpentiery «Las indias galantes», de

#### En danza

En cuanto a la danza, la temporada contará con el Ballet de San Francisco, que debutará en el Teatro Real con «El lago de los cisnes», de Chaikovski, con coreografía de Helgi Tomasson, y será la primera gira internacional de la compañía desde que Tamara Rojo la dirige. Estará también la Compañía Nacional de Danza, dirigida por Joaquín de Luz, que presentará «Don Quijote» con coreografía de José Carlos Martínez, actual director del Ballet de l'Opéra de Paris, inspirada en las versiones de Marius Petipa y Alexander Gorski. Por su parte, el Ballet de la Opera de Viena traerá dos coreografías, a saber, «Concertante» (música de Frank Martin y coreografía de Hans van Manen-) y «4», creada por su director Martin Schläpfer, con música de Mahler y casi 70 bailarines en escena.

Jean-Philippe Rameau, en versión coreografiada por Bintou Dembélé y dirección musical de Leonardo García Alarcón.

Otro debut importante será «L'uomo femmina» de Baldassare Galuppi y se recupera, además, una ópera española de nuestro patrimonio injustamente olvidada, «La Merope» de Domènec Terradellas, que se escuchará por primera vez interpretada por la Akademie für Alte Musik de Berlín, bajo la dirección de Francesco Corti. Aún en el siglo XVIII y en pleno clasicismo, otro autor importante esta temporada será Wolfgang Amadeus Mozart, con dos óperas protagonizadas por reyes y separadas once años entre sí, «Mitridate, re di Ponto» e «Idomeneo, re di Cresta». La primera es una nueva producción que volverá a unir a Ivor Bolton y Claus Guth en una ópera de juventud de Mozart.

Del siglo XIX llegará una nueva producción de «Maria Stuarda», de Gaetano Donizetti (que nunca se ha hecho en este escenario) con Lisette Oropesa a la cabeza del reparto, dirección musical de José Miguel Pérez-Sierra y puesta en escena de David McVicar.

#### Títulos decimonónicos

De Verdise presentarán tres títulos. «Attila» y «I lombardi alla prima crociata», todavía en los modelos de gran ópera decimonónica, ambos con libretos de Temistocle Solera-que fuera empresario del Real a mediados del XIX- en versión concierto. Nicola Luisotti dirigirá la primera y Daniel Oren la segunda, en un reparto encabezado por Anna Pirozzi. El tercer título verdiano será «La traviata» en la icónica producción de Willy Decker que estaba prevista para 2020 y que tuvo que posponerse por la pandemia, con un doble reparto de solistas como Nadine Sierra, Adela Zaharia, Xabier Anduaga o Juan Diego Flórez, bajo la dirección de Henrik Nánási. Del XIX también son dos óperas rusas basadas en obras de Pushkin, de quien se conmemora el 225º aniversario de su nacimiento.

Lanueva producción de «Eugenio Oneguin» de Chaikovski, con dirección de escena de Christof Loy, traerá de nuevo a Gustavo Gimeno y «El cuento del Zar Saltán», de Rimski-Kórsakov. Un doble programa unirá «La vida breve» de Manuel de Falla, título que reinauguró el Teatro en 1997, y el estreno absoluto de «Tejas verdes», de Jesús Torres, a partir de la obra homónima de Fermín Cabal y del «Cancionero y romancero de ausencias» de Miguel Hernández.

42

# ¿Aún no tienes tu freidora de aire? LA RAZON 25

te trae la FREIDORA DE AIRE

más práctica para preparar comida sana casi sin aceite









LA RAZÓN • Viernes, 5 de abril de 2024

Vive el boom de la freidora de aire con miles de trucos e ideas sorprendentes.



Su manejo es sencillísimo. Cocina en pocos minutos platos tradicionales y creativos sin complicaciones.

Y sin manchar, porque se limpia en el lavavajillas.

80-200°C temperatura

30' temporizador

Este sábado, la cartilla



JESÚS G. FERIA

#### Cultura

#### Kim Ho-Yeon:

# ¿por qué este autor coreano arrasa en las librerías de medio mundo?

Aparece en España su novela «La asombrosa tienda de la señora Yeom» una historia sobre el olvido, las comunicaciones complejas y los dilemas morales

Concha García. MADRID

a cultura coreana vive un momento álgido. La música, el cine, la televisión y la literatura de Corea del Sur ha alcanzado tal calidad y proyección que brilla fuera de sus fronteras. Occidente abraza su contenido y lo toma como algo exótico, diverso, y que a la vez conecta a la perfección con nuestras ideas. Entre la fiebre del K-pop y la oleada cinematográfica que desató «Parásitos» (2019), figura la literatura coreana como una conceptual, de amplia visión social y también con cierto discurso reivindicativo. Y es ejemplo de ello Kim Ho-Yeon, uno de los autores más reconocidos de su país y todo un best-seller cuya obra se traduce ahora al español: publica «La asombrosa tienda de la señora Yeom», novela más vendida actualmente en Corea -un millón de ejemplares-, y que aúna perspectivas sociales y sentimentales.

Sigue los pasos de Dokgo, indigente que un día lo perdió todo, incluso la memoria, lo que le llevó a dormir en la estación de Seúl. Su vida comienza a mejorar cuando, al encontrar un monedero y dárselo a su dueña, ésta se lo agradece ofreciéndole trabajo en una tienda que abre las 24 horas. Allí Dogko, torpe a veces, silencioso otras, vende productos y se involucra emocionalmente con las personas del barrio, lo que pronto presentará un dilema para quienes le rodean. La tienda, el entorno, explica Kim Ho-Yeon a este diario, «tienen un papel muy importante, pues es un lugar repleto de historias humanas». Y uno de los principales objetivos de la novela es el de retratar a la sociedad coreanay, por extensión, refle-

jar valores universales. Asegura asimismo que «el mío siempre ha sido un país en el que se ayuda bastante al prójimo, se le trata con bondad. Pero ahora la sociedad se ha vuelto más fría y egocéntrica. Estoy seguro de que en el fondo hay buenos corazones, aunque que se demuestre es raro». Porque, ¿cuánta gente se para a ayudar a un sintecho y le da de comer y, es más, le ofrece trabajo? Cuando ocurre algo así suele aparecer en las noticas, lo que significa, puntualiza Ho-Yeon, «que no es algo frecuente». Dicha frialdad la relaciona, principalmente, con la tecnología, «que ha alterado la forma que tenemos de comunicarnos. Antes no había móviles, quedabas con alguien y confiabas en que se presentara. Ahora se puede cancelar en cualquier momento. Pienso que la comunicación, cuanto más incómoda y difícil, más valor tiene».

#### Perdonar o arrepentirse

Ho-Yeon se define como un autor «que retrata las vidas de las personas, de lo que le está pasando en la humanidad». No solo a la coreana, sino la asiática, la universal, pues «represento en mis libros valores que afectan a todos. Este último está traducido a 23 idiomas y en esos lugares los lectores se sienten identificados, tanto en Europa como en EE UU o los países árabes». Se refiere a aspectos como la bondad entre las personas, la importancia de la comunicación o el perdón: «¿Hasta qué punto podemos perdonar a personas que han cometido un gran delito y luego se arrepienten? ¿Son importantes en todos los casos las segundas oportunidades? Son algunas de las preguntas que planteo al lector. A través de Dogko, confecciono un dilema que hace reflexionar, que



El escritor Kim Ho-Yeon se ha convertido en todo un best seller

Opina Kim Ho-Yeon que «cuando mantenemos la calma evitamos vivir con depresión»

hace sentir incomodidad». El autor invita a salir de cada zona de confort para así adentrarnos en una tienda que es algo más que un lugar repleto de comida, que funciona como centro neurálgico de la comunicación en su versión más fiable y natural. Analiza el entorno terrenal, la vida de las personas que se cruzan a su paso, sin adornos ni pretensiones. Reflexiona sobre ello, y busca conclusiones o, al menos, profundiza en dilemas a través de suliteratura. ¿Cómo debemos estar o comportarnos en el mundo? «Si yo supiera... Pienso mucho en eso,

y siempre coincido en que hay que vivir con calma. Sin esperar y sin correr demasiado. Experimentamos acontecimientos muy diferentes, sean buenos o malos, y cuando mantenemos la calma evitamos vivir con depresión, nos volvemos más positivos», concluye el autor.



«La asombrosa tienda de la señora Yeom» Kim Ho-Yeon DUOMO 256 páginas, 18 euros

45

La duquesa de Sussex visitó un hospital infantil de Los Ángeles solo un día antes de que Kate anunciara que padece cáncer

# El contraataque solidario de **Meghan Markle**

La imagen de

Meghan junto a

niños en un

hospital recordó a

muchos a Lady Di

Fran Gómez, MADRID

usto cuando se cumplen cuatro años desde que Meghan Markle v el príncipe Harry anunciaron que se alejaban de la Familia Real inglesa y renunciaban a sus compromisos oficiales, la duquesa de Sussex reapareció públicamente en un acto que recuerda mucho a los que solía atender cuando todavía era un miembro activo de la Corona. Aunque las imágenes no se han hecho públicas hasta ahora, fue el pasado 21 de marzo cuando la otrora actriz visitó un hospital in-

fantil en Los Ángeles como parte de una campaña de recaudación de fondos con la ayuda de «celebridades, empresas y la comunidad en general» para mejorar la

vida de los pequeños pacientes y sus familiares.

La visita de Meghan Markle al hospital se produjo solo un día antes de que Kate Middleton anunciara a través de un vídeocomunicado que padece cáncer, y de ahí la demora a la hora de hacer públicas las imágenes. Se confirma así que ni ella ni el príncipe Harry conocían de antemano el delicado estado de su cuñada o los plazos que manejaba, puesto que la duquesa de Sussex no habría aceptado acudir a una cita pública apenas 24 horas antes de publicar la noticia más relevante de la Familia Real británica en lo que va de año.

La imagen de Meghan Markle en el hospital rodeada de niños ha recordado a muchos a Diana de Gales, que ocupó buena parte de su agenda como princesa en este tipo de citas solidarias. Durante su visita, la duquesa de Sussex charló animadamente con los pequeños, a quienes abrazó y dedicó varios gestos de cariño, eso sí, protegida con una mascarilla negra para prevenir cualquier

> contagio, teniendo en cuenta el delicado estado de sus inocentes anfitriones.

Además, leyó junto a ellos algunos libros infantiles, demostrando una vez más su

dotes como actriz. Markle cambiaba su voz para ajustarla a los diferentes personajes y gesticulaba según lo que decía la narración, una lectura muy viva que agradó y divirtió a sus oyentes. «Reían y cantaban mientras ella leía los libros favoritos de los pacientes, como "Pete el gato y sus cuatro botones geniales" -todo un fenómeno en la literatura infantil en Estados Unidos-, y todos



vieron un gato. También ayudó a los niños con actividades ligadas a cada libro que les permitió explorar el cálculo, los colores, la solución de problemas y demás», indican en un comunicado desde el Children's Hospital de Los Ángeles.

Llama la atención que Meghan no aprovechara la ocasión para leer a los niños «The Bench» -El banco en español-, el libro infantil que ella misma escribió y que está dedicado a su primer hijo, Archie, y al príncipe Harry. «Comenzó como un poema que escribí para mi marido el Día del Padre, el mes después del nacimiento de mi hijo. El poema se convirtió en su historia», señaló. «Para el hombre y el niño que hacen que mi corazón lata», escribe a modo de dedicatoria en la primera página del libro.

#### Cuerpos y almas



Cumbre real Las Infantas y Froilán, en la boda de Almeida

Ya estaba confirmado que los Reyes Juan Carlos y Sofía y Victoria Federica estarán en la boda del alcalde de Madrid, pero no serán los únicos Borbón. Las Infantas Elena y Cristina y Felipe Juan Froilán también se unirán a ellos. ¿Irán Don Felipe y Doña Letizia?



#### Nuevo giro Los padres de Edwin Arrieta no podrán declarar en el juicio

A pocos días de que comience el juicio contra Daniel Sancho, el martes 9 de abril, la Corte provincial de Koh Samui ha rechazado que los padres de la víctima declaren durante el proceso. Se alega insuficiencia de medios para que puedan conectar telemáticamente.

#### Diario de un viejo que le grita al televisor

#### El bueno, el feo y el malo

#### Jesús Amilibia

Óscar Puente se atrevió a ir a lo de Alsina en Onda Cero. Demostró valor: bien es verdad que no se conoce ningún dóberman cobarde. Antes de que me señale como columnista avieso e insultador o me lleve a los tribunales, aclaro al instante que lo de dóberman es una metáfora: lenguas viperinas dicen que fue nombrado ministro para ladrar a la oposición cuando el Perro Sanxe se queda afónico o necesita hacer de bueno, que es casi siempre. Porque en la Moncloa tienen bien repartidos los papeles caninos: Él es el bueno (y el guapo) y Óscar Puente es el feo y el malo en una sola pieza. Tendrían éxito si hicieran bolos como dúo cómico: «Milúy Tontín». O más propiamente, como los Hermanos Calatrava.

Así que el ministro poco agraciado le confesó a Alsina: «He encargado a mi equipo que mecojantodaslascolumnasde opinión en las que se me insulta con todo tipo de insultos, físicos la mayoría». Va a tener a su equipo muy entretenido en ese apartado: que esperen los trenes de cercanías de Madrid. Imagino que su intención es, aparte de colocar a periodistas en la diana, querellarse contra ellos. Pero ¿se puede querellar un feo por llamarle feo?¿Admitirían la querella por llamarle también deslucido, antiestético, desagradable, fiero, fenómeno, sombrío, caricaturesco, irregular, desproporcionado, imperfecto, malencarado y otros sinónimos? Hombre, si tiene que ver el caso Conde-Pumpido, seguro que sí. O si informa el fiscal «Alvarone». Cuentan las malas lenguas monclovitas que Óscar también se queja frecuentemente y con mucha vehemencia al Apolo de la Moncloa: «Jo, presi, que muchos columnistas me están llamando feo todo el rato, algo habrá que hacer, ¿no?». Él, acariciándolo: «Algo haremos, Óscar; ahora métete en el transportín que vamos al Congreso». O algo así.



#### Anécdotas de la historia

# Franco, socio honorífico del Barça

Jorge Vilches. MADRID

I busto de Franco se rompió en mil pedazos. «¿Pero no era de bronce?", dijo con la respiración agitada Jaume Rosell, gerente del F.C. Barcelona. Al otro lado de la sala estaba Joan Granados, secretario general del club y lanzador de bustos. Habían escuchado en el transistor la muerte del dictador, lo que provocó un fortísimo debate sobre si Johan Cruyff jugaba mejor con la izquierda o con la derecha. Rossell argumentó que la transición, la del balón, claro, era cosa de Carles Rexach. «¿Qué dices? Mejor Neeskens. Hay que tener cabeza cuando la situación es delicada», apuntó Rosell. «¿Cabeza? -preguntó Granados-. Pues remata esto», dijo mientras lanzaba la escultura de Franco que adornaba la sala. Rosell arqueó el cuerpo, dobló el tronco hacia atrás, cerró los puños, estiró el cuello, posicionó la sien derecha, giró con todas sus fuerzas y falló. El busto pasó a un palmo de su cabeza, afortunadamente, y al primer impacto con el suelo se quebró, como la dictadura.

«Avisa a Eduard Combas, rápido», dijo Rosell reaccionando. El otro salió escopetado. El gerente se ajustó la corbata y tomó asiento. Puso la radio por si había noticias, pero todo eran panegíricos sobre Franco. Eso ya se lo sabía. De hecho, en 1974 la directiva barcelonista había peregrinado hasta El Pardo para condecorar una vez más a Franco. Era la tercera vez. Vino a En la inauguración del Camp Nou, el club agradeció al «Generalísimo Franco y Caudillo nuestro», pues ayudó en la construcción de sus edificios y en evitar que el Barça quebrase en 1965

su memoria cuando se inauguró el Camp Nou. Ah, qué tiempos. Fue el 24 de septiembre de 1957, día de la Mercè, patrona de Barcelona. Estuvo el gobernador civil, aunque invitaron a Franco. Qué emocionante fue la bendición obispal, el izado de la bandera con el águila de San Juan, y las palabras del presidente del club, cuando dio las gracias al «Generalísimo Franco y Caudillo nuestro».

#### Cuando el club quebró

Ahora, pensó Rosell, el club debía ajustarse a las nuevas circunstancias. Era cierto que el nuevo estadio se llamaba «Nou» porque el campo de Les Corts era el viejo. «Ostras-dijo-. Habrá que quitar la placa de "Caídos por Dios y por España". Luego se lo ordenó a Combas». Vaya, con lo que el Barça debía al régimen franquista. «Bueno, los presidentes Miró-Sans y Llaudet eran de Falange», recordó. Y habían conseguido la recalificación de unos terrenos en la Diagonal en 1951. No costó mucho. El ayuntamiento amenazó con expropiar el suelo, echó a los chabolistas «charnegos», y el gobernador civil puso la fuerza. Luego visitaron al dictador para regalarle una maqueta del proyecto.

«Y cuando el club quebró en 1965 ahí estuvo Franco», pensó Rosell. En el mismísimo Pazo de Meirás firmó la recalificación de Les Corts. Hubo protesta vecinal porque era zona verde, pero dio igual. En respuesta, el Barça hizo a Franco socio honorífico. Eso sí que fue un gol por toda la escuadra. Un fichaje mejor que el de Kubala, al que el Gobierno dio la nacionalidad por la vía exprés para que jugara en el club. Era lógico. La Copa del Generalísimo era la especialidad del F.C. Barcelona. Más copas que nadie, bueno, «més que un club», como dijo Narcís de Carreras, presidente blaugrana que escribió en «La Vanguardia» un artículo loando a Franco. Eso sí es hacer la pelota, y no como Migueli, el «Tarzán» de la defensa, que a este paso acabará un día a puñetazos con Goicoechea, el del Athletic.

«¿Cómo damos la vuelta a esta identificación con Franco?», barruntó Rosell. Habían condecorado al dictador en tres ocasiones. La última en 1974 por los 75 años del club, pero la anterior, en 1971, fue para agradecer la millonada que se regaló para construir el Palau Blaugrana y el Palacio de Hielo. Qué menos que otra insignia de oroy brillantes. Eso había dicho Agustí Montal Costa, el presidente del club, sí, hombre, el amigo de Jordi Pujol y vinculado a Banca Catalana.

> Ahí están las fotos de la recepción en El Pardo. En tres años el Gobierno les había regalado 450 millones de pesetas.

> «¿Y la gente? –se preguntó–. Porque cuando se inauguró el Camp Nou en 1957 esto se llenó de aplaudidores que vitoreaban al Caudillo». Incluso Ramón Serrano Suñer y José Solís, que fue ministro-secretario general del Movimiento, eran asiduos al palco. Qué papelón. No habían hecho lo de Santiago Bernabéu, que echó a Millán Astray del estadio. «Eso lo venderíamos como antifranquismo», barruntó el gerente blaugrana.

Eduard Combas entró en la sala con una escoba y un recogedor. En el suelo yacían los restos mortales del busto de Franco. El empleado comenzó a tararear una canción de «Los Sirex» que estaba de moda unos años antes. «¿Eduard, qué canturreas?», preguntó el gerente. Combas, sin dejar de mover la escoba, entonó: «Lo que haría yo segundo, barrería bien profundo, todas cuantas cosas sucias, se ven por los bajos mundos».

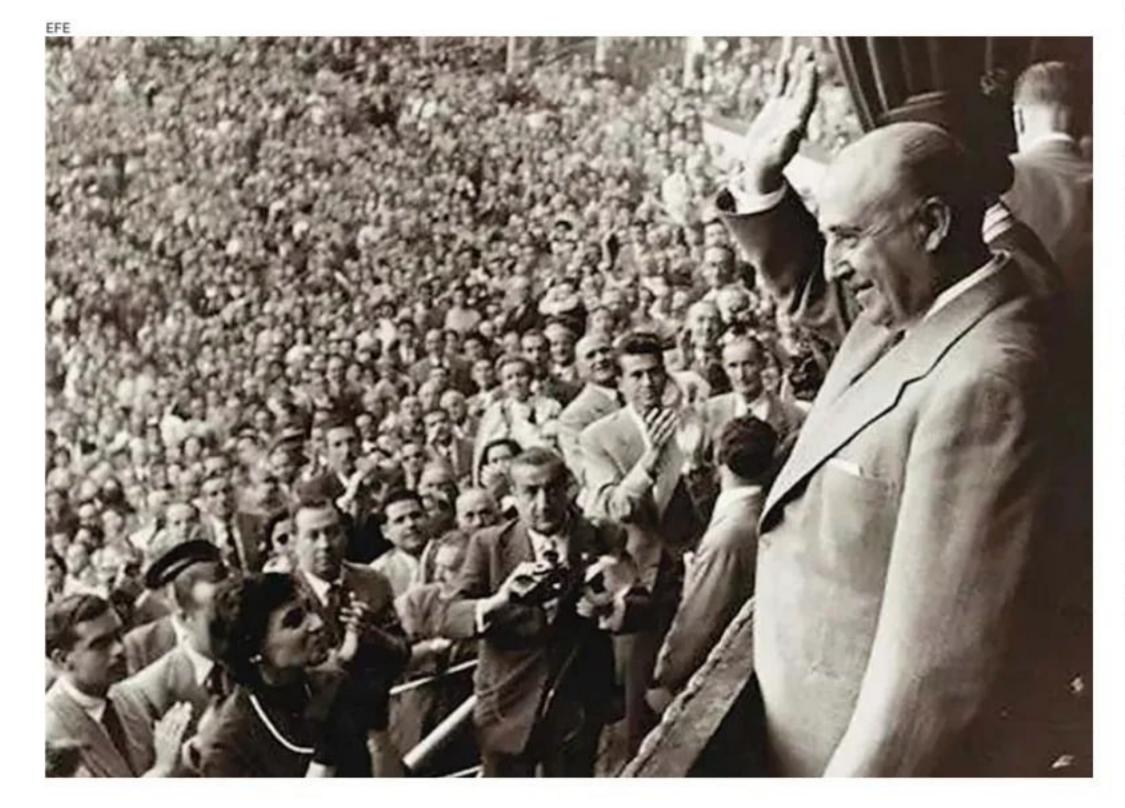

Los aficionados del Fútbol Club Barcelona aplauden a Franco en el Camp Nou LA RAZÓN • Viernes. 5 de abril de 2024

# Disfruta de la oferta editorial completa de LARAZON 25

Llévate una revista los sábados y domingos con tu periódico



#### Sábados

Revista Mía, para la mujer práctica

#### Domingos

Fiel a tu cita de siempre, la revista **Diez Minutos** 

Revistas de venta opcional con el periódico La Razón. Oferta válida para todo el territorio nacional excepto Baleares, Canarias, Melilla, Navarra, País Vasco, Soria, Tarragona, Lérida y Gerona.

Disfruta más del fin de semana con



48 AGENDA
Viernes. 5 de abril de 2024 • LA RAZÓN

**El retrovisor** 

1794

Fue uno de los más grandes de la Revolución Francesa, pero le ganó la partida Maximiliano Robespierre y fue él quien lo condenó a muerte. Danton era un republicano moderado que se vio envuelto en el «reinado de terror», aunque también votó a favor de la ejecución del rey Luis XVI. Murió en la guillotina

tal día como hoy del año 1794 y sus últimas palabras al subir al cadalso fueron históricas: «De lo único que me arrepiento es de irme antes que esa rata de Robespierre». Y una frase que define su personalidad: «No os olvidéis de mostrar mi cabeza al pueblo, merece la pena». POR JULIO MERINO

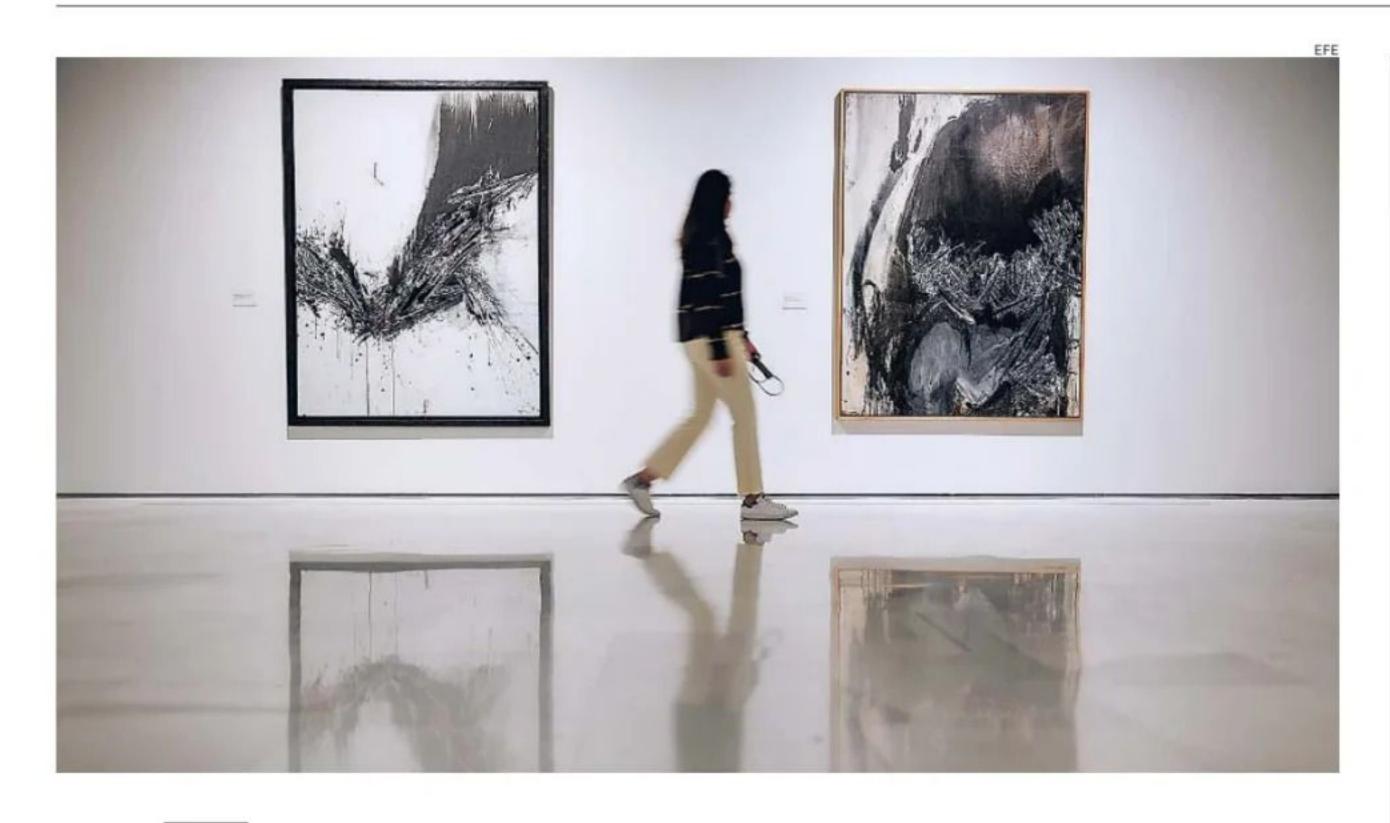

Valencia
Fundación Bancaja
revisa el arte del
Grupo El Paso

La Fundación Bancaja invita a disfrutar del arte «recio, profundo, grave y significativo» del Grupo El Paso, que integra a varios pintores y artistas, en una exposición que revisa el legado de este emblemático colectivo que llevó a cabo una «decisiva» aportación a la renovación del arte contemporáneo español a

finales de la década de los 50. La muestra incluye una selección de más de 70 obras de los integrantes del grupo: Rafael Canogar, Martín Chirino, Luis Feito, Juana Francés, Manuel Millares, Manuel Rivera, Antonio Suárez; y los aragoneses Antonio Saura, Pablo Serrano y Manuel Viola.

# Madrid Presentada «Bellas artes», la nueva serie en Movistar Plus+

Mariano Cohn y Gaspar Duprat, ganadores de un Oscar por «El ciudadano ilustre» (2016), estrenan el próximo 11 de abril su tercera serie para la televisión, «Bellas artes», una comedia negra centrada en el arte moderno, los gestores políticos y los artistas. La ficción de seis episodios está protagonizada por Óscar Martínez dentro de un amplio elenco que incluye a Dani Rovira, José Sacristán o Ángela Molina.



Obituario Daniel Kahneman (1934-2024)

#### Premio Nobel de Economía en 2002



l psicólogo, educador y autor Daniel Kahneman, que en 2002 ganó el premio Nobel de Economía sin haber estudiado economía, murió a los 90 años, según informó su pareja al New York Times. Kahneman (Israel, 1934), que compartió el premio nobel con Vernon Smith, se destacó por demostrar cómo los humanos toman decisiones, particularmente en situaciones de incertidumbre, lo que se puede ver en el fenómeno de la aversión a las pérdidas. El psicólogo, que vivió en Manhattan, empleó su formación como psicólogo para avanzar en lo que se dio en llamar economía del comportamiento.

#### Economía y Psicología

Su investigación ayudó a establecer el campo de la economía conductual, que aplica conocimientos psicológicos al estudio de la toma de decisiones económicas, pero también tuvo un efecto de gran alcance fuera del ámbito académico. Su reconocimiento público se basó en gran medida en su libro 'Pensar, rápido y lento', que se publicó en 2011y se colocó en las listas de los más vendidos en ciencia y negocios. Kahmenan, que en 2002 obtuvo el Premio en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel, enseñó en la Universidad Hebrea de Jerusalén, en la Universidad de Columbia Británica, en la de California en Berkeley y en la de Princeton.



#### D: TECNO

La inteligencia artificial puede provocar un gran cambio en los móviles, transformándolos en verdaderos asistentes personales y que sus funciones vayan más allá de editar fotos

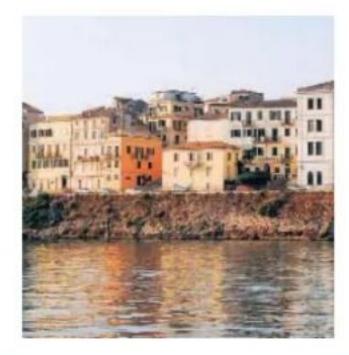

#### D: VIAJES

A medio camino entre Turquía e Italia, la isla griega de Corfú invita al viajero a sumergirse en los parajes más bellos del mar Jónico, pero sin perder de vista la cultura, la gastronomía y el arte



las restricciones a la agricultura y la ganadería se suma un paquete de medidas con relación a la pesca, puesta en la diana por Bruselas con su plan de capturas sostenibles para el Mediterráneo y el Mar Negro, de manera que se va a dificultar la captura de raba y camarones en aguas profundas mediterráneas, y de spraty rodaballo en el Mar Negro. Además, se someterá a una inspección rigurosa a los barcos, de manera que lo desechado acabará contando también como cupo de captura. En definitiva, menos posibilidades de pescar bajo la explicación de que debemos preservar el medio marino, lo que va a incidir en el precio, que subirá. Eso sí, Brus elas subvencionará «por la paralización definitiva de la actividad pesquera de un buque... así como por el abandono definitivo de esa actividad».

Medidas que se suman a las restricciones previas ya anunciadas en aplicación de los desarrollos de la Agenda 2030 a propósito de las 87 zonas de veda impuestas a la pesca de fondo, que solo en la zona del Gran Sol suponen la pérdida del 50% de los caladeros habituales. Como consecuencia, gran parte de la flota que ahí faena se verá obligada a desplazarse a caladeros de proximidad, cerca de la costa, donde ya trabajan los pescadores de arrastre. La convivencia de ambas flotas se presume imposible, pues la pesca fija es incompatible con la remolcada. La consecuencia a medio plazo de tal decisión es que numerosos pescadores se que-

# BARCOS FUERA DE LOS CALADEROS

Se reducirá un 50 por ciento la actividad para preservar el ecosistema, la biomasa y los corales de aguas frías



José Antonio Vera

darán sin trabajo, se pescará menos, habrá escasez y subirán los precios.

Las asociaciones pesqueras acusan a Von der Leyen de tomar decisiones devastadoras, influenciada por la presión del lobby eco-globalista, sin sopesar los daños que se van a producir, y despreciando a los afectados, cuyas opiniones no son tenidas en cuenta, pues en ningún momento se ha intentado negociar ni llegar al más mínimo consenso.

La decisión de la Comisión se basa en la necesidad de preservar los corales de aguas frías y otros organismos marinos que han de ser protegidos, así como la mejora de la biomasa de especies en riesgo, lo mismo que la fauna marina diezmada durante años.

Siendo verdad que la actividad pesquera descontrolada puede dañar de manera irreversible los océanos, también lo es que la UE impone medidas por decreto, sin debate ni diálogo. Decisiones que se toman sin oposición de ningún tipo en el Parlamento europeo, donde tanto socialistas como populares están alineados con los objetivos 2030 de la Comisión, siendo marginales las voces contrarias.

El sector pesquero se queja de que la reducción en las capturas se establezca solo para aguas de la UE, mientras que países como Marruecos podrán faenar sin limitaciones, introduciendo en España sus productos a un precio menor. Es decir, una decisión casi calcada de lo que sucede en la agricultura.





# Menos pesca para la flota europea

El sector pesquero se suma al malestar de agricultores y ganaderos y pide un cambio de rumbo en las políticas medioambientales comunitarias ante las elecciones del próximo junio

Eva M. Rull. MADRID

os pescadores han terminado por temer más las tormentas burocráticas en tierra que las tempestades en alta mar. Con estas palabras, Javier Garat, secretario general de la Confederación Española de Pesca (Cepesca) resume una de las reivindicaciones de los pescadores. El sector, desde armadores a cofradías, ha querido unir su voz ante la celebración a primeros de junio de elecciones en Europa. La patronal Cepesca afirma que «el próximo ejecutivo europeo deberá dilucidar de una vez qué tipo de sector primario quiere». Se refieren en concreto a las políticas medioambientales y afirman que con ellas Europa está

poniendo en juego su soberanía al depositar su capacidad para alimentar a su ciudadanía en las importaciones (ya el 70% del pescado consumido en la UE proviene del exterior) que muchas veces no responden a los mismos estándares y exigencias. «Nos hemos sumado al sector agrario y al ganadero porque estamos en situación parecida. La Comisión ha olvidado completamente la situación social de la pesca y nos llevan a una situación inaguantable con normas imposibles de cumplir, como por ejemplo, la prohibición de descartes de la Política Pesquera Común (PPC) que obliga a los pescadores a desembarcar todo el pescado capturado en cada salida,

algo imposible para los pescadores multiespecie» afirma Garat.

Estos meses previos a la cita electoral se debate en Europa si es necesario reformar la Política Pesquera Común –una norma que no se ha renovado como tal en la última década, pero a la que se han ido añadiendo reglamentos paralelos–. Es una de las peticiones que lanzaba a primeros de año el partido Popular Europeo (PPE), que, además, pide aprovechar para revisar toda la estrategia medioambiental de la Comisión.

#### Restricciones de zonas

El sector pesquero hace referencia, en concreto a leyes como el reciente cierre de 87 zonas del Atlántico Nororiental que se aprobó a finales de 2022. «El reglamento se hizo en su día contra la pesca de arrastre de fondo, pero al final no distingue entre artes de pesca y afecta, sobre todo, a artes como el palangre (que está causando estragos en la flota gallega) o el enmalle», dice

Garat. Otra de las quejas del sector tiene que ver con el Plan Plurianual para las poblaciones de peces demersales (merluza, salmonete, gamba roja, gamba de altura, langostino moruno y cigala) del Mediterráneo; una ley pensada para recuperar las poblaciones del Mare Nostrum (se aprobó en 2019 como

complemento a la PPCyacaba a finales de año).

Pero, ¿qué especies pesca nuestra flota, en qué aguas y cómo se encuentran las poblaciones? En el Atlánti-

co se pesca merluza, gallo y rape en la zona del Gran Sol (Irlanda y Reino Unido). En el caso de las aguas españolas, en el Cantábrico Noreste y en el golfo de Cádiz hay que añadir langostinos y gambas. «En general las poblaciones de peces en el Atlántico están en buen estado, porque se fijaron cuotas hace años que se basan en el llamado Rendimiento Máximo Sostenible (base de la PPC). Los ministros establecen límites de capturas de forma anual para las poblaciones de peces de interés comercia», dice Alberto Martín, responsable de Pesquerías para España y Portugal de Marine Stewardship Council (MSC es una

Este año acaba el

plan que fija los

días que se puede

faenar en el

Mediterráneo

organización sin ánimo de lucro que establece un estándar para la pesca sostenible). Para 2024, de hecho, se han aumentado los límites de captura de

gallo (11%) y rape (7%) en aguas ibéricas o de merluza en el golfo de Vizcaya y aguas de Azores (10%) entre otros. Sin embargo, se han reducido los límites en el caso de la cigala hasta un 20% en aguas portuguesas y de Azores y de sol hasta un 20% en aguas ibéricas. En el caso de la anguila, en situación crítica, se mantiene la veda de seis

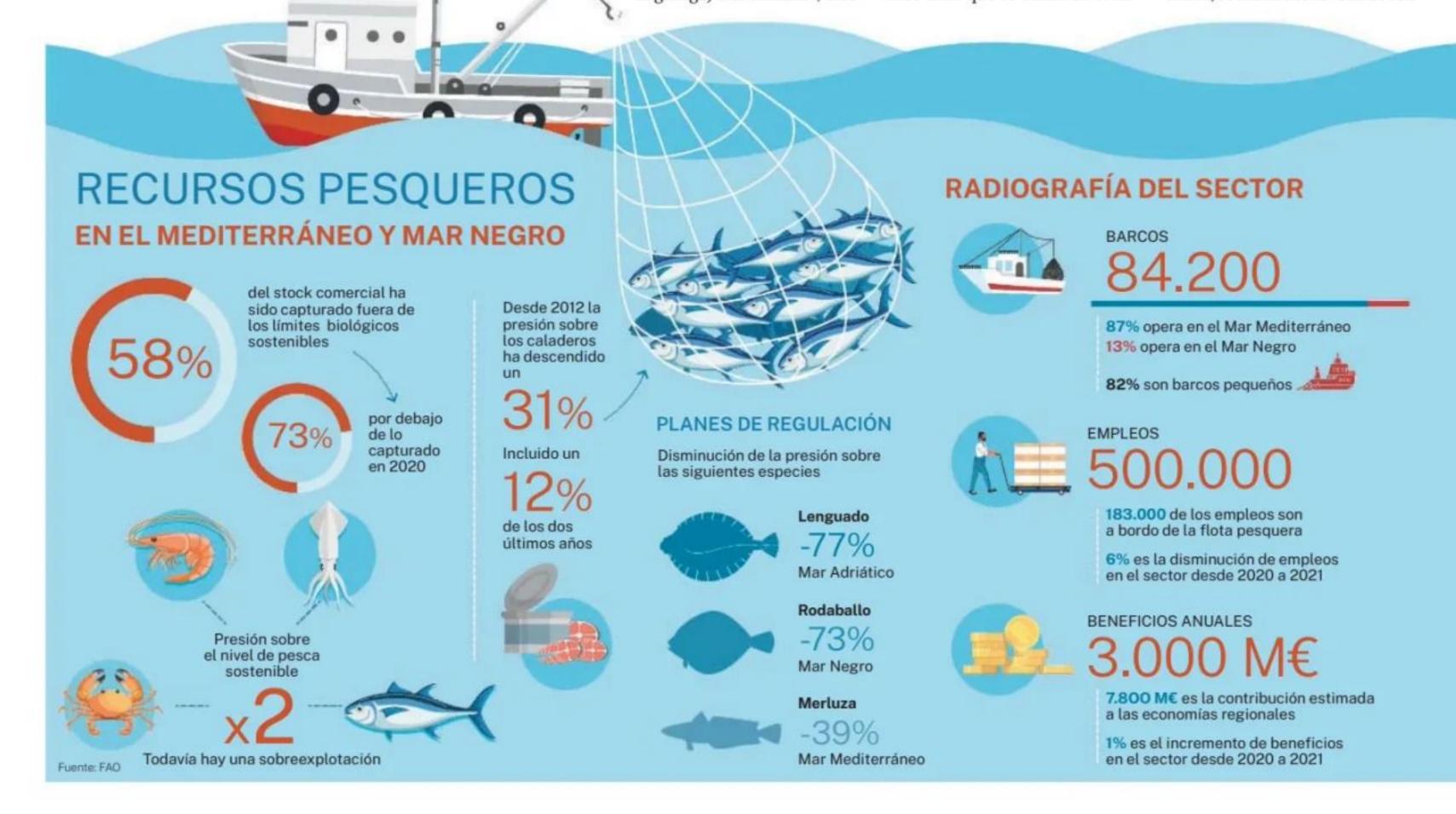



meses y la prohibición de su pesca recreativa.

En el Mediterráneo a partir de 2019 se establecieron reducciones a la pesca dentro del Plan Plurianual, pero no se establecieron cuotas o un máximo de capturas por especie, sino que se limitaron los días que se puede faenar (menos para contadas especies que tienen una cuota como el rodaballo del Mar Negro). Esto se debe a que, en general, la pesca que se realiza en este mar es multiespecie. Es lo que sellama reducir el esfuerzo y a finales de este año puede llegar al 40% de reducción de días de pesca o quedarse en un 34% si se aprueban medidas complementarias que minimicenlosimpactos de la pesca de arrastre de fondo como, por ejemplo, meter puertas voladoras en las redes o incrementar la malla. «Ha supuesto que en tres años se haya recortado un 34% los días para poder trabajar y este año esta cifra puede aumentar. Esto supone que haya barcos que solo salgan 120 días al año, frente a los 250 de antes. Eso es poner a algunos en situación límite y que haya pescadores que quieran desguazar sus barcos», dice Garat desde la patronal. «Cuando se aprobó era porque había que hacer algo para mejorar la situación de las especies. Aun así fue una solución limitada, aunque se está planteando la introducción de otras

#### Capturas ilegales

La organización Global Fishing Watch publicó a primeros de este año un trabajo en la revista Nature en el que afirma que hasta tres cuartas partes de los buques pesqueros industriales que circulan por el mundo no cuentan con ningún seguimiento público, o porque apagan el localizador o porque directamente no lo tienen. El equipo analizó 2.000 terabytes de imágenes de satélite de 2017 a 2021, en un área que corresponde a más del 15% de los océanos del mundo y en la que se produce más del 75% de la actividad industrial. Teniendo en cuenta que Europa importa el 70% de los productos del mar que consume, mejorar los controles parece necesario. Así, en la UE existe desde 2007 un reglamento para luchar contra la pesca ilegal que en teoría clasifica barcos por procedencia e impone sanciones. Alrededor de 10 países como

Trinidad y Tobago están excluidos del mercado europeo por falta de control, otros como Vietnam cuentan con una tarjeta amarilla mientras aplica sus propias técnicas de control de la pesca ilegal y otros como China tienen una relación con Europa llena de luces y sombras. La cuota de China en las capturas mundiales ha aumentado del 5% al 15% desde los 80 y hasta 2019, la mitad de los buques que se dedican a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) eran chinos, según un informe de 2022 solicitado por el Comité de Pesca (PECH). «Es curioso porque en el caso del atún se detecta mucho lomo de procedencia china. Y es que en Europa existe una fórmula que permite la entrada en la UE de hasta 90.000 toneladas de pescado de terceros países sin aranceles», explica Javier Garat de Cepesca.

formas de pesca que mejoren la selectividad de las especies y que se excluyan, incluso, ciertos tamaños no apropiados. Además, se fijan compensaciones a los pescadores que usen técnicas menos dañinas. De todas formas, hay que decir que ha cambiado la mentalidad del sector pesquero porque los primeros interesados en tener las poblaciones en buen estado son ellos», matiza Julio Agujetas, también técnico de MSC. La organización participa la próxima semana con un evento pararelo a la Conferencia de la Unesco del Decenio de los Océanos que se celebra en Barcelona y en la que se hablará, entre otros, de conservación y gestión pesquera.

Los resultados de estas políticas, empiezan a verse. Según datos de la ONU, el porcentaje de poblaciones de peces sobreexplotadas en el Mediterráneo y el Mar Negro ha descendido por primera vez por debajo del 60%, siguiendo una tendencia a labajainiciada hace una década. Sin embargo, la diferencia en el nivel de desarrollo de los diferentes países el norte y sur de este mar hace que los sistemas de gestión y control pesquero no seaniguales y que algunos apliquen medidas más laxas. Para ello la Comisión General de Pesca del Mediterráneo, creado en el seno de la ONU en 1949 en la que participan todos los países con salida al Mediterráneo acordaba recientemente medidas para aumentar la protección de la biodiversidad y mejorar la trazabilidad de los productos para luchar contra la pesca ilegal, por ejemplo, de coral rojo.

#### Pesca de arrastre

Uno de los puntos de controversia habitual entre organizaciones ecologistas, legisladores y sector pesquero tiene que ver con la pesca de arrastre de fondo. De hecho, los eurodiputados conservadores también han solicitado una revisión del Plan de acción para la protección y restauración de los ecosistemas marinos para una pesca sostenible presentada el año pasado en la que se pide la prohibición de la pesca de arrastre de fondo en las Áreas Marinas Protegidas (AMP) para 2030. «Una de las principales amenazas para la actividad del sector es el incremento de las AMP del 12% al 30% en las aguas de la UE y la eliminación de la pesca de arrastre en todas para 2030. Dentro de la flota española, 884 barcos practican esta modalidad de pesca», dicen desde Cepesca. «Desde MSC pensamos quenohayquedemonizaraningún arte de pesca, pero sí tener en cuenta el impacto que cada uno tiene y establecer medidas para cada una», matiza Martin. España actualmente cuenta con el 10% de sus mares protegidos y el objetivo de proteger el 30% en 2030.

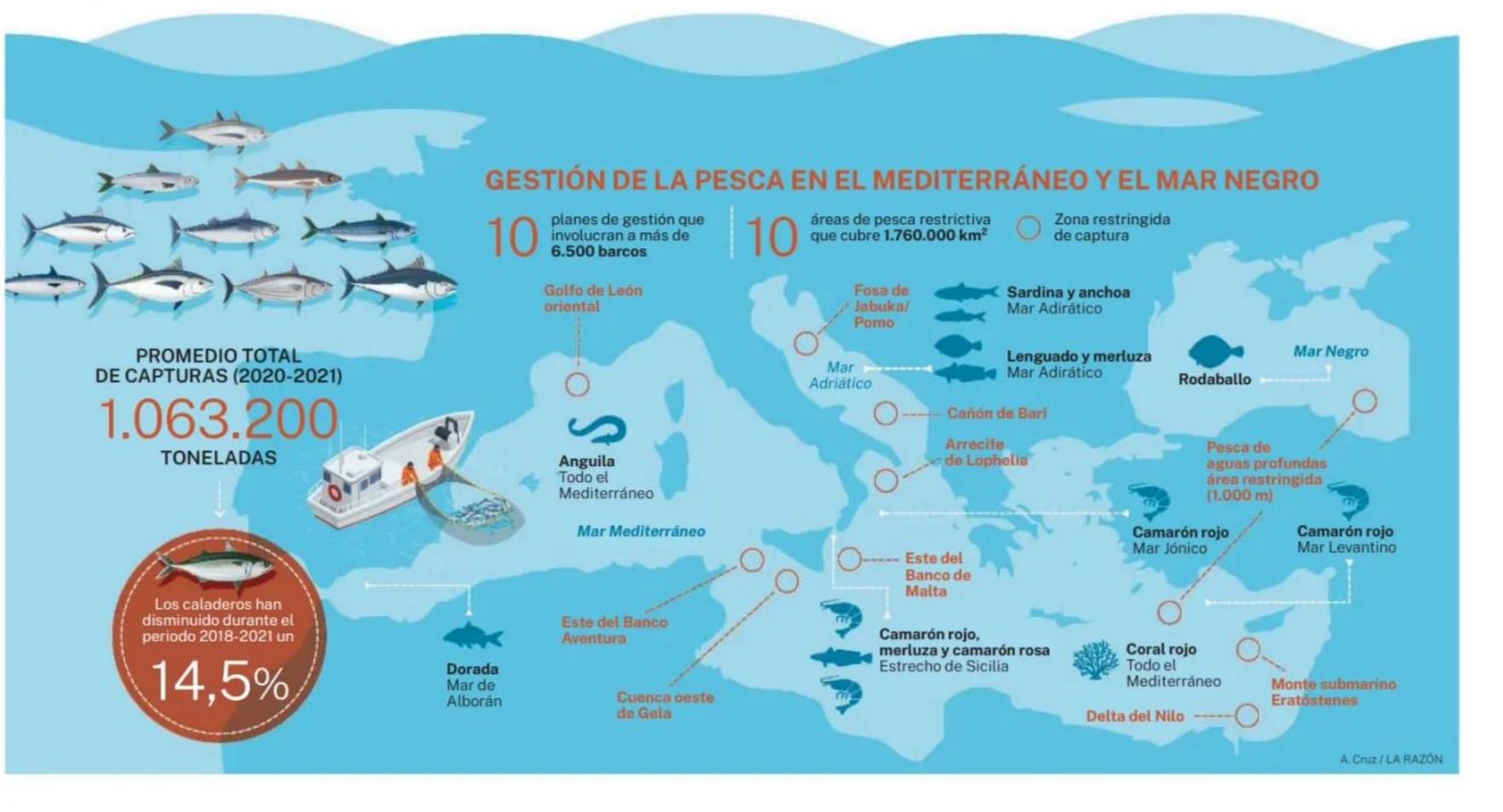

52 Viernes. 5 de abril de 2024 • LA RAZÓN

EMERGENTE

#### Tendencias





Ramón Tamames Catedrático de Estructura Económica / Cátedra Jean Monnet

#### Darwin y Wallace

l 18 de junio de 1858, Darwin tenía ya terminado un manuscrito de más o menos un cuarto de millón de palabras, el equivalente a unos 400 tupidos folios en un ordenador de hoy. Y fue precisamente ese día cuando recibió una carta del también inglés Alfred Russel Wallace, coleccionista de piezas zoológicas y botánicas, que por entonces viajaba por Sumatra, en las Indias Orientales Neerlandesas, ahora Indonesia. A su carta a Darwin, Wallace acompañaba un esquema con una exposición muy similar a lo que estaba escribiendo él mismo sobre evolución y que Darwin no acababa de dar a la luz por temor a la reacción de la Iglesia.

Temiendo perder la prioridad de ser el gran enunciador del evolucionismo, Darwin consultó con su amigo el geólogo, y precursor también de ideas evolucionistas Charles Lyell, quien le propuso una razonable solución: en la Sociedad Linneana de Londres, en su sesión del 1 de julio de 1858, se dio lectura de la síntesis de las posiciones de Wallace y Darwin, en lo que fue la primerísima expresión de la evolución, Con lo cual, ambos quedaron como padres de la teoría, sin mayor resonancia por el momento.

Darwin se apresuró a publicar el año siguiente -el 22 de noviembre de 1859- la principal de sus obras: Sobre el origen de las especies por selección natural, el libro que le daría un casi total y no poco injusto protagonismo exclusivo, por algo que Wallace y él habían descubierto por separado en el mismo momento histórico. Con la aclaración de que tal como mucho tiempo después expondría Fred Hoyle en sus Matemáticas de la Evolución -un tanto despreciativamente-, Darwin lo que hizo fue exponer en 450 páginas lo que Wallace ya había explicado claramente en 12 holandesas. Incluso algunos biólogos llegaron a sostener que Darwin fue un plagiario de Wallace. Toda una historia.

Correo electrónico: castecien@bitmailer.net

#### **SEMÁFORO**



#### Acciona presenta documental sobre la mayor expedición de mujeres a la Antártida



José Manuel Entrecanales

Acciona y Homeward Bound acaban de presentar «Un Viaje Infinito», un documental sobre la mayor expedición de mujeres a la Antártida. Hace unos meses, 188 mujeres de 25 países viajaron a hasta el continente austral con el objetivo de colaborar y aportar conocimiento para hacer frente a los retos más acuciantes de la emergencia climática. Junto a imágenes inéditas de la travesía, el documental incluye entrevistas exclusivas con las participantes, donde comparten sus experiencias, desafíos y descubrimientos clave en áreas de gran relevancia en la actualidad, como las energías renovables, la inteligencia artificial, la problemática del agua y la conservación de los océanos. One Health y los nuevos modelos de liderazgo. En este visionado, 50 niños y niñas del programa Inspiring Girls han podido conocer a tres de las científicas participantes.





Dolf van den Brink

Heineken lanza la aplicación web «Trash&Win» con la que se obtienen premios al introducir los recipientes vacíos de la marca (latas y botellas) en los contenedores adecuados. La iniciativa cuenta con el apoyo de Ecovidrio y Ecoembes y surge tras el éxito de Trash and Win, propuesta similar desarrollada en 2023 que consistió en la instalación de papeleras inteligentes en festivales de música populares.



Cepsa en grado de inversión y perspectiva Estable



Maarten Wetselaar

Las agencias S&P Global y Fitch Ratings han confirmado la calificación crediticia de Cepsa en grado de inversión, con S&P Global elevando su perspectiva a Estable y Fitch reafirmando su perspectiva Estable para el Grupo, como parte de su revisión anual. La compañía ha recibido las mejores calificaciones ESG de su sector por logros como haber alcanzado en 2023 la mitad de su objetivo de emisiones de alcance 1 v 2.



Grupo Gallo contra el desperdicio alimentario



Fernando Fernández

Grupo Gallo y el Instituto de los Alimentos de Barcelona (IAB) se han aliado para impulsar acciones encaminadas a reducir el desperdicio en la industria alimentaria. En el contexto del proyecto GalloLab se ha propuesto a estudiantes del Ciclo Formativo de Grado Superior de Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria del IAB un proyecto que permita la reutilización de subproductos de la fabricacion de pasta.

**Breves** 

#### Los cerezos de Japón florecen más pronto

La floración de los cerezos (sakura), un símbolo de la llegada de la primavera a Japón, atrae cada año a millones de visitantes al país asiático, sin embargo, el cambio climático está adelantando su comienzo y las olas de calor ponen en riesgo la apertura de los capullos. Este evento anual se producía tradicionalmente entre finales de marzo y principios de abril, pero las temperaturas los están adelantando a febrero.

#### Jóvenes lusos contra 32 países por las emisiones

«No pararemos aquí» dicen los jóvenes portugueses que han llevado a 32 países (UE más Reino Unido, Suiza, Noruega, Rusia y Turquía) ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por su inacción climática (aseguran que se viola el derecho a la vida, por ejemplo). Lo hacían esta semana durante una comparecencia virtual y previa a la sentencia que emitirán los magistrados en Estrasburgo el 9 de abril.

#### Nueva etiqueta para medir el impacto del textil

El Gobierno francés pondrá en marcha este otoño un sistema de etiquetado que evaluará la huella contaminante de las ropas en un momento en el que las emisiones asociadas a la producción textil han aumentado en todo el mundo. El ministerio de Transición Ecológica detalló que el nuevo «ecoscore de las ropas», inspirado en el conocido Nurtiscore, se aplicará «de manera voluntaria» en un primer momento.

#### Vida plena

#### Alergia

#### Ricardo Martín

\*La mascarilla, remedio casero contra las alergias. Esta primavera será más suave de lo previsto para las personas diagnosticadas de alergia y del conjunto de la población en riesgo. Los alergólogos aseguran que el polen se mantendrá activo hasta finales de abril, como poco; y, además, los síntomas serán más agudos. Temperaturas elevadas en invierno, pluviometría irregular, contaminación y cambio climáticoestán multiplicando la afectación alérgica. Debe evitarse la vegetación, permanecer al aire libre a ciertas horas, y prevenir los síntomas con antihistamínicos. Además, contamos con un remedio casero paramomentos de alta polinización: la mascarilla.

\*El ejercicio físico constante nos hace longevos. Independientemente de que la actividad física es beneficiosa a cualquier edad, mantener en el tiempo el hábito de ejercitarse en gimnasio o con técnicas de fuerza es fundamental a partir de los 50. Investigaciones recientes han confirmado que la rutina física es clave para la ansiada longevidad; y, de hecho, la práctica deportiva o de actividad física fuerte en la niñez, la adolescencia o la edad adulta no garantiza en absoluto una longevidad saludable. La clave es la constancia en la activación, precisamente cuando nuestro cerebro necesita incrementar la llamada resiliencia sináptica frente al peligro de lesiones neuropatológicas.

Pocasfrutastienen tantosbeneficios agregados como la piña. Además de serrica en vitaminas C, B1, B9 y E, destaca por aportar bromelina, una enzima «rara» que favorece el funcionamiento del intestino. Contiene potasio, yodo, magnesio, fibras, y mucho líquido. Es perfecta para dietas, refuerza el sistema inmunitario y contribuye a la formación de glóbulos blancos y rojos. Tiene propiedades desinflamatorias, y dado su contenido en vitamina Cserecomienda en catarros, sinusitis y de elevada mucosidad.

\*Piña, la fruta más completa.

#### Ricardo Martín

Divulgador de Bienestar





#### Desarrollo sostenible



# Agua regenerada, la última esperanza para el plátano canario

La tecnología instalada en dos depuradoras tinerfeñas facilita el riego en alrededor de 450 hectáreas de cultivo tropical

Laura Cano. TENERIFE

Los agricultores de Punta del Hidalgo, en el norte de Tenerife miran al cielo con preocupación. Allí, la sequía ahoga más que la ausencia de lluvias. La falta de agua en los acuíferos aumenta el coste del «agua clara» y el sofocante calor ha obligado a muchos a tirar sus cosechas, maduras antes de tiempo. La situación es tal que el Cabildo se vio obligado a declarar la emergencia hídrica en la isla el 1 de marzo. «Antes bajaba mucha agua de los tomaderos, pero cada vez menos. Esperemos que sea un ciclo y que se revierta en unos años», expresa el agricultor Juan Mesa ante un grupo de medios, desde las cercanías de su finca. Lleva 15 años trabajando en el campo. Su vecino Diego González también cultiva plátano; en su caso, desde hace unos 20 años.

La altitud del municipio permite obtener unas vistas magníficas del Teide. De la cima a los pies, la zona está llena de cultivos agrícolas y palmerales que arropan la ladera. Pero el agua no se desliza desde La Punta. Al problema de la desertificación se suma la lejanía de esta parte de la isla con respecto a la red de riego pública. «Aquí lo único que hay es un canal obsoleto que tiene un siglo y medio y muchísimas fugas. Hay un tramo roto y los agricultores no tenemos la capacidad financiera para sustituirlo. Dependemos de algunos acuíferos», explica Juan, cuya finca posee 15 hectáreas. Esta situación lellevó a sumarse en agosto a una iniciativa desarrollada entre el Consejo Insular de Aguas, Teidaguay Coca-Cola, que le ha permitido regar sus plantaciones con agua regenerada tratada en la depuradora de Punta del Hidalgo.

«Este proyecto nos ha venido como agua de mayo, porque las tensiones cada vez son mayores», asegura el agricultor. Por ahora, el agua regenerada alcanza para cubrir el 30% de sus necesidades y, aunque no solucione el problema, ha ayudado a aliviar la presión sobre los acuíferos. El objetivo es incrementar el porcentaje. En la actualidad, la estación afronta unas obras de modernización y, a finales de 2024, pasará del 40% a regenerar el 100% del agua urbana.

Esto permitirá regar 91 hectáreas de 17 fincas agrícolas, así como recuperar explotaciones abandonadas por la falta de agua. No llegará a todo: «Hicimos un cálculo al principio del proyecto y se estimó que con el 100% del agua de la depuradora regenerándose todavía a ellos [los regantes] les haría falta un 25% más de agua para cubrir toda la zona», comenta Eduardo Alemán, técnico de Teidagua, pero «es un alivio».

Además, esta obra -destinada a colocar la última tecnología de ultrafiltración disponible- hará que la calidad de las aguas que obtienen los agricultores sea «suprema». Según Alemán ya es muy buena, porque el sistema con el que cuentan elimina incluso los huevos de nemátodos. Lo único que falta es reducir la conductivi-

«Este proyecto nos ha venido como agua de mayo, porque las tensiones cada vez son mayores» Juan Mesa y Diego González, dos agricultores que reciben agua regenerada

dad a las aguas regeneradas, que determina el nivel de sales adecuado para el riego. Para la papaya hay menos problema, pero el plátano es más delicado. En cualquier caso, cada vez más agricultores la usan. En un principio, solo se sumaron cuatro. Ahora, son 18. En Teidagua prevén que, cuando se baje este indicador, «el interés crecerá de forma exponencial».

#### Más de 2.000 regantes

En el Valle de Guerra, también en el norte de la isla, ya son 2.000 los regantes que se benefician del agua regenerada en la depuradora de la zona, que ya cuentan con un innovador proceso de ultrafiltración por electrodiálisis que reduce el contenido de sales disueltas en el agua, regenerándose con la máxima calidad. Allí dan a parar las aguas residuales que resultan del proceso productivo de la fábrica que Coca-Cola tiene en Tacoronte. Tras someterse a un exigente tratamiento, el líquido permite el riesgo de una superficie de 350 hectáreas de tierras de cultivo tropical, especialmente plátano.

Estos proyectos cobran una gran relevancia para la zona, ya que el sector agrícola tinerfeño está experimentando dificultades por la escasa disponibilidad de agua. El agua regenerada complementa el agua subterránea de pozos y galerías a los que acceden los agricultores a través del mercado privado. De hecho, llega a ser incluso más económica, según Teidagua, siendo este uno de los mayores logros del proyecto. La posibilidad de contar con agua regenerada para riego que ahorre costes para los agricultores supone asegurar la viabilidad de los cultivos, pero también fortalece la viabilidad socioeconómica de la zona.

Diego tiene una plantación de tres hectáreas y, junto a Juan, es dueño de una de las explotaciones más grandes de esta parte de la isla. Los problemas que afrontan son muchos: «El plátano no solo se vende a pérdida, sino que se tira para que el precio no se desplome», lamenta. Muchos se donan al banco de alimentos o se dan a los animales. Esta claro que el problema es coyuntural, pero esta iniciativa, para ellos, ha sido como beber agua fresca en el desierto. «Cuando nos enteramos de lo que se haría en depuradora, casi brindamos con agua regenerada -bromea Juan-. Con eso, te lo digo todo».



#### Tecno

Arantxa Herranz, MADRID

a inteligencia artificial se nutre de datos. Y si hay algo que tenga (casi) todos los datos de la vida de cualquier usuario es su teléfono móvil: correo, aplicaciones de mensajería, contactos, mapas, bancos, registros sanitarios, documentación oficial, fotos, música, libros, películas, lugares de visita, de compra... Además, estos terminales registran cada paso físico (y virtual) que damos y con la popularización de los wereables, también tienen acceso a nuestras constantes vitales para comprobar cómo cambian según qué rutinas, lugares que visitamos o actividades que realizamos.

Juntar, procesar y analizar toda esta información puede cambiar radicalmente la manera en que usamos en estos momentos los teléfonos móviles. Gracias a la inteligencia artificial, estos dispositivos pasarían a ser unos verdaderos asistentes personales de cada uno de nosotros, adelantándose incluso a las propias necesidades. Por ejemplo, si en el calendario tenemos marcada una reunión importante pero ha habido un accidente en una carretera, por lo que el tránsito hacia esta reunión puede ser de mayor tiempo de duración, el teléfono sería lo suficientemente inteligente para adelantar la hora del despertador y evitar que llegásemos tarde a esta cita, además de sugerirnos las rutas alternativas más idóneas y enviar un mensaje de pre aviso a los asistentes por sifinalmente nos demoramos.

#### Fotos y más

Algunas prestaciones de la IA en los móviles ya las estamos viendo. Por ejemplo, Google presume de que sus smartphones Pixel 8 y Pixel 8 Pro incorporan funciones de IA para, por ejemplo, recibir menos llamadas comerciales no deseadas, responder en segundo plano a las llamadas de números desconocidos (con una voz más natural, para facilitar la interacción con la persona que llama) y avanza que ofrecerá respuestas contextuales, para que se pueda responder con un solo toque allamadas sencillas, como confirmaciones de citas, sin necesidad de coger

Además, en el propio sistema operativo que desarrolla (Android) y que ofrece a los fabricantes de terminales ya se incorporan funcionalidades como Android Auto para resumir textos largos o



# IA, el revulsivo que la industria de los smartphones espera

Más allá de nuevos formatos y experimentos con pantallas plegables, la IA puede transformar la funcionalidad de los teléfonos móviles

grupos de chat, sugerir respuestas y acciones relevantes, para que con un solo toque se puedan gestionar o incluir descripciones de imágenes. Son algunos primeros usos que avanzan por dónde irá el futuro desarrollo.

Según algunos analistas, la capacidad de los teléfonos para generalizar y determinar lo que podría ocurrir a continuación basándose en patrones y conjuntos de datos de uso anteriores se está convirtiendo en una «parte esencial» de la experiencia de los usuarios. Por hacernos una idea, si en 2017 los microprocesadores especializados que permiten que estos terminales saquen partidode la IA solo estaban presentes en el 3% de los smartphones, en 2020, más de un tercio de los tres mil millones de teléfonos inteligentes del mundo que se vendieron ya estaban equipados con procesadores que realizaban billones de operaciones rápidamente y con menos energía.

#### La IA hoy

Otro de los cambios a los que estamos asistiendo está precisamente en la parte hardware.

La inteligencia artificial (IA) está presente en los teléfonos móviles desde hace algún tiempo, pero en la generación anterior de teléfonos estaba basada en la nube y requería que estuvieran conecta-



# 101 0101 010101 0101 1 0101 515161 0101 D101 0101010 0101 0101010 0101010 0101

#### **VENTAS DE MÓVILES EN ESPAÑA**

UNIDADES VENDIDAS POR FABRICANTE

|          | Total<br>2022 | Cuota de<br>mercado | Total<br>2023 | Cuota de<br>mercado |
|----------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|
| Samsung  | 3.769.219     | 29,9%               | 3.566.911     | 30,5%               |
| Apple    | 2.487.259     | 19,7%               | 2.503.652     | 21,4%               |
| Xiaomi   | 3.899.657     | 30,9%               | 3.467.882     | 29,7%               |
| OPPO     | 815.275       | 6,5%                | 558.707       | 4,8%                |
| Motorola | 107.960       | 0,9%                | 284.909       | 2,4%                |
| Otros    | 1.521.008     | 12,1%               | 1.305.588     | 11,2%               |
| Total    | 12.600.378    | 100%                | 11.687.649    | 100%                |

#### VALOR DE LAS UNIDADES VENDIDAS (millones de €)

|          | Total<br>2022 | Cuota de<br>mercado | Total<br>2023 | Cuota de<br>mercado |
|----------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|
| Apple    | 2.463         | 46,7%               | 2.655         | 51,1%               |
| Samsung  | 1.208         | 22,9%               | 1.342         | 25,9%               |
| Xiaomi   | 991           | 18,8%               | 721           | 13,9%               |
| OPPO     | 256           | 4,9%                | 127           | 2,5%                |
| Motorola | 28            | 0,5%                | 66            | 1,3%                |
| Otros    | 323           | 6,1%                | 280           | 5,4%                |
| Total    | 5.270         | 100%                | 5.192         | 100%                |

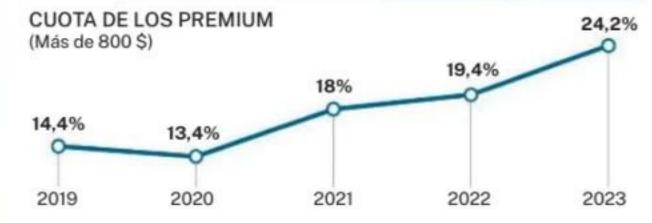

#### CATEGORÍA DE SMARTPHONE

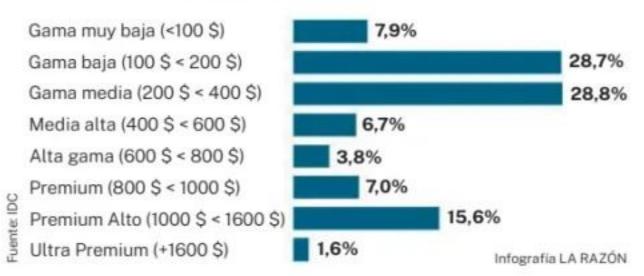

#### Tener más mercado o ganar más dinero

Los datos de la venta de teléfonos móviles en España a los que ha tenido acceso esta redacción ponen de manifiesto que, al igual que ha ocurrido en otros países de nuestro entorno, nuestro mercado se inclina cada vez más por los teléfonos de gama alta, lo que también conlleva que su reemplazo se produzca cada más tiempo y, por tanto, que se acaben vendiendo menos unidades. Según estos datos de IDC, Apple es el fabricante que más dinero mueve y gana con la venta de smartphones, pese a no liderar el negocio por unidades vendidas. Fuentes de la consultora explican a esta redacción que el soporte continuo que Apple da a sus dispositivos, independientemente de los años que tenga, hace que muchos usuarios se estén decantando por adquirir estos terminales, puesto que pese a su mayor precio saben que seguirán operativos pasados incluso cinco años. Algo que, dicen, no ocurre con Android.

Una persona consultando su móvil en la pasada edición del MWC de Barcelona

cesadores están en buena parle los smartphones actuales,
ecialmente Android) ha anunlo recientemente su plataforSnapdragon 8s Gen 3 que inye la compatibilidad con
entes funciones de IA generaen el dispositivo, entre otras

La gestión de los datos de cada usuario puede convertir, con la IA, al teléfono en un asistente personal

cuentan los teléfonos móviles se centra, entre otras cosas, en tareas «básicas» como hacer un reconocimiento del habla, de imágenes (ayudando a la cámara a aplicar los filtros adecuados, por ejemplo), de objetos (casos de uso de realidad aumentada) o incluso de gestos (lo que permite el acceso rápido a aplicaciones, por ejemplo). Gracias a estos algoritmos las cámaras también son capaces de aplicar el reconocimiento óptico de caracteres OCR e incluso traducir en tiempo real lo que capturamos a través de esta cámara.

Pero, en el futuro, la IA debería ser capaz de llevar todas estas prestaciones un paso más allá. «En general, la integración de IA en la serie realme 12 Pro está diseñada para hacer que la experiencia del smartphone sea más intuitiva, eficiente y agradable», señalan fuentes de esta compañía en nuestro país, que explican que, en su caso, la integración de la IA se concentra en cuatro áreas clave incluyendo el asistente de IA, el entretenimiento de IA, las imágenes de IA y la eficiencia de IA.

#### Un revulsivo para las ventas

La industria de los teléfonos móviles está ya madura. En este contexto, se observan dos claras tendencias: apostar por novedades disruptivas, especialmente en pantallas (como plegables y elásticas) para intentar animar las ventas y una tendencia a renovar estos terminales cada menos tiempo al apostar por unidades de precio más alto.

No hay más que ver los datos de la consultora IDC sobre el mercado español, a los que ha tenido acceso en exclusiva LA RAZÓN.

Si en 2019 solo el 14,4% de las unidades que se vendían era de más de 800 euros, en 2023 casi 1 de cada4terminales(24,2%)supera ese precio. Es más, en 2023, se vendieron (según IDC) un 7,2% menos de teléfonos móviles que el año anterior, que ya acumulaba una caída del 10,1% respecto a 2021. Sin embargo, los móviles entre 1.000 y 1.600 euros crecían un 12,1 yun 22,9% en 2022 y 2023, respectivamente, mientras que aquellos que superaban los 1.600 euros veían aumentar sus ventas un 156,7 y 118,5 % en estos mismos años.

Es en este último aspecto donde la IA tiene su mejor caldo de cultivo, puesto que los usuarios estarían dispuestos a invertir en estos terminales de gama alta si a cambio obtienen unas prestaciones diferentes.

dos a Internet para acceder a ella. Mientras, estas nuevas generaciones de smartphones que están llegando (y que están por llegar) tienen la IA incorporada en el hardware. De nuevo, los procesadores se convierten en clave.

Por ejemplo, Qualcomm (cuyos procesadores están en buena parte de los smartphones actuales, especialmente Android) ha anunciado recientemente su plataforma Snapdragon 8s Gen 3 que incluye la compatibilidad con potentes funciones de IA generativa en el dispositivo, entre otras prestaciones. La plataforma es compatible con una amplia gama de modelos de inteligencia artificial, incluidos los populares modelos de grandes lenguajes (LLM) como Baichuan-7B, Llama 2, Gemini Nano y Zhipu ChatGLM.

De momento, la IA con la que



#### Tecno

#### La Razón. MADRID

El comercio de proximidad del sector de electrodomésticos, compuesto por 5.100 establecimientos en toda España, da empleo a 30.000 familias en nuestro país y se configura como «el motor de las grandes ciudades y vertebrador de la España rural y vaciada» por lo que, según Diego Giménez, presidente de FECE (Federación Española de Comerciantes de Electrodomésticos), «dinamizamos y humanizamos la vida en los barrios y pueblos de nuestro país».

El Primer Fórum FECE ha servido para conocer que la UE va a activar una nueva política de reindustrialización que «favorecerá al pequeño comercio con una nueva legislación y ayudas para la sostenibilidad», según Juan Ignacio Zoido, diputado del parlamento europeo. Además, José María Verdeguer, Presidente de Honor del Fórum FECE, destacaba que las regulaciones que cumple el sector le permiten estar «por encima» de los grandes competidores en cuanto a eficiencia. «Si el comercio da un paso más en su modernización, se digitaliza y cumple con la

# El Fórum FECE pone en valor el comercio de proximidad

favorecer la reindustrialización del pequeño comercio con una nueva regulación y ayudas para la sostenibilidad, según se avanzó en este encuentro, que contó con el apoyo de la CEOE



De izda a derecha: Alfedo Gosalvez, Secretario General de FECE; Xiana Méndez, Secretaria de Estado de Comercio y Diego Giménez, Presidente de FECE

FÜRUMFECE
Pasión por el comercio de proximidad

© C-

sostenibilidad será siempre la alternativa sólida para el consumidor», aseguraba. Más del 50% de las compras se realizan estos establecimientos.

Esta alta participación en el mercado se debe a que el comercio de proximidad no sólo vende productos, sino que asesora a los clientes, ofreciendo soluciones personalizadas.

#### Digitalización

Durante la celebración del fórum Xiana Méndez, Secretaria de Estado de Comercio, animó a los empresarios a utilizar la plataforma de Comercio Conectado para solicitar ayudas, presentar casos de éxito y buenas prácticas y para conseguir la transformación digital. Además, según los expertos participantes el comercio de proximidad deberá tener en el futuro características como cercanía, surtido, servicio, confianza, personalización, experiencia, tecnología sostenibilidad y omnicanalidad.

El encuentro contó con el respaldo de la CEOE, cuyo presidente, Antonio Garamendi, alabó el comercio de proximidad por su capilaridad y presencia en la España vaciada. «Son empresas familiares, locales, que se esfuerzan y que se enfrentan al relevo generacional y a las nuevas medidas del Gobierno que, en ocasiones, más que estimular, desincentivan», señaló Garamendi.

#### Premiados

El fórum sirvió para premiar la labor de diferentes comercios por su labor realizada estos años.

Contaron con el patrocinio del Banco Sabadell e Iberdrola y se otorgaron cinco categorías. En el apartado de Comercio más Innovador, Milar El Osito de Valencia y Comercial Oja de La Rioja fueron los establecimientos destacados, mientras que los galardones a Comercio más Sostenible fueron a parar a Kasmani de Segesa de Castellón y Palmer 1956 Mallorca. En cuanto a Comercio Familiar, Imco Cemevisa de Zaragoza y Activa Juan Lucas de Málaga recogieron sus distinciones, mientras que Rioselec Tien 21 de Valladolid y Electro Alique de Guadalajara lo hicieron como Mejor Comercio Rural. En el apartado de Mejor Comercio Urbano, Expert Solrac de Bilbaoy Electrodomésticos Nuñez de Cádiz fueron premiados.

Intervención del presidente de CEOE, Antonio Garamendi, en el I Forum de FECE LA RAZÓN • Viernes. 5 de abril de 2024











# SERVICIO IMPECABLE ALREDEDOR de los 7 continentes

Hay **miles de razones para escoger un crucero de ultralujo** Silversea con todo incluido. Sus buques íntimos y ultralujosos navegan a **más de 900 destinos en los 7 continentes.** Los acogedores cruceros de lujo europeo de Silversea son para solo 728 huéspedes y cuentan con un servicio impecable. Todas sus acomodaciones son en Suite con Balcón.

Ahora, y solo hasta el 17 de abril, ahorre hasta un 20% en una selección de salidas con TODO INCLUIDO.

#### Crucero de Expedición

Svalbard e Islandia

#### De LONGYEARBYEN a REYKJAVIK

11 noches | 14 JULIO 2024 | SILVER WIND Asistencia en Español a bordo

DESDE 12.320 €



Adriático e Islas Griegas

#### De ATENAS (EL PIREO) a FUSINA (VENECIA)

11 noches | 19 JULIO 2024 | SILVER RAY

**DESDE 7.040 €** 

#### Vuelta completa a Islandia

De REYKJAVIK a REYKJAVIK

8 noches | 20 AGOSTO 2024 | SILVER SPIRIT

**DESDE 5.680 €** 





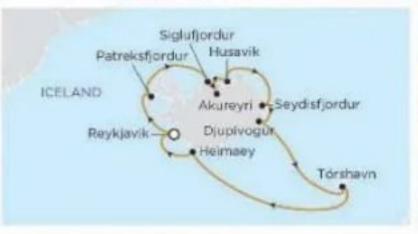









RESERVAS EN SU AGENCIA DE VIAJES | código STARCLASS

91 541 76 45 / 93 412 51 37 | info@crucerostarclass.com | www.CruceroStarClass.com



#### El destino de Iberia

Maica Rivera. BARCELONA

orfú se puede presentar como uno de los destinos más acertados del mundo para una escapada de primavera. Y es que esta isla griega, joya del mar Jónico ubicada a medio camino entre Turquía e Italia, ofrece playas infinitas, interesantes ruinas arqueológicas, una gastronomía deliciosa y callejuelas repletas de encanto. Todo ello aderezado con la atractiva esencia helénica y la belleza de la diversidad de su territorio.

Así, en la «estación de las flores», Corfú no defraudará a ningún viajero. No en vano en los meses primaverales esta isla es pura seducción con su vibrante verde natural y temperaturas suaves.

Si decide visitar Corfú, la primera parada obligada es su capital homónima. Llamada por los griegos Kérkyra, esta ciudad atesora un bonito centro histórico declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Sus estrechas callejuelas conforman un idílico laberinto en cuyas fachadas de favorecedora decadencia predominan los tonos amarillos y rosas. En el casco histórico, un imprescindible es el encantadorbarrio de Campiello, asícomo la plaza de Liston, con un elegante toque francés y llena de cafés y restaurantes, y la plaza Spianada, un lugar perfecto para pasear y relajarse gracias a sus bonitas zonas verdes y su tranquila atmósfera.

#### Un sinfín de museos

Sin abandonar la urbe, imperdibles son también la Antigua Fortaleza, en un promontorio con unas maravillosas vistas al mar, y la Fortaleza Nueva, en la cual se pueden admirar sus dos impresionantes puertas con el emblema de Venecia (fue edificada por venecianos a finales del siglo XVI) y el León de San Marcos. En ella es posible visitar el Museo de Cerámica de Corfú. Un inciso aquí, para los amantes del arte y los museos, Corfú tiene cautivadoras propuestas, por ejemplo, el Museo Arqueológico, el de Arte Asiático (situado en el Palacio de San MiguelySan Jorge) yel Museo Bizantino de Antivuniotisa.

Por otro lado, y como una de las atracciones más populares de Corfú, está el Pirate Ship Black Rose, un barco pirata en el que hacer un divertido minicrucero con una duración aproximada de una hora. En esta embarcación se navega por el litoral de Corfú, contemplando desde el mar los edificios más famosos del casco antiguo. Es una





# Corfú, una inolvidable escapada primaveral

A medio camino entre Turquía e Italia, la isla griega invita al viajero a sumergirse en los parajes más bellos del mar Jónico

actividad muy entretenida y recomendable especialmente si se viaja con niños.

Más allá de la capital se despliegan una serie de pueblecitos con mucho encanto que muestran el alma de la isla. En estos lugares, la tradición se entrelaza con una desbordante naturaleza, ofreciendo al visitante una experiencia auténticamente corfiota. Antes de iniciar el itinerario, una parada fundamental al este de la isla es el majestuoso Achilleion, a media hora de la capital. Este palacio fue mandado construir por la famosa emperatriz Sissi, quien tras una breve estancia en Corfú sintió un

flechazo por la isla. Pasear por su espectacular exterior, con jardines y esculturas de Zeus y Hera, resulta igual de impactante que recorrer su interior. Lo recomendable es una visita guiada para disfrutar del arte y la monumentalidad de este espacio en el que la emperatriz Sissi pasaba sus veranos.

El primero de estos pueblecitos elegidos, los cuales se encuentran en el litoral este y norte de la isla, es Sinarades, un enclave que cautiva con su arquitectura tradicional y su rica historia, siendo un auténtico museo al airelibre. Caminando por sus estrechas callejuelas se siente el espíritu de esta isla jónica, y en

#### Pistas de Iberia

- Vuele a Corfú con Iberia desde el 30 de abril.
- Iberia ofrece tres vuelos semanales a esta isla del mar Jónico.
- Más información y reservas en iberia.com y app de Iberia.



este punto es vital ir al acantilado de Aerostato el cual regala unas espectaculares vistas panorámicas de la costa, incluida la maravillosa playa de Agios Gordios.

El trayecto continúa con Pelekas, a poco más de 13 kilómetros de Corfú. Obligado es llegar al Trono de Kaiser, un observatorio donde tener una amplia vista de la isla de Corfú. Alejada del turismo de masas, en Pelekas hay tabernas griegas típicas y bellas playas, como las de Kontogialos, Mirtiotissa y Pelekas, en las cuales es posible ser testigo de inolvidables atardeceres.

Paleokastritsa, con sus acantilados y aguas cristalinas, es la siguiente parada. Esta bucólica localidad no solo es famosa por su belleza natural, sino también por su monasterio, que, localizado en lo alto de un promontorio, se convierte en un oasis de paz con vistas al mar Jónico. El viaje sigue en Lakones, balcón natural hacia el paisaje más fotogénico de Corfú.

Tras Lakones la propuesta es Afionas, cuyas empedradas calles yvistas invitan al visitante a perderse en su embrujo, mientras que Agios Georgios, con su amplia playa de arena dorada, es un refugio ideal para quienes buscan la tran-

59 LA RAZON • Viernes, 5 de abril de 2024



#### **Hoteles**

#### La capital está declarada Patrimonio dela

FOTOS: DREAMSTIME







Panorámica del litoral de la isla

quilidad lejos de las multitudes.

Terminado este recorrido, con paisajes que enamoran de porvida, hayuna parada inevitable en Corfú: el Canal d'Amour, situado entre Sidari, uno de los pueblos más turísticos de Corfú, y Peroulades. El nombre de esta maravillosa playa se debe a que se cuenta que aquellas parejas que puedan nadar juntos a través del estrecho canal se casarán y estarán unidos hasta el

último de sus días. Una leyenda romántica que hace justicia a la belleza del lugar.

Una de las razones por las que Corfú debe de estar en la lista de todo viajero es que desde la seductora capital corfiota hasta sus pueblecitos más recónditos, esta isla posee un sinfín de paisajes que ahora en primavera se vuelven aún más hermosos, por ello, es una escapada obligada estos meses.

#### La Terraza del Santo Domingo, un oasis en pleno centro de Madrid

La primavera trae consigo incorporaciones frescas a la carta y una gran variedad de cócteles

#### R. Bonilla. MADRID

La primavera y el cambio de horarios son sinónimo de tardes cada vez más largas que bien vale la pena aprovechar. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que poniendo en práctica el famoso «terraceo»? Si está pensando en un buen plan en la capital española, uno de los mejores sitios para practicarlo es, sin duda, La Terraza del Santo Domingo (en la séptima planta del Hotel Santo Domingo, en el número 1 de la céntrica calle de San Bernardo, con parking público justo al lado). No es para menos, pues han aprovechado el cambio de estación para renovar su oferta gastronómica, presentando propuestas que no solo complementan, sino que también están a la altura de las impresionantes vistas panorámicas que la azotea ofrece hacia el Madrid de los Austrias.

Sin perder ese carácter informal que caracteriza a su cocina, llegan a los entrantes de la carta las croquetas de gambas-en sustitución a las del chef- y los taquitos de pollo de corral al curry, con cebolla roja encurtida y lechuga en juliana. Imprescindibles también el nuevo arroz de boletus y carrillera de ternera y los canelones de verduras y bonito. A los principales se han incorporado un ramen de pescado preparado con langostinos, rape, bogavante, pasta de arroz, tallarines de verduras y codium; el tartar de atún rojo; el



Vista aérea de la terraza, ubicada en la séptima planta del hotel

magret de pato y la pluma ibérica. También a los postres llega alguna deliciosa novedad, como la tarta detres quesos y la mousse de chocolate negro. Y por si hubiera poco para elegir, ahora presentan las sugerencias del día: cinco platos adicionales a la carta que irán variando con el mercado.

#### Menú del día

Durante la semana, de lunes a viernes, La Terraza del Santo Domingo ofrece un amplio menú de mediodía compuesto por cuatro primeros y cuatro segundos a elegir, acompañados de postre y bebida por 26 euros. Este menú incluye una selección de los nuevos platos, así como otros clásicos que ya se han hecho un hueco en la

Otro gran atractivo de la terraza es el impresionante jardín colgante en el patio interior

carta del restaurante, como la ensaladilla de langostinos y la suprema de bacalao con sanfaina a la pimienta verde.

Esta primavera también han florecido en la terraza las propuestas especiales, una opción para hacer un almuerzo rápido y completo entre semana por un precio muy interesante. Y es que, por 19 €, incluye un principal, un postre yuna bebida. Además, estas alternativas cambiarán de temática según el mes. Por ejemplo, hasta el 30 de abril estará disponible la propuesta «Temporada de bacalao» con el lomo de bacalao en tempura sobre bouquet de pimientos asados naturales como plato principal; mientras que, durante todo el mes de mayo se podrá disfrutar la propuesta de «San Isidro», con un plato muy castizo: rabo de toro estofado al vino tinto, acompañado de patatas crujientes. Y si no hay prisa, lo mejor es optar por su menú degustación, que incluye cinco platos y un postre por 36 € por persona (bebida aparte).

#### LA OFERTA



VIAJES EL Corte Inglas

#### VIAJES EL CORTE INGLÉS

Hasta 15% de descuento en Fast Pack Islas Tourmundial

Reserva ya tu viaje completo a Canarias y Baleares con Fast Pack Islas, el programa de Tourmundial que te garantiza precios cerrados y sin sorpresas en una selección de hoteles. Ahora, además, tienes hasta un 15% de descuento si reservas antes del 30 de abril. Reserva ya tus vacaciones de verano con Fast Pack de Tourmundial y Viajes El Corte Inglés.

Más información en agencias de viajes, en el teléfono 91 330 72 63 y en la página web www.viajeselcorteingles.es

#### Viajes

#### R. Bonilla. MADRID

Como si de una auténtica expedición se tratara, descubrir el Ártico es un sueño por cumplir para muchos viajeros. Besado por el calor efímero del sol de medianoche, el breve deshielo estival del Ártico es una tentadora invitación para los aventureros que quieren conocer en profundidad el auténtico Norte. Y ese sueño es más fácil de cumplir gracias a propuestas como la de Silversea, que aúna la experiencia en el destino junto al lujo y la comodidad de sus barcos, a lo que se suma la tranquilidad de la asistencia en español.

Si quiere cumplir este sueño, vaya reservando en el calendario los últimos días de agosto, ya que el buque Silver Endevour surcará el Ártico durante 16 días. En concreto, saldrá el 18 de agosto desde Reykjavik para adentrar al viajero en una aventura inolvidable repleta de lujo y comodidad.

#### Uno de los más modernos

Parte del encanto de este viaje reside en el confort del barco que se convierte en el hogar del viajero. En esta ocasión se trata de Silver Endeavour, uno de los buques de expedición más modernos y lujosos del mundo, capaz de ofrecer una nueva era de cruceros de expedición de ultra-lujo, ofreciendo la oportunidad única de



Interior de una de las suites

Detalle de un oso polar en el Ártico

experimentar de cerca los rincones más remotos del mundo con el confort todo incluido característico de Silversea. Construido según las especificaciones de la Clase Polar PC6, el Silver Endeavour es el barco perfecto para explorar los últimos grandes es-

pacios naturales del mundo. Una proporción de zodiacs por pasajero líder en la industria, una flota de kayaks y tecnologías de exploración de vanguardia establecen nuevos estándares para la aventura. Además, cuenta con amplias suites con terrazas priva-

das, elegantes restaurantes, bares y salones, un spa de lujo, una cubierta de dos pisos con piscina y jacuzzi, y espectaculares zonas de observación.

#### Especialistas a bordo

Además de observar, el aprendizaje está asegurado, pues Silversea Expeditions tiene uno de los ratios más altos de personal de expedición por huésped en todos los cruceros de expedición. De hecho, cada viaje cuenta con un equipo de 11 a 28 especialistas cualificados y multilingües -naturalistas, científicos, ornitólogos, glaciólogos- con conocimientos adaptados a la fauna, la flora y la cultura de una región específica.

Estos experimentados y talentosos profesionales son elegidos por su pasión y dedicación a su campo de especialización, así como por su franqueza, amabilidad y genuino entusiasmo. Desde las conferencias diarias «Recap & Briefing» y los interesantes debates a bordo hasta las excursiones fuera del barco-en zodiac, kayak, senderismo, etc.-el equipo de expedición es una parte esencial de esta aventura, elevando su descubrimiento con secretos compartidos e historias únicas.

Aquí los sentidos no atienden a razones gracias a las flores de colores brillantes bajo los pies, las ruidosas colonias de aves marinas anidando en los acantilados o silenciosos y majestuosos mamíferos marinos nadando. Quizás se espere un lugar árido de nieve y hielo, pero lo cierto es que el viajero volverá a casa con una sensación muy diferente.

Si hay algo que caracteriza a los viajes de expedición con Silversea es que la tranquilidad está asegurada, pues todos ellos cuentan con el ya conocido servicio del todo incluido de Silversea, del que ya disfrutan los huéspedes en todo el mundo. Desde los vuelos de ida y vuelta hasta los restaurantes sin turnos de cena pre asignados y terminando con el servicio de mayordomo en cada categoría de suite.

Más información en la página web https://www.unmundodecruceros.com/starclass, en el teléfono 915427663 o en su agencia de

# El lujo de adentrarse en el Ártico con Silversea



Silversea cuenta con barcos muy modernos diseñados para surcar áreas tan especiales como el Ártico



Kiara Hurtado. MADRID

A diferencia de muchos destinos asiáticos definidos por un encanto en particular, al pensar en Tokio, hay tantas imágenes que posiblemente vendrán a nuestra mente que al visitarla por primera vez, quizá no sepamos por dónde empezar, pues la capital japonesa es una combinación de ciudad futurista, cultura milenaria, gastronomía de élite y naturaleza.

Para no perdernos en el trayecto, a través de este recorrido descubriremos las curiosidades y puntos que no hay que dejar de ver en esta aventura al otro lado del continente. Explorar Tokio es posible en cualquier temporada del año, ya que sus temperaturas equilibradas se asemejan a España y, aunque los gustos pueden variar dependiendo de cada viajero, visitarla antes o después de verano siempre tendrá un encanto singular, ya que en primavera florece el cerezo (hanami) y en otoño las hojas cambian de color (momiji).

#### Buena accesibilidad

Tokio cuenta con dos aeropuertos principales: Haneda, el aeropuerto internacional de Tokio, y Narita, más alejado del centro pero con muy buenas conexiones aéreas. Ambos tienen líneas express y trenes que llegan fácilmente a la ciudad. En nuestra primera aventura lo más recomendable es hospedarse cerca de la estación de Tokio, en barrios como Marunouchi o en Ginza, un área tam-

# Todo el exotismo de Tokio para un viajero primerizo

Templos, rascacielos, gastronomía, tecnología y diversión, son algunos de los contrastes que la capital nipona tiene para ofrecer

bién cercana, pero de mayor lujo. Tokio es la capital más poblada del mundo, el último año contabilizó a más de 37 millones de resi-

dentes en sus 2.187,08 km2 de su-

perficie. Si bien está conformada por 23 distritos, algunos de los que sí o sí hay que visitar como turistas noveles son: Shinjuku, donde la vida nocturna y los restaurantes

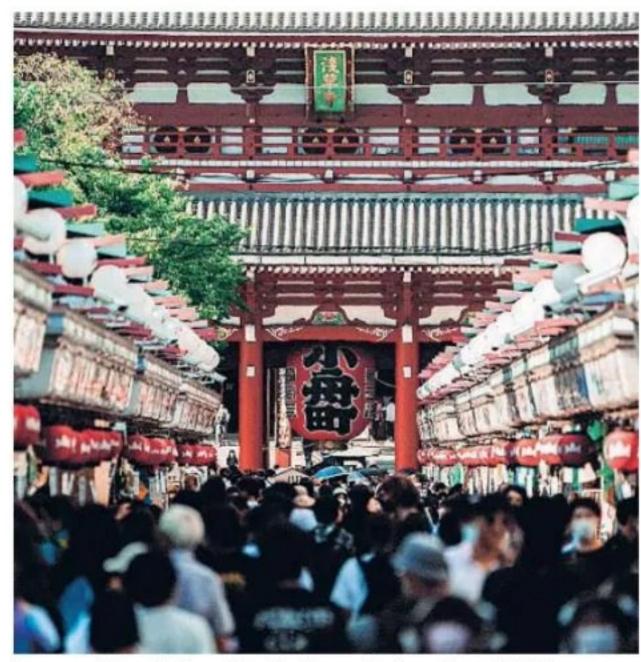

Ingreso al Templo Sensoji en Asakusa, el más antiguo de Tokio

#### Desconecte de la ciudad en los templos budistas

En la capital japonesa se albergan también varios templos budistas de gran relevancia, entre ellos, el Templo Sensoji, el más antiguo y venerado de la ciudad, famoso por su puerta Kaminarimon y la pagoda de cinco pisos. Aquí reposa la estatua sagrada de la diosa de la misericordia, Kannon. Por otro lado, el Templo Zojoji o Meiji-Jingu, en Harajuku, es un oasis de tranquilidad, rodeado de un exuberante bosque. Por último, el Templo Zojoji, cerca de la Torre de Tokio, es conocido por sus estatuas de jizō y por ser el sitio de ceremonias fúnebres de los shogun Tokugawa.

reinan. Un segundo distrito imperdible es Shibuya, donde se ubica la estación más grande de Tokio y el famoso cruce peatonal más multitudinario del mundo. Además en este cruce está la estatua de Hachiko, el perro que nunca dejó de esperar a su dueño. El barrio de Akihabara, el paraíso de la cultura pop y la tecnología, los robots y la electrónica son los artículos más habituales del día, cuyas sombras solo se contrastan con los animes en un universo de neones y entretenimiento sin igual.

Después de más de 15 horas de vuelo desde España, está claro que las fotos tienen que ser de portada, para lo cual subiremos a los miradores más altos. Algunos de los más famosos ubicados en el centro de la metrópoli son Shibuya Sky, el Mirador del Gobierno Metropolitano de Tokio, Tokyo Tower y Skytree. Desde estos puntos los visitantes podrán admirar la extensión urbana de la ciudad, sus rascacielos emblemáticos y, en días claros, incluso el majestuoso monte Fuji en la distancia. Cada uno está sujeto a horarios, están habilitados con ascensores e incluso alguno puede ser gratuito.

#### Gastronomía a pie de calle

Pero este recorrido no estaría completo sin mencionar a uno de los rasgos culturales que más conocemos y disfrutamos de Japón. Sí, nos referimos a su gastronomía, pues la capital nipona es la ciudad con la mayor cantidad de estrellas Michelin del mundo.

Las opciones varían desde restaurantes premiados, tiendas locales, lugares donde se ofrece cena y espectáculo, e incluso espacios de cócteles a la altura de un rascacielos. Posiblemente, lo más típico para nosotros serán los sushisy sashimis, pero hay otro tipo de comida más local que deberíamos probar, como el tonkatsu, ramen, soba, udon y monja-yaki. Asimismo, en Tokio, los dulces son todo un punto y aparte, por su amplia variedad de sabores, texturas y formas. El postre bandera del país es el mochi, pero existen otros famosos que sorprenderán como: los taiyakis, pasteles en forma de pescado, los hot cakes soufflés o pancakes fufosos, los esponjosos cheesecakes japoneses, entre otros. Todos estos platos y especialidades se pueden encontrar callejeando por sus distintos barrios o en los restaurantes de alta gama. La grandeza de Tokio, se puede apreciar en unos pocos días, pero aunque decidamos vivir en la gran ciudad, seguramente siempre nos faltarán horas y días para conocer a detalle todo lo que tiene para ofrecer.





Laura Cano. MADRID

#### ¿La ropa usada es un desecho que pesa cada vez más en el cubo de la basura?

Antes hablábamos de moda. Después pasamos a hablar de moda rápida (fast-fashion). A día de hoy, hemos llegado a tal punto donde ya hablamos de ultra moda rápida (ultra fast-fashion). Cada vez se produce y consume mayor cantidad de ropa, es de menor calidad y se usa durante menos tiempo. Lo que se traduce a que sí, el residuo textil aumenta.

#### ¿Dónde se «tira» la ropa vieja?

Antes de responder a esta pregunta, me gustaría invitar a la población a reflexionar sobre cuán vieja está la ropa que se quiere lanzar, qué quiere decir que esté vieja o por qué ya no queremos una pieza de ropa en nuestro armario y tenemos que deshacernos de ella. ¿De verdad está para tirarse? ¿No hay forma de repararla y seguir usándola, yo u otra persona de mi alrededor? Volviendo a la pregunta: en caso de tener que deshacerse de ropa vieja, hay que tirarla dentro de una bolsa cerrada en un contenedor especializado para ropa o llevarla al punto limpio. Por favor, no la lancemos en el contenedor de restos, porque terminará que mada o en un vertedero, nopudiéndose reutilizar ni reciclar, y generando mayores impactos ambientales.

#### Gemma Morell

Ingeniera en Diseño Industrial y beca Fundación "la Caixa"

# «España genera 19 kilos de residuo textil por persona al año. Es una barbaridad»

#### ¿A dónde va lo que depositamos en los contenedores de ropa?

El contenido lo recogen entidades gestoras de residuo textil. Estas se encargan de clasificar todo el residuo según su calidad y tipología. El de mayor calidad se clasifica para reutilizar, que significa que se venderá como ropa de segunda mano. Aquello que se considera de no tan buena calidad y no se puede reutilizar se clasifica para reciclar, lo que significa que se utilizará para hacer hilo reciclado. Una parte del textil ya clasificado para reutilizar o para reciclar se queda en el propio territorio donde se ha generado el residuo. Pero, debido a que no hay suficiente demanda local, otra parte bastante considerable se exporta a otros países, mayoritariamente del este de Europa, de África y de Asia. El problema es que no sabemos qué pasa con ello una vez llega al país de destino: si realmente se reutiliza o recicla, o si acaba en vertederos ilegales como el del Desierto de Atacama en Chile o el de la ciudad de Accra en Ghana, generando un gran impacto ambiental y social en estos territorios, que ni siquiera han generado este residuo. La situación es compleja y tiene muchísimo recorrido de mejora. Sin embargo, tirar la ropa en estos contenedores sigue siendo la única forma de poder recuperar este residuo para tratar de reutilizarlo y reciclarlo.

#### ¿Cuántas toneladas de ropa usada se gestionan en España y cuántas se exportan?

En 2021, en España se generaron casi 900.000 toneladas de residuo textil: unos 19 kilos por habitante al año. Es una barbaridad. Pero, de estas casi 900.000 toneladas, solo se recogieron de forma separada –en contenedores especializados– un 12,6%. En la investigación que hemos estado desarrollando en el Instituto de Ciencia y Tecnología

Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona (ICTA-UAB), hemos analizado el territorio catalán. Aquí se recogen de forma separada 10 kilos de residuo textil por cada 100 kilos generados. De esos 10, se exportan como mínimo 4, casi la mitad. A escala española, es probable que las proporciones sean parecidas.

#### ¿Por qué no se recicla más?

En el estudio, encuestamos a casi 1.500 habitantes de Cataluña para saber por qué lanzamos tan poca ropa en el contenedor de ropa. Las principales conclusiones a las que llegamos son dos. Primero, la accesibilidad a los contenedores no es óptima. Una de cada tres personas tiene que andar más de 10 minutos parallegar a un contenedor de ropa o punto limpio, coger algún medio de transporte o, directamente, no sabe dónde encontrar estos espacios. Y segundo, existe la percep-

#### El perfil La joven que «vigila» el viaje de la ropa usada

El 90% de los residuos textiles municipales que se generan en Cataluña va a parar a vertederos o incineradoras, según un estudio del ICTA-UAB realizado por Gemma Morell, Laura Talens y Susana Toboso, Nacida en Barcelona en 1998, Gemma ha obtenido una beca de doctorado de la Fundación "la Caixa" para incorporarse en el grupo de investigación Sostenipra, donde evalúa los flujos del textil usado, su reutilización y reciclaje. Su actividad le ha llevado a visitar los mayores vertederos de ropa del mundo.

ción de que los contenedores de ropa sirven como medio caritativo para donar ropa en buenas condiciones, en vez de como medio de gestión de un residuo, que es lo que son. El vidrio va al contenedor de vidrio, el cartón, al de papely cartón, y la ropa, en el de ropa.

#### Muchos desconfían de los contenedores de ropa usada. Creen que se hace negocio.

Las entidades gestoras de residuo textil recogen lo que hemos tirado, lo someten a un proceso de clasificación -que, no nos olvidemos, supone unos costos de infraestructura y personal- y lo venden para reutilizar o reciclar. El textil que no se puede utilizar de ninguna forma se envía al vertedero, siendo las gestoras las que abonan esta gestión. Efectivamente, existe una transacción económica. Es cierto que a las gestoras les interesa recibir textil de mayor calidad. Pero de eso a desconfiar o afirmar que hacen negocio, hay un abismo. Esa transacción permite a las gestoras poder seguir haciendo su trabajo. Básicamente, ellas sostienen el sistema de gestión de un residuo que generamos de forma masiva y del que las empresas productoras todavía no se hacen responsables, como sí pasa con otras fracciones. Eso sin nombrar que muchas son entidades sociolaborales que hacen una labor importantísima a nivel social y ambiental.

Sigue en la versión online.

0é

Según un informe de la Guardia Civil, la Federación Española habría incurrido en excesos en pagos de viajes en la época de Luis Rubiales al mando del organismo. Hay algo más de 5 millones que no cuadran en las cuentas

# Sobrecostes en los viajes

R. D. MADRID

«caso Brody» tiene muchas ramificaciones. La última es un informe de la Guardia Civil, que según Europa Press, asegura que la Real Federación Española de Fútbol habría incurrido en «sobrecostes» en la gestión de viajes durante la etapa como presidente de Luis Rubiales, y matiza que entre 2018 y 2022 la agencia de viajes Globalia facturó a la Federación casi 80 millones. De ahí, 5,7 no cuadran.

Así consta en un oficio de la (UCO), en el que se apunta que esos sobrecostes se infieren de las declaraciones recabadas al exjefe de prensa de la Selección Española de Fútbol Sala, Abel Martín García. Tras el descubrimiento de esos excesos en pagos de viajes, los agentes pusieron el foco sobre las personas encargadas del Departamento de Viajes de la RFEF y sobre las agencias de viajes contratadas desde el nombramiento de Luis Rubiales para indagar en posibles irregularidades.

La UCO explica que han podido comprobar que el responsable de ese departamento de la Federación es Antonio Limones Pérez y que la principal agencia contratada para la gestión de los viajes era Globalia, que a través de diferentes sociedades pertenecientes al grupo empresarial «le han imputado gastos a la RFEF por importe de casi 80 millones de euros entre 2018 y 2022».

En este sentido, indica el informe que se ha podido constatar la existencia de vinculaciones personales entre uno de los directivos de Globalia -Javier Blanco- y el investigado Francisco Javier Martín Alcaide, conocido como Nene, y su mujer Purificación Rufino.

La Guardia Civil recuerda que, además, tanto Nene como su mujer «poseen intereses económicos en común con el presidente y otros directivos de la RFEF a través de la sociedad GRX Export Pro» y que tanto ellos como Rubiales «coincidieron en las fiestas navideñas de 2018 en República Dominicana con Francisco Javier Hidalgo Gutiérrez, quien fuera consejero delegado de Globalia.



Luis Rubiales está en libertad después de volver a España el pasado miércoles

Mientras, Gruconsa, la empresa de construcción que está en el centro del relato, aseguró ayer que va a hacer una auditoría interna tras todas las informaciones acerca de su relación con la Federación, pero también con Nene y Rubiales. «Gruconsa ha abierto una auditoría interna exhaustiva para comprobar los pormenores de los contratos relacionados con la RFEF y que están en el objeto de la investigación», aseguró ayer en un comunicado. La empresa ha realizado obras de rehabilitación de instalaciones a instancias de la Federación «entre 2019 y 2023 por

Gruconsa, la empresa de construcción, anuncia una auditoría

más de 3 millones de euros, IVA no incluido, correspondiendo la mayor parte a la reforma del Estadio de La Cartuja», continúa. Asegura que mantiene una relación laboral con Ángel González Segura, hermano del exresponsable legal de la RFEF y delegado en la zona sur de Gruconsa. «Fue contratado por sus amplios conocimientos en instalaciones deportivas. Entre las labores de este directivo figura la cartera relacionada con la RFEF». Y también con Nene, que «desde el año 2018, ha prestado servicios como comercial para la firma, dada su dilatada experiencia empresarial y ha realizado además funciones de gestión de las obras contratadas con su colaboración». Su facturación a cargo de las obras para la RFEF ascendió a un total de 49.000 euros, IVA no incluido.

«La compañía manifiesta que en todo momento ha confiado en la gestión interna de la entidad

#### **Carlos Herrera** asegura que se presenta

▶El periodista Carlos Herrera confirmó ayer que se presentará a las elecciones del 6 de mayo la presidencia de la Federación Española. «Me voy a presentar para limpiar, para regenerar, para que el futuro del fútbol español sea noticia por sus éxitos y no por los chanchullos. Mi intención es crear una comisión de transparencia y buen gobierno nada más llegar a la RFEF, que desempolve todos los asuntos oscuros pendientes», dice. Necesita avales.

respecto a sus procedimientos de contratación y en los controles de auditoría interna de los que disponen». Y añade que los negocios con la Federación son un mínimo porcentaje de su facturación: un 2,7% del total de la empresa entre los años 2019 y 2023. «Estas cifras evidencian que la cuenta de resultados no se ha disparado al calor de estos contratos, sino que obedece a los encargos que recibe de sus clientes como instaladores especializados».

Gruconsa desmiente también que participe en sociedades, construya o haya realizado obras en la República Dominicana. La compañía se reserva su derecho a ejercer acciones judiciales contra toda injuria o calumnia al respecto y recuerda que se está ante una fase inicial de la instrucción de un proceso judicial donde rige la presunción de inocencia dentro del Estado de Derecho».

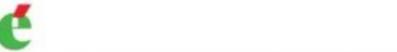



Domingo García. MADRID

avier Clemente (Baracaldo, 1950) es el último entrenador que ha ganado la Copa del Rey con el Athletic. Fue hace 40 años, en la temporada 83/84, contra el Barcelona de Maradona y Schuster. Una final que acabó en pelea multitudinaria entre los jugadores de los dos equipos. «Veníamos de ganar la Liga. O sea, que fue una semana muy intensa. Fue un partido muy duro y luego fue más duro después del partido, porque se enfadó Maradona y hubo leña», cuenta.

#### ¿Fue Maradona el que lio todo?

Yo creo que ellos no esperaban perder. Creo que Menotti se equivocó porque sacó a Schuster, que había estado lesionado un mes, y Maradona, también. Jugó con dos que estaban en muy baja forma. Nos costó ganarles, pero fue un partido de mucho trabajar y mucho pelear.

Se recuerda más el partido por los palos que por el juego.

Javier Clemente Entrenador

# «Ahora el fútbol es mucho más ficticio, más mentiroso»

El último técnico que ganó la Copa con el Athletic recuerda aquella final con LA RAZÓN. Un partido que acabó a palos entre los dos equipos, el último de Maradona con el Barça

Pero mira, quince o veinte días después de aquel partido nosotros fuimos a Barcelona a hacer el homenaje de Olmo y de Artola. O sea que nosotros a lo que pasa en el campo no le damos más vueltas. Pasa en el campo y al de media hora estamos tomando una cerveza todos juntos.

¿Cómo les recibieron en el ho-

#### menaje a Olmo y a Artola?

Muybien. Pero si los jugadores del Athletic y del Barcelona nos hemos llevado siempre bien. Y el homenaje estuvo muy bien.

#### En aquella final el gol lo mete Endika, que no era un titular habitual.

No jugó Sarabia y fuimos campeones con gol de Endika. Y no jugó

Sarabia porque físicamente estaba peor que Endika para jugar ese partido. Dos años después quité a Sarabia y el público ya no estaba contento y entonces me echaron a mí. Fuimos campeones y disfrutó todo el mundo y dos años después por lo mismo me echan a mí y resulta que íbamos muy bien en la clasificación. Pero es la prensa, es el público, es no sé qué.

#### ¿Aquellos partidos con el Barcelona eran especialmente calientes por la patada de Goikoetxea a Maradona?

Eran calientes, sí. Coincidió, pero nosotros tampoco le dimos más vueltas a ese tema. Ellos sí las dieron, pero nosotros tampoco damos vueltas a cuando a nosotros nos pegan. Sobre todo, yo. Lo mío fue mucho peor que lo de Maradona. Maradona siguió jugando, yo, sin embargo, con 19 años no volví a jugar. Y dices «pues me ha tocado». Y ya está. Al final eso te pasa en el fútbol. Ha cambiado mucho, porque ahora todo el mundo se queja. Y el fútbol era más vibrante, más participativo. Sobre todo el público, que antes participaba mucho más en el quehacer de tu equipo. Ahora no se puede entrar, no se puede tocar, no se puede presionar, no se puede hacer nada. Ahora es todo mucho más ficticio, mucho más mentiroso y el fútbol ha evolucionado a eso. Ahora hay otro tipo de juego y el nuestro era un fútbol mucho más fuerte.

¿Mucho más de verdad?

DEPORTES 65 LA RAZON • Viernes. 5 de abril de 2024

Mucho más bonito.

#### Se dice que el fútbol de ahora es mucho más rápido.

Bueno, vamos a ver. Yo creo que los jugadores ahora poseen más velocidad porque vienen de unos años que han evolucionado los medios, la preparación física, la medicina, lo que comen los críos. El primer yogur que yo comí igual fue con 15 años. La alimentación ha cambiado mucho y muchas cosas han cambiado. El jugador ahora es más rápido, sin embargo, hacen un fútbol mucho más lento. Nosotros en aquella época llegábamos a puerta en diez minutos seis veces y ahora empiezan desde atrás, que si la tocan, que la retocan, a la banda, a la otra banda, al medio, pasan para atrás y no la pierden. Y los otros están esperándote con un café. Una cosa es la rapidez que poseen los jugadores

tertulias. Lo de las tertulias es el descojono. Algunas veo. ¿Tú crees al tema del racismo las vueltas que le están dando? Que no es racismo. Si tú vas a jugar a un campo fuera de tu casa los de la grada te dicen de todo para que juegues mal. Pero es para que juegues mal, no porque sean racistas. A Vinicius le silban y cuanto más se enfade más le van a llamar imbécil. Para que se enfade más. Y si se enfada más, juega peor, que es lo que quieren los locales. Fíjate a nosotros lo que nos decían, desde temas políticos, a si estábamos implicados en no sé qué. A mí en el Bernabéu me cantaban «Clemente, muérete». Fui a la rueda de prensa y dije «por mucho que me digan que me muera, no me voy a morir, porque voy a durar muchos años». En el fútbol no hay que dar importancia a todas esas cosas. Hay que tener cierto respeto por-

Maradona y Txato Núñez se encaran durante la final de Copa del 84

y otra cosa es el juego rápido. Y el juego rápido ahí sí que no había dudas, era antes. Antes cogía el balón Goiko, se la ponía a Dani y ya estábamos en el área. Eso era jugar a toda leche.

#### ¿Se toca demasiado el balón?

Sí, es lo que hacen ahora los entrenadores, pero eso es todo copiado. Empezó Pep mira con qué equipo, con Messi y compañía, y ahora le están copiando hasta los que juegan en regional. Chaval, pero si no tienes ni puta idea tú para hacer esto, ¿estás loco tú o qué? ¿Vas a hacertú lo que está haciendo Messi? Pues te vas a romper el pie. Una cosa es imitar lo que tú puedes hacer y otra cosa es imitar un tipo de juego con unos tíos que son todos internacionales y de altísimo nivel y lo ves hacer en equipos de Tercera, en equipos de Segunda B, y luego dicen que pierden. ¿Cómo no vas a perder? Si a la cuarta has perdido el balón. Empiezas a jugar desde atrás y no llegas a medio campo.

#### ¿Hay mucho teórico?

Sobre todo en las emisoras y en las



Fue un partido muy duro y más duro fue después, porque se enfadó Maradona y hubo leña»

«El fútbol parece la construcción: bloque alto, bloque bajo. ¿Qué cojones son los bloques?»

que hay cosas que se están saliendo de madre.

#### El lenguaje que se usa, ¿aleja a la gente del fútbol?

A mí, sí. Cuando no voy al campo, yo pongo los partidos de la tele, que veo muchos, y a ver, ¿quién comenta el partido? Fulanito, a tomar por culo el volumen. Luego hay tertulia. ¿Quiénes hablan? Este, este, este y este. A cambiar. Pongo una película de vaqueros o una de policías, o de indios o el telediario. Tíos que se ponen a hablary parece que son catedráticos del fútbol y resulta que no saben chutar. A mí me va la conversación sencilla, la explicación sencilla, fácil y no hacer de entrenador. A mí me gusta decir las cosas más sencillas y que la gente las entienda. No te digo yo lo de los bloques y esto, que es una jerga muy complicada. Yo hablo de otro fútbol, de

> un fútbol más de diario, que los chavales lo entiendan. Si ahora el fútbol parece la construcción: bloque bajo, bloque alto, bloque intermedio, todo bloques. ¿Qué cojones son los bloques? Bloques eran de cemento y hacíamos un bloque para hacer carreteras o un puente o una casa. El fútbol lo inventaron los ingleses hace ciento y pico años y el fútbol era aquel, no ha cambiado. Fútbol es once contra once, uno tiene el balón y lo que tiene que

hacer es meter gol. Y ya está.

#### ¿Al Athletic ahora cómo lo ve?

Muybien. Megusta mucho Valverde. Lo he tenido yo en el Espanyol y es muy buena persona, un tío respetuoso, lleva bien el equipo, tiene sorna... Lo que menos me gusta es que es muy serio en las entrevistas, pero él actúa como él quiere porque él es así y está bien. Los jugadores le aprecian y hay buen ambiente en el equipo. Me gusta. Y aparte, otra cosa, es un entrenador que prácticamente ha salido de Lezama. Ha jugado en el Athletic y lleva muchos años en Lezama y para llevar el Athletic hay que conocer Lezama. Hemos tenido entrenadores que no conocían un pimiento de Lezama y no han hecho nada.

#### ¿Ha tenido ofertas para entrenar? ¿Le apetece volver?

Yo deseo volver a entrenar. Tuve un par de ofertas, pero a esos sitios no iba. Eran un poco lejanas y complicadas. No. Y chollos no me ha salido ninguno cercano. El día que me salga algo bonito y cercano voy. Lo más bonito es entrenar.



VIngegaard, tendido en el suelo, rodeado de ciclistas caídos

## La Itzulia se va por los suelos

Vingegaard se rompió la clavícula y varias costillas. Roglic y Evenepoel se retiraron

#### D.G.

Primoz Roglic levantaba el pulgar al subirse al coche del equipo Bora para indicar que estaba bien. El esloveno, líder de la Itzulia, fue uno de los afectados por la caída multitudinaria que paralizó la carrera. Él ya se había caído el miércoles, unos raspones sin más consecuencias, pero en la etapa que transcurría entre Etxarri Aranaz y Legutio las consecuencias fueron más graves. Evenepoel se fue recto en una curva a 33 kilómetros de la meta. El corredor que iba detrás de él se fue al suelo y detrás, varios más que salieron por una zona en la que iban a parar a una acequia rodeada de piedras. Ninguno aparentemente tan grave como Jonas Vingegaard. El ganador de los dos últimos Tours se quedó inmóvil y de costado en el suelo mientras las asistencias intentaban tranquilizarlo antes de la evacuación. Lo sacaron en camilla, con un collarín y con oxígeno para meterlo en la ambulancia que lo trasladó al hospital de Txagorritxu, en Vitoria. «Jonas está consciente. Los exámenes en el hospital han revelado que tiene una rotura de clavícula y varias costillas rotas. Se quedará en el hospital por precaución », decía en sus canales el equipo Visma.

«La caída nos tiene que hacer reflexionar a los propios ciclistas, que somos los que creamos el peligro. Todos los líderes con todos sus compañeros no entramos delante y habrá que replantearse la manera de competir», aseguraba Pello Bilbao. «Hemos perdido el atractivo de la carrera, ahora no podré medirme a estos grandes corredores que se han tenido que retirar hoy», aseguraba Ayuso. «Ha sido una caída muy dura, yo iba por el interior y me pude librar. Vi rodar a mi compañero Jay Vine. Una pena lo que ha ocurrido», añadía.

Remco Evenepoel tampoco pudo seguir en carrera. En la caída pareció sufrir una fractura de clavícula. Se puso en pie, pero llevaba el brazo derecho inmovilizado. Roglic cojeaba, pero no parecía tener daños demasiado graves, a pesar de que tampoco pudo continuar en competición. Jay Vine, el compañero de Ayuso en el UAE, permanecía inmóvil en la acequia mientras los sanitarios intentaban sacarlo.

La victoria fue para Meintjes. Solo se permitió luchar por la victoria a los seis escapados.

# Rudy ya empieza a ser un mito

El día de su 39 cumpleaños anunció su retirada a final de temporada. «Llevo mucha tralla física y mental», asegura

#### Mariano Ruiz Diez. MADRID

Thomas Heurtel, base francés, fue uno de los muchos enemigos íntimos de Rudy a lo largo de su carrera. Compartió un año vestuario con él en el Real Madrid. «Desde fuera había una imagen muy concreta de Rudyy cuando lo conoces en persona es completamente diferente. Dentro del equipo y dentro del club, tanto en la cancha como fuera, ves que es muy buen tío y que siempre ayuda. Cuando estás fuera del Madrid no lo ves así, se podría decir que como rival era un poco cabroncete», era su definición de su compañero en LA RAZÓN. Ese al que los rivales no querían ver ni de lejos anunció ayer, en el día de su 39 cumpleaños, que está en sus últimos días como jugador de baloncesto.

«Cumplo hoy 39 años y me siento muy agradecido de estar vinculado a este club durante tantos años. Se está terminando. Llevo muchos años aquí, mucha tralla física y mental. Creo que ya está llegando el momento de pensaren otras cosas que no sean el baloncesto y a disfrutar lo que me queda de estos meses para poder seguir cosechando títulos con el Real Madrid», afirmó en una comparecencia antes de medirse hoy al Baskonia, otro de sus rivales preferidos. A Rudy le restan poco más de dos meses en activo a nivel de club con los desafíos de su cuarta



Rudy, con sus hijos en la celebración de la última Copa del Rey con el Real Madrid

Euroliga y su séptima Liga Endesa por delante. Luego está el último reto de su vida deportiva, el que está empeñado en conseguir como último homenaje a su padre fallecido hace casi dos años: ser el único jugador de baloncesto presente en seis Juegos Olímpicos y, por qué no, ser el abanderado de España en París. Aunque para eso le tiene que seguir respetando el físico y que la selección supere un exigente Preolímpico.

«Es cierto que ya es una edad, ya me tira muchísimo la familia –tiene dos hijos con Helen Lindes–, física y mentalmente es muy duro porque son muchísimos partidos y creo que está llegando un momento en el que uno se plantea otras cosas que no son el baloncesto profesional. Retirada es una palabra difícil e impactante cuando la escuchas. Pero es cierto que ya llega un momento de mi carrera en el que ya tengo una edad, son muchísimos años como profesional. Me he sentido y me siento muy querido en el Real Madrid. Está claro que esto se está terminando, pero todavía quedan unos meses para intentar ayudar en lo que me pidan y de disfrutar de mis compañeros en lo que me queda», aseguró.

El Rudy más maduro, alejado del carácter particular de sus inicios, y el Rudy crepuscular se han convertido en una pieza clave del mejor Real Madrid de la historia contemporánea y en un elemento indispensable para todos los éxitos de la selección. Es el único jugador que ha estado en todos los oros de España y una pieza vital, según el seleccionador, en todo lo bueno que le ha pasado al equipo nacional. El Rudy madridista, que ya dejó huella en su breve etapa en 2011 debido al cierre patronal de la NBA, se convirtió en un jugador único dominando los partidos desde prismas en los que nadie era capaz de influir como él. Su lectura del juego, su inteligencia en pista, su tiro exterior, la defensa, las ayudas... le convirtieron en un referente para técnicos, compañeros y rivales. Fue su forma de reinventarse después de superar nu-

27

ACBMEDIA

títulos suma a nivel de clubes: 25 con el Madrid, incluidas tres Euroligas, y dos con el Joventut

11

medallas con la selección. Es el único jugador presente en todos los oros del equipo nacional

merosos problemas físicos que le vaticinaban una carrera corta. «Los consejos que me han ido dando estos años y el trabajo psicológico para afrontar temporadas muy largas y competitivas han hecho que estire el chicle», dijo.

60 horas antes de que los Grizzlies cuelguen la camiseta de Marc Gasol, el baloncesto español ha empezado a asumir la despedida de otra leyenda. Con Rudy se irá otro de los más grandes.



Los Reyes, Pilar Alegría, José Manuel R. Uribes y Carlos Alcaraz

#### Los Reyes y Alcaraz brillan

Los Premios Nacionales del Deporte premian a 14 atletas

Susana Campo. MADRID

Es una de las citas marcadas en rojo en la Casa Real: la entrega de los Premios Nacionales del Deporte, que año tras año reconocen la labor de aquellas personas o entidades que impulsan las distintas disciplinas. En esta edición el murciano Carlos Alcaraz fue galardonado con la máxima distinción. La expectación fue máxima al igual que su química con el Jefe del Estado. Ambos mantuvieron una breve conversación durante la entrega del trofeo y, posteriormente, ante los medios, Alcaraz aseguró que le comentó «a ver si puede venir a verme a otro partido porque estuvo en Wimbledon, me dio suerte y para mí es un placer». El otro gran nombre de la gala fue el de la campeona paralímpica Susana Rodríguez, que recibió su trofeo de manos de la Reina Letizia.

Tras la ceremonia, que se celebró en el Palacio de El Pardo, se celebró un cóctel. Entre los invitados se encontraban Vicente del Bosque e Iker Casillas, entre otros rostros del mundo del deporte. TIEMPO 67



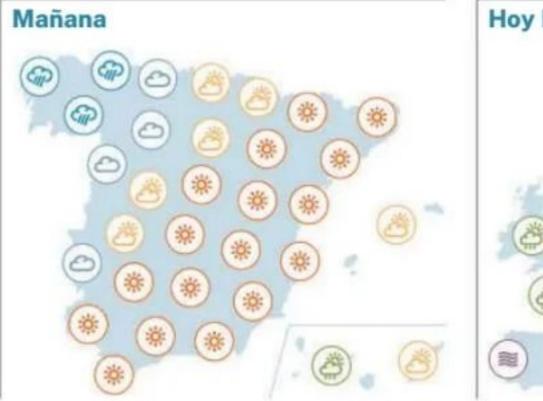

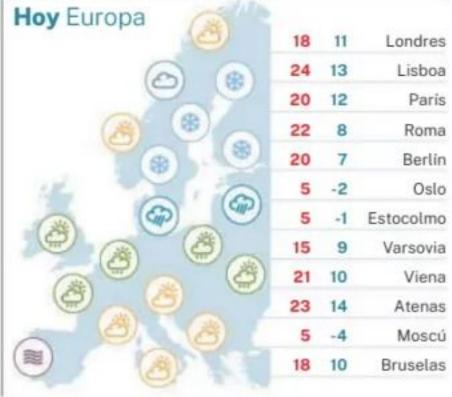



Menguante () 29/04

24

27 10

25 17

23 12

25 15

24 11

27 17

24 18

21 12

11

7

11

6

8

30

22

19

25

24

27 9

22 11

26 11

25 10

8

Palencia

Las Palmas

Pontevedra

Salamanca

Santander

Tarragona

Segovia

Sevilla

Soria

Teruel

Toledo

Vitoria

Zamora

Valencia

Valladolid

Pamplona

Palma de Mallorca

Sta. Cruz de Tenerife

#### **Embalses** % capacidad Tajo Guadiana Guadalquivir Ebro Duero Miño-Sil Júcar Guadalete-Bar. Med. Andaluza Segura Galicia Costa Cataluña Int. Cantábrico Occ. Tinto, Odiel y P. Cantábrico Or. P. Vasco Int. 0 20 40 60 80 100

| Media 1,3L/m² |
|---------------|
|               |
| Galicia       |
|               |
|               |
|               |
|               |
| e comunidades |
|               |

#### Estaciones con más kilómetros esquiables

|                | Km                 |
|----------------|--------------------|
| Grandvalira    | 139 /215           |
| Baqueira Beret | <b>107</b> /170    |
| Formigal       | 97/143             |
| Sierra Nevada  | <b>92,6</b> /112,5 |
| Candanchú      | 43/50,5            |
| Cerler         | <b>37</b> /80      |
| Boí Taüll      | 35/46              |
| Astún          | <b>32</b> /50,5    |
| Port Ainé      | 24/27              |
|                |                    |

#### El hombre del tiempo

# Calor y calima



#### Roberto Brasero

ste viernes subirán las tempera-→ turas en toda España, tanto por ✓ la tarde como también a primera hora. Por la mañana temprano ya no nos vamos a encontrar con ese frío que hemos tenido estos días atrás y por la tarde llegaremos a 30º en Sevilla, Jaén, Murcia, y los rozaremos en el País Vasco. Los cielos estarán despejados salvo en Galicia donde podría llover incluso pero donde sobre todo seguirá soplando el viento, viento fuerte en costas y también en zonas de interior, así como en León y Asturias, en la cordillera. Viento del sur: el origen lo tenemos en la borrasca Olivia, que desde su ubicación hace que el viento pase antes por el norte de África y se cargue con el polvo del Sáhara para trasladarlo más al norte: hasta nuestra península, hasta Francia e incluso más allá. En España será especialmente densa durante el fin de semana. Mañana lluvias en Galicia yCanarias, en el resto no se esperan y en el este hará más calor donde también seguirá el domingo pero ese día ya bajarán en el resto de España con posibles lluvias en la península que podrían ser de barro.

#### A tener en cuenta



Rumanía ha pedido a la Comisión Europea que revalúe el estatus de protección del oso pardo debido a los crecientes problemas que está causando su expansión, que llega a zonas pobladas, informó el portal Transtelex.ro.



El Ayuntamiento de Móstoles ha aprobado un plan integral de diseño de rutas urbanas, históricas y en entornos naturales para acercar a la ciudadanía a la práctica deportiva como herramienta de salud y bienestar personal, así como conocer el patrimonio cultural o espacios naturales de la ciudad.

#### Índice ultravioleta



Alberto, Catalina, Ferbuta,

Irene y Vicente Ferrer.

Santoral

Cumpleaños

JULIO MERINO

periodista (84)

**MERCEDES MILÁ** 

exfutbolista (48)

#### Autodefinido DIOS CON DOS CARAS ESTAN EN NOMINA PERSONAJE INFUSIÓN SUAVE AL TACTO COLOQUAMBNE ENDEBLES UN POCO POR LA LEY ROSTRO AVE RAPAZ DIURNA COLA EL CENTRO PORCIÓN DE BEBIDA ELANTEPASADO DELTORO ASTRO LUMBRE SE REPITE EN LO ÚLTIMO DE >~ UN POCO PUENTE CENTRO DE DE RITMO INCIPIENTE LUZ TEXTOS MUSICALES DIVERSO

Sudoku Grupo Alfil

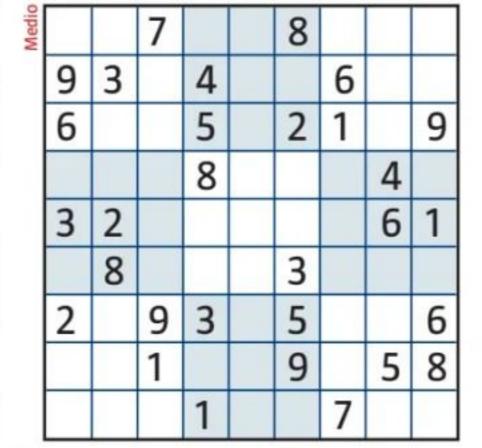

3

9

6

9

6

6

Radioteléfono

App

547 82 00

www.rttm.es • www.pidetaxi.es

8

6

| PHARRELL WILLIAMS,         |  |  |
|----------------------------|--|--|
| cantautor y productor (51) |  |  |
|                            |  |  |

periodista y presentadora (73)

**FERNANDO MORIENTES** 

| Loterías           |  |  |
|--------------------|--|--|
| ONCE               |  |  |
| S:034 <b>55692</b> |  |  |
| S:022 78860        |  |  |
| S:019 95545        |  |  |
| S:019 51234        |  |  |
| S:022 20728        |  |  |
|                    |  |  |

S:039 15552 Sábado, 30

S:066 18016 Viernes, 29

36

((1)

6-9-0

0

0

2.097,61

BONOLOTO Jueves, 4 de abril Números

06-09-31-32-33-43 C-07/R-0 148.166,06

1.058,33 27,07 4,00

Jueves, 4 de abril Número premiado 84670

LOTERÍA NACIONAL

**EUROMILLONES** 

Martes, 2 de abril

Números

01-23-31-36-48 05-08 Números estrella

LA PRIMITIVA

Jueves, 4 de abril

Números

03-09-23-31-34-37 C-28/R-5

Aciertos 6+R 1.312.339,79 35.468,64 5+C

**EL GORDO** 

Domingo, 31 de marzo

Números 36-37-44-48-50

Crucigrama **Ajedrez** 



Horizontales: 1. Representa, ejemplifica. - 2. Fuera montado a la carrera.

Muy escasa apariencia. - 3. Carbonato de calcio de brillo nacarado.

Encabezan el accionariado. - 4. Lo hace después de llorar. Anunciara

desgracias. - 5. Sospecha de que hay algo oculto. Un sino incomprensible.

Sección de bebé. - 6. Centro de música. Nombre de mujer. Un buen trozo

de bacalao. - 7. Provincia española. Tiempo pasado. - 8. Adecuado al

cuerpo. Crean afición. Está en regla. - 9. El fin del Congreso. Al revés, piense detenidamente. - 10. Muestras de pintura. Palabra que significa lo mismo

que otra. - 11. Rebajaremos el precio de algo. - 12. Cocinas en el horno.

鱼包耳 Juegan blancas Jeroglífico

LA SALIDA DE

BADALONA



Valen todas igual

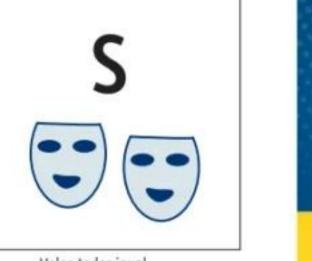

Difficil

#### Ocho diferencias





Whatsapp

610203040



#### Verticales: 1. Mamíferos rumiantes de la familia de los cérvidos. Porción de bebida. - 2. Suspendo un proceso. Transitaba. - 3. Árbol alto originario de España. Agradables, divertidas. - 4. Rezaremos por alguien o algo. Lo mejor para acabar con la carraspera. - 5. Japón carece de límites. Fangosas, cenagosas. - 6. Se dice de algún país del Caribe. La enjundia de una cita. - 7. Causa, provoca. Al revés, supere a todos los participantes. - 8. Muy pesada con una lata. Atasca, obstruye. - 9. Nada de fe en el foro. Cercanos, allegados. - 10. Sección de zapatería. Expresión de lamento. Cuéntame. -11. Nos presentaremos de pronto. - 12. Ultimaremos, consumaremos.



Fluidos combustibles.





AJEDREZ: 7. Td8+! mascaras MAS CARAS. Unas JEROGLÍFICO: UNAS

#### David Jaramillo. MADRID

l tan debatido y analizado contrato entre RTVEy David Broncano para la emisión de su programa «La Resistencia» en la televisión de todos parece haber llegado a un nuevo punto muerto. El Consejo de Administración de la Corporación Pública ha decidido, una vez más, posponer la votación sobre el fichaje del presentador y su programa, debido a una votación que arrojó 4 opiniones a favor, 3 en contra, una abstención, la de la ausente expresidenta de la entidad, Elena Sánchez. Esta decisión ha provocado una nueva paralización que, lejos de mitigar la controversia, ha servido para motivar un análisis aún más exhaustivo que todo lo que rodea este acuerdo.

Desde su filtración, el contrato ha generado una serie de críticas y preocupaciones dentro de RTVE. Sobre todo, las motivadas por la inclusión de unas cláusulas excepcionales que no tienen precedentes en contratos televisivos, como la duración de dos temporadas sin opción de corte durante los primeros 18 meses. Un blindaje que impediría una reacción en caso de que los resultados no sean los esperados, lastrando al ente público a una ruina en la que el dinero que se juega, que no es poco, es el de los contribuyentes. Además, el hecho de que la permisividad con el contrato haya sido objeto de debate dentro de la Corporación Pública, a pesar de ser legal tras la revisión jurídica y la aprobación del Comité de Compras, refleja el fuerte interés del Gobierno en cerrar el acuerdo «sea como sea», algo que, a todas luces, se aleja de la política democrática de un canal de comunicación que es patrimonio de los españoles.

Además, la destitución de Elena Sánchez como presidenta interina de RTVE, así como la salida del director de Contenidos Generales, José Pablo López, están claramente vinculadas a las negociaciones de este contrato. Las discrepancias sobre las condiciones del acuerdo, como la duración y el control de la producción, han generado tensiones internas y han llevado a una situación de bloqueo en el Consejo de Administración que, en principio, se habría «resuelto» con sus respectivas bajas. Pero el remedio ha sido otro de los detonantes de este caso, pues tanto Sánchez como López habrían sido cesados de unos cargos a los que accedieron por concurso público, mientras que la designación de la nueva



David Broncano, presentador de «La Resistencia»

El titánico contrato que pretende llevar «La Resistencia» a la televisión pública está levantando el resquemor general

# La polémica sin fin del fichaje de **David Broncano** por RTVE

presidenta interina, Concepción Cascajosa Virino, se habría saltado el normal procedimiento, saltándose las barreras del conflicto interno para convertirse en un tema de interés general y en una lucha de poder dentro de la televisión pública española, con intereses políticos en juego y preocupaciones sobre la autonomía editorial y la gestión eficiente de los recursos públicos.

#### Los números que no le dan la razón a RTVE

Según los datos obtenidos por LA RAZÓN, en lo que va de año «La Resistencia» tiene una cuota de pantalla promedio de 0,12%, siendo enero su mejor mes, con un 0,14%. Es cierto que se trata del dato correspondiente a la emisión en directo, números que crecen si tenemos en cuenta las redifusiones y el canal que emite en bucle los distintos capítulos del programa de David Broncano. Aun así, está muy lejos del 15,4% de promedio de cuota de pantalla de la competencia.

Aunque en apariencia podría pensarse que la intención de RTVE de contar con Broncano y «La Resistencia» obedecía a un interés estrictamente comercial, el de competir contra el claro liderazgo de las televisiones privadas, en lo que sería el único asidero justificable de un fichaje así, con muchas más las sombras que hacen pensar en otro tipos de intereses.

Sin embargo, suponiendo que esto fuera así, estaría bien preguntarse la idoneidad de un programa como «La Resistencia» para ejercer esa competencia, pues evidentemente los datos de audiencia no justifican una apuesta tan costosa y, mucho más, cuando no hay capacidad de reacción en el probable caso de fracaso. Otra cosa es el contenido, pues aunque la idea es competir en entretenimiento, se espera que el que ofrezca la televisión de todos sea uno de calidad, uno que aporte, y no uno que se quede en lo superfluo, mucho más cuando su inclusión en la parrilla sacrificaría tiempo de un bien de todos como lo es el de los servicios informativos, pues en dicho contrato, para poder competir directamente contra los colosos del Prime Time, se suprimiría una parte del telediario. Y es que ahí está el meollo del asunto, pues es el

#### La decisión se bloqueó con 4 votos a favor, 3 en contra y una abstención, la de Elena Sánchez

contrapeso político que se quiere hacer desde el Gobierno de Pedro Sánchez a un programa de entretenimiento, y de máxima influencia, como lo es el conducido por Pablo Motos en Antena 3, en principio, en las antípodas políticas del presidente, y al que no pocas veces se ha llegado a señalar y criticar desde Moncloa, el que ha motivado este inesperado movimiento.

Una jugada que, aunque parecía astuta, está generando un efecto completamente adverso, pues la gente, sobre todo cuando entra en juego el patrimonio de todos, no traga entero y ha comenzado a ejercer una legítima función fiscalizadora desde las redes sociales y las plataformas a las que tiene acceso, calando con fuerza en los medios de comunicación y en las propias instituciones.

Sin embargo, habrá que ver hasta dónde es capaz de llegar el gobierno para conseguir aquello en lo que se ha empeñado.



Adrián Lastra, Chenoa, Marta Díaz y Pablo Castellano son los finalistas de la cuarta edición del programa

# «El Desafío» más líder y exigente

La noche de este viernes en Antena 3 será especial, pues tendrá lugar la gran final de un programa que conquistó la atención del país y probó la resistencia de los famosos

Luis R. Camero. MADRID

stanochetenemosuna cita inaplazable en Antena 3, pues a partir de las 22:00 horas tendrá lugar la gran final de la cuarta edición de «El Desafío»,el programa presentado por Roberto Leal, que se ha instalado como líder absoluto de las noches de los viernes en todas sus entregas y se despide, con una media de 13,9% de share, 1,4 millones de espectadores y4,1 millones de espectadores únicos. Un éxito que ha hecho que el formato, aún sin terminar esta cuarta entrega, cuente ya con una quinta edición confirmada.

Así, este viernes Adrián Lastra, Chenoa, Marta Díazy Pablo Castellano competirán en la última y emocionante gala de la temporada para convertirse en ganador de esta temporada. Pero, para llegar hasta aquí, a lo largo de 12 semanas, el grupo de concursantes integrado por Adrián Lastra, Chenoa, Marta Díaz, Mar Flores, Mario Vaquerizo, Mónica Cruz, Pablo Castellano y Pepe Navarro han protagonizado intensos y espectaculares desafíos que han sido valorados por el jurado del programa, integrado por Pilar Rubio, Juan del Val y Santiago Segura.

Durante todo este invierno, la emoción, las sorpresas y la superación han estado presentes en estas galas, en las que hemos visto como cada uno de los concursantes han logrado superar durísimos retos tras largas e intensas jornadas de ensayos y sesiones de preparación; pero solo cuatro han conseguido su preciada plaza en esta final.

Pablo Castellano se clasificó directamente en la primera Semifinal al colocarse en el primer puesto del ranking general (con 183 puntos), un puesto que logró mantener también en la segunda Semifinal. Por su parte, Chenoa ha conseguido su plaza en esta última etapa gracias al Botón de la Injusticia activado por Pilar Rubio, que le sirvió para ganar esa entrega y colocarse a tan solo cinco puntos del líder (178 puntos), convirtiéndose así en la segunda mejor puntuada. Paralelamente, Adrián Lastra entró en esta gran cita a tan solo dos puntos de la cantante y presumiendo de récord, pues ha sido el único que ha liderado el ranking durante cinco semanas. Finalmente, Marta Díaz completa el cuadro de honor siendo finalista con 169 puntos y estando dispuesta a dar la gran sorpresa en esta última gala.

Así, los finalistas lucharán por ganar esta el último programa y llevarse los 30.000 euros de premio que donarán a una ONG, pero no lo harán solos, ya que cada uno eligió a un socio entre los cuatro que no se clasificaron. Las duplas quedaron así: Pablo Castellano eligió a

Mario Vaquerizo, Pepe Navarro, Mar Flores y Mónica Cruz también jugarán hoy un papel decisivo Mónica Cruz, Chenoa a Mar Flores, Adrián Lastra hizo lo propio con Pepe Navarroy Marta Díaz optó por Mario Vaquerizo. Estos cuatro socios también tendrán un papel importante en la final de esta noche, pues deberán luchar para lograr darle a su finalista la máxima puntuación posible. Lo harán en una noche muy emocionante y con unas puntuaciones que se prevé serán muy ajustadas entre los cuatro participantes.

#### Los últimos retos

En el programa definitivo, Marta Díaz se enfrentará a un complicado desafío de percusión con instrumentos «excéntricos», mientras que Adrián Lastra luchará por la victoria con un durísimo reto de pole dance. Chenoa por su parte deberá darlo todo con una coreografía nada fácil sobre un balancín y Pablo Castellano luchará por llegar a lo más alto con un exigente reto de funambulismo sobre bicicleta. Cuatro desafíos realmente complejos que se unirán a los que harán sus cuatro socios.

#### Rey absoluto del Prime Time de los viernes

«El Desafío» se despide tras erigirse líder absoluto en la noche de los viernes. El programa presentado por Roberto Leal cierra esta cuarta temporada con un 13,9% de share medio y 1.425.000 espectadores de media. El concurso se ha convertido en el formato con más espectadores únicos de la noche de los viernes: 4.084.000. Liderando en todas sus emisiones el formato ha conseguido superar en 4 puntos a su inmediato competidor y en 6,5 puntos a la cadena pública. Además, el formato ha captado especialmente al público de 4 a 12 años, con un gran 18% de share medio y el de 25 a 34 años, entre los que ha conseguido un 15,7% de cuota de pantalla.

Mar Flores por su lado realizará una espectacular coreografía con videowall; mientras que a Pepe Navarro le espera un sorprendente número de escapismo. Mónica Cruz, por otra parte, deberá demostrar que bailar a ciegas es lo suyo; al tiempo que Mario Vaquerizo deberá sacar sumejor puntería para dar en la diana.

Más allá de que, al final de la noche, habrá un único vencedor, lo cierto es que durante todos estos meses que hemos podido ver el compromiso de todos los participantes, que se han tomado muyen serio los retos de un programa que ha resultado más exigente de lo que cualquiera de ellos se había podido imaginary regalando horasy horas de entretenimiento de la más alta calidad. No en vano, «El Desafío» lideró las audiencias de cada noche que se emitió.

Y es que, el entretenimiento siempre ha sido una pieza fundamental del ADN de Atresmedia. Desde su nacimiento, Antena 3 ha apostado por grandes formatos de entretenimiento variado y para todo tipo de públicos. Por eso, aunque los amantes de «El Desafío» tendrán que esperar hasta la próxima edición del programa, podrán amenizar la espera con otro gran formato de la casa como «Tu cara me suena», cuya nueva temporada se estrena el viernes 12 de abril.

|       | LA1           |
|-------|---------------|
| 08:00 | La hora de La |
|       |               |

10:40 Mañaneros. 14:00 Informativo territorial.

14:10 Ahora o nunca. 15:00 Telediario 1.

15:50 Informativo territorial.

16:15 El tiempo.

16:30 Salón de té La Moderna. 17:30 La Promesa.

18.30 El cazador. 20:35 UEFA Women's Euro 2025.

Bélgica-España. 22:35 Cine. «En la línea de

fuego». 00:35 Cine. «Police».

02:05 Cine. «Tonio y Julia: coraje para vivir».

03:35 Noticias 24 horas.

03:40 \*.

06:00 Noticias 24 horas.

#### LA2

11:45 Un país para leerlo. 12.15 Mañanas de cine. «Quince horcas para un asesino».

13:50 Planeta azul. 14.45 Diario de un nómada. La ruta del ámbar por Europa.

15:45 Saber y ganar.

16.30 Grandes documentales.

18:10 El escarabajo verde. 18:35 Atención obras.

19.05 Se ha escrito un crimen.

20:35 Días de cine.

21:35 Plano general. 22.05 Historia de nuestro cine. «El verdugo».

23:35 Historia de nuestro cine: coloquio.

23.55 Historia de nuestro cine. «La muerte y el leñador».

00:35 Cine. «El chico más bello del mundo».

#### ANTENA 3

08:55 Espejo público. Con Susanna Griso. Con la colaboración de Lorena García, Victoria Arnáu, Miquel Valls y Gema López.

13:20 Cocina abierta con Karlos Arguiñano.

13:45 La ruleta de la suerte. Concurso con Jorge Fernández.

15:00 Antena 3 Noticias 1. Con Sandra Golpe.

15:30 Deportes. Con Rocio Martínez, Angie Rigueiro y Alba

Dueñas. 15:35 El tiempo.

15:45 Sueños de libertad. 17:00 Pecado original. 18:00 Y ahora Sonsoles.

20:00 Pasapalabra. Concurso con Roberto

Leal. 21:00 Antena 3 Noticias 2.

Con Vicente Vallés y Esther Vaguero.

21:45 Deportes. Con Rocio Martinez, Angie Rigueiro y Alba Dueñas.

21:55 El tiempo. 22.10 El desafío 03:00 Live Casino.

Concurso nocturno para que los espectadores puedan jugar como si estuvieran en el casino desde casa. La ruleta, el blackjack o el punto y banca son algunos de los juegos disponibles.

03:45 La tienda de Galería del Coleccionista.

04.45 Minutos musicales

#### LA SEXTA

06:30 Remescar, cosmética al instante.

07:00 Previo Aruser@s. 09:00 Aruser@s. 11:00 Al rojo vivo.

Con Antonio García Ferreras.

14:30 La Sexta noticias 1<sup>a</sup> edición.

Con Helena Resano. 15:10 Jugones.

15:30 La Sexta meteo.

15:45 Zapeando.

17:15 Más vale tarde. Con Iňaki López y Cristina Pardo.

20:00 La Sexta noticias 2ª edición. Con Cristina Saavedra y

Rodrigo Blázquez. 21:00 La Sexta Clave. Con Joaquín Castellón.

21:20 La Sexta meteo. 21:25 La Sexta deportes. Con Carlota Reig y Oscar

Rincón. 21:30 La Sexta Columna. Europa: ¿A cuánto estamos de una guerra?:

Las insinuaciones de Francia de enviar tropas a Ucrania incrementan la tensión con Rusia. La Comisión Europea y la ministra de Defensa del Gobierno de España, Margarita Robles, llaman

al rearme de la Unión. 22.30 Equipo de investigación. -Camisetas de fútbol: furor millonario.

02:50 Pokerstars. Emisión de los mejores eventos de póquer.

03:30 Play Uzu Nights. 04.15 Minutos musicales

#### NEOX

12.30 Los Simpson.

16.05 The Big Bang Theory. 18.40 El joven Sheldon.

22:00 Cine. «Los juegos del hambre».

00:35 Cine. «Nunca juegues con extraños». Todos los años, en las ruinas de lo que una vez fue América del Norte, la nación de Panem obliga a cada uno de sus 12 distritos a enviar a un chico y a una chica, escogidos al azar, a competir en Los juegos del hambre.

02:20 Live Casino.

#### NOVA

09:45 La tienda de Galería del Coleccionista.

10.40 Doctor en los Alpes 14:30 Cocina abierta con Karlos Arguiñano.

15:00 Esposa joven. 16:20 El zorro, la espada y la

rosa. 18:20 Bella Calamidades.

19:45 Cabo.

21:30 Melek.

23:55 La hija del embajador. 02:30 VIP casino.

03.10 A un paso del cielo 05:00 Remescar, cosmética al instante.

#### MEGA

10.05 Crimenes imperfectos. 14.45 Mountain men.

16.30 Vida bajo cero.

19.05 La casa de empeños.

21.20 ¿Quién da más? 02:30 Jokerbet: ¡damos juego!

03:10 Ventaprime. 03.55 Crímenes imperfectos.

#### **CUATRO**

07:00 ¡Toma salami! 07:05 Mejor llama a Kiko.

07.35 Alerta Cobra. 11:30 En boca de todos. Con Nacho Abad.

14:00 Noticias Cuatro. 14:45 ElDesmarque Cuatro. Con Manu Carreño.

15:05 El tiempo.

15:20 Todo es mentira. Programa de humor con Marta Flich.

18:00 Cuatro al día. 20:00 Noticias Cuatro.

20:40 ElDesmarque Cuatro. Con Ricardo Reyes.

20:55 El tiempo.

21.05 First Dates 22.30 El blockbuster. «El

americano». 00.35 Cine Cuatro, «Pacific Rim:

Insurrección». 02:25 The Game Show.

#### **TELECINCO**

07:00 Informativos Telecinco.

08:55 La mirada crítica. 10:30 Vamos a ver.

15:00 Informativos Telecinco.

15:30 ElDesmarque Telecinco. Con Lucía Taboada.

15:40 El tiempo.

15:50 Así es la vida. 17:00 TardeAR.

20:00 Reacción en cadena.

Concurso con lon Aramendi.

21:00 Informativos Telecinco. 21:35 ElDesmarque Telecinco. Con Matías Prats Chacón.

21:45 El tiempo.

22:00 ¡De viernes!

02:00 Casino Gran Madrid Online Show.

#### **TELEMADRID**

14:55 Deportes. 15:20 El tiempo.

15.30 Cine de sobremesa. «Primera plana».

17:20 Disfruta Madrid. 19:00 Madrid directo.

20:30 Telenoticias. 21:15 Deportes.

21:30 El tiempo. 21:35 El show de Bertín.

23:35 Juntos y...

01:05 Atrápame si puedes Celebrity.

#### TRECE

18.45 Western, «El sexto

fugitivo». 20:30 Trece noticias 20:30. 21:05 Trece al día.

21:40 El tiempo en Trece. 21:50 Classics presentación. 22.00 Cine Classics. «El hombre

del Oeste». 00:00 Classics tertulia. 00:50 Cine. «El gran

MacLintock». 02:45 Cine. «El Cristo de los Faroles».

#### **MOVISTAR PLUS+**

14:37 Enzo Ferrari. Todo al rojo. 15:37 Cine. «Viaje al paraíso».

17:19 Brad Pitt: todas las caras. 18:17 Harry Styles: el último

fenómeno. 19:30 InfoDeportePlus+.

20:10 Previa EuroLeague. 20:30 EuroLeague.

Real Madrid-Saski Baskonia. 22:30 Cine. «Anatomía de una

caida». 00:56 Ilustres ignorantes.

#### STAR CHANNEL

09:11 Bones.

10.06 CSI Las Vegas. 11.57 CSI: Vegas. 15:36 Cine. «Objetivo: Londres».

17:12 Cine. «Jack Reacher». 19.17 CSI Las Vegas.

21:08 CSI: Vegas. «Que caigan las fichas».

22:03 Ley y orden. «Lo correcto». 23:11 Cine. «El cobrador de

deudas II». 01:43 CSI: Vegas.

#### WARNER TV

07.05 Friends.

11.20 The Big Bang Theory. 15:40 Cine. «Harry Potter y las

Reliquias de la Muerte: Parte II»,

17.40 El joven Sheldon.

22:50 Cine. «Killers». 00:35 Cine. «Pompeya». 02:15 Cine. «Space Jam: Nuevas

leyendas». 04:00 Cine. «Hellboy».

05:45 Cine. «Jumanji: Siguiente

Comunidad

nivel».

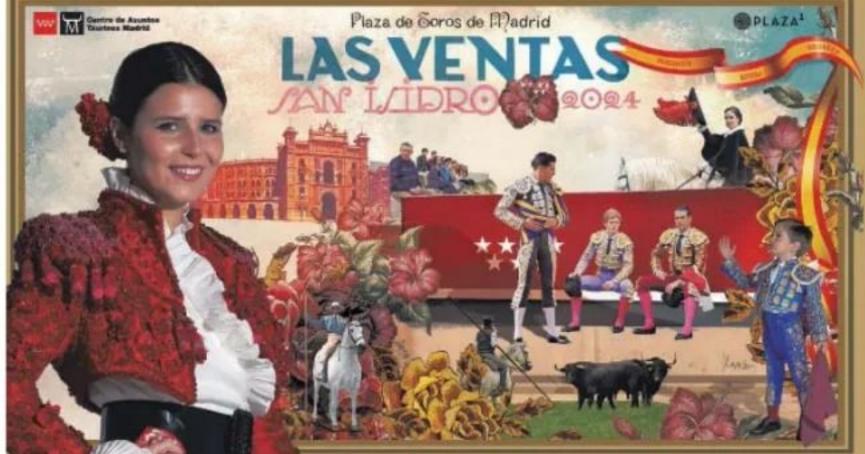





viernes, 5 de abril de 2024

ánchez afronta un ciclo político complicado que comienza este viernes con la campaña de las elecciones vascas. Hay un cierto ambiente de desesperación en las filas socialistas, porque las expectativas son una contundente derrota en las europeas y ejercer de palmeros de los nacionalistas en Cataluña y el País Vasco. Es para lo que ha quedado el PSOE, como sucedió en Galicia. En la mayor parte de comunidades autónomas y grandes ayuntamientos ha quedado relegado a la segunda o tercera fuerza. Nada que ver con lo que representó el felipismo. La desesperación se palpa con el tema de la memoria histórica, aunque es mejor referimos a la desmemoria, que es un instrumento socialista para recuperar el enfrentamiento guerracivilista. El sanchismo y sus aliados mediáticos repiten el esquema de frentes populares que impulsó el comunismo soviético en la Europa de entreguerras. Es lo que se consagró con el Pacto del Tinell. Lo encontramos, también, con la política de Sánchez desde que consiguió la presidencia del Gobierno con una moción de censura. El socialismo está en retroceso en la Unión Europea, como se ha comprobado

#### Sin Perdón El heroico antifranquismo de Sánchez



Francisco Marhuenda

«Se desplazó al laboratorio forense para hacerse fotos rodeado de calaveras y diversos restos óseos. Fue un espectáculo deplorable»

en Portugal, y esa chorrada de la ultraderecha y la derecha extrema solo funciona en España.

Es lamentable que el electoralismo lleve al extremo de utilizar el Valle de los Caídos para ahondar en el frentismo. Sánchez, acompañado de una impresionante comitiva, se desplazó al laboratorio forense para hacerse fotos rodeado de calaveras y diversos restos óseos. Fue un espectáculo deplorable. En las criptas se realizan los trabajos para exhumar 160 víctimas reclamadas por sus familias. Lo sucedido es una falta de respeto a los fallecidos, que son de los dos bandos que lucharon en la Guerra Civil, y sus familias. El acto obsceno de llevar a fotógrafos de La Moncloa para repartir luego un material gráfico donde se ven los huesos y otros restos humanos confirma que el sanchismo no tiene límites. ¿Por qué ahora? Es la consecuencia de la expectativa de obtener unos malos resultados en las elecciones e incluso la posibilidad de que Puigdemont gane las catalanas. Las imágenes han servido para que TelePSOE y los medios afines hagan apología del antifranquista Sánchez. Me pregunto cuántos hijos o nietos de franquistas hay en esta izquierda guerracivilista.



e ha interesado la respuesta de muchos de los agricultores que se manifestaron hace unas semanas cuando, al preguntarles sobre los problemas que padece el campo, han subrayado, entre otros, «el papeleo». La caravana de las trabas burocráticas les resulta en muchos casos insufrible.

En 1980 había en España 700.000 empleados públicos, a los que entonces se llamaba funcionarios. Hoy, en la cifra más favorable, superan los 3.500.000. Los partidos políticos, convertidos en agencias de colocación, han enchufado con tenaz entusiasmo a sus parientes, amiguetes y paniaguados en empleos públicos. Y aparte del costo, a cargo de los contribuyentes, de sus sueldos, seguridad social, vacaciones y jubilaciones, muchos de los más de dos millones de funcionarios innecesarios se han inventado, para justificar sus salarios, trámites burocráticos que se han extendido hasta la insoportable opresión. No sólo ha ocurrido eso en España, sino en buena parte de Europa e Iberoamérica. Margaret Thatcher denunció, incluso, la crecida burocrática en la administración de la UE.

Resulta además que el exceso de funcionarios no sólo no beneficia al contribuyente que paga a través de unos impuestos casi

#### Canela fina Ministerio de desburocratización



Luis María Anson

de la Real Academia Española

«Los agricultores denuncian los cien problemas que les acosan y, entre ellos, un "papeleo" excesivo, absurdo e innecesario»

confiscatorios, sino que perjudica al multiplicar las trabas y los trámites burocráticos. Recuerdo muybien que en Brasil, allápor los años setenta del siglo pasado, se creó un Ministerio de Desburo cratización, al que se encargó el examen de todas las administraciones para eliminar las trabas innecesarias. Me sentaron en un almuerzo en Brasilia al lado del ministro de Desburocratización, que se lamentó de la dificultad de su gestión y del abrumador trabajo que suponía normalizar los trámites burocráticos.

Seguramente hay otras fórmulas. Corresponde al Ministerio de Presidencia ocuparse de aligerar la carga burocrática en las Administraciones central, autonómica, provincial y local. Los contribuyentes españoles están abrumados por el despilfarro económico que supone atender los gastos laborales de los empleados públicos innecesarios. Sería de ilusos, sin embargo, creer que los partidos se van a tomar en serio establecer una política burocrática liberadora. Por el contrario, lo probable es que se intensifique el número de empleados públicos hasta que se produzca una reacción popular frente al despropósito.

Bueno será, en todo caso, recordar desde los medios de comunicación la anomalía que carga no solo sobre las espaldas de los agricultores, también sobre las de todos los ciudadanos.

Valencia. Teléf.: 963.52.49.77.